DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 · AÑO XXIV · 8.661 · PRECIO 1,90 EUROS · EDICIÓN MADRID

GRAVAMEN SOBRE EL PATRIMONIO 1,7% Más de 10 Entre 3 y 5

IMPACTO POTENCIAL 3.006 millones

2.439 Limitación de la compensación a grandes empresas

SUBIDA TOTAL FISCAL 3.144 millones de euros

# Montero vuelve a dejar sin rebaja fiscal a las clases medias

millones

Hacienda «ganará» 3.144 millones con las medidas de incremento de la presión fiscal **ENLACE AL CANAL** 

Solo mejorará el IRPF a las rentas hasta 21.000 euros y gravará a las empresas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, escenificó ayer el mensaje ordenado por Moncloa: que el gobierno de coalición ayuda a las rentas más baja a costa de que esta bonificación la pague el incremento de los impuestos a los ricos y a las grandes empresas. Con esta premisa, Montero anunció el nuevo paquete fiscal que

millones

#### Feijóo tachó las medidas de Sánchez de escasas

acompañará al proyecto presupuestario de 2023, del que quiso dejar claro que es «una propuesta conjunta» del Ejecutivo de coalición, con lo que prevé que se incrementará la recaudación tributaria en 3.144 millones de euros en los próximos dos ejercicios.



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación de las subidas fiscales

#### Junts consultará a las bases si rompe ya el gobierno catalán

Se impone la facción pragmática frente a la beligerancia de Puigdemont y Borràs

Los posconvergentes mantienen en jaque el gobierno catalán. A raíz de la crisis desatada después de que Aragonès cesara de forma fulminante al vicepresidente, Jordi Puigneró, por no haberle avisado de la cuestión de confianza, los dirigentes del partido evitaron una salida «exprés» del gabinete v preguntarán a su militancia. P.6-7

Reynders insta a desatascar el CGPJ antes de la presidencia de la UE P. 10-11

Putin firmará hoy la adhesión forzosa de las cuatro regiones ucranianas P. 16-17

#### **ENTREVISTA**

Pere Gimferrer Escritor y editor



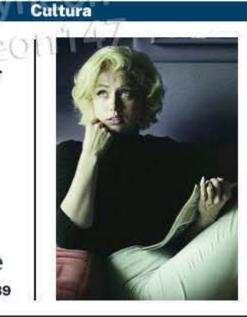

Netflix estrena «Blonde», una revisión oscura de la biografía de Marilyn Monroe

P. 32-33

#### HOY CON LA LARAZON



Streaming<del>!</del>

La única guía exclusiva de plataformas y canales de pago

2 OPINIÓN
Viernes. 30 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN

Las correcciones

## El velo como yugo



Rocio Colomer

a izquierda europea ha tendido a ver el velo islámico como un derecho fundamental, un símbolo de la libertad religiosa, del respeto a la tolerancia y a la diversidad, sin embargo, yo siempre lo he visto como un signo de sumisión. Tuve la oportunidad de viajar a Irán en 2018, pero finalmente no pude hacerlo porque justo había dado a luz a mi cuarta hija, Rafaela. Para mí el hiyab era un problema. Ponérmelo me parecía claudicar ante un régimen teocrático que ha utilizado esta prenda como un armaideológica. La muerte violenta de Mahsa Amini tras recibir una paliza de la policía de la moral por llevar mal puesto el velo se ha convertido en otra prueba más de la brutalidad de la dictadura iraní y ha puesto de manifiesto que esta prenda es para muchas mujeres un yugo. Literal.

«Podría haber sido yo, mi hermana, mi vecina», denuncian las jóvenes iraníes en unas 
redes sociales cada vez más apagadas por la 
censura que quiere imponer la teocracia. Millones de mujeres de todas las generaciones se 
han sentido identificadas con Mahsa y han 
salido a la calle para decir «no» al hiyab obligatorio; «no» a la República Islámica que lleva 
cuarenta años diciéndoles cómo vestirse; y 
«no» a la violencia religiosa. Las protestas se 
han extendido desde Teherán hasta las provin-

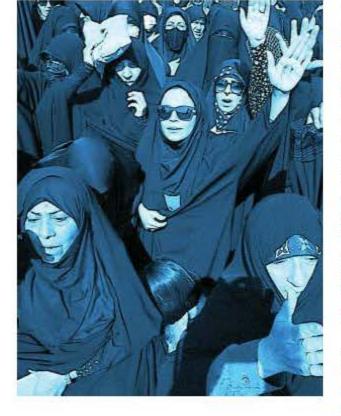

Las iraníes han dicho «no» a un régimen que les dice desde hace 40 años cómo deben ir vestidas

cias más remotas. Mahsa Amini es el espejo de todas las iraníes que se sienten asfixiadas en una sociedad sin libertades. ¿Hasta dónde llegará esta insurgencia? Y si el régimen de los mulás aumenta su represión, ¿se extinguirá el movimiento como ocurrió con la Marea Verde en 2009 (el origen para muchos de las revueltas

democráticas que sacudieron Oriente Medio y el Norte de África en 2011)? Lo que ocurre en Irán es esperanzador, por un lado, pero terrible por otro. Mahsa, de 22 años, no era una peligrosa activista ni una alborotadora. Estaba en Teherán haciendo turismo con sufamilia cuando fue detenida por ir «inapropiada». Fue llevada por la fuerza a Vozara, una comisaría dedicada a la custodia de mujeres «mal vestidas». Con la Revolución de Jomeini, el velo se convirtió en un instrumento de control de las mujeres. Las iraníes han dicho ahora basta y se han rebelado contra un sistema cada vez más represivo. Han demostrado una valentía admirable: se arrancan el pañuelo delante de la policía, queman el hiyab en público o se cortan el pelo ante multitudes que las aclaman.

Curiosamente cubrirse el cabello no es ni siquiera una práctica exclusiva del islam. Antiguamente las mujeres cristianas acudían a misa con un pañuelo blanco en la cabeza. Después, con la modernidad, se desvelaron. El pañuelo forma parte más bien de una tradición patriarcal que todavía sigue profundamente arraigada en el islam. Lamentablemente los fundamentalistas han conseguido imponer su visión de que la buena musulmana no puede existir sin velo, aunque, en el fondo, lo que subyace es un intento de controlar su cuerpo. De someterla. Esta corriente islámica ha calado en nuestra cultura contemporánea. En 2021 Benetton sacó un hiyab unisex de colores chillones-sello de la firma italiana- como si fuera una prenda «cool». El levantamiento de las mujeres iraníes contra la tiranía teocrática debería llevarnos a la reflexión. ¿Es de verdad el velo un signo de libertad? ¿Cuándo dejará de ser el cuerpo de la mujer un objeto político?

#### Las caras de la noticia



Isidro Fainé
Presidente de la Fundación
Bancaria «la Caixa»

#### Defiende un sistema fiscal «estimulante» en toda España.

El presidente de CEDE (Confederación Española de Directivos) y de la Fundación La Caixa ha pedido «diálogo» sobre los «marcos regulatorios y del sistema tributario para que sean estimulantes y eficientes en toda España».





#### 24 años de Bevilacqua y Chamorro con «La llama de Focea».

Lorenzo Silva ha presentado su nueva novela policíaca «La llama de Focea», en la que celebra 24 años de sus personajes Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro, que le han ayudado a poder ser escritor a pesar de sus dudas iniciales.



#### Por San Miguel



Abel Hernández

e pongo a escribir el día de San Miguel, que es la fiesta de Las Rozas, el pueblo donde vivo. Están sonando las campanas y se me agolpan los recuerdos. Por San Miguel todo volvía a empezar en el mundo rural, siguiendo la rueda invariable de las estaciones. Se recogían los frutos de las huertas y se inauguraba el año agrícola. Con el tempero de las primeras lluvias otoñales, la vertedera binaba el barbecho para la siembra. Era la fecha señalada para ajustar los pastores, el cabrero y los aparceros. Se fir-

maban –bastaba un apretón de manos y un porrón de vino, si se terciaba– los contratos de arrendamiento de las tierras. Partían hacia las dehesas del Sur las merinas trashumantes y se quedaba la Sierra, triste y oscura. Y había que organizar la corta de la leña en la dehesa antes de que llegaran los primeros algarazos del invierno. Los leñadores subían al monte y acarreaban cargas de bardas y estepas al corral. Había seis meses largos por delante en los que no dejaría de salir humo de las chimeneas. La despensa y el bardal eran los elementos imprescindibles en aquella sociedad de subsistencia. ¡Y los tiempos se repiten!

Por San Miguel se recogían las nueces y los seteros salían con sus cestas al campo en busca de los primeros níscalos y los sabrosos boletus, que allí, por razones del santoral, se llaman «migueletes». Aún era el campo libre, sin cotos, tasas ni prohibiciones. No faltaban cazadores furtivos que recorrían, con su vieja escopeta del calibre 16 y gatillos a la vista, laderas y cabezos en busca del huidizo bando de perdices o de la liebre encamada en el aulagar. Y por San Miguel llega el veranillo del membrillo; los días se acortan y un sol tibio y horizontal alegra en lo bueno del día los cuerpos de los viejos, sentados en los poyos de la plaza.

San Miguel, el primero de los siete arcángeles, luce armadura brillante y se enfrenta con su espada flamígera a Lucifer, símbolo del mal. Lo veneran judíos, moros y cristianos, un caso bastante singular. Es el encargado de hacer sonar la trompeta el día del fin del mundo y de pesar el alma de los muertos. Sin embargo para muchos San Miguel no pasa de ser hoy una marca de cerveza, el nombre de un mercado, la fiesta del pueblo o una feria de ganado. El arcángel recuerda a este mundo descreído, agobiado por la guerra y el calentamiento global, que al final de los tiempos el bien triunfará definitivamente sobre el mal.



Antonio Garamendi Presidente de la CEOE

#### Trato despectivo e impropio por la presidencia de la CEOE.

El primer funcionario de la CEOE no digiere la competencia. Dice que el mundo empresarial quiere que siga a los mandos, pero no descarta que alguien busque «su minuto de gloria». Mal estilo y soberbia. Mejor democracia que aclamación.

#### **Editorial**

# Mal augurio para la presidencia europea

i no cambian drásticamente los actuales parámetros políticos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ejercerá en nombre de España la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en el semestre que va desde junio a diciembre de 2023. Norevelamos secreto alguno si advertimos del especial interés que despierta en el Ejecutivo ese hito, especialmente, porque coincide con el final de la legislatura y la convocatoria de las elecciones generales y es una oportunidad que ni pintiparada para que la proverbial maquinaria propagandística de La Moncloa trabaje al máximo, más en un asunto de carácterinternacional, mucho más agradecido que el que presenta el panorama doméstico. Y, sin embargo, lo que se presume feliz coyuntura puede no serlo tanto si nos atenemos al espíritu del Tratado de Lisboa de 2009, que, entre otras cuestiones, señala que la Presidencia de turno se encarga de impulsar los trabajos del Consejo referentes a la legislación de la Unión Europea, garantizando la continuidad de los programas comunitarios, el orden de los procesos legislativos y la cooperación entre los Estados miembros, y que, para ello, tiene que actuar como un intermediario recto e imparcial. Es decir, puede convertirse en un problema que el Consejo sea presidido por el representante de un Ejecutivo que, bajo las más peregrinas excusas, se niega a reformar el sistema de elección del órgano de gobierno

de los jueces, mantiene un estatus de la Fiscalía General del Estado que choca con la percepción de imparcialidad de los estándares europeos, y que ha elaborado una legislación ad hoc para bloquear los nombramientos de los principales cargos de la cúpula judicial, que debía llevar a cabo un CGPJ al que el Gabinete no considera lo suficientemente afín a sus intereses políticos e ideológicos. Todo lo demás, incluido, por supuesto, el forcejeo con el Partido Popular, es retórica, porque, lo fundamental, es que el Gobierno quiere contar con una mayoría propia en el órgano de gobierno de los jueces, con la que cubrirá las setenta vacantes que existen en los principales tribunales. Que el Gobierno tuviera que rectificar su propio decreto para excluir la renovación del Tribunal Constitucional, para lo que cuenta con mayoría progresista, retrata un uso abusivo de la legislación con fines partidistas, nada menos que en el ámbito de la Justicia. A esto es aloque se ha opuesto el Partido Popular, tanto con la presidencia de Casado como la de Núñez Feijóo, con motivos más que suficientes. Por supuesto, el comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, ha tratado de mantenerse al margen de esta batalla interna española, pero Pedro Sánchez no debería equivocarse. Reynders ha dejado en su paso por España las suficientes pistas para entender ha hecho con Polonia. Malaugurio para la presidencia española.



#### El submarino El «furgón» iraní ya no cotiza

10011

El gurú Iglesias, que tanto gustaba de compararse con Lenin, por aquello del furgón de tren alemán, para justificar el pase de cazo a los ayatolás, ha roto su silencio y su luna de miel con Irán. Antiguos correligionarios morados no han podido evitar cierto sarcasmo al verle, ahora, cargar contra el régimen de Teherán que en otro tiempo, por vía interpuesta, le colmó el ego.

#### **Puntazos**

#### Impostura y demagogia fiscales

El Gobierno ha movido ficha para recomponer filas en la estampida de sus baronías hacia la rebaja de impuestos. Se ha precipitado hacia la improvisación y la insolvencia de la mano de Unidas Podemos, lo que ya es una enmienda a la totalidad del plan que ha comunicado la ministra Montero, apellidado como de «justicia social y eficiencia económica». El grueso de este movimiento de Hacienda contra el «populismo tributario», según Montero, consiste en limitar el alivio impositivo a las rentas de hasta 21.000 euros y gravar a empresas, grandes fortunas y sueldos altos. Más demagogia tributaria para sumar 3.144 millones de euros de ingresos en dos años. Es una intervención nociva por lo que no toca ni corrige. Criminaliza deflactar el IRPF que liberaría 800 euros por hogar. Se olvida y castiga a las familias, autónomos y tejido empresarial, a la economía real, incluido el ahorro, víctimas de la inflación y de la pulsión confiscatoria de Moncloa.

#### Fact-checking

Kamala Harris Vicepresidenta de los Estados Unidos

#### La información

En los últimos once meses, las autoridades fronterizas norteamericanas han arrestado a dos millones de indocumentados, récord en la historia migratoria de EE. UU.

La situación en la frontera sur de Estados Unidos, con cientos de miles de peticionarios de asilo varados en México o en tránsito, es insostenible, como denuncian los gobernadores de los estados de Arizona, Texas y Nuevo México, que han comenzado a reexpedir a Washington en autobuses a los inmigrantes. Más de ocho mil indocumentados han llegado de esta forma a la capital federal.

#### La investigación

A los contingentes habituales de emigrantes hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, los principales países emisores, hay que sumar la oleada de venezolanos y nicaragüenses que huyen de las dictaduras de sus países. Desde enero, más de 150.000 peticionarios de asilo procedían de Venezuela y 145.000, de Nicaragua. Además, se ha detectado un incremento en el número de inmigrantes cubanos, con cifras que rondan los 200.000 fugitivos del castrismo.

#### El veredicto



**VERDADERO. La Casa** Blanca había encargado específicamente a la vicepresidenta Harris que hiciera frente al problema migratorio. Pese a las buenas intenciones. Harris ha seguido la misma política dura de Trump.

#### Parresía

#### ¿Cómo neutralizar a Putin?



Sandra Golpe

oy reaparecerá ante el mundo Vladimir Putin para anunciarnos una nueva anexión ilegal de regiones ucranianas en un evento pomposo, en Moscú, que recordará, muy probablemente, al que se celebró en 2014, tras la toma de la península de Crimea. Tras una semana en la que nos han escenificado unos refrendos que nadie más que el Kremlin reconoce, asistimos a la ceremonia del robo injusto y descarado de territorios a un país -Ucrania- que es, sin duda, la víctima primera de las ansias conquistadoras de un líder prepotente, imprevisible, extremadamente peligroso. ¿Cómo neutralizar a Putin, a estas alturas? No bastan las sanciones a Rusia, ni frenar a sus tropas degradadas sobre el terreno, en Ucrania. No sirve únicamente comulgar con el presidente Zelenski, ni arroparle en la ONU con declaraciones de condena. Solo cabe el diálogo al más altísimo nivel entre rusos, chinos y estadounidenses sensatos para evitar una contienda mundial que nadie ganaría, que nadie desea. Lo sabe bien la Unión Europea, lo reconocen los mandos de la OTAN.

Putin puede volver a la carga más ade-

lante con sus ansias expansionistas, señalando otros territorios deseados, y tiene la facultad de usar armamento nuclear y de decidir un ataque táctico sobre Ucrania que rebasaría las últimas líneas rojas. Pero hay algo que ha cambiado: el zar empieza a encontrar una verdadera resistencia civil, ahora que ha decidido movilizar en masa a su clase media -incluso a sus presidiarios- para llevarles a la guerra. Independientemente de cómo evolucione la situación entre la población rusa, importan esas cientos de miles de familias que han tenido que huir de su país, que no son responsables de este horror, y que ahora necesitan asilo, lo mismo que ocurrió con los ucranianos.

Una comprende el miedo creciente de los finlandeses, que cierran a partir de hoy sus fronteras al turismo ruso, pero no comparte la medida. Quienes escapan del sátrapa son tan víctimas como quienes, en su día, fueron bombardeados por orden suya. La UE debe optar por el asilo político a todos esos inocentes mientras intenta sobrevivir este invierno sin el gas ruso. Aquí, entretanto, estamos inmersos en la semana fantástica de las rebajas fiscales, ahora que nuestros políticos tienen la vista puesta en las próximas elecciones autonómicasymiran de reojo sus encuestas internas. Una vez más, el Gobierno de coalición ha verbalizado sus fisuras hasta acordar, en el último minuto, un paquete de reformas fiscales que no convence a nadie en la oposición ni al empresariado. Más decisiones de calado harán falta para afrontar este oscuro invierno.

El trípode

#### La decadencia catalana



Jorge Fernández Díaz

a decadencia de Cataluña, que comenzó hace una década con elinicio del procés, todavía no ha llegado a su final, aún no ha tocado fondo. Hablamos de aquella Cataluña próspera, convivencial, creativa y emprendedora que cautivó al inmortal Cervantes en sus Novelas Ejemplares con unas palabras que leídas a la distancia de los siglos transcurridos provocan la nostalgia de lo que fue, llegó a ser y se echó a perder: «Admiroles el hermoso sitio de la ciudad y la estimaron por flor de las bellas ciudades del mundo, honra de España, temor y espanto de los circunvecinos y apartados enemigos, regalo y delicia de sus moradores, amparo de los extranjeros, escuela de la caballería, ejemplo de lealtad y satisfacción de todo aquello que de una grande y famosa, rica y bien fundada ciudad puede pedir un discreto y curioso deseo». Barcelona, «Cap i Casal de Catalunya» compendia lo que fue y ha perdido por el camino de la Historia hasta llegar a tener una alcaldesa como la actual, que le niega una estatua al autor de las palabras arriba transcritas.

Para nuestra desgracia, ahora han abandonado la ciudad aquellos escritores enamorados de la vitalidad creativa de la urbe en los años de la Revolución del mayode 1968 y de la snoches del Bocaccio en los setenta. Noches plenas de libertad y de seguridad, por cierto. Ahora Barcelona destaca por su inseguridad, que la ha convertido en la noticia de las Fiestas de la Mercé, con una batalla campal por sus calles, destrozando escaparates y mobiliario urbano, con asesinato incluido. Mientras un diputado de la oposición ponía el acento en la causa de tamaña situación, la presidenta en funciones de la Cámara reiteradamente le llamaba al orden leyéndole exhaustivamente el «código de conducta» oral que deben seguir los diputados en el Parlament, que causa vergüenza escuchar. La corrección política llevada al límite prohibiendo toda referencia que pueda ser interpretada como falta de respeto a minorías étnicas, sexuales, etcétera, con una dicción y redacción tan exhaustiva como patética y cursi, no dejando resquicio para salirse del dogma de lo políticamente correcto. Eso, en el templo de la libertad de expresión que es el Parlamento, da una idea de hasta dónde hemos llegado con tanta progresía al mando.

Sucedía esto en el «debate de política general» de esta semana en Cataluña –el equivalente al debate sobre el estado de la Nación en el Congreso-y es un ejemplo de la decadencia comentada. Mientras, los secesionistas «gobernantes» mantienen una lucha sin cuartel por hacerse con el liderazgo de ese mundo que ya no existe.

#### LARAZON

@ Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I.

Presidente: Mauricio Casals

Sergio Alonso

Director: Francisco Marhuenda

Director adjunto:

Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún

Adjunta al director: Carmen Morodo

Delegaciones: Andalucía: José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Cataluña: Marcos Pardeiro Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redacción: C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, E. Sieteiglesias, P. Gómez, I. Dorta

Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera

Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero).

TRIBUNA 5



### La hora de los historiadores



Emilio de Diego

a época que transcurre desde mediados del siglo XVIII hasta el ecuador del XX ofrece a nuestra reflexión -escribía A. Camusdos siglos de rebeldía metafísica e histórica. Solo un historiador -continuaba-podría pretender exponer, en detalle, las doctrinas y los movimientos que en ellos se suceden. Aunque eso, añadiríamos nosotros, solo sería útil de verdad si sirviera para comprenderlos. Algo siempre difícil pero parcialmente posible, conforme a la lógica y la ética de la cosmovisión «moderna». Al fin y al cabo dicho periodo estuvo marcado por la rebeldía humana, en busca de un orden razonable, que acabaría en la rebelión metafísica, introduciendo en la historia al hombre y también a Dios.

La preocupación de Camus llegaría al límite del absurdo, cuando emergía un hombre que empezaba a perder su ansiada condición de dueño y señor de la naturaleza, de la historia y de sí mismo. La andadura desasosegante de la postmodernidad acabaría transformando al hombre rebelde en el ciudadano correcto. Bastaría para ello con sustituir la información, que el primero requiere para poseer la conciencia de sus derechos individuales y sociales; por la desinformación, que somete al segundo para mantenerle tan sujeto, que ya no sabe ni elegir sus problemas, se los eligen. El relativismo total debilitando cualquier proceso de racionali-

zación y destruyendo la ética, completaría el cambio. Si nada es verdadero o falso; si nada tiene sentido, ni es bueno o malo; si no se cree en nada, todo es posible e intrascendente. Resulta así que solo la eficacia legítima cualquier acción y, con ella, el poder.

La solidaridad quiebra entonces e importa poco que, si no pueden reconocerse en
otros valores comunes, el hombre acabe
siendo incomprensible para el hombre. Víctima de la manipulación se niega a ser lo que
es. Un lenguaje de palabras vacías, con tintes
buenistas que, como advertía M. Scheler,
predica el amor a la Humanidad para no
amar a los seres humanos en particular, favorece el sometimiento. La mentira adueñada de todos los espacios, y la perversión
ideológica, que conduce a la negación de los
otros, salvo para convertirlos en responsables únicos de los fracasos colectivos, contribuyen a expulsar a Dios y al hombre de la
Historia.

En el caso de España la situación se agrava por diversos factores, empezando por un anticlericalismo visceral que, a partir del Ochocientos hasta hoy, late de forma recurrente en nuestra sociedad. A ello se une la complicada relación que los españoles hemos mantenido con muchos pasajes de nuestra historia. Kant señalaba ya la peculiar influencia del pasado sobre nosotros. Venía a ser un peso muerto, a la manera que Ortega lo consideraría también. La memoria democrática busca aprovechar un capítulo de esta herencia para acabar con la Historia.

Apoyada desde un principio en la animosidad auspiciada por el rencor, no busca superar el pasado cainita, sino perpetuarlo. El resentimiento se mantiene y acrecienta por la autointoxicación, debida a la impotencia prolongada. Pero, aunque parezca impropio, el resentimiento es siempre resentimiento contra ti mismo. Sus primeras víctimas son sus impulsores, y los efectos inmediatos ahogan la posibilidad de salir de ese círculo infernal. No se asume el pasado. España es el único país del mundo en el cual, los muertos tienden a matar a los vivos. El pasado ahoga el presente. Tal es el terrible tributo que impone la memoria así construida.

Hay un tercer campo donde se intenta también sustituir la Historia por un relato falaz. Se trata del empeño del nacionalismo separatista y del terrorismo, para presentar una especie de reversión histórica, justificativa de sus actuaciones. La esquizofrenia en estos casos, con el apoyo de complicidades indecentes, alcanza cotas de inmoralidad solo posibles en el marco de degradación, lógica y ética, que hemos descrito. Pero, más allá de sus objetivos inmediatos, no se podrá construir ningún proyecto común sobre tales aberraciones.

Retomando la propuesta formulada por Camus, el historiador se habría encontrado entonces con el hombre capaz de reivindicar la superación de sus propios límites. Un ser histórico que proyectaba el pasado vivo sobre el presente; abierto al futuro, capaz de rebelarse contra lo incomprensible de su condición. Hoy sería más difícil aún la comprensión del presente y del pasado, inscrito en este caso, en la segunda mitad del Novecientos y en el primer cuarto del siglo XXI. Muchas han sido, al igual que en el marco cronológico acotado por Camus, las doctrinas y movimientos que se han sucedido desde aquellas fechas. Por eso ahora, sería también la hora de los historiadores. Incapaces de «explicar» los avatares que han conducido hasta el hombre «conformista», más dado a la aceptación irracional que a buscar respuestas racionales a las cuestiones que le afectan. Pero sí a que se comprenda quiénes acaban beneficiándose de ello.

Emilio de Diego. Real Academia de Doctores de España

#### Mar en calma

#### Una vida



Irene Villa

uienes vimos la muerte de cerca sabemos que es sencilla. Incluso placentera. Lo difícil es seguir aquí. Lo duro es continuar y afrontar lo que viene después: dolores, curas, rehabilitación, crear un nuevo mecanismo, porque el «tú mismo y tu mecanismo» ya no sirve, se ha roto. Es peor aún cuando se va quien más quieres. Ese es el verdadero dolor: lo que la muerte se lleva. Pero la muerte es parte de la vida. El gran reto, lo más difícil de llevar a cabo es aceptar la muerte de quien te inspira o en quien te apoyas.

Tuve la fortuna de compartir tribuna en un congreso de educación en Sevilla con la primera docente con discapacidad intelectual Rocío León. Hace unos días, perdió la vida junto a su pareja, Javier, en un accidente de tráfico. Aún no lo digiero. Cuesta aún más asumir un asesinato. Una muerte impuesta. Despiadada y a destiempo. Como la terrorífica realidad que vivieron dos hermanos, una niña de 7 años y otro de dos, al ver que estrangulaban a su madre, Raquel, de 32 años. Ocurrió en mi querida Palencia, justo ayer se encontraba ahí mi madre, admirando una cita cultural ineludible: la XXV edición de Las Edades del Hombre, con personalidades como nuestro queridísimo José Antonio Ortega Lara.

Siempre apuesto por abrazar el dolor: reconocerlo y saber qué lección hay detrás. Pero la muerte es, francamente, lo más difícil de abrazar. Por eso vivimos orientados a la vida, a celebrar lo que ella nos ofrece.

Imposible olvidar a quienes se van. Alas 31 mujeres fallecidas en España en casos de violencia machista. 1.161 ya desde que se empezaron a contabilizar los casos en 2003. Dicen que estamos avanzando, que se está perdiendo el miedo a denunciar ante cualquier acoso o agresión. Pero sigue siendo imprescindible denunciar, que se sientan respaldadas y fomentar el respeto y el amor hacia una vida.

Cisma Los posconvergentes evitan salir del Ejecutivo y negociarán con Aragonès hasta el domingo. Preguntarán a su militancia la próxima semana

# Junts consultará a sus bases si rompe el Govern

Cristina Rubio. BARCELONA

unts mantiene en jaque el Govern de la Generalitat, la principal institución catalana. A raíz de la crisis desatada después de que el president Pere Aragonès cesara de forma fulminante al vicepresidente Jordi Puigneró (Junts) por no haberle avisado de la cuestión de confianza, los posconvergentes evitaron ayer una salida «exprés» del gabinete y preguntarán a su militancia la semana que viene los días 6 y 7- si rompen el Ejecutivo y pasan o la oposición, o bien si siguen en el poder.

Eso sí, la maniobra esconde cierta gestión de los tiempos por parte del partido de Laura Borràs y Jordi Turull. Los posconvergentes remiten al president Aragonès una propuesta con «concreciones ygarantías» en torno a tres exigencias que le ponen encima de la mesa: constituir el «Estado mayor del procés», un frente común entre Esquerra y Junts en el Congreso y la apuesta decidida por la autodeterminación y la amnistía en la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez. Es más, Junts fija hasta el domingo para negociar con la plana mayor de ERC y el propio president, 72 horas de límite, mientras que Aragonès ya respondió anoche y pidió que aclaren «si quieren ser Govern u oposición».

El lunes, Junts reunirá a su ejecutiva para convocar formalmente la consulta a la militancia -se hará sí o sí, sea cuál sea el resultado de las negociaciones con Aragonès-y decidirá la pregunta que trasladará a las bases en función de cómo hayan ido las conversaciones con el jefe del Ejecutivo. Un aspecto capital a tener en cuenta y que decantará la balanza definitiva de una consulta con la que el partido lleva avisando desde junio, pero que ahora ha acelerado a toda prisa.

De hecho, el golpe sobre la mesa de Aragonès al destituir de forma fulminante a Puigneró -hasta el miércoles por la noche, hombre fuerte de Junts en el Palau de la Generalitat- ha provocado un auténtico cisma en la política catalana. También ha abierto en canal a la posconvergencia, un partido con varias corrientes contrapuestas y luchas de poder entre familias, una dirección bicefalia entre Laura Borràs y Jordi Turull y con Carles Puigdemonty su influencia desde la sombra.

A grandes rasgos, Laura Borràs ysus afines defendían los planteamientos más radicales de romper de inmediato el Govern, mientras que los alcaldes y consejeros de Junts apostaban por la continuidad en el Ejecutivo. En este punto hay que destacar la importancia de las elecciones municipales de primavera del año que viene. En apenas siete meses, la posconvergencia se juega su arraigo territorialy supoder local, claves para un partido imberbe y sin la presidencia de la Generalitat. Visto el resultado, los partidarios de contemporizar la crisis se impusieron por la mínima y Junts se da 72 horas para reconducir la crisis antes de trasladar la responsabilidad a sus bases. En este plazo, descartan sustituir a Puigneró.

Todo después de que ayer a pri-

mera hora los posconvergentes reuniesen a su ejecutiva en la sede de Barcelona para debatir si rompían o no con Esquerra tras el sainete independentista con el Govern en medio de una crisis nunca vista. La primera reacción el miércoles por la noche fue tildar de «error histórico» la destitución del ex vicepresidente.

Los movimientos continuaron ante los focos: antes de la marato-

El partido decidirá qué pregunta interna plantea tras el límite de 72 horas que ha dado al president

Se impone la facción pragmática ante los más beligerantes, como el círculo de Puigdemont y Borràs

niana cumbre interna, el secretario general de Junts, Jordi Turull, dio algunos detalles de cómo había transcurrido la crisis con Esquerra y el cara a cara con el president en el Palau de la Generalitat. O, lo que es lo mismo, empezó a fijar el relato a través de los medios: defendió que Puigneró no había comunicado a Aragonès la cuestión de confianza – un órdago conocido también por Carles Puigdemont- porque se decidió ejecutar en el último momento y tras la réplica de Aragonès; dijo sentirse «expulsados» del Ejecutivo; y aseguró que los consejeros de la Generalitat de su partido habían puesto su cargo a disposición de la Ejecutiva de la formación.

Es decir, trató de cerrar filas y proyectarunaimagen de unidad interna después de que Aragonès trasladara la pelota al tejado de Junts con el cese fulminante de Puigneró yel ultimátum a los posconvergentes, un varapalo de difícil digestión. Cabe recordar que antes de esta crisis, Junts ya había trasladado las tres exigencias a ERC para no romper: pactar un nuevo sanedrín independentista para negociar otra hoja de ruta del «procés», unidad en el Congreso y endurecer las reclamaciones independentistas en la mesa de diálogo. Las mismas que trasladarán ahora a Aragonès pidiendo «concreciones y garantías» antes del domingo.

Mientras tanto, la oposición en bloque observaincrédula el vodevil independentista y la fractura del Govern de la Generalitat. El PSC, que hoy votará en contra de una cuestión de confianza al president Aragonès en la sesión final del debate de política general en el Parlament, tiende la mano en cuestiones sociales y económicas, e incluso se ofrece para pactar los Presupuestos catalanes de 2023 con la vista puesta en tejer hipotéticas alianzas futuras. Ylos Comunes, la facción catalana que cobija a Podemos, exigen a Aragonès incluso más mano dura con Junts. «Es una especie de tomadura de pelo. ¿Por qué tendríamos que creer que ahora por cesar al vicepresidente Puigneró se solucionarán las crisis, cuando es un Govern que está en crisis permanente?», avisó Jéssica Albiach, su lideresa, en una entrevista.



**Opinión** 

Gobernar con tu enemigo

#### Toni Bolaño

l independentismo ha fracasado de una forma estrepitosa. Acumula errores, broncas y enfrentamientos en el Govern. En el de Aragonés, pero también en el de Torra. El motivo: que gobernar con tu enemigo no es la mejor fórmula, sobre todo si siempre está en juego quién dirige al movimiento independentista. Aragonés ganó las elecciones y está dispuesto a no perder la dirección sometiéndose a las esotéricas propuestas de Junts. No es baladí esta afirmación, puesto que, por primera vez en años, ERC marca una impronta al margen de las críticas de Junts. Parece que el complejo de Edipo ya

se ha acabado en los republicanos.

Las fórmulas para poner fin a la crisis son variopintas, sin embargo, solo hay una real: que los independentistas se den cuenta que sus posturas irreconciliables hacen imposible un gobierno efectivo. Cataluña no está para fiestas y los catalanes tampoco. Hay hartazgo, y frustración sobre todo en el mundo independentista. Alargar la mala relación



#### Termina sin pactos el debate más turbulento

El debate de política general del Parlament, la sesión que acostumbra a fijar las líneas maestras del curso político, terminará hoy en el Parlament de la forma más convulsa posible: sin grandes acuerdos entre los partidos, con el independentismo roto ante el «procés» y en medio de una situación de interinidad permanente tras la suspensión de Laura Borràs como presidenta. Ayer, la Mesa del Parlament rechazó las peticiones de reconsideración que Vox y Ciudadanos presentaron contra la admisión a trámite de varias propuestas de resolución de ERC. JxCat y la CUP sobre el proceso independentista-por separado, ya que han sido incapaces de pactarninguna-, por lo que hoy serán debatidas y votadas en el debate de política general de la Cámara y a mediodía. Vox y Ciudadanos habían reclamado inadmitir esas propuestas, que aludían a cuestiones como el referéndum ilegal del 1 de octubre o la «república catalana», al considerar que esas propuestas de resolución de los grupos independentistas vulneran «gravemente» la Constitución.

El exvicepresidente Puigneró, flanqueado por Laura Borràs y Jordi Turull, ayer, antes de la reunión

entre ERC y Junts es la peor receta para una Cataluña que está perdiendo liderazgo en España, y en Europa.

La ruptura se podrá disfrazar, pero ya parece como definitiva. Es imposible que ambos se avengan a unos parámetros racionales porque siguen en su pugna y porque unos, Junts per Catalunya, se sienten como legítimos representantes de los independentistas, pero no se han dado cuenta de que solo de los más radicales. Puigdemont no ha abierto la boca. Se está reservando para su intervención el sábado en la manifestación que ha convocado su chiringuito particular, el Consell de la República. No augura nada bueno esta intervención para Pere Aragonés. Ni siquiera la visita de Xavier Trías a Bruselas le hará ser más pragmático porque

Puigdemont sabe que el pragmatismo es su tumba política. Está más cómodo en la épica del procés, aunque el procés está dando sus últimos estertores del moribundo. No se acaba el independentismo, que nadie haga malas interpretaciones más allá del Ebro, pero el experimento que nació con la mayoría absoluta del PP y la crisis económica del 2008 ha muerto.

Lo mejor que podría pasar es que Junts saliera del Govern y se fuera a la oposición. Que se acabara el docudrama y que al menos el Govern intentara gobernar alcanzando acuerdos con los grupos parlamentarios. Eso se llama hacer política. Lo que está pasando ahora es de todo menos política: es la degradación de un país. Y todavía no se han dado cuenta.



Foto de familia del Govern el día de su formación, en mayo de 2021

#### Toni Bolaño

La espoleta de la última crisis del Govern estalló en el debate de política general. El presidente Aragonés se vio sorprendido por la petición de Junts de exigirle una moción de confianza si no se avanzaba hacia la independencia, y se sintió traicionado por su vicepresidente, Jordi Puigneró, que estaba al caso de la propuesta de su partido. No así el resto de consejeros de Junts. Aragonés dio un puñetazo en la mesa tras reunir a la cúpula de su partido y tener un encuentro de más de tres horas con Jordi Turull en el Palau de la Generalitat. Al finalizar, Aragonés cesó a Puigneró. Como convidada de piedra, la presidenta de Junts, Laura Borràs. No fue recibida por Aragonés, sabedor que con ella tiene poco de que hablar. Ahora, una vez decidido que Junts consultará sobre su futuro en el Govern a sus bases, la pregunta es: ¿Qué puede pasar?

#### Dos posturas para una consulta tensa.

La consulta puede ser la solución menos traumática para Junts, pero solo a simple vista. En los diferentes congresos realizados, los partidarios de Turull se han impuesto a los de Borràs. Pero abrir el melón aumentará el riesgo de ruptura en el partido donde la militancia, como suele suceder, es más radical que la dirección. Las dos almas, los antiguos convergentes y los talibanes, pueden enfrentarse y romper las costuras. Es fundamental saber si Turull y Borràs recomiendan el mismo sentido de voto. De momento, silencio.

#### Junts se rompe.

El partido de Puigdemont, en permanente reinvención y reconstrucción, se reunió **Análisis** 

# 15 meses de inestabilidad y un futuro aún incierto

Pese a la consulta de Junts, todos los escenarios siguen abiertos: desde su continuidad en un Govern dividido a un adelanto electoral que nadie quiere

durante todo el día con tres posibilidades sobre la mesa: cambiar consejeros y vicepresidente -con Jaume Giró, consejero de Economía como principal candidato-para volver a la normalidad, convocar la consulta o romper de forma inmediata la coalición. La opción escogida: ganar tiempo. Consulta a la militancia pero dentro de una semana. Mientras, intentar recoser el descosido. Ni Turull ni Borràs han indicado cuál es su posición. Dependiendo del debate no es descartable la ruptura de Junts per Catalunya entre los partidarios de continuar en el Govern, con condiciones seguramente, y los de romper. Al frente de estos últimos Laura Borràs; al frente de los primeros, una amalgama de intereses y, sobre todo, los actuales consejeros. Jordi Turull tendrá la última palabra.

#### Junts se queda en el Govern.

Sería necesaria una remodelación de carteras pero, ¿hasta cuándo habría estabilidad con Junts en el Ejecutivo? La pugna por el liderazgo del independentismo, y el trauma de los posconvergentes de perder la Generalitat, seguirán y se agravará la crisis cuando se acerquen las municipales. En palabras del líder del PSC, el Govern «está en tiempo de descuento» y ciertamente es inoperante. Que Junts se quede no es garantía de estabilidad. Jaume Giró es el principal valedor de la opción de quedarse y el que más simpatías tiene en el bando republicano.

#### ¿Elecciones?

Si Junts sale del Govern, ERC tendrá que gobernar con 33 diputados, totalmente insuficientes. Existe la posibilidad de que intenten seguir colaborando estrechamente con los Comunes y la CUP, pero los números dejan la continuidad en manos del PSC, una baza que Illa ha ofrecido pero a la que Aragonés muestra resistencias. ERC no es partidaria de nuevas elecciones; el PSC y los Comunes, tampoco. La crisis económica no ayuda a que se convoquen elecciones, pero en esta situación de colapso la aprobación de los Presupuestos queda en el aire. Solo sería posible con el apoyo de

los socialistas, que nunca entrarían en el Gobierno. Tampoco lo harían los Comunes, lo que sería sinónimo de inestabilidad. La convocatoria electoral queda en manos de Aragonés. Las encuestas del Centro de Estudios de Opinión no se lo ponen fácil porque, si bien ERC mantiene el liderazgo en el independentismo, el PSC es el partido que más sube, pero sin posibilidad de gobernar.

#### ¿Qué pasará en el Parlament?

El pleno del Parlament se retoma hoy para votar las mociones del pleno de política general. Entre ellas, la petición de Junts per Catalunya de que se someta a una moción de confianza. Socialistas y Comunes ya han dicho que votarán en contra. También la CUP y el PP han presentado mociones similares. La incógnita es que hará Junts. Aragonés quedará exento de presentarla.

#### ¿Una alianza ERC-PSC?

Los socialistas siempre se han mostrado partidarios de alcanzar acuerdos fuera del Govern. ERC niega esta posibilidad porque sabe que los socialistas son su principal adversario y en las municipales se la juegan. Pero es la única opción de estabilidad sumando también a los Comunes. ERC ha preferido una alianza independentista, pero esta opción ha fracasado. Primero, por la CUP, y ahora, por Junts. La entelequia de la mayoría del 52% se ha caído como un castillo de naipes en un año. Sin embargo, las «traiciones» de CUP y Junts han reafirmado a Aragonés en no dejar pasar ni una y no le tiemblan las piernas ante las acusaciones de traición por acordar cosas con el PSC. Si Aragonés da el paso, cambia radicalmente el tablero político catalán.



#### I. Dorta/A. Martínez. MADRID

En su frenética ronda de contactos para intentar solucionar el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Didier Reynders avisó ayer de que no sería conveniente que España asumiera la Presidencia de la Unión Europea el próximo julio haciendo oídos sordos a las recomendaciones europeas en materia judicial, que pasan por la renovación urgente del órgano de gobierno de los jueces acompañada de un cambio en el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial (para garantizar que al menos la mitad de los integrantes del CGPJ sean elegidos por los propios jueces).

Como si estuviese imbuido del don de la ubicuidad, Reynders se vio con representantes de las dos principales asociaciones judiciales; con el ministro de Presidencia Félix Bolaños; con el secretario de Institucional del PP Esteban González Pons; con la ministra de Justicia, Pilar Llop... Y aún le dio tiempo a comparecer en el Congreso y atender a los medios en la sede de la Comisión Europea.

Eso sí, desistió de llenar aún más su agenda al rechazar pro-

#### El PP dice que está dispuesto a cumplir «inmediatamente» las recomendaciones europeas

mover -como había solicitado el PP- una reunión con el Gobierno y el PP en la que el representante europeo ejerciera de pacificador para desencallar la renovación. Se trata, aseguró, de cuestiones «internas».

El comisario europeo de Justicia inició esa apretada jornada con las asociaciones de jueces, a las que trasladó la «difícil situación» que se daría si España asumiera la Presidencia europea en 2023 sin haber cumplido con la renovación de las instituciones que se recoge en la Constitución.

A las nueve iniciaba el primero de los encuentros con la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) para luego reunirse con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ambas las más representativas de la carrera.

El comisario quiso saber qué avances se han hecho en terreno de Justicia desde que el pasado mes de julio se emitiera el tercer Informe sobre el Estado de Derecho que incluyó, por primera vez,

# Reynders insta a desatascar el CGPJ antes de presidir la UE

El comisario europeo de Justicia, que descarta una reunión a tres con PSOE y PP, aclara que ha visto «compromiso» por parte de ambos para la renovación

una serie de recomendaciones para cada país. Entre las de España estaba la «prioridad» de que los vocales del CGPJ iniciaran su nuevo mandato y que se abordara la reforma de la ley para que los jueces eligieran a sus pares. La segunda recomendación, que Reynders enfatizó por la tarde en un encuentro con periodistas, es cambiar el sistema de elección del fiscal general para que su mandato no coincida con el Gobierno.

Ambas cosas «preocupan» en Europa, aclaró. En esta línea, Reynders transmitió que había visto «compromiso» por parte de todos los actores con los que había hablado. E hizo hincapié en el orden de los factores: primero la renovación del CGPJ e «inmediatamente después» la reforma de la Ley para que los jueces sean más independientes. Preguntado por la versión



del Gobierno que siempre ha defendido que, en realidad, los magistrados ya participan en la elección del Gobierno, el emisario europeo pidió paciencia. «Eso lo veremos en el siguiente informe», explicó. Aclaró igualmente que nada de esto verá comprometido los presupuestos europeos.

«Lo que ahora urge es la renovación y es el momento de que los partidos políticos sean capaces de alcanzar el acuerdo. El comisario sabe qué está pasando en este país y eso como ciudadana y como juez me tranquiliza», señaló la presidenta de la APM María Jesús del Barco a la salida del encuentro. «Nos ha trasladado que es una preocupación que tiene en la Comisión, en Bruselas», dijo por su parte Jorge Fernández Vaquero, presidente de la AJFV.

Tras ese encuentro con asociaciones judiciales, Reynders se vio con González Pons y con Bolaños, los cabezas visibles de la negociación para renovar el CGPJ.

El ministro de Presidencia ya había advertido el miércoles que el Gobierno no aceptaría que ejerciera como «mediador» y en su reunión con el comisario europeo trasladó a los populares toda la responsabilidad del bloqueo, «que solo se puede solucio-

Europa pide información sobre «Pegasus»

El comisario de la Unión Europea explicó ayer a última hora de la tarde, tras su reunión con la ministra de Justicia, Pilar Llop, que había requerido que España pusiera por escrito cómo van las investigaciones relacionadas con «Pegasus». «Queremos tener más información sobre las reglas, como se utiliza este tipo de "software"», expresó. Así, como también hay asuntos pendientes de estudio en la propia Unión Europea que tienen que ver con el «spyware» israelí, Reynders quiere leer un «texto concreto» que diga cómo avanzan las investigaciones en la **Audiencia Nacional** hasta ahora y en el Defensor del Pueblo. «La Seguridad Nacional es competencia de cada Estado miembro pero si se hace referencia a la Seguridad del Estado [el uso de «Pegasus»] tiene que ser necesario y proporcionado. Y esto debe incumbir a algunas normas europeas, ni más ni menos», contó el comisario en la sede de la Comisión en España.

Reynders se reunió ayer por separado con Bolaños (izda.) y con González Pons nar cuando el Partido Popular abandone las excusas y acceda a cumplir con la Constitución y la ley», informaron fuentes del Ministerio.

#### Las 19 «excusas» del PP

Bolaños hizo entrega a Reynders de un documento con «las 19 excusas que ha puesto el PP, desde 2020, para no alcanzar un acuerdo». Las citadas fuentes las resumen en tres categorías: las de corte electoral, las que desacreditan al Gobierno y en las que se abren alpacto, pero con condiciones. En el listado, los socialistas diferencian entre las dos etapas del liderazgo al frente del PP.

Con Pablo Casado las excusas pivotan entre los socios del Ejecutivo, «independentistas y batasunos» o «los ataques de Podemos al Rey»; que «Sánchez no es un presidente normal» o que «no es de fiar»; los indultos y las elecciones en Madrid y Cataluña; así como las peticiones de cambio del modelo o los vetos a las propuestas de jueces como José Ricardo de Prada o Victoria Rosell.

Con Alberto Núñez Feijóo en Génova, asegura ese documento, la renovación se retrasó por las elecciones en Andalucía, se vinculó con llegar a más pactos o condicionarlo a que no se aprobara la reforma de la Ley del Poder Judicial, que permitía al TC hacer nombramientos, o se modificase el sistema de elección. El ministro hizo un llamamiento al diálogo al PP, «con el fin de acabar con esta crisis institucional provocada por su negativa a renovar el Consejo» porque en su opinión, ese bloqueo está dañando «el prestigio del poder judicial y la reputación de España fuera de nuestro país». «La situación provocada por el PP es insostenible», denuncian esas mismas fuentes.

Antes, Reynders sevio con González Pons, quien aseguró que está dispuesto «a cumplir el mandato de la Comisión Europea». «Reynders me ha pedido dos cosas –explicó– y le he dicho sí a las dos: renovar inmediatamente y reformar el modelo», informa Carmen S. Macías.

El eurodiputado del PP afirmó que la situación «no puede continuar» porque «judicialmente ya es insostenible» y «políticamente ya es tóxica». Además, advirtió al Gobierno de que la Presidencia española de la UE «pueda empezar dentro de unos meses con un informe sobre el Estado de Derecho en España que equipare nuestro Estado de Derecho con el húngaro o con el polaco» algo que «desharía, deslegitimaría toda la Presidencia española de la UE».

## Lesmes «presiona» al bloque conservador para renovar ya el TC

El Pleno del CGPJ concluye sin acuerdo y los negociadores se emplazan el día 5

Ricardo Coarasa. MADRID

Carlos Lesmes tiene marcada en rojo en el calendario la semana próxima. El día 8 se cumple un mes de su amenaza de dimisión, ante Felipe VI y la cúpula de la judicatura, si no se renueva antes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o éste recupera las competencias para cubrir las vacantes judiciales, que están situando al Tribunal Supremo en una situación cada vez más comprometida. El presidente de ambas instituciones dijo entonces que estaba dispuesto a renunciar en un plazo de «semanas». Ya día de hoy -salvo que el comisario europeo de Justicia Didier Reynders obre el cada vez más improbable milagro- todo sigue igual.

Así las cosas, Lesmes trasladó ayer a los vocales en el Pleno del CGPJ-según fuentes presentes en la sesión- que la semana que vienetermina el plazo que se dio para afrontar su renuncia. Con una salvedad: si el Gobierno y el PP retoman las negociaciones para asegurar el relevo del actual Consejo (que lleva en funciones desde diciembre de 2018), está dispuesto aseguir en supuesto a la espera de la evolución de esas conversaciones. Olo que es lo mismo: Lesmes ha dado a entender que no se irá si hay un intento político de desbloquear la situación.

Pero, en todo caso, si finalmente ha de dar ese paso el presidente del CGPJ y del Supremo quiere irse con otra renovación resuelta, la del Tribunal Constitucional, que depende de la designación por el Consejo de dos de sus magistrados (los otros dos los elige el Gobierno). Con ese objetivo, fuentes del Pleno aseguran que durante la sesión estuvo «apretando para que se hagan los nombramientos como sea», lo que califican de «presión desmedida». Incluso apuntan que sometió «a un tercer grado» a uno de los interlocutores, el vocal José Antonio Ballestero,

cuando explicó que el bloque mayoritario no está en condiciones aún de sellar un acuerdo (a día de hoy no disponen de candidatos para el puesto).

«Parecía dar a entender, aunque de forma muy ambigua –explican esas mismas fuentes–, que su límite es la semana que viene y que quiere que esto quede hecho». Un discurso, apuntan, «idéntico al de Bolaños».

Además, Lesmes desvinculó la visita de Reynders del proceso de elección (desde el sector mayoritario se esgrimió que la importancia de sus gestiones justificaba «evaluar sus resultados antes de que el Pleno adopte decisiones en materia de nombramientos»).

Y es que aunque Lesmes había incluido en el orden del día la votación de los dos magistrados del TC, lo cierto es que, como se esperaba, no hubo votación.

Eso sí, se acordó que los cinco

El presidente del CGPJ sitúa la semana próxima la línea roja de su posible dimisión

Si no hay consenso los interlocutores darán explicaciones al Pleno el 13 de octubre

vocales encargados de consensuar la elección se volverán a reunir el próximo día 5. Si finalmente hubiese fumata blanca, la intención del Consejo es convocar un Pleno sin dilación para llevar a cabo esa designación al día siguiente. Si no es así, los interlocutores deberán dar explicaciones a sus compañeros en un Pleno que se celebraría el 13 de octubre.

Lesmes también dio traslado a los vocales del informe que articula el día después de su dimisión, y aunque la mayoría no se pronunció –«no tocaba»–, una vocal se mostró contraria al mismo (que estipula que Lesmes sería sustituido por el vicepresidente del TS de forma automática, sin intervención del CGPJ).



12 ESPAÑA

# Vara y Lambán sucumben a las rebajas selectivas

García-Page se reserva los anuncios para el debate de la región de la próxima semana

#### A. M. MADRID

El goteo de presidentes autonómicos socialistas que se suman a la carrera fiscal sigue aumentando. El primero en abrir la veda fue el valenciano, Ximo Puig, que sufrió la descalificación de su propuesta, en público y en privado, por parte del Gobierno, después de que su paso adelante, refrendando la estrategia fiscal del PP, diera la puntilla a la hoja de ruta de Pedro Sánchez. El Gobierno se ha visto obligado a rectificar el rumbo y corregir su paquete de medidas fiscales, cuyo anuncio el lunes solo preveía «subidas selectivas de impuestos, añadiendo también rebajas para las clases

medias y bajas, de manera que el esfuerzo que recae sobre los grandes patrimonios, sea compatible con un alivio a los más precarizados.

A la Comunidad Valencia se sumó rápidamente Canarias y día a día son otras regiones las que van presentando sus propias recetas o anticipando sus intenciones. Es el caso de Extremadura, que anunció ayer «la mayor bajada de precios y tasas públicas que se haya hecho nunca» en la comunidad, algo que «no afecta a los servicios esenciales, no afecta a la arquitectura fiscal de nuestro país», y «no toca los impuestos que financian los servicios esenciales», se cuidó de aclarar Guillermo Fernández Vara. El presidente extremeño anunció que se reducirá un 25 por ciento el precio de la ITV, un 50 por ciento las tasas sobre comedores escolares, aulas matinales, licencias de caza o pesca, pruebas de laboratorio, o tarjeta de transporte, así como el 100 por ciento «de otras muchas» tasas, informa Ep.

Una reducción que la Junta de

Extremadura planteará al PP en el marco de la negociación de los Presupuestos de la Comunidad para 2023, con el objetivo de «aliviar la carga económica y las obligaciones de la ciudadanía», frente a las «trampas» que el PP busca, que «pretende que la gente se desentienda de la obligación de mantener los servicios públicos esenciales». Fernández Vara se pronunció de esta forma ayer en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a preguntas del PP sobre las medidas que prevé adoptar «para aliviar la carga fiscal a los extremeños».

En la misma línea, el presidente de Aragón, Javier Lambán, censuró ayer «el carrusel de despropósitos fiscales» en el que, a su juicio

Extremadura anuncia la «mayor bajada de precios y tasas públicas que haya hecho nunca» han entrado las comunidades, señalando que Aragón tiene su propia «hoja de ruta». El fiscal es un debate «con tanto ruido y contracciones» que tiene efectos «devastadores» sobre la credibilidad del propio sistema democrático.

En su opinión, no se puede hablar de fiscalidad con esta «ligereza», en esta «especie de subasta de subidas y de bajadas» cuando en realidad es un medio al servicio de un modelo de país, y lo primero que habría que tener claro es qué servicios públicos y con qué calidad se quieren y después ver cómo se van a financiar a través de los impuestos. En este sentido, insistió en que trabaja con sus socios de Gobierno en un acuerdo sobre fiscalidad, que en su caso será a la medida de Aragón, y afirmó que si después PP y Ciudadanos están dispuestos a echar una mano, esta «será excelentemente bien recibida». Lambán defiende que Aragón está dispuesto a aprovechar al máximo su autogobierno, y eso pasa por tomar decisiones propias, sin tener como base las decisiones de otras autonomías. Por su parte, otro barón socialista, Emiliano García-Page presentará sus propuestas para Castilla-La Mancha la próxima semana, cuando se celebra el debate de la región, señalan fuentes de su entorno a este diario.

# Opinión Dos huevos

duros

#### Tomás Gómez

l Gobierno ha aprobado una rebaja fiscal para las rentas más bajas al tiempo que ha creado un impuesto para los 25.000 españoles más ricos. El PP movió ficha el primero a través de sus comunidades, pero los objetivos de cada partido son diferentes. Los conservadores pescan en el voto urbano, mientras que los socialistas quieren mantenerfieles a los demenos poder adquisitivo. De paso, el impuesto a los ricos le da un bocado a la cartera de Yolanda Díaz, atrayendo los sectores más de izquierda que reclaman más esfuerzo de los poderosos.

Sánchez no pretende más que mandar un mensaje a Feijóo, advirtiéndole que no le va a dejar campar a sus anchas en el debate de la fiscalidad. Que España necesita una reforma fiscal es una verdad como un templo, pero que participar en un mercadillo ofreciendo pagar menos a cambio de votos es imprudente y, probablemente, ineficaz electoralmente. La derecha ha ganado el discurso. A partir de ahora, todos sabemos que los impuestos son malos y que rebajarlos es un acto de grandeza. Porque no está claro que los ricos vayan a pagar más, porque para eso tienen despachos de abogados que les arreglan lo de los impuestos mediante entramados de ingeniería financiera. Lo peor es para la mayoría. Una vez demonizados los impuestos, empieza el concurso de ocurrencias que suponga reducir la presión fiscal. Otra cosa es el futuro de los servicios públicos que solo se mantienen si hay recaudación.

La riqueza de los que no tienen mucho es la seguridad de que si se ponen enfermos recibirán la misma atención que si fuesen un directivo del IBEX35 y que sus hijos puedan llegar a donde su capacidad les lleve porque su formación corre a cargo del Estado. Entrar en la carrera de quién pone dos huevos duros en materia de reducciones fiscales es hacer más pobre al que ya tiene poco.



El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el ministro de Agricultura, Luis Planas



# El PSOE apoya la ley de ERC que despenaliza las injurias al Rey

Los socialistas defienden que es un «avance social»: la norma también incluye los ultrajes a España

Javier Gallego. MADRID

Alineamiento del PSOE con la ley de Esquerra y Bildu para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España. Los socialistas han bloqueado hasta ahora la mayoría de ofensivas de sus socios en el Congreso a la Casa Real (particularmente, los intentos por impulsar comisiones de investigación), pero han accedido finalmente a esta iniciativa parlamentaria, que ayer definieron como «avance social». Tanto PP, como Ciudadanos y Vox presentaron enmiendas a la totalidad, pero quedaron rechazadas por todo el bloque de la izquierda.

La ley se presentó en el Senado ysuperó la toma en consideración, con 145 votos a favor y 111 votos en contra. Ahora, se han reproducido las mismas mayorías. La iniciativa seguirá la tramitación parlamentaria en el Congreso.

La diputada del PSOE, Andrea Fernández, acusó a la derecha de «oponerse con muchas estridencias contra todo aquello que tenga que ver con derechos como libertad expresión o ideológica». «Parece que siempre a ustedes les

estrechamiento de la expresión y delimitar lo que se puede decir o hablar. Quizás es que saben que proteger la libertad de pensamiento debilita su poder que esta referenciado en el statu quo», resumió, para defender la posición de su partido. También argumentó que la Constitución tiene una «concepción personalista del derecho al honor» ya que «alude a personas consideradas individualmente»: «Esto puede hacer inadecuado hablar del honor de instituciones o territorios». Pese a estos argumentos políticos y jurídicos, Fernández también vino a reconocer el temor de que los independentistas aprovechen esta ley para convertirla en una oportunidad de acoso y desgaste a la Casa Real y, por ello, afirmó que no van a permitir que «se convierta en una afrenta al orden constitucional» de 1978.

ciega su necesidad de control, de

El diputado del PP, Eloy Suárez, defendió la enmienda a la totalidad de su grupo y argumentó que su objetivo es mantener el «statu quo» porque hay «doctrina consolidada» del Tribunal Constitucional. Suárez criticó que, en plena incertidumbre y deterioro económico, los independentistas impongan ahora un debate sobre la

#### La Ley de Memoria avanza en el Senado

La Comisión Constitucional del Senado aprobó ayer el proyecto de ley de Memoria Democrática, rechazando los vetos presentados por el PP, Vox, Ciudadanos y UPN. De este modo, la norma da un paso más para su aprobación definitiva. que se producirá previsiblemente la semana que viene en el Pleno de la Cámara Alta. La mayoría de la Comisión del Senado incluido ERC, pese a que en el Congreso decidiera abstenerse-dio su apoyo al texto que aprobó en julio la Cámara Baja, por lo que ahora se elevará al próximo Pleno del Senado, que arrancará el próximo martes.

Independentistas queman una imagen del Rey

Corona y aseguró que la iniciativa no busca plantear una discusión entre la libertad de expresión o la protección de la Corona, sino «sobre si queremos mantener o no el régimen constitucional del 1978». «Ese es el auténtico debate, señores del PSOE», afirmó Suárez, aludiendo a los socialistas por su apoyo a una iniciativa que busca «socavar» la Constitución, y recordó que hay muchos países con legislación para proteger a sus jefes de Estado, bien sea una república o una monarquía. «Esta iniciativa destila mucho odio a España», señaló.

José María Sánchez (Vox) señaló que el apoyo del PSOE a esta iniciativa legislativa es un peaje político y aseguró que la exposición de motivos, que incluye ejemplos de «artistas o revistas satíricas» que han tenido problemas con la Justicia «por hacer uso de su libertad de expresión» (entre ellos, se cita a Valtonyc), es «parcialmente falsa». «Por tanto, son falaces», afirmó. Edmundo Bal (Ciudadanos) recordó que las «libertades tienen límites» y «todas las sociedades democráticas avanzadas tienen límites a la libertad de expresión». «Si se abusa de la libertad para acabar con los derechos de los demás, tendremos una sociedad menos libre», afirmó, recordando los homenajes a terroristas o escraches a políticos.

La diputada de Esquerra, Carolina Telechea, enumeró que en los «últimos siete años» se han registrado «una media de dos condenas por año» a artistas o periodistas por «expresar su disconformidad con la Corona».

En cualquier caso, la ley, que es una reforma del Código Penal con un único artículo, sitúa nuevamente a la Casa Real en el centro del debate político. En este sentido, esta misma semana, los socios del Gobierno al completo (incluido Podemos) han impulsado una comisión de investigación contra el Rey Juan Carlos I. El PSOE, previsiblemente, votará en contra, aunque, a lo largo de esta legislatura, haido exhibiendo posicionamientos que, bajo el argumento de que buscan «modernizar» la institución de la Monarquía, tienen realmente la intención de contentar a sus socios de gobierno. Desde Esquerra a Bildu pasando por Podemos, todos ellos, han ido cargando de presión a los socialistas durante toda la legislatura para tratar de forzar el debate entre monarquía o república.

14 ESPAÑA

#### ...y más

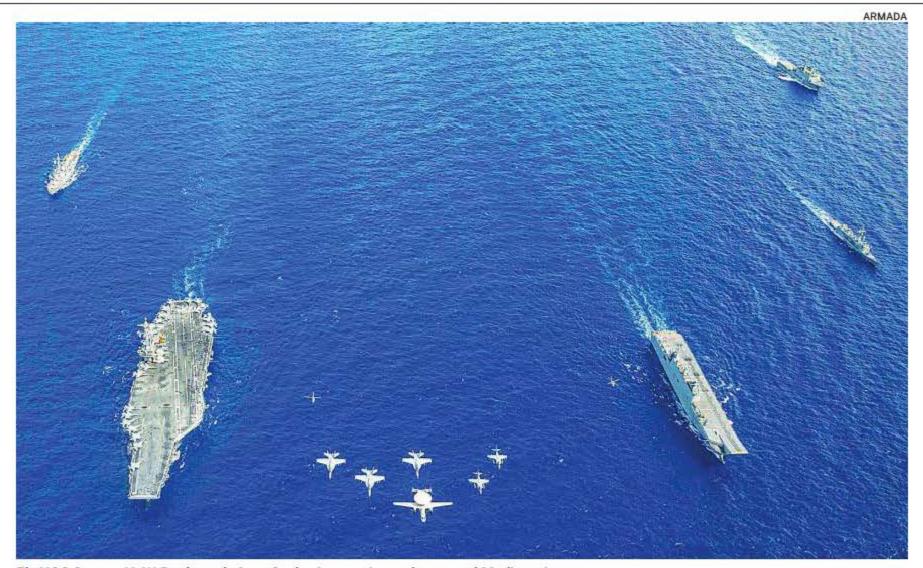

El «USS George H. W. Bush» y el «Juan Carlos I», en primer plano, en el Mediterráneo

#### Defensa

## Tres buques de la Armada se adiestran con el portaaviones «George H. W. Bush»

▶ Encabezados por el «Juan Carlos I», se han integrado en su Grupo de Combate

#### F. Cancio. MADRID

«Construir sobre las relaciones existentes es fundamental, ya que nos mantenemos alerta para disuadir, defendery, cuando sea necesario, luchar para proteger un futuro fuerte, libre y próspero construido sobre una base de valores, experiencias y visión compartidos». Con estas palabras, el contraalmirante Dennis Vélez, comandante del 10º Grupo de Combate de la Marina estadounidense, explicaba a través de Twitter la importancia de los adiestramientos con marinas aliadas. Un mensaje que escribió a cuenta de la integración de tres buques españoles en esta fuer-

za naval de EE UU, cuyo buque insignia es el portaaviones «USS George H. W. Bush», para llevar a cabo maniobras conjuntas en el Mediterráneo. Un tipo de despliegue que la Armada ha intensificado este año a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y no solo con su participación en ejercicios multinacionales, sino integrándose en estos Grupos de Combate de Estados Unidos. De hecho, en la actualidad la fragata «Álvaro de Bazán» hace lo mismo en aguas estadounidenses con el portaaviones «USS Gerald R. Ford».

En esta ocasión, los buques españoles desplegados son el Buque de Proyección Estratégica «Juan Carlos I», la fragata «Navarra» y el Buque de Asalto Anfibio (BAA) «Castilla», que desde el jueves se adiestran con las fuerzas de EE UU aprovechando su tránsito por el Mediterráneo tras su participación en el ejercicio «Dynamic Mariner» en Turquía.

Junto a ellos también están desplegados los buques escolta del «George H. W. Bush»: los destructores «Delbert D. Black», «Farragut» y «Truxtun», y el crucero «Leyte Gulf». En concreto, este 10º Grupo de Combate estadounidense suma más de 4.500 efectivos y cerca de 80 aeronaves, fundamentalmente aviones de combate F-18.

Durante varios días, ambas marinas tratarán de mejorar su interoperabilidad para así poder hacer frente a todo tipo de amenazas de manera conjunta, incluso practicando diferentes roles. Así, si durante el «Dynamic Mariner» el «Juan Carlos I» lideró la Fuerza Anfibia aliada, en esta integración su principal misión es la de ejercer como portaaeronaves, dando mucho

El «Castilla» y la «Navarra» también participan en las maniobras en el Mediterráneo protagonismo a los aviones «Harrier».

Talycomo explica la Armada española, estas aeronaves han sido las «protagonistas» de estas maniobras, ya que en los primeros días llevaron a cabo una gran variedad de misiones, tanto con los aviones del «George H. W. Bush» como con los de la fuerza aérea griega, que también se unieron a estos ejercicios.

Los «Harrier» han tenido la oportunidad de llevar a cabo ataques de precisión a larga distancia contra buques y objetivos en tierra, así como misiones de defensa de la agrupación española frente a los F-18 estadounidenses. Junto a esto, también han llevado a cabo, entre otras, maniobras de reabastecimiento en vuelo. Está previsto, además, que antes de regresar a España, la fuerza de Infantería de Marina embarcada en el «Juan Carlos I» lleve a cabo actividades anfibias de la Isla de Cerdeña.

Según destaca la Armada, «la capacidad de proyección del poder naval que pueden desplegar los grupos aeronavales de esta entidad son un poderoso elemento de disuasión». Y recuerda que España es uno de los cuatro países que cuentan con ella, junto a Francia, Italia y Reino Unido.

#### **Opinión**

# Los ((okupas votan))

#### Pepe Lugo

l universo «Podemos», oloque que de del experimento morado del 11- M, se le hace bola estar en el Gobierno. Es así desde que Pablo Iglesias, subido ahora a los altares de la intelectualidad morada, abandonase el barco de Pedro Sánchez y lo demuestra si tienen que ser una única voz en el Ejecutivo. Peregrinos en sus respuestas, la fórmula «de coalición» les salva de las ocurrencias sanchistas y les posicionan como oposición si ven que pierden protagonismo o son desplazados por el querido líder socialista. Entonces, vuelven a su posición en la barricada para discrepar, que es su hábitat natural. Ada Colau, gran madrecita de los menesterososy descamisados barceloneses, preside su panteón de próceres del progreso. Salida también de las tertulias de la tele, lideró el movimiento «okupa» hasta que lo oficializó como primera edil para regocijo de antisistemas, pues no hay nada que más les guste a esta tribu que pelear contra las leyes

#### En la coalición tienen montado otro «show» por la ley de vivienda

para imponer las suyas en cuanto puedan. En la coalición tienen montado el «show», otro más, a cuenta de la ley de vivienda que el PSOE trata de sacar adelante en el Congreso frente al clamor de sus socios, que no quieren ni pensar en cargarse uno de los argumentos de suprograma electoral.¡Todos como Ada! Nadie quiere hablar de sacar altío que se mete en tu casa a las 48 horas por nada del mundo y olvidar el modelo montonero que frena la «codicia» de los legítimos propietarios, que ven con qué impunidad te roban la casa por la cara. Porque el dilema de tenerla o no tenerla para Unidas Podemos se basa en el criterio discrecional del usuario frente al de la propiedad legítima. Olvídese de cuando estuvo en el notario y de las cuotas mensuales que le debe a su banco: su casa no es suya. La ley no saldrá adelante porque quebraría la argucia peronista de prometer un techo para los descamisados.

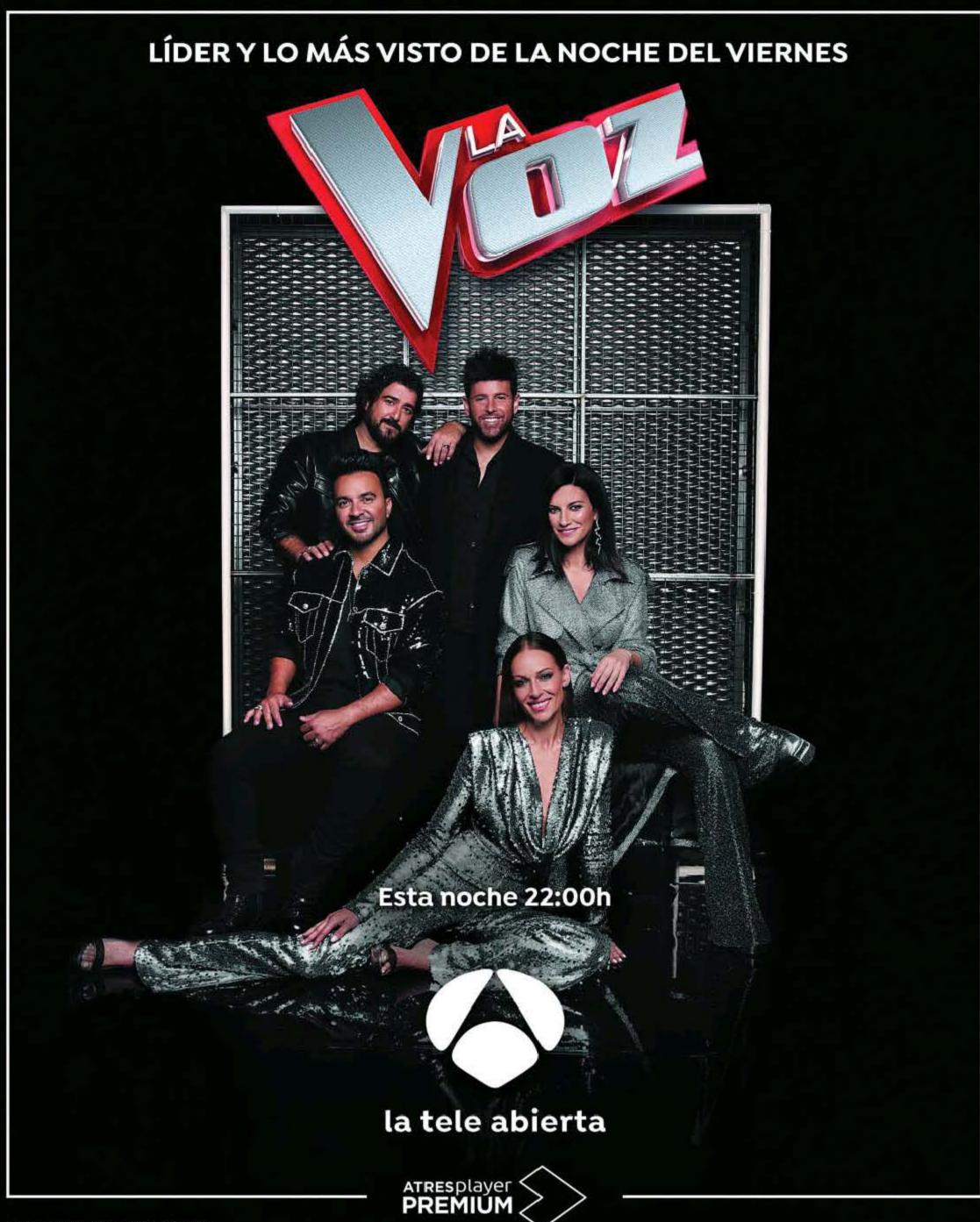

#### Día 221 de la Guerra en Europa



▶ Referéndums ilegales en Ucrania. El presidente ruso firmará hoy la adhesión forzosa de cuatro regiones que suponen el 15% del territorio

# Putin escala el conflicto con la anexión del Este

Natalia Duarte. MOSCÚ

oyeseldíaqueRusia llevaba esperando desde que puso en marcha la famosa operación especial, hace poco más de siete meses. Finalmente, no sabemos si en el plazo esperado en un primer momento por el Kremlin, las cuatro regiones del este de Ucrania (Donetsk, Lugansk, Jersony Zaporiyia) que esta semana culminaron su independencia de Ucrania con un referéndum cuestionado por la práctica totalidad de la comunidad internacional, pasarán a formar parte de la Federación de Rusia. Según adelantó ayer el portavoz oficial del Kremlin, Dmitri Peskoy, la ceremonia de los tratados de unión de las regiones autoproclamadas independientes tendrá lugar a las 15.00, hora de Moscú (14.00 en la España peninsular), en el Gran Palacio del Kremlin y «el presidente Putin hará una intervención de peso», sin querer desvelar nada más de este día tan anhelado por el jefe del Estado ruso. Los líderes de las repúblicas del Este de Ucrania llegaron a Moscú el miércoles por la tarde y se encontraron con una ciudad engalanada para la ocasión que sufrirá numerosos cortes de tráfico en el centro mientras dure el acto. Los moscovitas podrán disfrutar de un concierto en los aledaños del Kremlin y de una manifestación de apoyo a la anexión de estos territorios. En el lugar acondicionado para el evento pueden verse pancartas donde se lee el eslogan: «Donetsk, Lugansk, Jer-

són y Zaporiyia, ¡Rusia!».

Aún se desconocen muchos aspectos de las incorporaciones de estos territorios al Estado ruso, como sus estatus dentro de la federación y leyes reguladoras. Desde el comienzo del conflicto, los líderes prorrusos de estas regiones han perseguido su derecho a independizarse de Ucrania y formar parte de Rusia como medida de defensa

ante lo que ellos consideraban «agresiones yataques» a sus civiles por parte del régimen de Kiev y del resto de países de la OTAN. Las cuatro regiones separatistas del Este de Ucrania llevaron a cabo la semana pasada un referéndum de independencia para posteriormente unirse al territorio de la Federación de Rusia. Este no ha sido el único proceso de consulta que han visto durante los últimos años, ya que en 2014 gran parte del territorio de las repúblicas de Lugansk y Donetsk votó a favor de independizarse de Ucrania. El Kremlin no refrendó ese proceso entonces, aunque horas antes de empezar el ataque a Ucrania, en el mes de febrero, sí reconoció la independencia de estas dos regiones. La consulta de esta pasada semana, organizada por Moscú fue desde el primer momento reconocida por el Kremlin. Según datos oficiales comunicados a través de algunas agencias de noticias rusas, las cuatro regiones votaron de manera abrumadora a favor de independizarse de Ucrania y formar parte de Rusia. Con el 100% de las papeletas escrutadas, en la región de Donetsk el «sí» obtuvo el 98,69% de los votos, en Lugansklos sufragios favorables a la anexión fueron el 97,93%, en la región de Zaporozhie la opción rusa fue apoyada por el 97,81% de los votantes y en Jersón votó de manera afirmativa el 96,75% de la población. Desde el régimen de Kyiv censuraron el proceso tildándolo de «farsa» y «espectáculo de propaganda» y Ucrania anunció que aquellos que participaran en los referéndums se enfrentarían a una acusación por traición y a penas de más cinco años de cárcel. Informaciones del Kremlin, por el contrario, confirmaron la limpieza del proceso tras los informes positivos de observadores internacionales



llegados desde Bulgaria, Bosnia y Herzegovina, Alemania, Serbia, Mozambique, Francia y la República Centroafricana.

Ayermismo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró a la prensa que las anexiones de regiones ucranianas por Rusia, «no tienen lugar en el mundo moderno». Según el responsable de la ONU, «cualquier decisión de proceder a la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia no tendrán ningún valor legal y merecen ser condenadas. Es una escalada peligrosa».

Durante las últimas horas se ha sabido a través del ministerio de Defensa de Rusia que los ciudadanos movilizados ya han comenzado sus entrenamientos y se espera que vayan destinados precisamente a ocupar posiciones de defensa en las fronteras de estas repúblicas, ya controladas desde Moscú. En un comunicado hecho público por la agencia rusa de noticias Interfax, el mando ruso informaba de que «los ciudadanos llamados a la reserva en el marco de la movilización parcial iniciaron sus prácticas militares en polígonos ubicados cerca de las regiones de cumplimiento de sus misiones combativas». También ayer se destapaba que el presidente de Bielorrusia, Aleksander Lukashenko, se había comprometido con su homólogo ruso en enviar a 120.000 efectivos a Ucrania. Noticia que daba el exministro bielorruso de Cultura y opositor exiliado en Polonia, Pável Latushko. Según palabras del ex colaborador de Lukashenko, esta ex república soviética podría completar su aportación a las fuerzas desplegadas en 100.000 soldados.



Imagen facilitada por la Guardia Costera Sueca en la que se puede ver la fuga del Nord Stream II

#### Claves

PRusia asegura que entre el 87 y el 99 % de los votantes que participaron del 23 al 27 de septiembre en los referendos apoyaron la anexión rusa de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

Putin subrayó que los referendos separatistas «transcurrieron en condiciones de transparencia y en plena consonancia con las normas y principios del derecho internacional».

Ni Estados Unidos, ni la Unión Europea reconocen estos referéndums de anexión que consideran contrarios al derecho internacional al violar las fronteras de un tercer país.

PEl presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió que renunciará a negociar con Vladimir Putin si Moscú se anexiona más territorios rusos después de incorporar la península de Crimea en 2014. Este movimiento aleja un proceso de paz.

Policías rusos en el escenario en el que se celebrará hoy la anexión

# La OTAN promete responder a los ataques híbridos rusos

La Alianza avisa que cualquier acto deliberado tendrá una reacción «unida y decidida»

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

Suecia detectó ayer una nueva fuga de gas – la cuarta en total- en el gasoducto Nord Stream que conecta Rusia con Alemania a través del Mar Báltico. Según ha informado la prensa del país se trata de un escape de menor envergadura que los anteriores y que ha originado dos vertidos de 900 y 200 metros de radio respectivamente. El diario «Svenska Dagbladet» asegura que dos escapes han tenido lugar en aguas danesas y otros dos en el lado sueco de la frontera marítima.

Tanto las autoridades de los países afectados como la Unión Europea y la OTAN creen que estos escapes no son fruto de un accidente sino de un sabotaje y están emprendiendo una investigación para dilucidar lo ocurrido. En plena guerra con Ucrania, todas las miradas se dirigen a Moscú, que ya ha chantajeado a los países europeos con el gas al reducir el suministro. La Alianza Atlántica emitió ayer un comunicado en el que advierte de que responderá de manera «decidida

y unida» contra los «ataques deliberados contra las infraestructuras críticas de los aliados». La organización militar, con sede en Bruselas considera que las acciones contra los dos gasoductos Nord Stream I y II son «actos de sabotaje imprudentes e irresponsables» y también destaca que los daños ocasionados a la navegación y al medio ambiente. «Nosotros, como aliados, estamos comprometidos a prepararnos, disuadir y defendernos contra el uso coercitivo de la energía y otras tácticas híbridas de actores estatales y no estatales. Cualquier acto deliberado contra las infraestructuras críticas de los aliados se encontrarán con una respuesta decidida y unida», reza el último párrafo del texto.

Unas palabras contundentes pero también teñidas de prudencia ya que el comunicado en ningún momento señala al Kremlin de manera directa, a pesar de las sospechas, ni dice de manera explícita cuál puede ser la respuesta de la organización militar. Ante un mundo con nuevos peligros, la Alianza es cada vez más consciente de la necesidad no sólo de defenderse de las operaciones militares convencionales sino también de aquellas acciones denominadas híbridas y que pueden incluir desde ciberataques, campañas de desinformación, ataques a infraestructuras críticas así como el uso de la inmigración masiva o acciones en el espacio. De hecho, ya antes de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, la Alianza decidió ampliar los casos de aplicación de la cláusula 5 de Defensa Colectiva -el todos para uno y uno para todosa los ciberataques y acciones en el espacio contra uno de sus miembros. Alrededor de dos mil satélites (más de la mitad pertenecientes a la OTAN) orbitan alrededor de la Tierra y de ellos dependen el funcionamiento de servicios esenciales como la inteligencia, el lanzamiento de misiles o la telefonía móvil y los servicios bancarios en el ámbito civil. En sus declaraciones públicas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, siempre ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que un ciberataque masivo-la opción hasta ahoramás plausible-a infraestructuras críticas de uno de los miembros de la Alianza pudiera desencadenar una intervención directa en la guerra en Ucrania.

Aunque las fugas en los dos gasoductos no han tenido repercusiones en la seguridad del suministro -Rusia ya había cortado el grifo de la primera tubería y la segunda no había comenzado a funcionar-, los daños medioambientales son inmensos y Alemania teme que el Nord Stream haya quedado inutilizado para siempre ya que la avería resulta difícil de reparar en el corto plazo.

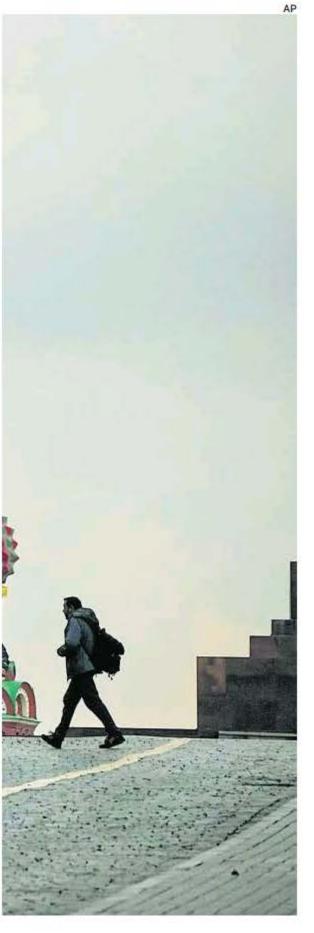

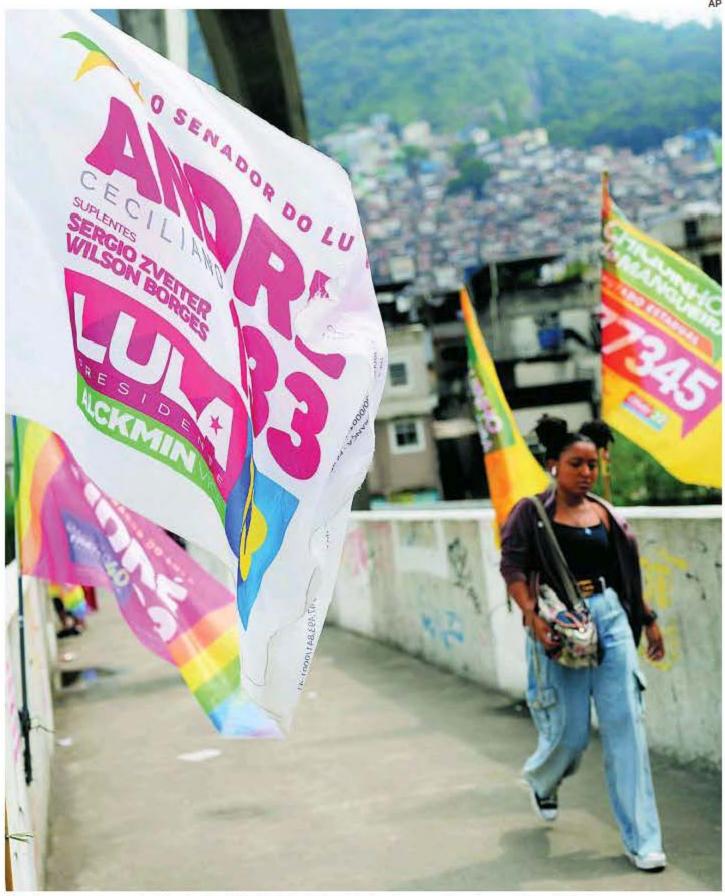

Una joven pasea por la favela Rocinha de Rio de Janeiro junto a una bandera a favor de Lula

# El Brasil más pobre se decanta por Lula

El rechazo a Bolsonaro se sitúa en el 59% entre los hogares sin recursos a pesar del subsidio de 115 euros a 20 millones de familias

Javier Villaverde. C. DE MÉXICO

Fernanda Gomes, vecina de la favela Rocinha de Río de Janeiro y madre de cuatro hijos, echa de menos los gobiernos de Lula da Silva, favorito en las elecciones presidenciales brasileñas este domingo, quién fue presidente desde 2003 a 2010: «En los tiempos de Lula podías comprar un televisor mejor, los pobres podían comprar un coche y financiarlo». Al igual

que Gomes, la mayoría de sus vecinos de esta favela en el sur de Rio de Janeiro parece decantarse por el expresidente brasileño en las elecciones de este domingo: «La educación era un poco mejor», cuenta Gomes a Ap rodeada de carteles electorales que invaden estos días las calles de esta favela. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no ha logrado su objetivo de atraer el voto de la población más vulnerable económicamente de Brasil pese a lanzar una ayuda económica meses antes de las elecciones de 600 reales (115 euros) que beneficia a 20 millones familias.

Pese al intento de Bolsonaro con su programa de subsidios, entre los más pobres de Brasil su figura genera rechazo en el 59% de los encuestados, muy por encima del 26% que es reacio a Lula. El ex sindicalista del metal prometió hacer permanentes estas prestaciones económicas que Bolsonaro anunció hasta final de año y que se han

#### El último debate antes del 2-0

La campaña para las presidenciales brasileñas vivió ayer un momento álgido, con el último debate el que se cruzarán argumentos Jair Bolsonaro y Lula da Silva, los dos favoritos de las elecciones de este domingo 2 de octubre. El mandatario ultraderechista busca la reelección gracias al voto evangélico y de los empresarios, pero sigue detrás en los sondeos del expresidente izquierdista, que podría llegar al poder por tercera vez. Lula, de 76 años, y Bolsonaro, de 67, anularon sus actos de campaña y dedicaron el día a preparar el debate de TV Globo, el más visto antes de los comicios. El cruce arrancó a las 22:30 horas locales. Para los dos candidatos era la última gran oportunidad de convencer a los electores a tres días de las urnas. Según la última encuesta del Instituto Datafolha, Lula tiene 47% de las intenciones de voto frente al 33% de Bolsonaro.

mostrado insuficientes para paliar los duros efectos del 7,9% de inflación anual entre la población con menos recursos. «La mayoría de la gente de los barrios más pobres piensa que Lula mantendría esta ayuda y Bolsonaro no lo haría», explica a LA RAZON Fabricio Pereira, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Lula ha crecido en las encuestas en los últimos días acercándose a su objetivo de ganar en primera vuelta con un 48% de intención de voto frente al 31% de Bolsonaro, según el último sondeo del Instituto de Pesquisas en Consultoría Estratégica.

Gomes reflexiona sobre las elecciones más polarizadas y violentas de la historia reciente de Brasil entre el ex presidente de izquierdas Lula da Silva, quién se presenta con un frente amplio de 10 partidos que aglutina formaciones de centro, y el mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro: «Lula daba algunos beneficios. Bolsonaro solo da a aquellos que ya tienen», cuenta Gomes a Ap a pocos días de las elecciones presidenciales, parlamentarias y a gobernador en los 26 estados brasileños.

En contraste con su fracaso en la búsqueda de atraer el voto más pobre de Brasil, Bolsonaro ha mostrado una recuperación entre el segmento que gana entre dos y cinco salarios mínimos debido a la buena acogida de algunas medidas como subsidios específicos y la reducción de los precios de alimentos, bebidas, transporte y comunicaciones un 0,37% este mes y un 0,73% en agosto. La defensa de Bolsonaro de los valores «Dios, patria y familia» encuentra simpatizantes en la favela Rocinha. William Oliveira sostiene que «a pesar de sus debilidades, defiende la familia».

La violenta y polarizada campaña brasileña ha impedido que se aborden temas claves para el futuro de sus 212 millones de habitantes como la desigualdad, la inseguridad, los derechos de las mujeres y el cuidado del Amazonas. «Todo ha girado en torno a democracia contra autoritarismo. También se ha hablado del hambre y la pobreza, pero sin abordar la enorme desigualdad que existe en Brasil», explica Pereira desde Río de Janeiro. El catedrático lamenta que durante la campaña «no se ha hablado de seguridad ciudadana, ni de reformas tributarias, ni de derechos de las mujeres, ni de la preservación de la Amazonía».

Brasil enfrenta una brecha enorme entre los más ricos del país y el resto de la población agudizada por la pandemia. En Brasil 33 millones de personas sufren hambre, un 16% de su población, un drástico incremento frente a los 19 millones en 2020, apunta el informe de la Red Brasileña de Pesquisa en Soberanía y Seguridad Alimentaria (Red Penssan). La cifra se ha multiplicado por cuatro desde la llegada de Bolsonaro al poder en 2018, cuando 10 millones de brasileños pasaban hambre. Para llegar a los niveles de igualdad de ingresos de España, Brasil necesitaría mantener el ritmo actual de reducción de las desigualdades durante 75 años, apunta un reciente informe de Oxfam Intermón. «Los hambrientos crecieron en el gobierno de Bolsonaro. Aquellos que sufren la miseria son más. Y no son tontos», sentencia Pereira. Brasil encara las primeras elecciones desde el comienzo de la pandemia de coronavirus que ha dejado más de 686.000 fallecidos en el país carioca.

# La ausencia de mujeres en el Politburó deja en evidencia a China

Xi Jinping elige con máxima discreción a quienes integrarán los órganos de poder a partir del Congreso del 16 de octubre

M. Sanchez-Cascado. HONG KONG

Mientras Xi Jinping define sus objetivos y ambiciones para los próximos cinco años, todas las miradas están puestas en quiénes serán los elegidos para formar parte del poderoso Politburó y su Comité Permanente el 16 de octubre. Sin embargo, hay un dato que se sabe con certeza: en sus filas no habrá muchas mujeres. Si bien Mao proclamó el lema «Las mujeres sostienen la mitad del cielo», resulta curioso que, a pesar de profesar un compromiso ideológico con la igualdad, apenas se vean damas en la cúpula del Partido.

Mantener un fuerte control sobre la definición de los roles de

género es crucial, no solo para preservar la legitimidad del Gobierno del Partido Comunista, sino también para ayudar al país a reclamar su legítimo lugar como potencia mundial. Xi se ha comprometido a reforzar los valores tradicionales del socialismo, fomentando el amor a la nación y a la familia, dentro de una sociedad conservadora de arquitectura patriarcal. Alinstar al pueblo chino a «integrar sus sueños personales y familiares con el Sueño Chino de rejuvenecimiento nacional», el PCCh alienta a cumplir con las funciones sociales convencionales que desempeñan hombres y mujeres en la búsqueda de la prosperidad nacional.

Aunque las mujeres chinas disfrutan hoy en día de un acceso sin

precedentes a la educación superior, la atención sanitaria y oportunidades de trabajo, unas expectativas sociales anticuadas y el apoyo inadecuado en el lugar de trabajo tienden a confinarlas en los roles degénero tradicionales. A pesar de los años de intentos radicales por cambiar la percepción de la mujer en las décadas maoístas, siguen prevaleciendo las nociones confucianistas de subordinación a sus progenitoresymaridos. Las actitudes sexistas arraigadas dominan la mayoría de los ámbitos de la vida cotidiana. La imagen clásica de la mujer es la que está «dentro del hogar», cargando con las tareas domésticas y el cuidado de los niños, o que «carece de calidad», lo que significa que no tiene los atributos necesarios para ocupar puestos de liderazgo.

Bajo el mandato de Xi, la Federación de Mujeres de Toda China (ACWF), fundada por el PCCh en 1949 para salvaguardar los intereses de las mujeres y defender la igualdad de género, se reestructuró en 2015 para «escuchar las palabras del partido y seguir su dirección». Así pues, la representación femenina en la política de alto nivel en China es escasa. Las mujeres representan el 48,7% de una población de 1.400 millones y el 44,5% de la mano de obra en la China actual. Hay 30 mujeres entre los 376 miembros titulares y suplentes del Comité

Central (7,9%). Solo una mujer forma parte del actual Politburó, compuesto por 25 miembros (4%), yninguna fémina ha formado parte del Comité Permanente del Politburó (CPS), el máximo órgano de decisión del país. Al igual que nunca ha habido una secretaria general del Partido. Entre los recursos que Xi ha desplegado para detener un brote descontrolado de ómicron en Hong Kong se encontraba Sun Chunlan, la única mujer que forma parte de su poderoso Politburó de 25 miembros, dentro del arraigado patriarcado chino. La combatiente antipandémica del Partido es una heroína de 71 años cuya carrera hacia la cúspide ilumina el techo de cristal del país más poblado.

En cuanto a los órganos de dirección del Gobierno, tan solo uno de los 11 miembros del Comité Ejecutivo del Consejo de Estado, formado por el primer ministro, los viceprimeros ministros y los consejeros de estado de China, es una mujer (9%). Además, actualmente los 26 ministros del Consejo de Estado son hombres. A nivel subnacional, entre las 31 unidades administrativas provinciales de la RPC, solo hay una mujer como secretaria del Partido y otra como gobernadora (3% para cada cargo). Para ser justos, el porcentaje de mujeres delegadas al Congreso del Partido también ha aumentado considerablemente hasta el 24,2%.

#### Truss defiende su plan fiscal a pesar de las advertencias del FMI

Celia Maza. LONDRES

La primera ministra británica, Liz Truss, defendió ayer su polémico plan fiscal asegurando que garantizará «el crecimiento económico a largo plazo». Desde que el Gobierno anunciara la semana pasada los mayores recortes de impuestos desde 1972 con el objetivo de impulsar el crecimiento de un país en recesión y con una inflación disparada del 9,9%, la libra ha caído a mínimos históricos respecto al dólar. El Banco de Inglaterra se ha lanzado a comprar bonos británicos, después de que la industria de fondos de pensiones estuviera a punto de colapsar. Ante la preocupación de que los tipos de interés lleguen al 6% en los próximos meses, el número de hipotecas canceladas por algunas entidades duplica ya el registrado en la pandemia. El propio Fondo Monetario Internacional ha pedido a Downing Street que revalúe su estrategia.

En plena crisis, la nueva inquilina del Número 10 estaba completamente desaparecida. Pero ayer, por primera vez en casi una semana, salió de su ostracismo para defender una estrategia que no convence ni a mercados ni a sus propias filas. «Debemos poner a este país en una trayectoria de crecimiento a largo plazo, al tiempo que mantenemos la disciplina fiscal. Reducir los impuestos impulsará la inversión, lo que creará puestos de trabajo y oportunidades para todos», agregó. Cuando solo quedan dos días para que comience la conferencia del Partido Conservador, la autoridad de Truss-que está en Downing Street por haber ganado unas primarias, no por haber pasado el examen de las urnas- está tremendamente cuestionaday son muchos los diputados los que realizan ya críticas de manera pública. Según la última encuesta de YouGov, la oposición laborista saca hasta 33 puntos de ventaja. De celebrarse hoy las elecciones -previstas para 2024-Starmer ganaría por una holgada mayoría.



Mujeres con mascarilla pasan por un mural del partido comunista en Pekín, China **El dato** 

81

euros cuesta llenar un depósito medio de 55 litros

La gasolina, en el precio más bajo desde principios de año La gasolina registró un precio medio de 1,48 euros el litro –aplicado el descuento de 20 céntimos–, mientras que el gasóleo cayó hasta los 1,622 euros. 2%

ha caído el coste de la gasolina la última semana



La empresa

#### ındra

Sepi suma el 27,99 % de Indra y roza el tope autorizado La SEPI se ha hecho con el 27,99% del capital social de Indra, con lo que roza así el tope de 28 % de las acciones como máximo que le autorizó el Consejo de Ministros.

#### La balanza



La bolsa no tocará fondo hasta 2023 Así lo pone de manifiesto un informe de Bankinter, que sostiene que los mercados solo mejorarán cuando «la inflación remita y los bancos centrales rebajen su agresividad insinuando cuándo podrían volver a bajar tipos».



La marca España es la 12º más valiosa del mundo El valor de la marca España es de 1,552 billones de euros y está por delante de Países Bajos, Suecia o Suiza, aunque por debajo de otros grandes socios del euro como Italia, Francia o Alemania, según el Nation Brands 2022.

IMPACTO

POTENCIAL

3.006

millones de euros

J. de Antonio, MADRID

a ministra de Hacienda, María Jesús Montero, escenificó ayer una perfecta puesta en escena para que quedara claro el mensaje ordenado desde Moncloa: que el Gobierno de coalición ayuda a las rentas más bajas a costa de que esta bonificación la pague el incremento de los impuestos a los ricos y a las grandes empresas. Con esta premisa, Montero anunció el nuevo paquete fiscal que acompañará al proyecto presupuestario de 2023, del que quiso dejar claro que es «una propuesta conjunta» del Ejecutivo de coalición, con la que prevé incrementar la recaudación tributaria en 3.144 millones de euros en los próximos dos años. Una cifra que sale de la diferencia de los ingresos extra que pretenden recaudar con los nuevos gravámenes (5.649 millones) y lo que revertirá verdaderamente sobre los beneficiarios (2.505 millones). Por tanto, la diferencia entre los nuevos ingresos y las reducciones fiscales será positiva para Hacienda, que engordará sus arcas con esos 3.144 millones.

Pero, ¿a quién se dirige realmente este plan? Según aseguró la ministra, «a más de la mitad de los trabajadores», los contribuyentes con rentas del trabajo inferiores a 21.000 euros, que ahorrarían 1.881 millones entre 2023 y 2024 gracias a una extensión de las reducciones por rendimientos del trabajo en el IRPF. Además se elevará el mínimo de tributación de 14.000 a 15.000 euros. «No vamos a tocarni los tramos ni los tipos del IRPF. No entramos en eso», destacó con una andanada directa a las comunidades del PP que han decidido bajar los impuestos.

El paquete también incluye una bajada del impuesto de Socieda-

#### EL «PLAN MONTERO» DE REBAJAS FISCALES







Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública

▶ Hacienda «ganará» 3.144 millones con su rebaja fiscal. Solo mejorará el IRPF a las rentas hasta 21.000 euros y gravará a empresas, grandes fortunas y sueldos altos

# Montero vuelve a dejar sin rebaja fiscal a las clases medias

des para las pymes que facturan menos de un millón de euros, que pasa del 25 % al 23 %, y una rebaja adicional del 5 % en el rendimiento neto de módulos para los autónomos, además de elevar del 5% al 7 % la reducción para gastos deducibles de difícil justificación en la tributación en régimen de estimación directa simplificada.

La responsable de Hacienda insistió en varias ocasiones que deflactar el IRPF no es el camino correcto porque «implica una rebaja para todas las rentas -incluidas las altas y medias altas- y repercute de una forma «muy pequeña» en los colectivos más

ECONOMÍA 21 LA RAZÓN • Viernes. 30 de septiembre de 2022

#### Opinión

#### «El mundo puede ser muy duro»

#### **Humberto Montero**

a frase podría atribuír sele a uno de esos tipos de pocas palabras y mondadientes entre los labios. Uno de esos antihéroes capaces de atinarle a la escupidera a más de veinte metros o de prender un fósforo con su barba

del día. Pero no, ese «el mundo puede ser un lugar muy duro» la pronunció ayer una de las personas que más saben de energía de Europa. Al presidente de Repsol, Antonio Brufau, embutido en su papel de Clint Eastwood, le faltó ayer calzarse las botas de montar con unas espuelas bien afiladas ante un auditorio con más de un millar de empresarios para repartir a diestra y siniestra con frases cortantes que encerraban, por su simplicidad, verdades como templos. Aquí va otra legendaria: «Vamos a construir un país muy mediocre si pensamos que descarbonización es igual que electrificación. La electrificación no puede llegar casi a la mitad de la economía de este país». Una verdad palmaria dado que los hidrocarburos serán necesarios durante décadas en sectores críticos, desde la aviación hasta las mercancías, por citar solo dos.

Pero Brufau, que habla muy claro y al que le he visto lidiar en Caracas con la plana mayor de la PDVSA chavista sin despeinarse, estaba ayer sembrado. Otra: «Hay que explorar los recursos propios. Por ejemplo, en el País Vasco hay gas. Hay que seguir con las renovables, pero tienen un coste de producción y de consumo. Los costes van a ser mayores por la intermitencia de las renovables y eso lo va a tener que pagar el ciudadanoy hay que explicárselo». ¿Se lo explican los políticos al ciudadano? Todo lo contra-

rio. Durante lustros, la clase política patria, pero también europea, nos ha taladrado con la vaina de que las renovables nos harían libres y verdes. Y que pagaríamos menos. Igual no el primero ni el segundo día, pero algún día próximo e indeterminado. Pero mi latigazo favorito de Brufau es el que da título a esta columna. Deléitense: «El mundo es muy duro y necesita energía de todo tipo. Europa ha reducido sus emisiones, pero el planeta no. Lo que ha hecho Europa es exportar emisiones en mayor cantidad (en referencia a la deslocalización) y empleo de calidad». Eso sí que es un sopapo de cowboy petrolero al pusilánime niño verde de ciudad. Realidad sin aderezos. ¡Oh, yeah!

#### Nueva oferta del Gobierno a los funcionarios

El Gobierno ha ofrecido a los sindicatos una nueva propuesta salarial que contempla una subida del 9.5% entre 2022 y 2024 a los funcionarios. Ese 9,5% quedaría dividido en un 1,5% retroactivo para este 2022, que se suma al 2% aprobado en este ejercicio. Para 2023, el Ejecutivo propone un incremento del 2,5% fijo, más dos variables, un 0,5% vinculado al IPC acumulado de 2022 y 2023, siempre que este supere el 6%, más otro 0,5% vinculado al PIB, en caso de que sobrepase el 5,9%. En 2024 recibirían una subida del 2%, fija, más un 0.5% adicional si el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%

vulnerables. En ningún momento de sus explicaciones hizo referencia a alguna mejora sobre las rentas medias, que han vuelto a quedarse fuera de estos beneficios tributarios. Así lo recalcó ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tachó esta «bajada de impuestos de Sánchez» como «decepcionante y escasa. Ha vuelto a demostrar su falta de sensibilidad con las rentas medias, a las que ha vuelto a decir no a la rebaja de impues-

Y, ¿cómo va a lograr Hacienda compensar esta bonificación tributaria sin aumentar el gasto? Pues elevando la presión sobre las

grandes fortunas, aumentando la tributación a las rentas del capital y rebajando la compensación de las pérdidas empresariales. Es decir, aplicará un «impuesto de solidaridad» -así lo denominó Montero- a las grandes fortunas, que gravará los dos próximos ejercicios los patrimonios de más de tres millones de euros -con un tipo de entre el 1,7% y el 3,5%-; elevando en un punto (al 27%) el tipo de las rentas del capital en el IRPF en el tramo de 200.000 euros y en dos (al 28%) a partir de 300.000 euros; y compensando solo el 50% de las pérdidas de las filiales de los grupos consolidados en 2023.

De paso, el Gobierno logra un tercer objetivo con su mantra de que «paguen más los que más tienen»: neutralizar a las comunidades populares que han suprimido o reducido al máximo el impuesto de Patrimonio -como Madrid o Andalucía-, ya con esta nueva disposición tributaria los grandes patrimonios solo podrán deducir en las regiones en las que se mantiene el pago de este tributo. Para Montero, hay que acabar con el «vaciamiento fiscal» yel «populismo tributario».

Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty, ya ha advertido que estudiará a fondo el impuesto a las grandes fortunas por si fuera recurrible ante el Tri-

El «plan Montero» ni siquiera cuenta con el total apoyo de los técnicos de Hacienda. El sindicato Gestha considera necesaria una reforma fiscal integral que, entre otras cosas, contemple en el IRPF más tramos intermedios para las rentas del trabajo en la escala estatal general entre los 60.000 y los 300.000 euros, y para el ahorro entre los 50.000 y los 200.000 euros, además de criticar que el Gobierno «vuelve a dejar de lado la lucha contra el fraude».

#### **EVOLUCIÓN ANUAL DEL IPC**

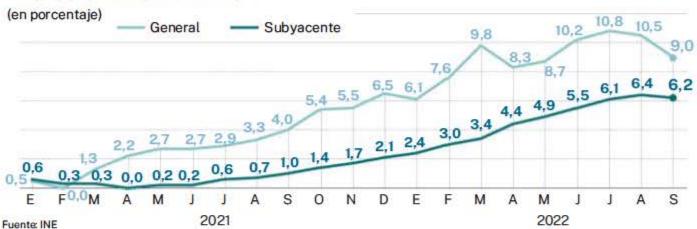

## La inflación se modera pero los precios suben todavía un 9%

Elindicador adelantado de septiembre cae 1,5 puntos por la energía

R. L. Vargas. MADRID

La inflación da un ligero respiro, aunque eso no significa que los precios no sigan avanzando con fuerza. Los precios subieron en septiembre un 9%, lo que supone 1,5 puntos menos que en el mes de agosto, según el indicador adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta evolución es debida, principalmente, a la bajada de los precios de la electricidad, que subieron en septiembre de 2021, según aseguró el INE. También influye, aunque en menor medida, el descenso del precio de los carburantes, frente a la subida del año anterior, y la bajada del transporte.

Sobre la energía, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, estimó el miércoles que la «excepción ibérica» ha permitido ahorrar más de 2.600 millones a los consumidores españoles, con un ahorro de 17 euros por factura al mes con respecto a lo que se habría pagado sin existir el mecanismo. Ribera señaló que el mecanismo, que permite topar el precio del gas para la generación de electricidad, ha situado el precio medio del «pool» desde su aplicación en los 146 euros por megavatio hora (MWh), mientras que el precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista incluyendo el ajuste adicional por la «excepción ibérica» ha sido de 267 euros/MWh, «que es un 35% por debajo de lo que pagan los franceses, un 40% menos que los italianos y 25% inferior a los alemanes», dijo.

En lo que respecta a las gasolinas, los últimos datos conocidos ayer del Boletín Petrolero de la Unión Europea aseguran que la gasolina y el diésel ya se sitúan por debajo de los niveles que marcaban cuando se adoptó la

bonificación de 20 céntimos por litro, que entró en vigor el 1 de abril. La gasolina ya se vende de media en España a 1,68 euros y el gasóleo a 1,822 euros. De esta manera, ambos carburantes se alejan de los máximos que tocaron este verano, cuando en julio alcanzaron los 2,141 euros en el caso de la gasolina, y los 2,1 euros en el del gasóleo.

#### Subyacente

En cuanto a la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), la tasa calculada por el INE disminuye dos décimas, hasta el 6,2%. Se trata del primer descenso de este indicador en catorce meses tras alcanzar el pasado mes su nivel más alto de su historia con un 6,4%.

Según los datos adelantados por el INE, los precios de consumo registran en septiembre una tasa del -0,6% respecto al pasado mes de agosto. El instituto también informó de que la tasa de variación anual estimada del IPCA se sitúa en el 9,3%, más de un punto inferior a la registrada el mes anterior.

bunal Constitucional (TC).

22 ECONOMÍA Viernes. 30 de septiembre de 2022 • LA RAZON



Su Majestad el Rey saluda al presidente de CEDE, Isidro Fainé

APARCA OPERATIVA, S.L.U.

(SOCIEDAD ABSORBENTE)

CHICAMA DIRECTORSHIP, S.L.U.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de fusión por absorción de sociedad

Integramente participada.

De conformidad con lo establecido en el

artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre

Modificaciones Estructurales de las Sociedades

Mercantiles ("LME"), se hace público que el

día 12 de septiembre de 2022, por decisión

del socio único de APARCA OPERATIVA, S.L.U.

en el ejercicio de sus competencias, fue

aprobada la fusión por absorción de CHICAMA

DIRECTORSHIP, S.L.U. (en adelante, "Sociedad

Absorbida") por parte de APARCA OPERATIVA,

S.L.U. (en adelante, "Sociedad Absorbente") y

transmisión en bloque y por sucesión universal, la totalidad de los derechos y obligaciones

de la Sociedad Absorbida, la cual quedará

completamente extinguida sin necesidad de

Todo ello, de conformidad con los balances

de fusión de ambas sociedades cerrados a 31 de

diciembre de 2021, debidamente aprobados, y

con el proyecto común de fusión de fecha 30 de

junio de 2022, suscrito y aprobado en esa misma

fecha por el órgano de administración de las

sociedades participantes. Además, se pone de

manifiesto que la presente fusión por absorción

se lleva a cabo mediante el procedimiento

De conformidad con lo dispuesto en e

artículo 42 LME, al tratarse de una fusión

aprobada por el socio único de la Sociedad

Absorbente de conformidad con el artículo 49.1

LME, no era preceptivo publicar o depositar

los documentos exigidos por ley con carácter

previo al acuerdo de fusión. No obstante lo

anterior, las sociedades intervinientes en la

fusión depositaron voluntariamente el proyecto

común de fusión en el Registro Mercantil de

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el

artículo 43 LME, se hace constar expresamente

el derecho que asiste a los socios y a todos los

acreedores de cualquiera de las sociedades

participantes a obtener el texto íntegro del

acuerdo de fusión adoptado y de los respectivos

balances de fusión. También, de conformidad

con el artículo 44 LME, se hace constar el

derecho de todos los acreedores de cualquiera

de las sociedades participantes a oponerse a

la fusión en los términos previstos en dicho

artículo 44 LME y con los efectos legalmente

previstos, en el plazo de un mes a contar desde

la fecha de publicación del último anuncio del

Bilbao (Vizcaya) y Madrid (Madrid),

García de Juana, Administradores

Mancomunados tanto de la Sociedad

D. José María Lozano Muñoz y D. Santiago

Absorbente como de la Sociedad Absorbida.

27 de septiembre de 2022.

acuerdo de fusión.

Vizcaya y en el Registro Mercantil de Madrid.

simplificado previsto en el artículo 49.1 LME.

# De Cos propone un techo del 2,5% para los tipos de interés

Fainé pide impuestos equitativos para toda España y «no solo para algunas regiones» en el XXI Congreso de Directivos CEDE

H. Montero BII BAO

¿A qué velocidad deben aumentar los tipos de interés y hasta dónde para frenar la inflación en el medio plazo? El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se ha lanzó ayer a la piscina y se atrevió a marcar una previsión sobre el tope máximo que deberían alcanzar los tipos de interés en la eurozona(ahoraenel1,25% trasun aumento histórico del precio del

dinero de tres cuartos de punto) en el arranque de 2023, de acuerdo a los datos que maneja la institución bancaria. De Cos ha arrancado pidiendo prudencia, pero en seguida ha virado. «Cuando la incertidumbre se concentra por la elevada inflación, hay que ser más agresivo». Dicho esto, lo siguiente era cuestionarse ; hasta qué máximos llegarán los tipos? «Nadie sabe dónde llegará el tipo terminal, pero estono significa que el BCE no pueda dar una indicación de hasta dónde se va a llegar», explicó en su intervención en XXI Congreso de Directivos CEDE que se celebró

ayeren Bilbao. Yel Gobernador del Banco de España se atrevió a dar un «rango terminal amplio» entre el 2,25% y el 2,5%. Ese 2,5% debería de ser el máximo que alcanzaría el

precio del dinero para que la inflación quede en el entorno del 2% en el medio plazo (2024). «Debería de ser un compromiso que puede cambiar, pero considero que es una herramienta para reducir la enorme volatilidad que estamos sufriendo», dijo.

De Cos identificó los focos de riesgo que podrían hacer saltar sus propias previsiones. El primero, la aparición de efectos de segunda ronda a consecuencia del alza de los salarios. «Las previsiones de inflación del BCE no incorporaran efectos de segunda ronda. El alza salarial pactada en convenio ronda el 2,5%-2,6%», reconoció. Tam-

bién señaló los posibles «desanclajes» de las expectativas de inflación, en referencia a las perspectivas que los agentes económicos tienen sobre dónde va a estar la inflación en el medio plazo.

En el mismo panel de intervenciones sobre el sector bancario, el presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, pidió actuar de forma responsable y decidida ante la velocidad de los acontecimientos. «El sector financiero debe ser protagonista porque hoy sí cuenta con el músculo financiero para estar con las empresas y familias», afirmó. El banquero desgranó los

> grandes retos que afronta el sector. Para empezar, entregar rentabilidad por encima del coste de capital, «algo que no ha sido así en los últimos años» aunque advirtió

de que «la normalización de los tipos es insuficiente».

El encuentro empresarial, que contó con la presencia de Su Majestad el Rey, se cerró con la intervención del presidente de la Fundación La Caixa y de CEDE, Isidro Fainé, quien pidió que un sistema tributario eficiente y equitativo para toda España y «no solo para unas autonomías» en una clara referencia al debate planteado sobre la recentralización impositiva. Fainé aprovechó su intervención para recordando al Gobierno que las empresas «no son el enemigo a batir» y alentó a los empresarios a avanzar en el pacto de rentas.

#### **LARAZON**

#### **Financieros** Societarios Agrupados

#### HERCESA INMOBILIARIA, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público que en la Junta General Extraordinaria y Universal de la sociedad celebrada el día 26 de septiembre de 2022, se acordó por unanimidad la transformación de la compañía de su actual forma jurídica a Sociedad de Responsabilidad Umitada aprobándose asimismo el balance de transformación y los nuevos estatutos sociales adecuados a su nueva forma social. En lo sucesivo la compañía girará con la denominación de "HERCESA INMOBILIARIA. S.L."

En Madrid, a 27 de septiembre de 2022. El Presidente del Consejo de Administración Don Juan Jose Cercadillo García

#### COMPAÑÍA INMOBILIARIA DE VENTAS

APLAZADAS, S.A. A propuesta del Consejo de Administración de esta sociedad, por medio de su Secretaria Dª Ana María Hernandez Rodríguez, se convoca Junta General Ordinaria de acciónistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, e próximo día 17 de noviembre de 2.022 a las 16,30 horas, en la calle de Llanos de Escudero núm. 54 de Madrid, y en segunda convocatoria el día 18 del mismo mes, a las 17,00 h. en el

mismo lugar, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y, en su caso aprobación, si procede de las cuentas anuales (Memoria, lance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) Estado de cambios en el Patrimonio Neto, así como del Informe de gestión del Consejo de Administración, relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de reparto de dividendos a cuenta, cuantía y fecha de abono.

Cuarto.- Ruegos y preguntas, asuntos varios. Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, s procede, del acta de la Junta o designación, en su caso de Interventores de la misma.

En virtud de artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para la asistencia a la Junta General podrá ser delegada en otro socio o en persona con poder suficiente para tal fin, otorgado por el accionista en documento público. En cumplimiento de lo dispuesto en los

artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los accionistas en la calle de Llanos de Escudero 54 de Madrid. la documentación oportuna de las cuentas

En Madrid a 23 de septiembre de 2.022. La Secretaria del Consejo de Administración, Ana María Hernandez Rodríguez

INDIBA, S.A.U. (Sociedad Absorbente) MEDTECH DEVICES, S.LU. (Sociedad Absorbida)

De conformidad con los artículos 43, 44, 49 y 52 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales, se hace público que, con fecha de 28 de septiembre de 2022 el socio único de Medtech Devices, S.L.U (la 'Sociedad Absorbida"), esto es, la sociedad Tight Co, S.L., ha aprobado la fusión por absorción inversa de la Sociedad Absorbida por su filial integramente participada, la sociedad Indiba, S.A.U. (la "Sociedad Absorbente" de acuerdo con el proyecto común de fusión elaborado y suscrito por los miembros de los órganos de administración de dichas sociedades unto con los balances de fusión.

Se hace constar que, conforme a los artículos 42, 49 y 52 de la Ley de Modificaciones Estructurales, ni el proyecto común de fusión ni el resto de documentos relativos a la fusión han sido publicados o depositados en el Registro Mercantil, al haber sido aprobada la fusión por absorción inversa por decisión del socio único de la Sociedad Absorbida y ser la Sociedad Absorbida titular directamente del 100% del capital social de la Sociedad Absorbente.

La operación supondrá la absorción Sociedad Absorbida, la cual, conforme a los artículos 49.3 y 52 de la Ley de Modificaciones Estructurales, no ampliará su capital social, sin que la fusión afecte tampoco en modo alguno n al empleo ni a la solvencia.

En el marco de la fusión proyectada, no se realizarán modificaciones estatutarias de los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente.

La fusión se acoge al régimen tributario especial del Título VII, Capítulo VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Se hace a su vez constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión de obtener en el domicilio social o de solicitar el envío gratuito del texto íntegro de los acuerdos sociales adoptados, del proyecto común de fusión y los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores a oponerse a la fusión en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley de Modificaciones Estructurales, en el plazo de un (1) mes desde la publicación del presente anuncio.

Barcelona, 28 de septiembre de 2022. El presidente del consejo de administración de la Sociedad Absorbente, D. José Megía Rua.

#### Pallete: «Metaverso no es una frikada»

«El empresario

no es el enemigo»,

dijo el presidente

de la Fundación

La Caixa

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, destacó ayerlas posibilidades que tiene España para liderar la nueva revolución tecnológica, que la convierten en un jugador crucial en el el mundo del metaverso. En el marco del XXI Congreso de Directivos CEDE, Pallete señaló que España «no puede dejar pasar una revolución sin precedentes»

como la del metaverso, que ya está monetizado (tokenización) este mundo al otorgar valor digital a los activos. Pallete fue muy claro al subrayar que Europa debe aprovechar sus altas capacidades. «No es una frikada, habrá un superordenador en la nube y en la tierra, y España está especialmente capacitada. Tenemos las capas del metaverso».



| LA BO       | LSA               |        |                 |         |                    |                |                         |        |                      |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                     |        |                   |                      |
|-------------|-------------------|--------|-----------------|---------|--------------------|----------------|-------------------------|--------|----------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------|-------------------|----------------------|
| - N         | IBEX 35<br>Madrid |        | CAC 40<br>París |         | TSE 100<br>Londres | Fráncfort      | DOW JONES<br>Nueva York |        | NASDAQ<br>Nueva York |        | NIKKEI<br>Tokio | PETRÓLEO<br>Brent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | EURÍBOR<br>12 meses |        | ORO<br>Dólar/onza | 5 %                  |
| Cotiz.      | 7.300,10          |        | 5.676,87        |         | 6.881,59           | 11.975,55      | 29.225,61               |        | 11.164,78            |        | 26.422,05       | 89,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 2,621               | -      | 1.660,37          | Cotiz.               |
| Día         | -1,91%            | 7      | -1,53%          | ~       | -1,77%             | -1,71%         | -1,54%                  |        | -2,86%               | V      | 0,95%           | -0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | -0,15%              |        | 0,04%             | Día                  |
|             | -16,22%           |        | -20,64%         |         | -6,81%             | -24,61%        | 24,34 %                 |        | -46,17 %             |        | -8,23%          | -0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 626,31%             |        | -8,90%            | Año                  |
| IBEX 35     |                   | 12 22  |                 |         |                    |                |                         |        |                      |        |                 | SE .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                     |        |                   |                      |
|             | Última            |        |                 | Ayer    | 0                  |                | Última                  |        | Ayer                 |        | W.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Última     |                     | Ayer   |                   |                      |
|             | Cotización        | % Dif. | Máx.            | Min.    | Volumen€           | (              | Cotización              | % Dif. | Máx.                 | Min.   | Volumen €       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cotización | % Dif.              | Máx    | Min.              | Volumen€             |
| ACCIONA     | 178,700           | -2,72  | 183,800         | 177,100 | 16.396.928         | CELLNEX        | 31,100                  | -2,96  | 31,930               | 31,000 | 43.435.249      | LAB. ROVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42,520     | -0,84               | 42,880 | 41840             | 3.478.614            |
| ACERINOX    | 8,160             | -2,18  | 8,350           | 8,060   | 8.255.516          | CIE AUTOMOTIVE | 20,900                  | -4,57  | 21,900               | 20,620 | 2.182.160       | MAPFRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,586      | -0,63               | 1,616  | 1,569             | 6.413.249            |
| ACS         | 22,610            | 0,13   | 22,740          | 22,210  | 21.178.074         | ENAGAS         | 16,025                  | -1,90  | 16,350               | 15,965 | 17.913.889      | MELIAHOTELS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,652      | -5,45               | 5,000  | 4,652             | 6.311.629            |
| AENA        | 107,000           | -1,88  | 108,350         | 106,350 | 14.519.096         | ENDESA         | 15,700                  | -3,80  | 16,205               | 15,700 | 30.545.264      | MERLIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,635      | -2,55               | 7,955  | 7,545             | 8.817.503            |
| ALMIRALL    | 9,730             | 3,35   | 9,820           | 9,520   | 3.938.193          | FERROVIAL      | 23,160                  | -0,22  | 23,350               | 22,970 | 15.985.991      | NATURGY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,770     | -4,38               | 24,910 | 23,770            | 11.607.546           |
| AMADEUS     | 45,790            | -0,41  | 46,000          | 45,030  | 26.542146          | FLUIDRA        | 14,880                  | -3,31  | 15,240               | 14,320 | 23.515.825      | PHARMA MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53,820     | -0,92               | 55,100 | 53,200            | 3.018.005            |
| ARCELORMIT  | TAL 20,130        | -1,13  | 20,400          | 19,420  | 8.589.760          | GRIFOLS-A      | 8,834                   | -2.73  | 9,060                | 8,614  | 27.812.464      | RED ELECTRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,900     | -3,46               | 16,405 | 15,900            | 17.344.798           |
| B. SABADELL | 0,689             | -2.30  | 0,708           | 0.682   | 21.921.998         | IBERDROLA      | 9,626                   | -1.84  | 9,754                | 9,534  | 102.949.206     | REPSOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,735     | -0.55               | 11,865 | 11465             | 57.791.271           |
| B. SANTANDE |                   | -2,32  | 2434            | 2,354   | 97.240.679         | INDITEX        | 21,000                  | -1,82  | 21,260               | 20,620 | 79.482.994      | SIEMENS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,925     | 0.03                | 17,965 | 17.910            | 27.357.023           |
| BANKINTER   | 5,696             | -0,66  | 5,794           | 5,652   | 14.275.720         | INDRA          | 7.645                   | -1,80  | 7,765                | 7.540  | 4.301.527       | SOLARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,310     | -1,36               | 16,920 | 16,190            | 11.482.558           |
| BBVA        | 4,553             | -196   | 4,634           | 4,502   | 174,766,482        | INMOB COLONIAL | 4.748                   | -2,51  | 4,854                | 4,674  | 9.626.274       | TELEFONICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,345      | -3,32               | 3,444  | 3,331             | 52.193.533           |
| CAIXABANK   | 3,301             | -146   | 3,355           | 3,277   | 48.489.716         | IAG            | 1,070                   | -4.34  | 1,119                | 1,055  | 22.425.134      | Company of the last of the las |            |                     |        |                   | October 1980 To Mark |

#### **Empresas**



La multinacional de telecomunicaciones también ha creado su propio «marketplace» de NFTs

#### «Criptos»

## Telefónica invierte en Bit2Me y lanza el pago con criptos

La compañía anunció sus nuevas alianzas durante el «Metaverse Day»

#### Inma Bermejo. MADRID

Telefónica ha dejado patente su apuesta por la Web3 y el metaverso en su primer «Metaverse Day», celebrado ayer en Madrid. Durante esta jornada, la compañía de telecomunicaciones anunció un acuerdo para invertir en la plataforma para comprar y vender monedas digitales Bit2Me, así como la integración del pago con criptomo-

nedas en su «e-commerce»
Tu.com a través de este mismo
«exchanger». La multinacional
también dio a conocer la creación de su propio «marketplace» de NFTs y la adquisición de
la empresa especializada en el
desarrollo de experiencias en
metaverso y realidad extendida
Imascono.

Chema Alonso, director de la Unidad Digital de Telefónica, y Yaiza Rubio, directora de Metaverso de la compañía, fueron los encargados de anunciar los acuerdos. Hace pocos días, se dio a conocer que la operadora estaría a punto de entrar en el capital de Bit2Me capitaneando una ronda de financiación que podría ascender hasta los 30 millones. Ayer, Telefónica confirmó el acuerdo, aunque fuentes de la compañía señalan que aún no hay una cifra exacta de inversión. Telefónica destacó que, entre sus activos, se encuentra una cartera digital de criptomonedas que será clave «para el mundo de la tokenización y la Web3 y, por lo tanto, para el desarrollo de Telefónica en este campo».

3

trillones de dólares será el volumen de negocio del metaverso en 2030, según expertos

La operadora también comunicó la puesta en marcha de un piloto que permitirá el pago con criptomonedas mediante Bit-2Me en el «e-commerce» de tecnología sostenible de Telefónica, Tu.com. De esta manera, los clientes que lo deseen podrán usar diferentes criptomonedas para adquirir productos siempre que el importe total sea deentre 200 y 500 euros. Chema Alonso quiso aclarar en un encuentro con los medios de comunicación que esta nueva modalidad de pago es una integración de la pasarela Bit2Me y que Telefónica no recibirá estas criptomonedas ni las almacenará, aunque Alonso no descartó que esto pueda ocurrir «en un futuro».

Asimismo, la compañía ha puesto en marcha su propio marketplace de NFTs y ha lanzado una app en el metaverso de Movistar, que se podrá descargar en el marketplace de la compañía de Meta Oculus.

#### Naturgy cierra con Argelia la subida de los nuevos precios del gas natural

H. M. BILBAO

Naturgy firmará «en unos días» la renovación de los nuevos precios del gas natural que la gasista española importa a Argelia a través del gasoducto Medgaz. El acuerdo, según indicaron fuentes de la energética española, no contempla un incremento del volumen de gas importado. La firma argelina de hidrocarburos Sonatrach confirmó que firmará un acuerdo con Naturgy similar al suscrito ayer con el grupo italiano Enel. «Las negociaciones han terminado y pronto firmaremos un acuerdo», anunció ayer el director ejecutivo de la empresa estatal argelina, Toufik Hakkar, sin revelar más detalles. Tras seis meses de diálogo junto a seis de sus 11 socios, explicó Hakkar, los nuevos precios y volúmenes adicionales permanecen «confidenciales» y se dan en un contexto en el que «el mercado internacional de gas experimenta una subida sorprendente de los precios».

En cuanto a un posible incremento del volumen de exportaciones hacia el mercado español, el responsable de la firma estatal argelina aseguró que el gasoducto Medgaz -que une ambos países y es capaz de transportar 11.000 millones de metros cúbicos anuales- se explota en su máxima capacidad, cumpliendo «los contratos al 100 % con la parte española». «No lo vamos a aumentar, si no requerirá inversión y nuevos gasoductos», subrayó el directivo. Argelia es el décimo productor de gas natural del mundo.

# LARAZÓN

Llega la revista que te lo pone fácil

# Streaming



Con todas las novedades, programación y recomendaciones de tus series y pelis favoritas. La guía imprescindible para no perderte nada de las plataformas y cadenas de pago.

Los viernes **GRATIS** con



Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona Oferta válida para todo el territorio nacional



▶ Debate de totalidad en el Congreso. Los socialistas se tienen que apoyar en la derecha para salvar la iniciativa. El grupo parlamentario de Podemos se divide

# La ley contra el proxenetismo del PSOE divide a la izquierda

J. Gallego/R. Esteban. MADRID

El PSOE puede presumir de que su ley para abolir el proxenetismo cuenta con un amplísimo apoyo, pero tiene un problema por la mayoría que se ha dibujado: se ha tenido que apoyar en el bloque de la derecha para salvar la enmienda a la totalidad presentada por la CUP. Podemos se dividió ayer en la votación y los diputados catalanes (de En Comú Podem), que son siete, se posicionaron en contra de la ley. El resto del grupo parlamentario se expresó a favor, pero con muchas críticas. ERC, Bildu o el PNV también fueron muy críticos con la ley. De las tres principales formaciones de la derecha, Ciudadanos sí se alineó con la izquierda y apoyó la enmienda de la CUP.

Lo cierto es que la prostitución es uno de los debates dentro del feminismo que más agita a los colectivos sociales y, también, al Congreso de los Diputados. Y es que la bandera del feminismo en todas sus terminaciones ha sido una de las claves durante esta legislatura entre PSOE y Unidas Podemos, donde en el Gobierno ya han aprobado tres leyes; la ley de Libertades Sexuales, la ley Trans y la ley del Aborto, todas en un clima de tensión y discusión dentro del Ejecutivo.

El texto socialista busca una reforma del artículo 187 del Código Penal y plantea penas de entre tres y seis años de prisión para quien, mediante «violencia, intimidación o engaño», determine a una persona a ejercer la prostitución; de entre uno a tres años de cárcel para quien «promueva, favorezca o facilite» el ejercicio de la prostitución de otra persona con el consentimiento de la misma; penas de prisión de dos a cuatro años a aquellos que destinan locales para que se ejerza la prostitución (tercería locativa); y, multas para los clientes.

Ayer se debatió una enmienda a la totalidad de la CUP, que pedía que se incluyera una definición para «delimitar» los conceptos, de forma que se considerará servicio sexual al «conjunto de prácticas que se dan en el marco de la prostitución consentida y sin coacción y que están sujetos a una relación mercantil». También pedía la definición del consentimiento y diferenciar entre trata, trabajo sexual forzado y el trabajo sexual voluntario y autónomo. «La trata y la

La proposición de ley se limita a reformar el Código Penal para castigar el proxenetismo

El PSOE la salva gracias al PP y Vox, y Ciudadanos se ha posicionado en contra Imagen de protestas contra la ley del PSOE

prostitución no son lo mismo y el argumento de que perseguir a la prostitución va a mejorar los problemas de la trata pensamos que no es cierto. Hoy día no es posible establecer el tanto por ciento que ejercen el trabajo sexual bajo situación de trata», señaló la cupera Mireia Vehí.

La ley continúa causando mucha división en toda la izquierda. A grandes rasgos, se puede ubicar a los que son regulacionistas, que buscan regular la prostitución, y los abolicionistas. Los comunes, así como los partidos independentistas (PDeCat, ERC y CUP) están a favor de la regulación. En cambio, Podemos, Izquierda Unida y Galicia en Común votaron en contra de la enmienda a la totalidad presentada por la CUP y se alinean con el PSOE en el abolicionismo. Los morados apuestan por castigar el proxenetismo vinculado a la explotación y eliminar el artículo que multa a los clientes e, incluso, por reformar la Ley de Extranjería para regularizar la situación de mujeres víctimas de trata. Mismo planteamiento en el PNV y en ERC, que ya permitieron el avance de la ley del PSOE.

Laura Verja (PSOE) acusó a la CUP de plantear su legalización con su enmienda: «Parten de una premisa y es que la prostitución es un trabajo y no es un trabajo. No hay relación laboral en la explotación sexual de las mujeres», afirmó. «El consentimiento, si se compra, no es consentimiento, es subordinación», añadió. La diputada de Podemos, Sofía Fernández, intentó hacer equilibrios por la división interna que hay. Así, aseguró que la defensa de los «derechos de todas las mujeres» no tiene que abocar una «regulación de nada ni hace perder el horizonte abolicionista» que defienden. «Prohibir sin facilitar el acceso a condiciones materiales es tan irrealizable como cruel», dijo, criticando que la ley socialista se limita a reformar el Código Penal sin ofrecer alternativas a la prostitución. Pilar Vallugera (ERC) dio a entender que será muy difícil llegar a acuerdos en la ley durante la tramitación.

Finalmente, Miguel Ángel Jerez (PP) aseguró que «solo el consentimiento no puede ser suficiente» porque hay quien puede ejercer la prostitución presionada por necesidades económicas, sociales o familiares, obligada por un tercero o engañada por las mafias.

#### Mar Muñoz Rosario, MADRID

Pese a que la dieta mediterránea ha demostrado sobradamente tener efectos beneficiosos sobre la salud y, concretamente, sobre la evolución de determinadas patologías como el cáncer, en nuestro país es anecdótico el número de hospitales que incorporan alimentos y técnicas culinarias propias de este patrón dietario a los menús que se elaboran para sus pacientes.

El principal obstáculo es el «elevado» coste que supone su implantación. «La dieta de los hospitales deja mucho que desear. Por ejemplo, un niño con quimioterapia no debe recibir nunca un batido de cacao con galletas. Pero se le da esto y no una fruta por la complejidad que supone para los costes de la sanidad pública implantar menús más sanos», asegura Paco Arango, presidente de la Fundación Aladina, entidad dedicada al apoyo de niños y adolescentes con cáncer y sus familias.

Otro de los obstáculos es la falta de evidencia sobre el impacto que tiene la dieta que siguen los pacientes oncológicos en lo que respecta a la evolución de su enfermedad y a la calidad de vida del superviviente. «Hay muchas incógnitas aún», lamenta Andrés Morales La Madrid, director clínico del Pediatric Cáncer Center del Hospital Sant Joan de Deu.

Con el objetivo de derribar estos obstáculos y sentar unas bases férreas que permitan pedir a las administraciones y centros hospitalarios que hagan un esfuerzo en el diseño de sus menús sustituyéndolos por una alimentación con buena representación de grasas, proteínas y carbohidratos, alto contenido de vegetales, y que huya de productos ultrarefinados, se ha puesto en marcha el estudio EPIC-Kids. Esta investigación, financiado por la Fundación Aladina, tratará de constatar los efectos positivos de una nutrición con dieta mediterránea en pacientes pediátricos oncológicos del sur de Europa con leucemia linfoblástica aguda (LLA) y algunos de los tumores cerebrales más frecuentes.

«Hay mucha evidencia que relaciona el estado nutricional de los pacientes con diversos indicadores de salud; entre ellos, supervivencia, calidad de vida, riesgo de desarrollar otras enfermedades asociadas a las toxicidades del tratamiento, etc. Sin embargo, no tenemos datos obtenidos en la población del sur de Europa, por lo que este estudio va a significar un gran paso en el descubrimiento de esta información en nuestros

# Un estudio demostrará que la mala nutrición empeora el cáncer

▶ EPICKids quiere constatar los efectos positivos de la dieta mediterránea en los menús de niños hospitalizados

pacientes, y con la alimentación que consumen actualmente», señala el doctor Morales.

Este estudio también pretende recabar datos sobre el impacto de la nutrición en niños supervivientes de cáncer y en el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas y un cáncer en la edad adulta. «Hay claros indicios, por estudios realizados en Norteamérica, sobre todo en pacientes con leucemia, que su supervivencia puede estar limitada por problemas asociados al tratamiento. Hasta un 30% de ellos padecen de una condición seria tipo hipertensión u obesidad, que puede disminuir la expectativa de vida», detalla.

Según los expertos, los grupos de población más jóvenes son los que muestran un mayor abandono de los patrones dietéticos mediterráneos tradicionales. Esta mala adherencia hace que, en los casos en los que se desarrolla un proceso oncológico, sea más difícil controlar la enfermedad.

#### **Toxicidades**

«No es infrecuente que la situación nutricional de los pacientes que diagnosticamos no sea óptima», indica Andrés Morales. A esta mala situación nutricional se añaden las toxicidades del tratamiento, las cuales, sin una supervisión adecuada, repercuten en que empeore aún más el estado nutricionaldurante el tratamiento y cuando éste hafinalizado. «Las cirugías, quimioterapia y radioterapia ponen en riesgo una ingesta adecuada de alimentos, y no solamente eso: muchas veces, el poco alimento que ingieren es de muy

Participarán menores con leucemia linfoblástica aguda y con algunos tumores

EPICKids es un trabajo coral inédito a nivel internacional en el ámbito de la oncología pediátrica mala calidad nutricional, agrandando el problema», explica.

EPICKids es un trabajo coral inédito a nivel internacional en el ámbito de la oncología pediátrica. Los organismos investigadores que colaborarán para desarrollar este estudio son el Instituto Médico Irving de la Universidad de Columbia y la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer (IARC) perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el mismo participarán ocho hospitales ubicados en España, Italia y Atenas.

#### Guías de ayuda

Los investigadores examinarán durante cinco años los factores biológicos, sociodemográficos y comportamientos de cada paciente y los correlacionarán con los resultados clínicos. Con estos datos, elaborarán unas guías que ayuden a los equipos médicos a describir la trayectoria del estado nutricional de estos pacientes.

«Sentaremos las bases para siguientes proyectos que podrán desvelar, por ejemplo, cómo modificar la dieta puede tener un impacto sobre la misma enfermedad o qué modificaciones hacer para restablecer una microbiota que nos dé la mayor posibilidad de control de enfermedad», concluye el doctor Morales.



Paciente pediátrico acostado en la cama de un hospital



El estudio noruego también trató de determinar la influencia de la depresión y el insomnio en esta enfermedad

# La soledad multiplica el riesgo de padecer diabetes

Provoca que se active la respuesta fisiológica frente al estrés

A. A. MADRID

Aunque ya se habían realizado anteriormente investigaciones que trataron de determinar la relación entre el estrés psicológico y el riesgo de padecer diabetes, un nuevo estudio demuestra que los sentimientos de soledad están vinculados con una posibilidad significativamente mayor de desarrollar esta enfermedad, concretamente una diabetes de tipo 2 (T2D). Se-

gún afirman sus autores, la soledad provoca un estado de angustia crónico y en ocasiones duradero que puede provocar que se active la respuesta fisiológica del organismo frente al estrés. En este sentido, y aunque los mecanismos exactos aún no se conocen del todo, la diabetes se desarrollaría por la resistencia temporal a la insulina que genera el cuerpo a consecuencia de la presencia de un alto nivel de la hormona del estrés, el cortisol.

Este proceso también implica

cambios en la regulación del comportamiento alimentario por parte del cerebro, lo que provoca un aumento del apetito por los hidratos de carbono y la consiguiente elevación de los niveles de azúcar en sangre. En otros estudios se ha observado una relación entre la soledady una alimentación poco saludable, que incluye un mayor consumo de bebidas azucaradas y alimentos ricos en azúcares y gra-

La investigación ha sido desarro-

llada por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Noruega Occidental, y se ha publicado en «Diabetología», la revista de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD). Además de examinar la relación entre la soledad y el riesgo de desarrollar T2D, se trató de determinar también si la depresión y el insomnio juegan un papel importante.

Para realizar su trabajo los investigadores utilizaron datos del estudio HUNT, una colaboración entre el Centro de Investigación HUNT de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU), el Consejo del Condado de Trondelag, la Autoridad Sanitaria Regional de Noruega Central y el Instituto Noruego de Salud Pública.

Esta base de datos contiene información sanitaria (procedente de cuestionarios, exámenes médicos y muestras de sangre) de más de 230.000 personas y obtenida a través

de cuatro encuestas de población entre 1984 y 2019.

La información de referencia de 24.024 participantes se tomó de HUNT2 tras excluir a los individuos con trastornos metabólicos, con diabetes tipo 1 y 2 y a aquellos para los que no se disponía de datos de análisis de sangre.

De las 24.024 personas, 1.179 (4,9%) desarrollaron una diabetes tipo 2 a lo largo del estudio (realizado entre 1995 y 2019). Estas personas tenían más probabilidades deser hombres (59% frente al 44%) yuna edad media más alta (48 años frente a 43) que los que no tenían T2D. También era más probable que estuvieran casados (73% frente al 68%), y que tuvieran el nivel de estudios más bajo (35% frente al 23%). Al mismo tiempo, el 13% de los participantes declararon sentirse solos.

El estudio descubrió que los ni-

veles más altos de soledad al inicio del mismo estaban fuertemente asociados con un mayor riesgo de diabetes de tipo 2 cuando se midió 20 años después. Tras ajustar la edad, el sexo y el nivel de estudios, se observó que los participantes que respondieron «mucho» cuando se les preguntó si se habían sentido solos tenían el doble de probabilidades de desarrollar una T2D que los que afirmaban no sentirse solos.

Otros análisis mostraron que esta relación no se veía alterada por la presencia de depresión, insomnio de inicio del sueño o insomnio terminal, aunque el equipo sí encontró pruebas de una relación con el insomnio de mantenimiento del sueño.

Otra de las

consecuencias

es el cambio

en los hábitos

alimentarios

Aunque su estudio no examinó los mecanismos exactos implicados, los investigadores señalan que el apoyo social, la influencia y el compromiso pueden tener efectos

positivos en los comportamientos que promueven la salud.

Por ejemplo, los consejos y el apoyo de un amigo pueden influir en las elecciones relacionadas con la salud de una persona y tener un efecto positivo en su dieta, su nivel de actividad física y su sensación general de estrés. La disminución de los vínculos sociales y la falta de estas influencias positivas pueden hacer que las personas solitarias sean más vulnerables a comportamientos que podrían aumentar el riesgo de desarrollar una T2D.

Los investigadores aconsejan que la soledad se incluya en las directrices clínicas relativas a la T2D. «Es importante que los profesionales de la salud estén abiertos al diálogo sobre las preocupaciones del individuo durante las consultas clínicas, incluso en lo que respecta a la soledad y la interacción social», advierten.

#### Iniciativa por las relaciones sociales en los mayores

La Fundación «la Caixa» pone en marcha «Una palabra para cambiarlo todo» R. S. MADRID

En España, en torno al 19,1% de la población tiene más de 65 años y se prevé que, de cara a 2068, este porcentaje aumente hasta el 24,9%. Entreeste colectivo, la soledad tiene una prevalencia de entre el 30 y el 40%, de manera que afecta a entre 2,7 y 3,6 millones de personas mayores. Y la pandemia no ha hecho más que empeorar las cifras en relación a las situaciones de soledad en este colectivo. Una encuesta realizada durante el confinamiento a

participantes en el programa de Personas Mayores de la Fundación «la Caixa» puso de manifiesto que, por entonces, la prevalencia de la soledad era del 54,04%, mientras que en 2018, a tenor de los resultados de una encuesta realizada en el marco del programa «Siempre Acompañados», la soledad emocional se situaba en el 39,8% y la social en el 29,1%.

Ante estas cifras y puesto que científicamente está demostrado que las relaciones sociales aportan grandes beneficios y, entre otras cosas, contribuyen a reducir el sufrimiento psicológico y a mejorar la salud y la esperanza de vida, la Fundación «la Caixa» ha impulsado una iniciativa para fomentar el hablar y compartir emociones como punto de partida para abordar la soledad y favorecer el empoderamiento de las personas mayores.

«Una palabra para cambiarlo todo» es una acción que se pondrá en marcha en las 14 ciudades españolas en las que se despliega el programa Siempre Acompañados -Málaga, Granada, Jerez, Logroño, Pamplona, Murcia, Palma, Girona, Lleida, Tàrrega, Sabadell, Terrassa, Tortosa y Santa Coloma de Gramanet-, en cuyas plazas y calles se llevarán a cabo debates para sensibilizar sobre el fenómeno de la soledad y la importancia de las relaciones sociales.

De esta manera, la población podrá abordar la soledad desde diferentes prismas, como el de los estereotipos sobre la vejez; las relaciones afectivas, el bienestar y sentido de la vida; la fragilidad física o social; el sentimiento de pertenencia o el papel de las redes comunitarias a través de conversaciones con expertos de diferentes especialidades. 28 SOCIEDAD



El secretario general de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello

# Primer cara a cara de los obispos y Gabilondo por la crisis de los abusos

Omella trasladó al Defensor del Pueblo que colaborarán con su comisión

José Beltrán. MADRID

Los obispos españoles han establecido cara a cara con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, las coordenadas en las que se va a mover su colaboración con la comisión impulsada con el Gobierno creada para rastrear los abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

Así se lo expresaron el presidente del Episcopado, el cardenal Juan José Omella, y el secretario general de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Luis Argüello, en una reunión mantenida con Gabilondo. Lo desveló ayer el propio Argüello durante la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente celebrada en Madrid el 27 y 28 de septiembre.

Aunque no concretaron la fecha de esta cita, el portavoz de los obispos sí explicó que «todavía no se nos ha solicitado una colaboración concreta». Sin embargo, aclararon que no formarán parte «institucionalmente de la comisión», pero sí responderán a «las peticiones concretas» tanto si pasan por abrir «nuestros archivos» como desde otro tipo de colaboración que se solicite. Sobre la marcha de la auditoría externa encargada por la Iglesia al bufete de abogados Cremades&Calvo-Sotelo, comentó que «cuando pase el año veremos si han cumplido el plazo o nos piden una prórroga». En cualquier caso, subrayó el ingente trabajo del despacho en tanto que están visitando cada una de las 70 diócesis y 400 congrega-

En relación a la cifra de casos que podrían cuantificarse, dejó caer que «se habla de cientos de personas, pero no de cientos de miles como algunos hubieran esperado: la situación es igualmente dramática». En este sentido, compartió que cuando se mira a la Iglesia, «a veces sufrimos una especie de pretensión de pena de muerte». Sin embargo, alertó de cómo todos los informes recientes sobre la pederastia hablan de que es un problema de «primera y extraordinaria magnitud» en toda la sociedad.

Más allá de los abusos, el secretario general también abordó la polémica generada por la ministra Irene Montero, a raíz de su intervención la semana pasada en la Comisión de Igualdad del Congreso, cuando literalmente dijo que «tienen derecho a cono-

Luis Argüello: «No creo que Montero defienda que los niños tengan relaciones sexuales» cer que pueden amar y tener relaciones sexuales con quien les dé la gana».

«Yo, francamente, no creo que la ministra de Igualdad defendiera en esas declaraciones que los niños puedan mantener relaciones sexuales y demás», disculpó Argüello a la política de Unidas Podemos, que se solidarizó «comprensivo» como portavoz. Eso sí, se mostró preocupado por «el planteamiento de la persona y de la concepción de la sexualidad que parece revestirse no de la opinión personal de la ministra, sino de los textos legislativos y de las exposiciones de motivos».

En el encuentro con los periodistas, también el arzobispo de Valladolid abordó la «convulsa» aplicación de la nueva reforma educativa y la disparidad en lo que a la asignatura de Religión se refiere, con diferentes velocidades según las horas asignadas en cada autonomía.

En torno al debate político sobre la subida o bajada de impuestos, sentenció que «el Estado del Bienestar tiene que dar una respuesta» a la crisis que sufren los ciudadanos, «cual tiene que ser la respuesta fiscal es discutible», desmarcándose de las opciones de los partidos. «Lo que no es discutible es que no se puede dejar a la gente tirada en la cuneta», aseveró.

#### Muere de una hemorragia tras esperar una ambulancia 22 minutos

H. de Miguel. MADRID

Álava solo tiene una ambulancia medicalizada para atender las necesidades de casi 330.000 habitantes. Montse Martín conoce bien las trágicas consecuencias de esta falta de UVIs móviles en el territorio. Esta ciudadana alavesa ha relatado cómo su marido, enfermo de cáncer, falleció en brazos de sus hijos tras esperar casi media hora en su domicilio de Vitoria la llegada de una ambulancia desde Mondragón (Guipúzcoa).

El 18 de mayo de 2021 su marido comenzó a encontrarse mal y parecía que se ahogaba. Mientras sus dos hijos le pedían que respirase, apareció sangre en su garganta y llamaron a la ambulancia. «No llegaba y no llegaba. Pasaron 10 minutos. Todas las vecinas comenzaron a llamar a la ambulancia y veía que cada vez mi marido tenía menos constantes, que se me estaba yendo», explica.

«Vino la Ertzaintza a los 15 minutos e intentó ayudar. A los 20 minutos llegó la ambulancia y ya no pudieron hacer nada por él. Y cuando salió el de la ambulancia a decirme que mi marido había fallecido, le pregunté por qué no había venido antes. Se sentó conmigo y me dijo: 'Lo siento, vengo de Mondragón y esos 22 minutos he tardado en venir.' Solo pido que esto no le vuelva a pasar a nadie», declaró.

#### Denuncia en Bruselas

La denuncia de Montse forma parte de los casos que el PP de Álava pretende incluir en un informe sobre la falta de ambulancias medicalizadas en la provincia. El partido ha anunciado su disposición a denunciar en las instituciones europeas la situación de la prestación sanitaria en Álava «ante la negativa constante y prolongada en el tiempo del Gobierno vasco de solucionar un problema».

Laura Garrido, secretaria general del PP vasco y parlamentaria autonómica, destacó que testimonios como el de Montse evidencian lo que sucede en la Sanidad alavesa. «Hay un déficit que viene desde hace mucho tiempo y el PP de Álava y del País Vasco lleva muchos años denunciándolo y el PNV mira para otro lado», criticó.

# Biden: el huracán Ian podría ser el más letal de la historia de Florida

Por el momento se han notificado 15 víctimas, pero la cifra estaría cerca de llegar al centenar

#### Vanesa Jaklitsch. MIAMI

El huracán Ian hacía su entrada por la costa oeste de Florida la madrugada del miércoles, con categoría 4 (a tan solo un nivel de distancia de la más alta), fuertes rachas de lluvia yviento de hasta 250 kilómetros por hora, dejando a su paso un desolador paisaje de destrucción.

Cientos de miles de hogares inundados, algunos de ellos totalmente destruidos, más de dos millones de estadounidenses sin electricidad y otros dos millones y medio que habían tenido que ser evacuados pocas horas antes de la llegada de este temporal sin precedentes, que muchos definen como «la mayor catástrofe» nunca antes vista en algunas zonas de Florida,

conocido popularmente como el «estado del sol».

Nadahabrillado el sol esta semana, y todo se lo ha llevado a su paso el ojo del huracán que, bautizado como lany proce-

dente de Cuba, donde dejó a la totalidad de la isla sin luz. El propio presidente de Estados Unidos auguraba que «podría ser el huracán más mortífero de la historia de Florida».

Por el momento el número de fallecidos asciende a 15, aunque pueden superar el centenar. El condado de Charlotte se convertía en el primero en confirmar media docena de víctimas mortales este jueves. «Desafortunadamente, tenemos seis muertes confirmadas en este momento», reconoció el comisionado del condado, Chris Constance. «Todos nuestros equipos están ahora evaluando los daños, realizando búsquedas y rescates. Es la catástrofe más grande que he visto en mi vida», añadió Constance durante una entrevista televisada.

Son días difíciles para millones de residentes en Florida, que se han visto obligados a abandonar sus hogares, muchos de ellos para siempre. También para cientos de reporteros que cubren el temporal desde las calles, ahora inundadas hasta quedar totalmente irreconocibles. Coches y árboles sumergidos bajo el agua se mezclan con animales desorientados, en sorprendentes imágenes publicadas de grandes caimanes nadando sin rumbo ni dirección.

También sin electricidad ni agua corriente en la mayoría de las viviendas de áreas afectadas, miles de personas tuvieron que ser evacuadas de sus refugios debido a los daños estructurales sufridos por los devastadores efectos del temporal. Losaeropuertos de la zona cerraron su espacio aéreo y las aerolíneas cancelaron miles de vuelos. Más de 2.000 el jueves, superando al día anterior, «el peor día para las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos de los últimos meses» y otras mil cancelaciones de vuelos previstas para hoy.

En su dramática trayectoria hacia

Más de dos

millones de

personas sin luz y

otras tantas han

sido desalojadas

el norte, el huracán Ian se desplazó lentamente desde el oeste hacia el este de Florida, pasando por Orlando para volver a salir por la costa en forma de tormenta tropical

y, según los pronósticos científicos, entrar de nuevo por tierra convertido una vez más en huracán, afectando a los estados de Georgia y las dos Carolinas.

Joe Biden prometió, desde la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en la capital estadounidense, la cobertura del 100% del costo de los esfuerzos de la respuesta de emergencia necesarios para aliviar las consecuencias de este fenómeno.

Horas antes, la Casa Blanca decidía declarar el «desastre mayor» en el estado de Florida, poniendo en marcha de manera inmediata y durante los próximos 30 días fondos del Gobierno Federal destinados a las labores de limpieza y reconstrucción de las zonas afectadas.



Destrozos causados por el huracán en Fort Myers, Florida



**El retrovisor** 

1955

Aquel «Rebelde sin causa» que con tan sólo 24 años ya era una de las estrellas de Hollywood murió tal día como hoy de 1955. Se llamaba James Dean y su brillante historial cinematográfico se reduce a tres películas que pasaron a la Historia: «Al este del Edén», con Elia Kazan como director; luego, Nicholas Ray lo contrató para

«Rebelde sin causa» coprotagonizada con Natalie Wood y casi al mismo tiempo fue también protagonista de «Gigante», teniendo como compañeros a Rock Hudson y Elizabeth Taylor. Por ambas películas fue nominado para el Oscar al mejor actor. Murió en un accidente de tráfico. POR JULIO MERINO

#### Espejo Público

#### Calviño: «Deflactar el IRPF beneficia a las rentas altas»

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha analizado en Espejo Público de Antena 3 con Susanna Griso la actualidad económica y las previsiones para los próximos meses. Ha defendido que la propuesta del PP de deflactar el IRPF beneficia a las rentas altas y cuando se habla de deflactar no está de acuerdo con los análisis que se hacen. «El impacto sigue siendo regresivo, beneficia más a los más ricos».





# Madrid Congreso Nacional de la Abogacía Joven

#### de la Abogacía Joven Española

La Abogacía Joven Española ha celebrado su Congreso Nacional que culmina hoy en la capital de España. En la inauguración participaron, entre otros, Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía; Maia Román, presidenta de la Confederación Española de la Abogacía Joven; y José María Alonso, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid.

# Cita en octubre «Línea Imaginaria», la muestra de cine ecuatoriano en España

La quinta edición de la muestra de cine ecuatoriano en España «Línea imaginaria» se celebrará del 14 al 21 de octubre. El certamen proyectará la actualidad del cine del país, con títulos en distintos géneros y con un espacio para cintas que hicieron historia. En la imagen, Mariana Andrade, presidenta de Copae Ecuador; Isabel Parra, presidenta de Egeda Ecuador y María Cristina Carrillo, directora de Línea imaginaria (tercera por la izquierda).



#### Obituario Ko Tazawa (1953-2022)

#### Traductor de «Tirant lo Blanc»



l profesor y traductor japonés Ko Tazawa, que ha vertido al japonés obras de la literatura catalana como el «Tirant lo Blanc», «Camí de sirga», de Jesús Moncada, o «La Plaça del Diamant», de Mercè Rodoreda, ha fallecido a los 68 años. Nada más conocerse el deceso de quien fue catedrático del Departamento de Estudios Interculturales de la Universidad de Hosei (Tokyo), numerosas personas y amigos suyos catalanes lo han lamentado y han expresado su pesar a través de las redes sociales. Para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha fallecido un «catalanófilo, traductor, lingüista, escritor», que gracias a sus trabajos «los japoneses pueden leer obras como 'La plaça del Diamant, 'Camí de sirga' 'Tirant lo Blanc', y tantas otras». Nacido en Yokohama en 1953, Ko Tazawa se doctoró en estudios hispánicos por la Universidad de Osaka y en filología catalana por la Universidad de Barcelona.

#### Creu de Sant Jordi 2003

En su faceta de traductor, además de la obras ya citadas, también es el artífice de una antología de cuentos con textos de Quim Monzó, Montserrat Roig y Manuel de Pedrolo, y fue el encargado de traducir al catalán «El rumor del oleaje», de Yukio Mishima.También tenía el Premio Internacional Ramon Llull de Catalanística y a la Diversidad Cultural del año 2019.

# rebrandaly

#### **ENLACE AL CANAL**

rebrand.ly/byneon

O escanea el código QR:



l inventor, en el famoso laboratorio donde probaba sus grandes bovinas de electricidad

#### El libro del día

«Nikola Tesla» margaret Cheney TURNER 368 páginas, 29,12 euros



sta es una de las biografías más extensas de Tesla. Un repaso a los hechos biográficos que formaron su personalidad, que repasa su evolución como científico y también da cuenta de las amistades, algunas turbulentas, como la que mantuvo con Edison, que definieron su porvenir tanto en lo bueno como en lo malo. Lo que aquí asoma es una semblanza muy completa de un hombre polifacético, pero circunscrito a su época y las limitaciones que conllevaba. Un retrato con leyenda, pero sin edulcoramientos innecesarios.

# **Tesla,** el genio que adivinó este mundo

J. Ors

an Gogh anticipó una pintura y también acertó a definir un pensamiento cuando definió como autorretrato el dibujo de una silla con una pipa y un pañuelo. Los objetos, adivinó el artista en una maravillosa intuición, aligual que la creatividad, funcionan como involuntarias semblanzas de una personalidad. Y en esta clave es donde quizá haya que enmarcar la exposición –la primera de un programa expositivo dedicado a la divulgación científica– que CaixaForum Madrid dedica a Nikola Tesla. En este recorrido aflora no solo la peripecia vital, salpicada de anécdotas, augurios, leyendas, descubrimientos y grandes

aciertos, de uno de los fundadores de la tecnología moderna, sino que las maquetas, los módulos electromecánicos, los trajes y la reproducción de sus experimentos, evocan su portentosa genialidad y arroja una ajustada sombra de quien fue. Tesla, el hombre que previó el mundo moderno que disfrutamos hoy, nació en 1856 en Smiljan, junto a una iglesia y bajo la fe de un progenitor religioso. Entonces el mundo funcionaba gracias al vapor y al empleo de la fuerza física, pero cuando falleció, en 1943, la vida ya se regía por dinámicas muy distintas y estaba a punto de descubrir el poder de la energía atómica. En medio quedaba una existencia, la suya, dominada por una inquebrantable voluntad de inventar y crear, algo que heredó de su madre, aparte de las cualidades de una impresionante memoria eidética que des-



Un experimento que incluye la exposición

pertaba envidias. Albert Einstein aseguraba que la imaginación precede a la ciencia y Tesla, que, curiosamente, desconfiaba de la Teoría de la Relatividad, parece responder a esta norma. Su creatividad nos dejó así invenciones que en un principio parecían propias de la ciencia ficción y que ahora, en cambio, forman parte de nuestros días, quizá porque lo que no se puede imaginar tampoco se puede inventar. A él le debemos contribuciones cruciales que marcaron el desarrollo del siglo XX, como el motor de inducción (en las salas hay varios ejemplos interactivos que enseñan cómo funciona), el descubrimiento y la implementación de la corriente alterna (que iluminó la Exposición Universal Colombina de Chicago de 1893), la transmisión inalámbrica de energía y, aunque pocos puedan creerlo, de la información, porque en la cabeza de Nikola Tesla ya había un planeta interconectado donde podía transmitirse no solo la electricidad de una manera gratuita, sino también documentos, fotografías, cartas y música, anticipándose en varias décadas al sueño de Internet, el email o, incluso, el de la telefonía móvil o el célebre IPod de Steve Jobs que revolucionó tantas adolescencias: «Un instrumento de poco coste y no más grande que un reloj permitirá a su portador escuchar en cualquier parte (...) música, canciones o un discurso dictado en cual-

quier otro sitio distante. Del mismo modo, cualquier dibujo o impresión podrá ser transferido de un lugar a otro».

En esta exposición, que huye de la hagiografía, que cincela con exactitud luces y sombras, quedan registradas sus amistades ysus enemistades. Aquí está su rivalidad con Edison, su asociación con Westinghouse, su proyecto para las cataratas de Niágara (que logró iluminar la ciudad de Búfalo, situada a 32 kilómetros), su tropiezo con los Rayos X y sus experimentos en Colorado Springs. Aspiraba a un Sistema Mundial de Transmisión. No lo consiguió y su vida acabó coqueteando con la pobreza y convirtiéndose en un deambular errabundo. Sin embargo, cada vez que pulsen un interruptor eléctrico y se enciendan las bombillas de su casa, acuérdense de él. Eso es un invento suyo.

# 2

#### Cine

Sergi Sánchez. BARCELONA

ndrewDominiklleva catorce años con «Blonde» entre manos. Más que una película, es una patata caliente. Una larga posproducción, con la intervención externa de una montadora que cortase metraje y puliese los aspectos más controvertidos de la versión del cineasta australiano -intervención que no ha evitado la temida calificación NC-17, la primera para un filme de Netflix- hizo disparar las alarmas. Cuando se celebró esta entrevista, en la Mostra veneciana, Dominik parecía ajeno al ruido ensordecedor de las redes sociales, que, entre otras polémicas, habían mordido la yugular de Ana de Armas por culpa de su Marilyn con acento cubano.

#### Andrew Dominik Director

# «Marilyn demostró que el sexo es como un helado, que no era peligroso»

El cineasta estrena en Netflix «Blonde», una revisión oscura de la biografía canónica sobre la estrella con una excepcional Ana de Armas como protagonista

«Chopper», «El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford» y ahora «Blonde». Su filmografía parece obcecada en desarticular la idea de mito

popular. ¿En qué sentido Marilyn Monroe explica un aspecto de la cultura de EE UU que no quiere ver de sí misma?

Marilyn es la Afrodita america-

na. Y eso es extraño. Porque ella murió. E interesante: antes de Marilyn, cualquier mujer deseable, sexualizada, tenía que morir al final de la película. Como

si tuviera que pagar por el deseo que provocaba. Marilyn demostró que el sexo era como un helado, no es peligroso, con esa voz de niña y esa actitud ingenua. América es un país extraño en lo que respecta a la sexualidad. Por eso Marilyn es una figura tan significativa. Por un lado, generó una mitología socialy, por otro, una íntima. Al fin y al cabo, los mitos son historias que nos contamos a nosotros mismos en las que proyectamos nuestros deseos, pero también nuestros traumas.

La película funciona como un monumental álbum de fotos icónicas. ¿Qué buscaba en la reproducciónexacta delasimágenes más populares de la vida y de las películas de Marilyn?

Las imágenes se etiquetan desde la emoción, especialmente si

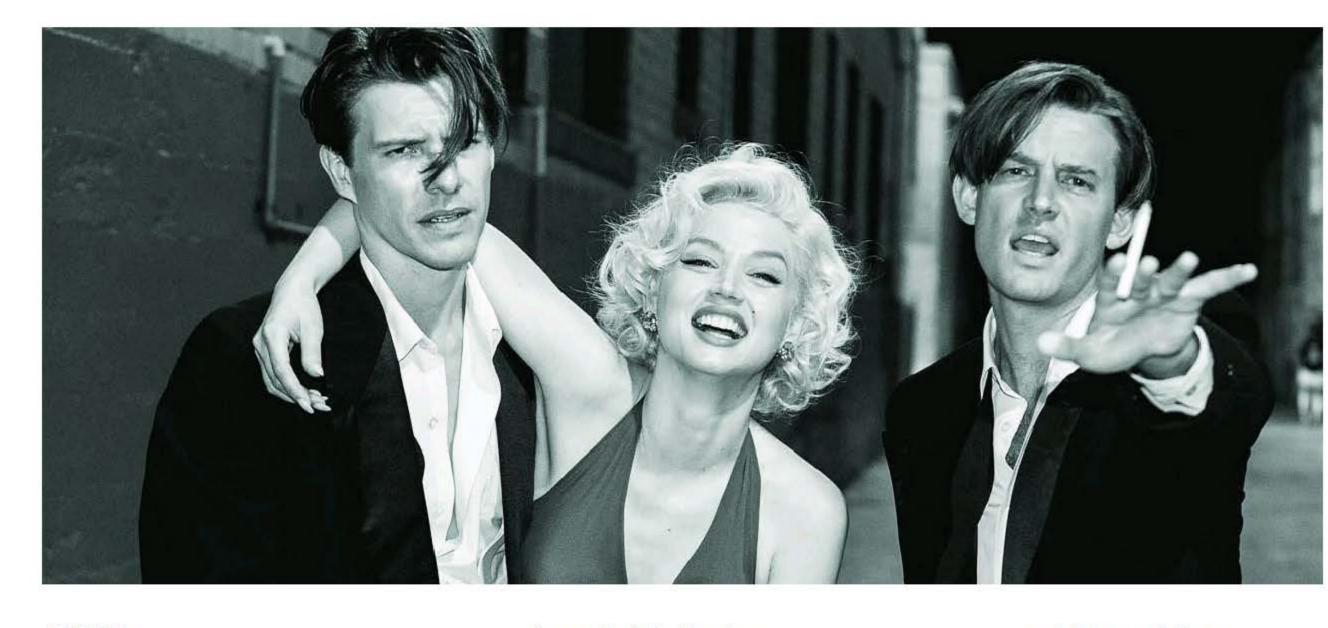



Director: Andrew Dominik, según la novela de Joyce Carol Oates.

Intérpretes: Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Julianne
Nicholson. Estados Unidos, 2022. Duración: 166 minutos. Drama.

#### Esa torturada criatura

En una edición revisada de «Las estrellas», el filósofo y sociólogo Edgar Morin entiende el suicidio de Marilyn como la muerte del «star-system» clásico. Bien como figura emblemática de la sexualidad volátil pero rotunda que necesitaba la reprimida América de los años cincuenta, bien como estrella prefabricada que quería hacerse un hueco en la nómina de actrices del Método, Marilyn desapareció para poner en crisis el mito de la estrella-mercancía y para dar a luz, por fin, a Norma Jean Baker. Como la monumental novela de Joyce Carol Oates en que se basa, y como la mujer que la protagoniza, «Blonde» es una película bipolar: más allá de una vida atravesada por los genes de la locura, el anhelo enfermizo por el fantasma protector de una figura paterna y los abusos físicos y psicológicos, el

#### Lo mejor

Ana de Armas, claro, en total sintonía con el estilo onírico de la apuesta

#### Lopeor

▶Escenas escabrosas de violación o felaciones pueden levantar ampollas

auténtico trauma de Norma Jeane fue crear un personaje que la desbordó, una Marilyn que confundió el deseo de ser amada de su alter ego en una asfixiante exposición a la libido de las masas. Tal y como la retrata Andrew Dominik, su vida, diseñada a conciencia para la autodestrucción, se debate entre el empoderamiento y la victimización, entre el sueño y la pesadilla. Del mismo modo que Ana de Armas se entrega a una fascinante reinvención del personaje, que es recreación



LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZÓN

#### El callejón del gato



#### o El ahorro de la deflactación

La Comunidad de Madrid ha iniciado ya los trámites para la aprobación del tramo autonómico del IRPF. Ya se ha sometido a información pública el anteproyecto de ley que regula la medida. Aún queda la aprobación por el Consejo de Gobierno y, después, por la Asamblea de Madrid. Lo cierto es que el cambio introducido por Díaz Ayuso supondrá un ahorro fiscal de casi 200 millones de euros.





La carrera de relevos Madrid-Torreciudad dio comienzo ayer en Vallecas y tiene como meta Torreciudad (Huesca) el sábado

#### Ciudadana M

# Una carrera non stop de 53 relevos en 500 kilómetros

I. Laurel. MADRID

ecía Vicente del Bosque que «el deporte forma mejores personas, con valores, solidarias...». Lo hacía poco antes de que Raúl Chapado, el presidente de la Federación Española de Atletismo, acompañado de Jesús García Bragado, diera el pistoletazo de salida a la XXV edición de la carrera por relevos Tajamar-Torreciudad (Huesca), que vuelve a reactivarse después del parón de la pandemia. Arrancó en el famoso colegio de Vallecas, ayer, y tiene como meta Torreciudad (Huesca). Un trayecto de 500 kilómetros que transcurre por carreteras secundarias de cinco Comunidades Autónomas: Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Navarra y Aragón. La carrera tiene un ambiente familiar, ya que cuenta con la participación, en algunos casos, de padres, abuelos y nietos, muchos de ellos relacionados con el colegio Tajamar. La llegada a Torreciudad está

prevista para el sábado a primera hora. Allí ofrecerán a la Virgen de los Deportistas los trofeos deportivos de la temporada. Otros participantes cubren en bicicleta la distancia en tres etapas, con descansos en Almazán (Soria) y Ayerbe (Huesca). La popular carrera cuenta con la participación de un millar de corredores inscritos. Entre estos cabe destacar una compañía de los Regimientos Inmemorial del Rey (Madrid) y Alcázar de Toledo, el Club Cámara de Lisboa y alumnos de varios centros de enseñanza.

Especial reconocimiento mereció ayer Lázaro Linares (Madrid, 1935), entrenador de atletismo de Tajamar durante cuatro décadas. Fue el descubridor de atletas como Chuso García Bragado, campeón del mundo en 50 km y atleta con récord mundial de participaciones olímpicas. También entrenó a atletas como Fernando Cerrada y Antonino Baños, ambos medalla de oro en los Juegos Mediterráneos de 1975, en 5.000 m.l. y maratón, respectivamente, entre otros muchos méritos.

En foco

# Un azote de Podemos para las juventudes de Ayuso

Ignacio Dancausa, estudiante de 20 años en la Complutense, será el presidente de Nuevas Generaciones tras el congreso que se convocará hoy

Pablo Gómez. MADRID

Este viernes se convocará de forma oficial el próximo Congreso de Nuevas Generaciones de Madrid, la organización que agrupa a los más jóvenes del Partido Popular en la región. Y como sucedió con el cónclave en el que se encumbró a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la formación, en esta cita tampoco habrá competición entre distintas candidaturas. Al menos, no se espera esa disputa, aunque al tratarse de un congreso abierto, no es descartable al 100%. Desde hace meses se viene trabajando en la búsqueda de un equipo que permita su renovación total. Hasta que se ha concretado la fumata blanca con una lista de unidad que estará liderada por Ignacio Dancausa, tal y como ha podido confirmar LA RAZÓN. Se trata de un estudiante de 20 años, que se convertirá en el nuevo presidente de Nuevas Generaciones en Madrid en las próximas semanas. La actual dirección de la organización ha convocado para las 18:30 de este viernes una reunión de su Junta Directiva Regional en la sede de la calle Génova, en donde se pondrá fecha al congreso.

Dancausa está estudiando Derecho y Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente en el cuarto curso de este doble grado, será él quien lidere una candidatura en la que previsiblemente figuren Elisa Vigil y Álex Cortés, dos jóvenes cuyos nombres también se han venido barajando en las quinielas durante estos meses.

#### «Jóvenes, no viejos»

Será, por tanto, Ignacio Dancausa el encargado de llevar a cabo la transformación radical que Ayuso busca en el seno de la organización juvenil con el propósito de que ésta recupere su sentido original. «Quiero jóvenes del PP, no viejos de Nuevas Generaciones»,

> Díaz Ayuso y Cifuentes, junto al retrato de esta última en la Real Casa de Correos

señaló la presidenta durante una de sus intervenciones en el congreso de mayo. Esta declaración de intenciones se ha traducido en la búsqueda desde entonces de un perfil que Dancausa representa: un joven en la etapa universitaria, en el entorno de los 20 años y que no ocupara ninguna responsabilidad institucional que le impidiera centrarse en su labor en el partido.

Y es que al margen de su militancia en el PP de Madrid, Dancausa es el presidente de Libertad Sin Ira. Creada hace dos años, esta asociación nació en la Universidad Complutense gracias al paso adelante dado por medio centenar de estudiantes. Con tres objetivos claros: la despolitización de la universidad, la neutralidad del campus y la defensa de la libertad de expresión. Unos principios que,

desde el primer momento, provocaron la airada respuesta contra ellos de la izquierda, especialmente en la facultad de Políticas de la Complutense, convertida desde hace años en el «laboratorio» de Podemos. No en vano, desde allí dieron el salto a la política muchos de los principales líderes de la formación morada. Los miembros de Libertad Sin Ira han tenido que soportar en este tiempo escraches en la práctica totalidad de las actividades que han convocado e, incluso, la cancelación de algunos actos por parte de la propia decana de la facultad, como ocurrió hace algunos meses con la conferencia que, organizada por Libertad sin Ira, tenía prevista pronunciar en estas instalaciones la diputada



popular en la Asamblea de Madrid Elisa Vigil. O el coloquio que, sólo unas semanas antes, habían programado estos estudiantes con Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, y que también fue cancelado.

«Es evidente que si entras en un espacio y lo primero que lees es "Gora ETA" no te sientas libre para decir lo que piensas. Si yo te digo: Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, es normal que lo primero que se te venga a la cabeza sea una imagen antisistema, de piquetes o barricadas», reconocía Dancausa a LA RAZÓN en una entrevista el pasado mes de mayo. De hecho, hace apenas tres semanas, algunos miembros de la asociación presidida por Dancausa

sufrieron un ataque en los pasillos de la facultad de Políticas de la UCM. Instalaron una mesa informativa para dar a conocer sus actividades cuando una persona les quitó una bandera de España para, a continuación, destrozarla y pintar en ella una hoz y un martillo y el lema de «Gora ETA».

#### El ataque de Monedero

Dentro de esta campaña de acoso, el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero publicó hace meses un vídeo en el que situó directamente a Ignacio Dancausa en la diana de la izquierda. Con su imagen y el lema «los fascistas a la universidad a estudiar no van». Un ataque que no sorprendió al próximo presidente de Nuevas Genera-



Ignacio Dancausa, en un acto reciente del PP de Centro

ciones: «Es lo habitual en ese señor. Pero hay que denunciar este tipo de acoso para que, a pesar de profesores como Monedero, hagamos que la Universidad sea un espacio de debate».

La renovación de la dirección y del espíritu de Nuevas Generacio-

nes es uno de los capítulos que el PP de Madrid afrontará en los próximos meses, de acuerdo al nuevo tiempo abierto tras la elección de Ayuso como presidenta. Un contexto en el que también han de situarse las jornadas que, a modo de convención, arrancarán el 21 y 22 de octubre y finalizarán en el mes de febrero en torno a cinco ejes temáticos con los que los populares madrileños buscan «reforzar el discurso político y escuchar a los afiliados y a la sociedad madrileña y para dar respuestasalosasuntosquelespreocupan» de cara al ciclo electoral que se avecina el próximo año.

En paralelo, el PP de Madrid continuará perfilando el equipo de candidatos para las elecciones municipales del mes de mayo. Antes de verano, fueron 16 los cabezas de cartel confirmados. Todos ellos en feudos -la mayoría, grandes ciudades del sur-actualmente en manos de la izquierda. Es el caso de Móstoles, Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Alcalá de Henares o Parla. A principios de octubre, se concretará una segunda tanda de nombramientos. Y antes de las vacaciones navideñas, estarán nombrados los candidatos en todos los municipios en los que el PP no gobierna. En enero, según la hoja de ruta que contempla el equipo próximo a Ayuso, se procederá a la designación de los cabeza de cartel en las localidades que actualmente sí tienen ejecutivos locales liderados por el PP.



## Sol completa la galería de sus presidentes electos

La presidenta descubre el retrato de Cifuentes con una reivindicación de su figura

P. Gómez. MADRID

Blade Runner en la Puerta del Sol. Volvió ayer Cristina Cifuentes al kilómetro cero de la capital para descubrir, mano a mano con Isabel Díaz Ayuso, su retrato como expresidenta regional. La obra de Rafael Cidoncha, con Cifuentes enfundada en rojo, ya cuelga de las paredes de la Real Casa de Correos junto a los de Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardóny Joaquín Leguina. Una cita en la que presidenta y ex presidenta echaron la vista atrás. Más a modo de reivindicación que de ajuste de cuentas. «Hicimos muchas cosas importantes, vimos muchas cosas asombrosas y que nunca hubiéramos imaginado. Vimos incluso atacar naves en llamas más allá de Orión, vimos brillar Rayos C cerca de la Puerta de Tannhäuser. Y precisamente gracias a este cuadro, esas cosas ya no se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia», señaló Cifuentes. Hace casi un año y medio, Cifuentes regresó por primera a vez a Sol tras su dimisión como presidenta. Más de 1.100 días después. Fue condecorada con la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y

confesó presentarse «libre de cargos y cargas». Volvía a la que había sido su «casa» durante tres años. Desde entonces, un par de visitas más. Pero ahora, por primera vez, el regreso era completo, al subir a la «planta noble» del edificio. «Decía Sabina que no hay que volver al lugar donde se ha sido feliz. Yo creo que sí hay que volver, aquí estoy, en un lugar en el que he sido profundamente feliz y lo hago sin nostalgia, pero con mucho orgullo y gratitud», aseguró. Y puso en valor el «privilegio» que representó «servir alosciudadanos». Recordólas «cosas malas y terribles» que sucedieron entonces, pero también otras «muchísimas cosas buenas».

Antes, Avuso hizo un recorrido personal y político de su antecesora. Testaruda, alegre, graciosísima y profundamente detallista, apuntó. «Valiente, trabajadora y constante», añadió. «Me afilié hace 17 años a mi partido y puedo decir que Cristina es una de las mejores personas que he conocido. Tratando a todo el mundo por igual. Tengo recuerdos de ella sentada en una mesa del PP a altas horas de la noche cuando ya no quedaban ni los figurantes de pasillo que hay en todas las organizaciones políticas o quedándose la última en un mitin para que ningún afiliado se quedara sin su foto. Agotada, subida a unos tacones altísimos con un dolor de espalda infernal y siempre con esa sonrisa».

Lamentó el trato «despiadado» que ambas han recibido por llegar



José Luis Fajardo



El cuadro de Ruiz-Gallardón fue elaborado por Hernán Cortés



Retrato de Aguirre, obra de Rafael Cidoncha

a Sol. «Nuestra familia sufre mucho porque son las víctimas de nuestra vocación de servicio público. Pocas personas saben lo que se siente cuando se han de tomar decisiones tan difíciles un mismo día, después de largas horas de duro trabajo y sentir el dolor de ver a los tuyos difamados, señalados o perjudicados en sus vidas diarias sin oportunidad de defenderse». En el caso de Cifuentes, según Ayuso, se llegó a límites inhumanos. Como cuando estuvo «ingresada al borde de la muerte en La Paz y le organizaban protestas sindicales deseándole el peor final. O cuando fue insultada o escupida cuando iba sola por las calles de nuestra querida Malasaña. Ahí aprendí que cuanto más cara plantas al mal, más virulenta es su respuesta y eso es que lo estás haciendo bien. Por eso no hay que aflojar ni dejarse imponer ni que ese mal minoritario acabe con la alegría, la paz y la prosperidad de la mayoría».

A pesar de todo lo malo, Ayuso insistió en una reflexión: «Merece mucho la pena ser presidente de la Comunidad de Madrid. Por eso sé que, a pesar de todo, a Cristina le hamerecido la pena ysé que no hay mayor honra del pedazo de España que te lo ha dado todo».

También visiblemente emocionada, Ayuso reconoció que «no son pocas las personas que todos los días me hablan de ti». Y reivindicó su figura como la de «una mujer moderna que apoyaba la moda española y los toros, que fomentó el uso de las nuevas tecnologías en política, que amaba los animales y la naturaleza, que respetaba las tradiciones y sentía pasión por las vanguardias que alimentan Madrid, que acercó a los jóvenes esta administración y siempre escuchó al débil y se encaró firmemente al que lo merecía».

Lo que pasaba en 1763

# DEMOSTRACION, En que se dá un méthodo facil Para jugar en la Nueva LOTERIA de Madrid,

#### El Marqués de Esquilache crea la primera Lotería Nacional

Tal día como hoy, Carlos III promulgaba en Madrid un Real Decreto en el que se prohibían todos los juegos de azar... salvo uno: la llamada «Lotería de los números». Fue su responsable de Hacienda, el marqués de Esquilache, el que ideó este juego legalizado «que se convierta en beneficio de Hospitales, Hospicios y otras Obras Pías y públicas». Dicho de otro modo, nacía con el afán de ser un impuesto «voluntario». Con todo, no fue hasta 1811 cuando se instauró la «Lotería real», celebrándose el primer sorteo justo un año después.

#### J. V. Echagüe. MADRID

Tres Cantos se encuentra estos días de exámenes. Unas pruebas que se prolongarán hasta la mañana de hoy. En juego, la posibilidad de ser designada Ciudad Europea del Deporte para 2023. Un comité de ACES Europe, la asociación encargada de otorgar dicha distinción, ha inspeccionado todos y cada uno de los centros de la localidad en los que se practica deporte. En el Consistorio tienen la lección bien aprendida. Como dice su alcalde, Jesús Moreno, se han limitado a mostrarles el «día a día»: desde las futuras madres que hacen yoga prenatal, pasando por los recién nacidos que ya aprenden a nadar, y hasta llegar a los centros municipales donde los más de 9.000 mayores de 75 años de Tres Cantos pueden trabajar un envejecimiento activo. «De 51.000 habitantes que viven en la localidad, más del 75% practican algún deporte», afirma el regidor a LA RAZÓN.

Hoy tendrá lugar la rueda de prensa en la que presentará al público una candidatura «ilusionante» para la localidad. Como explica Jesús Moreno, convertirse en la Ciudad Europea del Deporte supone un «reconocimiento internacional». «Es algo que pondrá en valor a nuestros deportistas; formaríamos parte de una red de 3.000 ciudades europeas, lo que supondrá que intercambiemos experiencias, y se nos abriría la puerta a realizar proyectos gracias a los fondos europeos». En todo caso, lo más importante es «ese reconocimiento a nuestras deportistas, tanto de base como de élite, pasando por los profesores de colegios e institutos».

#### Tres localidades más

La de Tres Cantos es la única candidatura madrileña, pero no la única española. Por el momento, Eibar (País Vasco), Martorell (Cataluña) y La Coruña (Galicia) tienen idéntico objetivo. Cada año se presentan entre 25 y 30 ciudades de todos los países de la Unión



# Tres Cantos quiere ser ciudad europea del deporte

La localidad aspira a esta distinción para 2023. Otras tres ciudades españolas competirán con el municipio

Europea.

En favor del municipio están sus instalaciones deportivas: el Polideportivo La Luz, el Gabriel Parellada, el pabellón de patinaje Laura Oter.... Con todo, el objetivo de Tres Cantos es el de seguir creciendo en ese sentido. «Uno de los retosquenos hemos marcado es que cada disciplina deportiva tenga su propia instalación: el Polideportivo La Luz será un punto de referencia del baloncesto; hemos inaugurado el pabellón del Pinar, que será un punto de encuentro de la gimnasia artística y rítmica; nuevas pistas de tenis y pádel; la remodelación del polideportivo para la práctica de artes marciales, con salas de esgrima; seguir mejorando las instalaciones para voleibol, squash, bádminton...», señala el alcalde. Y es que en el municipio «no queremos un títu«Miniolimpiada» celebrada este verano en la localidad

lo para enmarcarlo. Lo que queremos es un reconocimiento al esfuerzo y compromiso de los deportistas y de los vecinos, que han hecho del deporte una de nuestras señas de identidad».

¿Por dónde creen que «respira» el comité evaluador? ¿Confían en que tienen posibilidades? De momento, las sensaciones son muy positivas. «Se han mostrado muy sorprendidos por toda la información facilitada. Y es que, evidentemente, no se puede «preparar» toda una ciudad para dar una buena impresión al comité por espacio de unos días. Como señala Moreno, el hecho de ver tantos centrosy colegios conjóvenes y no tan jóvenes practicando una gran variedad de disciplinas deportivas fue la mejor de las presentaciones. «Apostamos mucho por el deporteinclusivo, para que las personas más vulnerables puedan acceder

#### El comité evaluador se encuentra estos días examinando las instalaciones deportivas

al mismo, y por el deporte femenino», añade el regidor.

Oficialmente, el comité ha reconocido que «se nota que se ha hecho un trabajo muy serio, y se ha defendido con el corazón y con el alma. Espero que nos veamos el 6 de diciembre en Bruselas», dijeron. Es en la capital europea donde esta asociación tiene su sede.

La decisión final de ACES Europe no se conocerá, aproximadamente, hasta finales de octubre o principios de noviembre. Mientras tanto, Tres Cantos «trabaja con mucha ilusión. Somos un municipio humilde y hemos desarrollado un gran trabajo. Lo afrontamos con mucho ánimo». LA RAZÓN • Viernes. 30 de septiembre de 2022



# La capital tendrá su Chinatown en Usera

Cibeles potenciará turísticamente un distrito de Madrid que acoge a más de 10.000 personas del país asiático

## J. V. Echagüe. MADRID

El distrito de Usera ya era el Chinatown madrileño. Al menos de forma oficiosa. Alrededor de 10.000 ciudadanos del país asiático residen en la zona, constituyendo así la comunidad china más grande de España. En barrios como Pradolongo constituyen el 41,4% de la población extranjera; en Almendrales, un 33,2%; en Moscardó, un 31,8%; en Orcasur, un 31,5%... No en vano, en lo que respecta a la capital, son la tercera nacionalidad, por detrás de venezolanos y rumanos. Sin embargo, faltaba aún por darle «oficialidad» al título: que Usera, aparte de ser conocida popularmente como nuestro Chinatown, se proyecte como tal al resto del mundo.

Así lo ha afirmado la presidenta concejala de Usera, Loreto Sordo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que ha tenido el distrito como escenario. «En Usera tenemos un valor añadido: la multiculturalidad. Aquí viven 10.000 personas chinas. Y eso ha hecho que estemos trabajando con ellos de la mano en varios proyectos. Estamos dando los primeros pasos para establecer nuestro Chinatown español y madrileño. Es algo que la comunidad venía pidiendo. Es un proyecto muy de

Celebración del año nuevo chino en las calles de Madrid ciudad, pero empieza en un barrio», avanzó Sordo.

La concejala afirmó que se viene trabajando en la idea «desde que comenzamos la legislatura». «¿Por qué Madrid no iba a tener su Chinatown? Todo el mundo, cuando visita Nueva York, San Francisco o Londres, aprovecha para pasar una mañana en esos barrios. Aquí tenemos esa oportunidad», dijo Sordo, a preguntas de la prensa. De hecho, afirmó que se está trabajando con el Área de Turismo y los fondos europeos en esta dirección. El proyecto se ha incorporado a la segunda convocatoria extraordinaria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino de la Unión Europea.

Así, se empezarán a dar unos primeros «pasos estéticos». Uno de los proyectos será la puesta en pie de «arcos», o puertas chinas que recibirán y despedirán a los visitantes en el perímetro del nuevo Chinatown. También ha aludido a la colocación de «la estatua de un panda en la plaza más emblemática de nuestro Chinatown». En este caso, la elegida será la plaza del hidrógeno.

El eje central del proyecto será la calle Dolores Barranco, una vía que será peatonalizada. «Serán unos primeros pasos estéticos que harán que ese polo de atrac-

La estatua de un oso panda y los arcos de entrada y salida de la zona, entre las primeras actuaciones ción turística se vaya creando de forma natural. Y siempre de la mano de ellos (la comunidad china), que son los que nos están ayudando a nivel comercial con este proyecto».

Además, y según amplió posteriormente el Consistorio, el distrito va a incrementar la programación cultural los fines de semana y potenciará el atractivo gastronómico de los establecimientos, especialmente los de comida china.

Durante su comparecencia, Sordo ha recordado que «Usera es un distrito humilde, de los más vulnerables de la capital, pero trabajador. La ciudad se hace desde los barrios y, sobre todo, desde los distritos del sur». Y recordó que, de los 21 que conforman la ciudad, es el que más ha crecido en presupuesto e inversión: un 17%. «Hemos transformado las instalaciones deportivas, arreglado todos los parques infantiles y retirado el amianto de todo el poblado de Orcasitas», enumeró.

# de los proyectos será la puesta en

# Las luces de Navidad, en 230 puntos y con ahorro

# R. F. MADRID

La Navidad volverá a Madrid. Así lo quieren los madrileños, pese a la guerra y la inflación. Y así lo valora la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que aprobó ayer el contrato para las luces de Navidad de 2023, con luminarias completamente led repartidas en 230 emplazamientos en los 21 distritos. El Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida mantendrá reuniones con los sectores implicados en la campaña navideña para «abordar algunas posibles medidas de racionalización energética».

El Gobierno de la capital busca con este contrato «recuperar» los niveles de visitantes que había antes de la pandemia, con el objetivo de «al menos» superar la cifra de 2019, cuando más de 863.000 viajeros visitaron la ciudad en el mes de diciembre.

La portavoz municipal, Inmaculada Sanz, afirmó que la
«idea fundamental» es «potenciar» el comercio, la hostelería
yel turismo de la ciudad, puesto que son un «gran atractivo».
Sanz añadió que volverán los
tradicionales belenes, la bola
que se ubica en la confluencia
de la calle Alcalá y de Gran Vía,
la Menina luminosa y «alguna
novedad», como «ocurre todos
los años».

#### Se necesita cubrir vacante de COCINERO QUE TEMPORALMENTE SE REALIZA EN RÉGIMEN INTERNO

Imprescindible
Título Medio/Superior de Cocina,
experiencia y buenas referencias.
Importante salario.
Interesados mandar currículum a:

cocineromadridcapital@gmail.com



Un espacio
enfocado no
solo a
albergar el
pasado de la
Armada;
también será
lugar de
estudio de su
historia y
hazañas

# El nuevo Archivo de la Armada se levanta en Campamento

Nao Victoria, La Pinta o Santísima Trinidad son los nombres de las instalaciones que la Armada construye para acoger su impresionante e inmenso bagaje

# Rafael Fernández. MADRID

Una nueva vida y una puesta en valor de los importantes archivos de la Armada. Todo ello teniendo muy presente los fondos documentales del Viso del Marqués, uno de los grandes epicentros de la relevante Armada española. Ahora, corre el tiempo y en el barrio de Campamento, en Madrid, se está llevando a cabo la construcción del «Archivo Histórico de la Armada», un proyecto que engloba tres edificios con nombres de grandes navíos de la historia marítima de España. Estos se sitúan flotando sobre láminas de agua y se comunican mediante pasarelas, como si de una flota de barcos se tratara. Una nueva ubicación a la que se trasladará también el Archivo del Museo Naval de Ma-

El nuevo Archivo consistirá en diferentes edificios conectados por pasarelas y divididos en dos plantas, que, atendiendo a la función que en ellos se desarrolla y cuyas dimensiones se corresponderán con las dimensiones (manga y eslora) de algunas de las embarcaciones más insignes de la Armada española, serán: Patio de entrada «La Pinta», Edificio principal «Nao Victoria 1», Edificio de oficinas «Nao Victoria 2» y los depósitos «Navío Santísima Trinidad».

El Ministerio de Defensa ha dedicado a ello 4,3 millones de euros, en una parcela del Acuartelamiento Alfonso X en Campamento. Esta edificación integrará el Archivo del Museo Naval y diferentes archivos dispersos en varios depósitos, fundamentalmente en el Archivo General del Cuartel General de la Armada. Se da así cumplimiento a la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español que establece que «todos los poseedores de Bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico están obligados a conservarlo y protegerlo y mantenerlo en lugares adecuados».

Las nuevas instalaciones contarán con una capacidad de archivo



Imagen del futuro Archivo de la Armada

de 15 kilómetros lineales de documentación y archivo digital. También dispondrán de un centro de consulta y espacios adecuados para conferencias y seminarios.

El Archivo General de la Marina «Álvaro de Bazán», creado en el año 1948, recoge toda la documentación histórica de la Armada. Se encuentra ubicado en la localidad de Viso del Marqués (Ciudad Real), en el Palacio de los Marqueses de Santa Cruz, construido en

Las instalaciones contarán con 15 kilómetros lineales de documentación y archivos digitales el siglo XVI y declarado monumento nacional en 1931. El palacio fue cedido a la Armada en régimen de alquiler por una cantidad simbólica, de una peseta al año, durante un plazo prorrogable de noventa años, para establecer allí un archivo museo dedicado a la figura de D. Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz.

#### **Fondos**

En sus más de 14 km. de estanterías se agrupa la documentación procedente de la antigua Secretaría de Estado de Marina y posterior Ministerio de Marina y demás organismos que se han alternado en la dirección y mando naval (Almirantazgo, Dirección General de la Armada,...), así como parte de los archivos de los antiguos Departamentos Marítimos de Ferrol, Cádiz y Cartagena y del Apostadero de Filipinas. Se trata de un conjunto documental fundamental para el estudio de la Marina española entre los siglos XVIII al XX, y valiosísimo también para el conocimiento del comercio exterior, las comunicaciones marítimas, las relaciones internacionales, los derroteros y los descubrimientos geográficos, y de gran interés para la historia de los movimientos políticos y económicos de distintos países, en especial del continente americano.

En líneas generales, la documentación conservada es fruto de la gestión de todas las competencias en relación con la Marina de Guerra, así como la relativa a otros ramos que como la Marina Mercante o la Navegación y la Pesca Marítima han sido despachados en distintos períodos históricos por el Ministerio de Marina. Entre sus series documentales se pueden citar las expediciones marítimas, a Indias y Europa; las series de buques, con sus historiales, libros matrices, libros de órdenes, cuadernos de bitácora y cuadernos de máquinas; la documentación relativa a la construcción de buques, diques y almacenes; arsenales; corso y presas; navegación mercantil; escuelas y academias; la documentación de los Organismos Superiores de la Armada y las Comisiones de Marina en el extranjero; la administración de justicia, etc.; además de toda la documentación relativa a la gestión de personal de los distintos Cuerpos de la Armada; los expedientes de concesión de cruces y recompensas; retiros y pensiones, etc.

Ahora, en el barrio de Campamento de Madrid, la Armada tendrá su espacio para albergar siglos de gloria y hazañas. Un lugar vivo también para el estudio y el aprendizaje.

# Restaurantes 50

Es la decana de las sidrerías de Madrid, y posiblemente de todas las existentes en España, ya que abrió sus puertas en 1888.

La historia tan dilatada de este establecimiento sólo puede explicarse por la continuidad en dicha tradición que mantiene la cuarta generación de su fundador. Ven a conocernos, estamos en: El Paseo de La Florida nº 34, (junto a los frescos de Goya situados en la vecina Ermita de San Antonio)..



"Disfruta en nuestra terraza de nuestra Sidra de elaboración artesanal y nuestros platos tradicionales todos los días de la semana"

> Paseo de la Florida, 34 91 547 79 18 www.casamingo.es



Casa Mingo

El Restaurante Gala, inaugurado en 1989, ofrece platos elaborados con las mejores materias primas de temporada. Sus menús a base de setas se han convertido en todo un clásico, aunque entre sus especialidades destacan también otros platos como el steak tartare de solomillo cortado a cuchillo y preparado en salsa, o los erizos de mar gratinados a la muselina de cava. En

como el steak tartare de solomillo cortado a cuchillo y preparado en salsa, o los erizos de mar gratinados a la muselina de cava. En Gala, todo está pensado para que los comensales disfruten. El local tiene un diseño acogedor con una capacidad para treinta comensales. Para los momentos más especiales, tienen un pequeño comedor reservado privado para ocho personas.

c/ Espronceda, 14 91 442 22 44 www.restaurantegala.com





La Mejor Marisquería calidad-precio de todo Madrid,

gran variedad de pescados y carnes. Especialidad Ostras de Arcade, nécoras, gambas, langostinos de San Lucar, Percebe Gallego y Centollo de la Ria, cigalitas y cigalas de Tronco...

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Menus para grupos.

LOPEZ DE HOYOS 198, SAN NAZARIO 3. www.restaurantecriado.com 914160637 • 914133551

El sabor del Mar llevado a la mesa, ven a degustar nuestra riquísima merluza de pincho, pulpo a feira, empanadas caseras, carnes gallegas, pescados salvajes y los mejores mariscos de nuestras rías. Sabores gallegos traídos directamente a tu mesa. Abrimos de Lunes a sábado

Calle del Nardo 2
915711724
www.restauranteburela.es





Cocina tradicional mediterránea con toques modernos donde cada plato se elabora minuciosamente con los mejores productos de tierra y mar. Una acogedora barra donde se pueden degustar raciones, medias raciones y tapas, un cálido y espacioso comedor, además de una amplia terraza climatizada, siempre con un trato exquisito para que se sientan como en casa. En L'Abbraccio se respira la pasión y el profesionalismo de un gran equipo dedicado a la atención del cliente.

Salones para eventos con proyector, entrada para personas con movilidad reducida y aparcacoches.

Abierto de lunes a domingo Ven a disfrutar de nuestra acogedora terraza este verano

Capitán Haya, 51 91 579 08 49 • 91 571 86 64 www.labbraccio.com

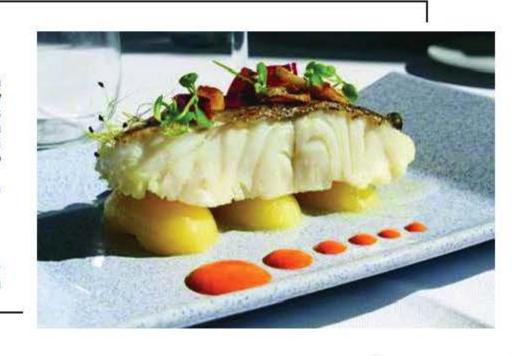

# MADRID VIVR

Viernes 30.9.2022



# Cómo llegar



Chispa Bistró
Dónde: C/ Barquillo, 8.
Tel.: 917 518 156.
chispabistro.com

Gabriel Sodré y Juan D'Onofrio son el alma de Chispa Bistró

te georgiana otra de café y hojas

frescas. Es posible adquirir pro-

ductos típicos, como las nueces

# Gastronomía

# Cinco mesas de las que no levantarse este finde

Es viernes y el estómago lo sabe. Ahí van algunas aperturas

Desde una casa de comidas gallega a un bistró o un georgiano



Tatiana Ferrandis. MADRID

Que levante la mano quien ande contando las horas para que se le caiga el boli. Nosotros, la alzamos los primeros, así que ya tenemos nuestra selección de establecimientos recién incorporados al apabullante panorama gastronómico. Y, son cinco. Tras darse un respiro atlántico con #xeitonado en Sanxenxo, Iván Domínguez traslada este concepto a Madrid. El objetivo no es otro que «continuar con lo que hicimos en las Rías Baixas apostando por una oferta más sencilla y dinámica, manteniendo los principios de siempre: Galicia, producto y espontaneidad», explica. Se trata de una casa de comidas gallega, lo más parecido a una romería popular, con sus mesas compartidas y la materia prima como protagonista. Una propuesta informal, frescay divertida en la que disfrutar elaboraciones populares gallegas. ¿Qué pedir? Caldo, empanada, zorza, carne o caldeiro. La leyenda 19' 20" tiene que ver, precisamente, con el origen del chef. Y es que, existen 19 minutos y 20 segundos de diferencia horaria solar entre La Coruña y Madrid. El nombre del local tampoco fue escogido al azar, ya que Xeito en gallego significa el conjunto de condiciones que permiten realizar una actividad con éxito.

¿Conocen el local de Gabriel Sodré y Juan D'Onofrio? Si no es así, sepan que es muy recomendable. Se llama Chispa Bistró y se encuentra en el 8 de Barquillo. Se conocieron en la escuela de cocina y pastelería Bellart, en Barcelona, y han decidido apostar por un espacio, cuya carta está formada por quince platos, que cambiarán cada mes y que parten de la gastronomía asiática y mediterránea para ofrecer una culinaria personal y pensada para compartir. Ejemplos son el huevo

# No te pierdas Fetuccini trufados

El grupo Isabella's también ha escogido la capital para crecer e inaugurar Casa Isabella (Puigcerdá, 4), donde podemos probar algunos platos míticos de la casa madre. Entre ellos, los espaguetis con centollo, los fetuccini trufados (en la imagen) y la tagliata con romero y patatas fritas.



con setas y gazpacho de calabacín,

el cogollo con curry verde y toma-

te y el pichón con canelón de pue-

ya es hora de descubrirla. ¿La me-

jor manera? Reservar en Nunuka

(C/Libertad, 13), donde destacan

clásicos como el khachapuri, un

pan plano horneado al momento

y relleno de queso y una yema de

huevo, y el khinkali, una masa co-

cida con carne picada y caldo. Y,

como platos principales, el khar-

cho con elarji, un suave guiso de

gambas con queso, maíz y salsa

tradicional de nueces y el chaqa-

puli, una tradicional receta de cor-

dero en salsa de estragón y ciruela.

Cuenta con una parte de parrilla,

donde saborear las «mtsvadi», las

brochetas de presa ibérica con

guarnición de patata baby y ma-

zorca de maíz y el «qababi», un

Poco conocemos de la cocina georgiana y hemos decidido que

rro y pera).

de Chispa Bistró kebab de ternera con salsa pican-

# Un margarita, por favor

verdes cocidas en almíbar.

La Rita (restaurantelarita.com) rinde homenaje a Rita Hayworth, cuyo nombre original es Margarita Carmen Cansino, quien de niña recorría los bares de las calles de Tijuana bailando junto a su hermana para ganar dinero para su familia. Fue en uno de esos lugares donde probó por primera vez un cóctel que le fascinó y resultó ser una margarita. Es precisamente por este motivo, por el que nuestro almuerzo en La Rita comienza con el combinado «El Beso de Rita», el clásico trago, pero con un toque final de frutos rojos. Dicho esto, al frente de los fogones se encuentra Jose Sacristán (Taberna Gaztelupe), así que llevan su sello el estofado de setas shiitake con parmentier a la tartufata, el huevo de corral a baja temperatura y el aguacate roll relleno de tartar de salmón noruego macerado con fruta de la pasión. Son recetas ideales para anteceder al brownie de rabo de toro y a la brocheta de rape y verduritas. Tomen nota, imbatible es el menú degustación por 40 euros sin bebida (10 más le cobrarán si pide vino), mientras que el del día cuesta 15 y el «brun-

ch», 19,90.

existe algo que no cuadra en ellas. Hay algo perturbador en recrear una imagen que aspira a ser una copia exacta pero no lo es. El caso es que hemos hecho una película sobre Marilyn sin Marilyn. Y el efecto es como de un «dejà vu» onírico que se convierte en una pesadilla. Es una película-sueño, sobre el inconsciente, sobre lo irracional. Rodamos en el apartamento donde vivió con su madre, y también en el piso donde murió. Era como si siguiéramos a su fantasma.

# ¿Su película «Blonde» existiría sin el #metoo?

Antes del #metoo, los ejecutivos de Hollywood solo percibían en «Blonde» lo desagradable de la historia. No veían que pudieran sacarle ningún beneficio a darle voz a una mujer que había sufrido



De izquierda a derecha: **Xavier Samuel** (que da vida a Cass Chaplin), Anade Armas (en la piel de Marilyn) y Evan Williams (quien interpreta a Eddy G). Juntos formaron un trío sexual y sentimental de lo más agitado en la etapa iniciática de la actriz

exacta y a la vez meditación emborronada por la angustia, la película juega sin miedo con la iconicidad de lo público y lo privado (de Norma Jean/Marilyn, que es lo mismo que decir que de Jekyll/Hyde) sin temer los saltos al vacío, desafiando la memoria que todos tenemos de la estrella pasando las hojas de un álbum de fotos infernal. Se trata de imaginar qué sentía Norma Jeane, no de hacer un «biopic»

al uso. Y en un delirio de

recreaciones y formatos

como Marilyn. Ahora hay un mercado para eso.

# A medida que avanza el metraje tiende a filmar a Norma Jean/ Marilyn sola en el encuadre...

La idea era alcanzar su interior. Es una película sobre la añoranza y también sobre la soledad. He intentado hacer un filme que sea como una pieza musical, que no esté tan interesado en la trama. Creo que, en general, las tramas son aburridas.

# ¿Qué retos le planteó adaptar una novela de hasta ochocientas páginas?

Lo importante era centrarse en la historia que Marilyn cree desde pequeña. Por un lado, ese padre que no conoce, y que siempre está a punto de volver, y que la amará como no hizo su madre. Por otro, la idea de que, al nacer, destruyó la vida de su madre. En esa encrucijada emocional, entre la búsqueda eterna de la figura paterna y la obsesión por tener un hijo, está el corazón del relato que explica la novela. Ella entiende su carrera como una manera de conseguir esas dos cosas, y se equivoca. Marilyn Monroe es la huérfana perdida que logra convertirse en la persona más visible del mundo. Y está obsesionada con esa visibilidad para que la encuentren.

# ¿Cómo fue el proceso de trabajo con Ana de Armas?

Desmenuzamos juntos el guion, pero, al margen de toda la investigación previa, que fue ingente, el resultado parte de la imaginación de Ana. Muy al principio, había algo de barrera lingüística, porque Ana hacía seis años que no hablaba inglés. Lo superamos muy rápido. No podría haber hecho la película sin ella. Ella puede hacerte sentir lo que la misma Ana siente en un minuto. Es una actriz de primera, algo que me ha pasado muy pocas veces. Y extraordinaria.

múltiples, permitir que habitemos el espacio mental de un
mito en proceso de demolición.
Si «Mulholland Drive» era, en
realidad, el sueño del cadáver
de una actriz que fracasó,
Dominik piensa en otro universo posible: ¿y si ese cadáver
hubiera sido el de Marilyn
Monroe, que murió de éxito? ¿Y
si esta fascinante, radical
«Blonde» fuera la cara B de
«Mulholland Drive»?

Sergi SÁNCHEZ

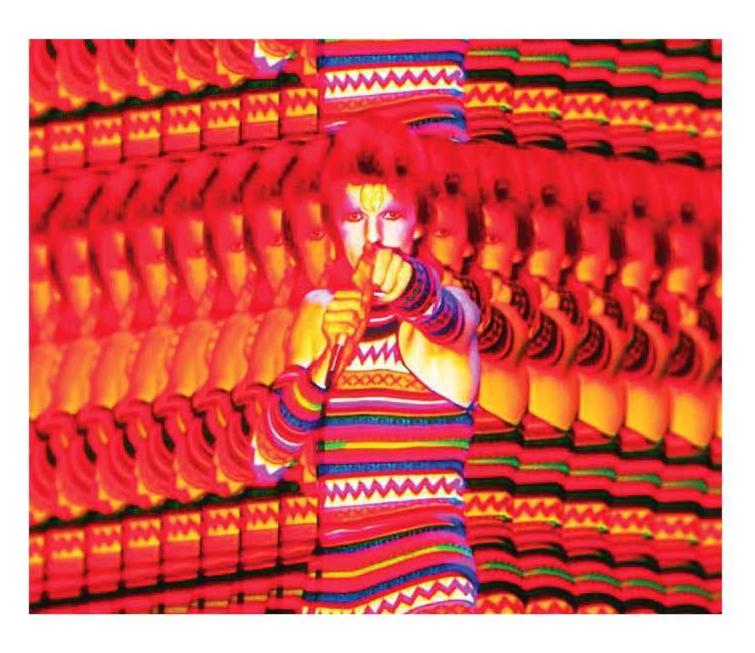

# «MOONAGE DAY DREAM»

\*\*\*\*

Dirección y guion: Brett Morgen. Música: Tony Visconti. Participantes: Bing Crosby, Dick Cavett, Iman, Lou Reed, Russell Harty. Estados Unidos, 2022. Duración: 135 minutos. Documental.

# Bowie, en cuerpo presente

¿Habría leído Bowie al filósofo Jacques Derrida? ¿Anticiparía que iba a protagonizar un documental hauntológico como «Moonage Daydream»? La hauntología piensa la estética de la ausencia generada por la paradoja fantasmática. El fantasma llega del pasado pero aparece aquí y ahora. Así es cómo Brett Morgen presenta a Bowie en su portentoso «Moonage Daydream». La voz del cantante británico narra el documental como si Morgen lo hubiera entrevistado ayer, los conciertos suenan como si fueran en directo, y las imágenes parecen seguir la lógica de un flujo onírico (el largo prólogo se debate entre los delirios psicodélicos de Kenneth Angery la meditación cósmica del Terrence Malick de «El árbol de la vida») que responden al pensamiento de un Bowie en cuerpo presente, músico regresa de las catacumbas de la Historia para presentarse como algo nuevo, incluso en el siglo XXI. Morgen podría haber seguido a rajatabla el quiebro de temporalidades, y probablemente

entonces habría evitado toda tentación cronológica. Existe esa linealidad difusa, aunque las múltiples fases de la carrera del autor de «Ashes to ashes» se superpongan de forma mercurial, orgánica, y Morgen, que ha contado con acceso libre al archivo de Bowie, cinco millones de documentos si sumamos conciertos, diarios, pinturas, grabaciones y etcétera, se permita el lujo de potenciar o sobrevolar algunas de sus etapas creativas. Más allá de su estratosférica aportación al mundo de la música, «Moonage Daydream» demuestra hasta qué punto cada una de esas etapas estaba asociada con la

# Lo mejor

La fantástica idea motriz: un viaje lisérgico conducido por el propio Bowie

# Lo peor

Seguro que los puristas musicales echarán de menos algunas canciones

búsqueda de una identidad mutable, y que, con esa metamorfosis evolutiva que convirtió en credo ontológico, estaba defendiendo, a capa y espada, con el descaro de un dios que ha nacido en otro planeta, las disidencias de lo «queer» en el contexto de la cultura de masas. Como escuchamos de su propia voz, para que la conciencia de su diferencia, tan obvia en su reencarnación como Ziggy Stardust, fuera productiva, tenía que aislarse de ese mundo que tanto le seducía. Así, el mismo documental se debate entre un discurso expansivo, hiperbólico, inabarcable, y una presencia privada e íntima, que constantemente se pregunta por qué lugar ocupa en esa cosmogonía de lo múltiple que él contribuyó a (re)inventar. Este crítico tuvo la impresión de asistir a un exuberante autorretrato multimedia, escrito y protagonizado por un artista que aún tiene mucho que decir sobre el tiempo en que vivimos.

Sergi SÁNCHEZ

# 1°2

# Cine

# «CORAZONES VALIENTES»

Directora: Mona Achache.

Guion: M. Achache, Anne Berest.
Intérpretes: Swann Arlaud,
Franck Beckmann. Francia,
2022. Duración: 85 min. Drama.

# Nazis contra la infancia

Durante el confinamiento por la covid los padres temían los posibles efectos psicológicos del encierro en sus hijos, el hecho de no pisar la calle, de no ver más caras que las de los otros sufridores en casa. Los niños, hoy un poco más mayores, apenas recuerdan ya nada, aunque sí que pudieron pisotear el sofá, pintar las paredes con rotuladores que no se borran o comer pizza hasta el vómito. Porque ellos, y el filme de Mona Achache intenta ratificarlo, pueden con casi todo. Verano de 1942, Segunda Guerra Mundial: seis menores judíos buscan refugio en el castillo de

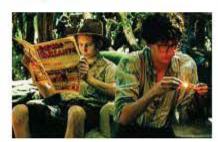

# Lo mejor

La naturalidad y frescura que desprenden sus jóvenes protagonistas

# Lo peor

 Parece que el dulcificado filme está pensado para un público también joven

Chambord rodeados por las obras de arte escondidas del Louvre, como «La Gioconda», que sonríe mientras los ve orinar en un cubo sucio. Sin embargo, saben que ahí no están seguros y que alguien debe pasarlos a la zona libre. Una película de correcta ejecución pero que no consigue el nudo anímico quizá porque sabemos que fue infinitamente peor. Y es que los nazis, sí, dejaron corto a cualquier virus.

«FUEGO»

Directora: Claire Denis. Guión: Claire Denis y Christine Angot. Intérpretes: Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin y Bulle Ogier. Francia, 2022. Duración: 116 minutos. Drama.

# Cuerpos en guerra

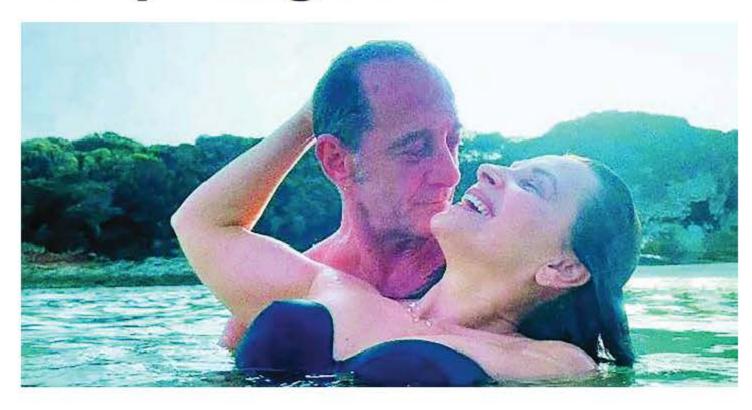

En el cine de Claire Denis, el cuerpo es una interrupción, una descarga eléctrica. Así las cosas, si esperamos un melodrama, tendremos una película bélica: es la guerra de los cuerpos, expresada desde sus emociones afines (los gritos, los llantos, las heridas) pero también desde las opuestas (las caricias animales, la cercanía fatal de los sentidos). En «Fuego», un triángulo amoroso se recompone sin preocuparse de dónde viene ni hacia dónde va: a Claire Denis le

# Lo mejor

▶Lo bien que Denis sigue abanderando su condición de lideresa del cine del cuerpo

# Lo peor

▶El desvío narrativo de la subtrama del hijo de Lindon despista un poco importa el presente, nunca se ha mostrado demasiado interesada en dar explicaciones. El contexto mataría las pulsiones de sus personajes. Mataría la pasión de Sara (Juliette Binoche) al encontrarse por casualidad en la calle con François (Grégoire Colin), y mataría los celos de su pareja, Jean (Vincent Lindon), despertados por esa relación retomada después de tantos años tras una traición que le cambió la vida. Las bruscas elipsis que divorcian los encuen-

tros, las mentiras y el dolor que se entrecruzan en el camino de estos personajes nos pueden hacer dudar incluso de la temporalidad del relato, que se despliega entre disparos de diálogo y gestos del cuerpo que se contradicen mutuamente, situándose en un espacio intermedio entre lo irracional y lo sensual. En una película tan centrípeta, tan encerrada en sí misma como esta, podría sorprender una subtrama como la del hijo de Jean, adolescente que vive con su abuela en Vitry, lejos de su madre, que se quedó en la Martinica. Por un lado, ese desvío, que puede leerse como un apunte nada desarrollado sobre el desarraigo de la juventud en una cultura mestiza como la francesa, se ajusta a las preocupaciones del cine de Denis, tan atenta a los efectos del colonialismo, pero, por otro, desenfoca nuestra atención cuando la analizamos desde un punto de vista narrativo. Es algo habitual en el cine de la directora de «Beau Travail» o «Un sol interior»: la digresión acentúa la sensación de discontinuidad que se trabaja desde el montaje, como si los desequilibrios a los que nos empuja la propia vida nos obligaran a salir de los límites que nos imponen las normas, los relojes, las agendas. En el cine de Claire Denis, y «Fuego» no es una excepción, la vida siempre gana.

Sergi SANCHEZ

# «ARGENTINA, 1985»

\*\*\*\*

Dirección: Santiago Mitre. Guion: S. Mitre y Mariano Llinás. Intérpretes: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Santiago Armas. Argentina, 2022. Duración: 140 minutos. Drama.

# Populismo al por mayor

«Argentina, 1985» es una película política hecha para el pueblo. No hay espacio para debatir qué es una película política ni qué entendemos como «pueblo», pero el director Santiago Mitre y su co-guionista, Mariano Llinás, parecen tenerlo muy claro: seguir el modelo del cine de juicios (Capra levanta la mano) y de investigación periodística (léase «Los archivos del Pentágono») de Hollywood para activar un necesario ejercicio de memoria histórica

que encoja los corazones de todos los públicos. El caso se merece el esfuerzo: el juicio civil contra la junta militar del general Videla, terroristas de Estado que legitimaron el secuestro, la tortura y el crimen organizado para neutralizar lo que consideraban guerrillas de izquierda. No vamos a discutir si la propuesta populista de Mitre y Llinás contribuye a una mirada imperialista (USA coproduce) que se contradice con su mensaje, pero lo más llamativo de «Argentina, 1985»



# Lo mejor

No solo Ricardo Darín, sino todos actores que orbitan a su alrededor

# Lopeor

▶ Escoger como modelo el cine del Hollywood más populista para contar esta historia es, tal vez, su cálculo metaficcional. ¿Sirve cualquier plantilla narrativa, por muy hábil que sea su copia (con un eficaz Ricardo Darín como el fiscal Julio Strassera, unas gotas de sentido del humor que desengrasen el drama, un ritmo fluido y televisivo) para denunciar la ignominia? Si en cualquiera de las películas dirigidas por el propio Mitre («Paulina», «El estudiante» y «La cordillera») lo político nacía de una exigencia formal, aquí surge de una cierta condescendencia hacia su público. No es casual que el momento más brillante de todo el filme -la detallada confesión de una víctima en el juicio- sea el más desnudo y el más documental.

# Sergi SÁNCHEZ

35 LA RAZÓN • Viernes. 30 de septiembre de 2022

# «SMILE» \*\*\*\*

Dirección y guión: Parker Finn. Intérpretes: Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner. Estados Unidos, 2022. Duración: 115 minutos. Terror.

# No te rías, que es peor

No sé si sucederá lo mismo doblada, pero en VOS, la banda sonora de «Smile», dirigida por el prometedor debutante Parker Finn, te deja sorda y pega unos sustos que para qué. La historia de esta película de terror: tras presenciar el suicido de una joven, la terapeuta Rose Cotter (una Sosie Bacon que te crees absolutamente) comienza a experimentar alucinaciones mientras la sonrisa torcida de la fallecida la persigue. Para terminar de embrollarlo todo, la doctora arrastra un pasado traumático que vuelve para atormentarla. No tiene nada que ver, pero digamos que guarda cierto paralelismo con «Destino final», aquella cadena de muertes donde a quien le tocaba la papeleta iba listo y, aunque la historia se sustente en un pretexto recurrente (una entidad maligna que pasa de un cuerpo a otro), el filme consigue hacernos pasar un buen mal rato y posee momentos impactantes: el propio arranque y, entre otras, las escenas de una

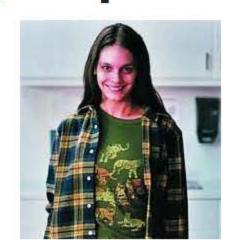

## Lo meior

Sosie Bacon está estupenda y lo de la sonrisita resulta un buen invento para dar miedo

Lo peor Aunque opera prima talentosa, la idea de la que parte ya nos suena

fiesta de cumpleaños que estamos seguro provocó un trauma de por vida al infeliz niño del aniversario...

Carmen L. LOBO

#### "LA CHICA SALVAJE" \*\*\*\*

Directora: Olivia Newman. Guion: Lucy Alibar (libro de Delia Owens). Intérpretes: Daisy Edgar-Jones, Garret Dillahunt, David Strathairn. Estados Unidos, 2022. Duración: 126 minutos. Drama.

# Ni un pelo de fiera

Adaptación de la novela escrita por Delia Owens y convertida pronto en un best seller incontestable, la película narra la tormentosa historia ambientada en los 50 de Kya Clark, que tras ser abandonada por sus padres (porque él, alcohólico, tenía la mano muy larga) y hermanos se queda a vivir sola en la casa familiar situada en los pantanos de Barkley Cove, al sur de EE UU, de ahí que la conozcan como «La chica salvaje». Pero de salvaje tiene poco: es una magnífica dibujante de cuanto le rodea (aves, insectos...), habla como si hubiera estudiado hasta el grado superior y parece recién salida de la peluquería. Thriller melodramático pulcro y tan limpio como su protagonista,

## Lomejor

Como en la cinta de arriba, Daisy Edgar-Jones, su onmisciente protagonista

## Lopeor

Resulta un filme demasiado «blandito» que no ha sabido o querido ir más allá

pierde la oportunidad, sin embargo, de profundizar en un asunto, el racismo, en el profundo recelo hacia el otro por el hecho de ser distinto que, por desgracia, sigue tan vigente aún en nuestra sociedad. Quizá los bárbaros fueran ellos.

Carmen L. LOBO



# Cine

Verónica Echegui Actriz

# «La cosificación entre humanos es terrorífica, pero real»

Interpreta a Helena en «Objetos», un oscuro thriller dirigido por Jorge Dorado

Concha García. MADRID

ario (Álvaro Morte) está obsesionado con que él «puedoarreglarlo todo». Trabaja en un almacén de objetos perdidos y pronto descubre que de reparar una vieja lámpara a querer hacerlo con las vidas de las personas hay un trecho, y grande. Cuando abre una maletay se encuentra el cadáver de una bebé, busca desesperado a su madre, Sara (China Suárez), lo que le llevará a un amor apasionado y a un cruento trasfondo de tráfico de personas. Mientras, Helena, policía y amiga de Mario, funciona de impulsoyelemento indispensable en «Objetos», de Jorge Dorado. Interpretada por una sutily poderosa Verónica Echegui, su personaje es de esos que nunca pueden faltar si queremos que todo vaya bien.

# Su personaje no es protagónico, pero esencial para la trama.

Helena es la catalizadora, una impulsora de la acción para que Mario avance en la historia. Es interesante su conflicto como

policía al presenciar la realidad más cruda de nuestra sociedad, pero no tiene la capacidad para hacer nada más allá de sus funciones. Tiene muchas cosas interesantes.

# El trasfondo de la cinta recoge una violencia brutal contra niños y madres, ¿qué mensaje recibió al afrontar esta historia?

Las circunstancias en las que vive Sara te hacen pensar. La película se llama «Objetos» porque reflexiona sobre que detrás de algunos perdidos hay historias tremendas en las que las personas también son tratadas como estos. Y dicha cosificación de humanos sobre otros es terrorífica, pero real. Por mucho que no lo veamos, existe. Este thriller no pretende ser una película de denuncia social, pero sí deja esa puntilla ahí.

# Sorprende que una lacra social como la del tráfico de personas exista en un país desarrollado como España...

Yen muchos otros. No tengo datos, no me gusta hablar si desconozco el tema, pero me pregunto por qué no se resuelve.



## ¿Y por qué la policía no actúa más en este asunto?

Hasta donde he podido llegar a conocer a la policía, es un tema de demostración. Una cosa es el conocimiento y otra tener pruebas fulminantes. Resulta muy complejo.

Como actriz, ¿qué retos se le presentan en un thriller?

El de entender el tono del director. Todas las películas tienen un alma y muestran una visión personal sobre distintos temas, y me interesa siempre descubrirlas.

## «OBJETOS» \*\*\*\*

Director: Jorge Dorado. Guion: Natxo López. Intérpretes: Álvaro Morte, China Suárez, Verónica Echegui, Daniel Aráoz, Andy Gorostiaga. Música: Eric Claus Kuschevatzky. España, 2022. Duración: 108 minutos. Thriller.

# La oficina de las personas perdidas

La oficina de objetos perdidos donde trabaja el solitario y taciturno Mario parece oler a moho, a cerrado y a orfandad. En los pasillos se acumulan carteras sobadas, paraguas, trastos raros, maletas... Precisamente una de ellas revela un contenido atroz, el esqueleto de una recién nacida y la ropa que alguien le cosió con el nombre de Eva. Mario, obsesionado con devolver a los dueños aquello que perdieron algún día, aunque no todos siempre quieran recuperarlo, decide conocer lo que esconde el macabro

descubrimiento a pesar de que Helena, una joven policía amiga, intente persuadirlo. Pero solo él sabe los motivos que le empujan a ello. La investigación le lleva

# Lo mejor

La lograda, opresiva atmósfera del filme y el atormentado trabajo de Álvaro Morte

## Lo peor

• Que ciertas decisiones del guion no terminan de convencer plenamente hasta Sara, una prostituta captada por una red de tráfico de personas que las trata de manera más inhumana que Mario a esas polvorientas cosas extraviadas. Thriller oscuro con tintes de cine negro y potente historia de amor desesperada, su densa atmósfera no consigue sin embargo esconder ciertos desajustes o ligerezas del guion que acaban pesándole a la película. Como quizá a Mario haber intentado recuperar su vida.

Carmen L. LOBO

# «THE INNOCENTS»

Dirección y guión: Eskil Vogt. Intérpretes: Rakel Lenora, Sam Ashraf, Alva Brynsmo, Kadra Yusuf. Noruega, 2021. Duración: 117 minutos. Terror.

# Peligro, niños sueltos

Los niños, muchos, son crueles, aunque luego crecen y esos actos y palabras por fortuna se olvidan. Pero aquellos que matan gatos tras torturarlos brutalmente pueden acabar convertidos en sociópatas, en asesinos de animales humanos. Está comprobado hace años de manera casi matemática. Y luego, nos dice el interesantísimo director Eskil Vogt (que debutaba con la fascinante «Blind», 2014), hay otros menores sádicos con

poderes sobrenaturales, y esos son los más peligrosos. Una insana impresión de tragedia recorre la nueva, atípica, aterradora y excelente película de este realizador noruego que transcurre durante unas vacaciones de verano, cuando la familia de Ida, de 9 años, se instala en un piso situado en los suburbios de Oslo. La hermana de la cría, ya adolescente, es autista, lo que Ida lleva mal, y la pellizca fuerte en el muslo o los brazos cuando los



## Lo mejor

Se trata de un filme de género atípico y desasosegante más cerca del mejor cine de autor

# Lo peor

Habrá a quien le parezca que su ritmo es lento, pero se ajusta muy bien a esta historia

padres no miran, y le mete cristales en los zapatos. Pronto, Ida se hace con dos amigos (ambos viven únicamente con la madre, la figura paterna está ausente en estas familias obreras que habitan apartamentos celda) y comienzan a descubrir de espaldas a los adultos ciertas peculiaridades que poseen y van desarrollando. En un principio,

de manera ingenua; al final, con violentas, espantosas consecuencias. Una propuesta radical, sumamente inquietante, con un ritmo en ocasiones moroso pero ajustado para la adecuada progresión de la historia; otra manera de retratar a la infancia, de cuestionar esa inocencia que se le presupone pero que en este atípico filme de género más cercano al cine de autor apenas está presente. Quizá los inocentes sean los propios espectadores que apenas conocen los actos de sus propios hijos cuando cruzan la puerta de casa. Y se marchan, solos, para descubrir lo que significan realmente las palabras poder y venganza.

Carmen L. LOBO

# «Streaming+»,

# la única guía de plataformas de televisión, gratis con LA RAZÓN

A partir del hoy, cada viernes, pide tu ejemplar GRATIS al comprar el periódico

Miriam R. Nogal MADRID

res un apasionado del cine, las series o el deporte y estás suscrito a una o varias plataformas? Más de 31 millones de españoles lo son. Si tu respuesta es sí, querrás estar informado de las últimas novedades audiovisuales sin perderte entre tanta oferta. LA RAZÓN te da un motivo más para ser todo un experto en el tema gracias a «Streaming+», su nueva revista gratuita por la que nunca tendrás dudas de qué ver en tu tiempo libre.

Una publicación de 68 páginas adaptada a los nuevos gustos televisivos que ofrece contenido para todos los públicos, ya que es un fenómeno multiedad: desde los más pequeños, con los estrenos de Disney+ y lo último sobre deporte infantil y juvenil, hasta los usuarios más exquisitos y minoritarios. El

mejor medio -práctico, exhaustivo y completo- para conocer todo lo referente a canales en «streaming» y de pago, con los contenidos de todas las plataformas, tanto generalistas como de nicho. Fácil, práctica y entretenida. Además, para hacer más interactiva la experiencia, cuenta con códigos QR y links directos con los que podrás acceder de manera «online» a la información de la que se está hablando. Así, la incorporación de la digitalización al papel se hace realidad, lo que convierte en más rica y divertida la lectura, ofreciendo la posibilidad de compartirlo con tus familiares y amigos. Y lo más importante, no pasaremos minutos y minutos en busca de referencias o críticas por las webs en busca de qué serie ver.

Cada viernes, la única guía exclusiva de plataformas y canales de pago la obtendrás gratis con LA RAZÓN, con todas las novedades de la semana y la mejor información de series, películas y programas especializados. No queremos hacerte esperar, así que a partir de hoy, 30 de septiembre, podrás hacerte con ella al comprar el periódico. Esta oferta es válida en todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Tarragona, Lérida y Gerona.





# Cultura

Víctor Fernández, BARCELONA

a próxima semana abre sus puertas en Barcelona Liber, el certamen dedicado al libro. Entre sus numerosas actividades destaca la concesión del Homenaje Liber 2022 por su trayectoria y labor como editor a Pere Gimferrer. A él, desde su puesto como director literario de Seix Barral, se le debe la publicación de autores como Eduardo Mendoza, Antonio Muñoz Molina, Isaac Rosa o el primer Roberto Bolaño, además de promover tras la muerte de Franco la edición en nuestro país de las obras de autores como Octavio Paz o Rafael Alberti. El editor, poeta, ensayista y académico habló con este diario sobre este galardón y su trabajo como editor.

# ¿Qué significa para usted este reconocimiento de sulaborcomo editor?

Es un ofrecimiento por una actividad a la que he dedicado mucho tiempo de mi vida. Tenía sobre todo dos vocaciones: la lectura y el cine. Pronto comprendí que para el cine no tenía las condiciones, quizá sí las visuales, pero no las psicológicas, físicas y de otro tipo que se requiere para ser director, ni para ser guionista. Sí que tenía las condiciones para ser historiador del cine, algo que en cierto modo he hecho en mi libro «Cine y literatura», pero eso era algo diferente a hacer cine. Era ser un espectador ilustrado o historiógrafo. En relación a la literatura, tenía dos posibilidades. La más evidente era el camino de la enseñanza que siguieron muchas personas que admiro y he admirado. Esto que a mí me interesa mucho, no es probablemente lo que prefería ser porque era perpetuar un saber a otros que, a su vez, perpetuarían dicho saber. La edición es incidir en lectores más diversos. Tenía a la vista numerosos ejemplos de poetas que habían trabajado para la industria editorial, muchos de ellos los había conocido personalmente. A Eliot, no, pero dirigía literariamente Faber & Faber. Sobre ese aspecto suyo solo recuerdo una entrevista que le hizo Muñoz Rojas durante un viaje a Londres para la revista «Cántico», aunque no trataba concretamente de su labor editora. Luego tenía a Cesare Pavese, Gabriel Ferrater -que tuvo una dedicación intermitente pero perseverante al mundo editorial, aunque fue director editorial durante un breve tiempo-y Pere Gimferrer Editor

# «No se puede imprimir todo lo que llega a una editorial»

Es uno de los nombres más importantes en el mundo de la edición, como lo ha demostrado durante décadas en Seix Barral; ahora, un premio, que le será entregado la semana que viene, reconoce su labor en este terreno del también gran poeta Marià Manent, que había sido un gran traductor pero también fue un editor muy considerable. Son los tres que sentía más próximos a mí. Ese fue el camino por el que me decidí y en él he seguido.

#### Usted es director literario.

Sí, aunque es una palabra que ha caído hoy un poco en desuso. Ha tenido significados muy variados según las épocas de la edición. Casi nunca el director literario es o era el que respondía de la cuenta de resultados. Para eso estaba el director general. Es difícil entrar más en detalles porque todo esto ha evolucionado, aunque no ha variado.

#### ¿Qué es lo que debe tener un buen director literario?

Hay dos cosas o tres, no que tenga, sino que conviene que tenga. En-



tre sus funciones, quizá la principal, está descubrir autores nuevos, que no hubieran publicado o apebúsqueda en literaturas extranjederse a la literatura de creación, no siempre han estado especializadas en un único género. La priautores nuevos es la misión más genuina. Pero también resulta igualmente importante incluir autores clásicos vivientes o importantes, no muy conocidos fuera de su ámbito inicial.

nas. Ese es el papel más importante desde su gusto literario y desde la misión básica de un editor a partir de su propio entorno. Hay otros papeles, como es el de la ras coetáneas o en literaturas del mismo idioma, aunque en otros territorios, algo que puede extenasí como al ensayo. Las editoriales mera misión es percibir autores que no han publicado; descubrir

Enlos años setenta, ustedincluye en el catálogo de Seix Barral autores que hasta ese momento no eran accesibles al lector en España por el franquismo. Pienso en dos casos muy concretos, comoson Rafael Alberti y Octavio Paz.

Dos ejemplos que, además, están muy ligados a mí. Alberti va tenía hablada una obra que se publicó en mayo de 1975, aunque no lo contraté. Por otra parte, un director literario no es el que contrata, sino el que hace posible la contratación. Rafael Alberti y Octavio Paz son casos distintos. Alberti era un autor que había publicado en los últimos años fundamentalmente, aunque no solo, fuera de España, sobre todo, en México y Argentina. En el caso de Paz había publicado en varios países, pero era más conocido en el extranjero que en



La función de un director literario no es contratar un libro, sino facilitar su contratación»

«Tenía dos vocaciones: la lectura y el cine. No tenía las condiciones para ser director de cine»

España. Los dos eran amigos míos, aunque cada uno a su manera. En los setenta y los ochenta, en un caso y otro, se publicaron más libros, algunos ya aparecidos fuera de España y otros inéditos.

# Me gustaría preguntarle por los autores que ha descubierto, como Eduardo Mendoza.

En su caso era compañero de Facultad de Derecho, aunque él iba dos cursos por delante. Lo había tratado bastante en la facultad, en el bar naturalmente, no en las aulas porque cada uno iba a su curso. En la barra de la facultad había gente que no siempre eran alumnos, como Félix de Azúa o algún catedrático, como Ángel Latorre. Unos cuantos años más tarde, en 1973, me habló y lo confundí con un primo hermano suyo, casi homónimo, que había sido compañero mío de colegio, José Eduardo de Mendoza. Me trajo una novela que, según supe más tarde, había

sido rechazada por algunas editoriales. En su descargo debo decir que cada vez que tuvo un rechazo hizo un trabajo sobre ese libro. Lo leí en muy pocos días, me gustó mucho y lo contrató Joan Ferraté. Era un homenaje, un pastiche y parodia de Baroja, además de ser un libro muy divertido, algo que le dije. Eduardo Mendoza lo agradeció. Ocurrió en muy pocos días, en vísperas de su viaje a Nueva York. Hablamos de «Los soldados de Cataluña», título prohibido por la censura, por lo que pasó a llamarse «La verdad sobre el caso Savolta». No hubo más retoques de censura salvo el del título que partía de una canción muy conocida.

#### También descubrió a Antonio Muñoz Molina.

Es algo que él mismo explica en «Como la sombra que se va», el libro sobre el asesino de Martin Luther King. Era funcionario en el Ayuntamiento de Granada, en la Consejería de Cultura. Fui jurado de un premio, el Ciudad de Granada, y lo conocí entonces, pero no hablamos de nada que estuviera escribiendo. Había publicado un solo libro, «Diario del Nautilus», de artículos, que me provocó muy buena impresión. Al regresar a Barcelona, un amigo común granadino me dijo que Antonio tenía una novela y si podía recibirla. La novela era «Beatus Ille», título que se quedó aunque le sugerimos cambiarlo. Él cuenta que solo le indiqué que sería interesante que le quitara cuarenta páginas a la novela. Lo hizo con su criterio. El libro fue apreciado, pero no un bombazo. Sí, en cambio, tuvo una gran repercusión «El invierno en Lisboa», la siguiente novela, que tenía una prosa rítmica y un ambiente jazzístico que era más fácilmente captable por cualquiera que «Beatus Ille». A partir de aquí vinieron «Beltenebros» y «El jinete polaco».

# ¿Y Roberto Bolaño?

Mandan muchas veces a las editoriales libros no deseados. No se puede imprimir cada cosa que llega. Llegó un libro que se llamaba «La literatura nazi en América» y me interesó el título. También a Mario Lacruz, editor de Seix Barral, que pensó que era algo serio. Vi que se trataba de una novela paródica y eso cambió su punto de vista. Ana María Moix le hizo un informe muy bueno. Con la siguiente novela, «Estrella distante», nos equivocamos, porque pensamos que era muy local por su tema chileno.

CRÍTICA DECLÁSICA

## **FUNDACIÓN ELINSTANTE**

«Raja la alondra». Director: Aday Cartagena. Director de escena: José María Sicilia. Música: David del Puerto, Jesús Rueda y Javier Arias Bal. Texto: JM Fernández-Shaw. Madrid, 27-XIX-2022

# Tratado esquizofrénico

Hace más o menos un año los mismos compositores, director de escena y libretista pusieron en pie la zarzuela «Se vende», un acierto pleno por su colorido, su corrosivo mensaje político, su variedad de registros. Un espectáculo muy logrado. En la misma línea crítica, pero con un mensaje más críptico, se sitúa este nuevo producto, que nos lleva a un mundo más onírico.

El título «Raja la alondra» proviene de un fragmento de un poema de Emily Dickinson, «que habla de un ser escindido en dos o más seres», explica Sicilia, que tomó como referencia unos vídeos de un tal Scott Long, un estadounidense que quiso plasmar de esa manera su esquizofrenia. Lo que se ventila en el espectáculo es una permanente dicotomía, la de una persona que se engaña a sí mismo y que nos habla con continuas alusiones al problema del independentismo, de las dos Españas.

Hay un permanente desfile de imágenes, casi siempre descoyuntadas, a lo que ayuda la deformación de las proyecciones. Se repite un frontispicio ilustrado, una acumulación de frescos en los que se abren ventanas con temas actuales. Otras veces vemos imágenes que no guardan, aparentemente, relación con la disparatada narración. Se alternan con la visión de una sala en la que descansa un personaje, es posible que el que representa el barítono solista.

El conflicto nacionalista se sugiere más de una vez, sobre todo en la segunda parte de la obra, en la que vemos una habitación forrada con la bandera de España y su reverso, con la señera. En los últimos tramos se nos ofrecen imágenes que guardan una demoledora crítica hacia unos cuantos políticos actuales, quizá como símbolos de ineficacia.

El espectáculo es muy abierto, quizá en exceso repetitivo, pero tiene su miga y deja muchas puertas abiertas a la imaginación. Y viene presidido por una música bien elaborada, variopinta, compuesta en comandita por tres estupendos creadores de hoy.

Arturo REVERTER

# Jaime Martín y Alicia Díaz, premio Nacional de Música

Ulises Fuente, MADRID

El director de orquesta y flautista Jaime Martín, en la modalidad de Interpretación, y la creadora Alicia Díaz de la Fuente, en la de Composición, fueron ayer galardonados con el Premios Nacional de Música 2022. El premio, que concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado este año con 30.000 euros.

El jurado destacaba a Jaime Martín por «su indiscutible talento musical, que se expresa en su gran trayectoria como flautista y director de orquesta». Por su parte, premiaba a Alicia Díaz de la Fuente por «su consolidada trayectoria que se plasma en un amplio catálogo de más de ochenta obras».

Una llamada ayer a Jaime Martín desde LA RAZÓN le pillaba en la peluquería, desde Londres, y allí descuelga: «Es un gran honor. En este momento, me tengo que acordar de mis padres, de los enormes esfuerzos y paciencia que tuvieron para que yo desarrollase mis estudios de música desde que era un niño», dice, mientras recuerda el momento en que decidió dedicarse a la música, solo a los nueve años, en Santander, después de asistir a un concierto de orquesta. «Al día siguiente empecé a estudiar».



# **Egos**

# Diario de un viejo que le grita al televisor

# Preservativos de la doctora García

# Jesús Amilibia

Amén de las de toda la vida, ahora mismo tengo tres dudas existenciales. La primera es si Tamara Falcó ha decidido ya devolverle el anillo de pedida (tres diamantitos en forma de lágrimas, todo un presagio) a Iñigo Onieva o va a seguir las enseñanzas de Zsa Zsa Gabor: «Nunca he odiado tanto a un hombre como para devolverle sus diamantes». La segunda es encontrarle sentido, no ya a la vida (hace tiempo deduje que no lo tenía), sino al mensaje que Mónica García ha puesto en los preservativos que reparten entre los jóvenes sus chicos y chicas de Más Madrid: «Aunque tengas una mala racha...».

El logo de su partido está claro, pero, ¿a santo de qué viene tal frase en el producto profiláctico? ¿Insinúa que en las malas rachas conviene dedicarse con frenesí a la fornicación como medio de salvación? Perdón por el pareado, pero tengo otro: podría haber inscrito «aunque tengas un bajón, no te olvides del condón».

De cualquier forma, me parece mejor aquel «póntelo, pónselo» del Ministerio de Sanidad de hace más de 30 años. La tercera duda existencial radica en una frase de Pablo Iglesias, también muy antañona, que ha resucitado Jesús Rivasés. Dijo el ex vice en «La Tuerka» en 2012: «A la izquierda le iría mejor si en lugar de prometer paraísos para los pobres de la tierra, prometiera un infierno rojo para los ricos». Infierno y rojo es oxímoron. Todos los infiernos modernos hasidorojos: elde Stalin, elde los Jemeres Rojos liderados por Pol Pot, el de Mao, el de Fidel Castro...

La duda: ahora que Pablo es rico, ¿cambiaría el término infierno por limbo, purgatorio o cielo? Eso sí, indiscutible su éxito como predicador: Pedro Sánchez, que lo despidió, sigue fielmente su catecismo.

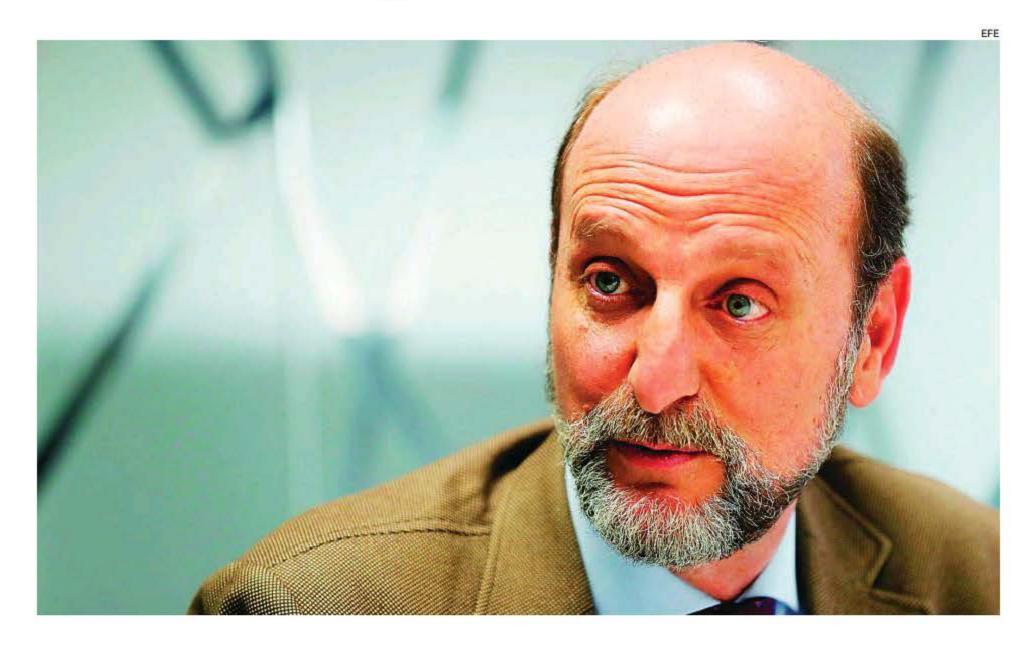

Paloma Barrientos. MADRID

osé Miguel Fernández Sastrón estuvo casado con Simoneta Gómez Acebo, prima de Felipe VI, y eso le dio un perfil social que nunca utilizó. Ha preferido siempre la discreción y el perfil bajo. Tiene un currículum profesional importante. Es un compositor reconocido en el mundo musical y artístico. Sobre todo, es referencia en el sector publicitario. Muchos de los temas que acompañan los anuncios televisivos y radiofónicos son suyos. Ha sido presidente de la SGAE y durante ese tiempo abandonó su faceta como compositor. No le parecía honesto estar «en misa y repicando». Desde hace unos meses tiene un programa de radio, «La noche cómplice», con un formato diferente. Más que entrevistas, son conversaciones con amigos. Ramoncín, Teddy Bautista, Augusto Algueró, hijo de Carmen Sevilla, y el abogado José Stampa Casas son algunos de sus invitados.

# ¿Cómo va el programa?

Estoy muy contento porque la respuesta por parte de las personas a las que convoco es estupenda. Se sienten cómodos. Más que entrevistas, porque no soy periodista, son charlas con amigos. El horario nocturno permite estar con menos presión.

José Miguel Fernández Sastrón Compositor

# «Vivir de la música es hoy más complicado que hace quince años»

# El músico triunfa en su programa

radiofónico «La noche cómplice», en el que charla con amigos de la profesión

Haentrevistado a Teddy Bautista. Estuvo con él en su candidatura cuando le eligieron presidente de la SGAE. En su día no acabaron bien...

Así es, en 2007. Al final del mandato tuve muchas discrepancias con Teddy en la manera de ver determinadas cosas. La sorpresa fue encontrarme con gente que le hacía la ola cuando estaba en el cargo y casi genuflexiones cuando coincidían en los pasillos y luego cuando ya no tenía poder le dedicaban críticas.

# ¿Le da tiempo para hacer más cosas?

Sí, claro. Lo que pasa es que estoy

muy centrado en «La noche cómplice» porque yo lo hago todo y eso lleva mucho tiempo.

## ¿Y qué le dicen sus hijos y sus amigos?

Lo que me aseguran es que les gusta. No sé si me dirían lo contrario (risas) porque me ven ilusionado. Lo que sí puedo asegurar es que los invitados se van contentos.

# ¿Alguno de sus tres hijos quiere dedicarse a la música?

Les gusta, y el mayor la interpreta conmigo. Toca la guitarra, canta y tiene sentido musical. Hacemos sesiones pero como aficionado. Mi hijo ha comprendido que vivir de la música es complicado y prefiere otras cosas.

# Lo que tienen claro es que no desean un perfil público.

Tienen suviday quieren mantenerla al margen de la imagen más conocida de sus padres. Su madre es la hija de la Infanta Pilar y prima directa del Rey, yha tenido una vertiente mediática. Yo también la tuve al estar casado con ella.

# Su hija se parece mucho a Doña Pilar cuando era joven.

Me lo dicen y estoy encantado porque yo quería mucho a mi suegra. Era una mujer que te hacía la vida fácil.

# Don Juan Carlos decía que como en casa de su hermana Pilar no se comía en ningún sitio.

Le gustaba mucho la cocina.

# Le regaló a los Reyes su canción por la boda. ¿Haría un tema a la Princesa Leonor?

La época en que yo lo hice estaba en ese entorno familiar. Tenía y tengo un sincero afecto por el Rey Felipe. Hoy no tengo trato y por lo tanto sería raro.

# Ahora parece que es más fácil dar a conocerun trabajo musical con tantas plataformas.

Más fácil y más difícil. Vivir de la músicaeshoymáscomplicado que hace quince años. Durante muchos años yo sí lo he hecho. cies de mamuty, como sucede en

la actualidad con los elefantes,

# Ciencia

Daniel Pellicer Roig. VALENCIA

ale el sol en la isla de Wrangel. La mañana es gélida, con temperaturas que apenas van a superar los 0°C a mediodía, pero tras una noche -30°C hasta se agradece ese «calor». Los animales que habitan esta isla están adaptados a las bajas temperaturas: las morsas agrupan en la playa sus cuerpos masivos armados con enormes colmillos, una colonia de renos pace las pequeñas hierbas propias de la tundra y los lemmings, pequeños roedores, se ocultan comiendo raíces bajo tierra de los búhos nivales que los buscan incansablemente para cazarlos. Pero de entre estos animales hay uno que destaca especialmente; un mamífero proboscídeo levanta su pesado cuerpo cubierto de un pelo espeso y largo. Este mamut lanudo, viejo y cansado, carga sobre sus hombros el peso de ser el último de su especie.

La situación descrita en el párrafo anterior pudo producirse hace aproximadamente unos 3.700 años. Por situarlas en un contexto global; más o menos al mismo tiempo, en tierras muy lejanas, el ser humano se dedicaba a erigir unas colosales estructuras en honor a sus faraones: las pirámides de Egipto. Resulta sorprendente pensar que hace tan relativamente poco, los humanos compartían planeta con estos seres, aunque no fuese una de las especies de mamútidos gigantes, si no una especie de versión reducida de los mismos.

En la antigüedad existieron diferentes espeUn estudio genético muestra los estragos de la endogamia en la última colonia de mamuts conocida en la Tierra

# La miserable vida de los últimos **mamuts**

eran significativamente diferentes unas de otras. Las mayores especies conocidas son el «Mammuthus sungari», que se cree que es una subespecie del «Mammuthus sungari» problemas las temperaturas bajo cero

thus trogontherii» y cuyo mayor esqueleto encontrado alcanza los 5,3 metros de altura y 9,1 de largo, es decir, un metro más alto que un autobús de dos pisos londinense y solo medio metro más corto. También existían especies más pequeñas, que apenas alcanzaban los tres metros de alto y pesaban cuatro toneladas de peso, como es el caso de los mamuts lanudos de Wrangel. Es común confundir los mamuts con los mammuts o mastodones, pero estas especies divergieron hace aproximadamente 27 millones de años y aunque eran similares, sus patas eran más cortas y no disponían de la característica joroba del mamut.

La isla de Wrangel fue el último refugio seguro para los mamuts, que antaño habitaban extensas zonas de Eurasia, Norteamérica y África. Esta masa de tierra de 150 kilómetros de largo por 125 kilómetros de ancho ofrecía un clima favorable, al contrario que en las tierras continentales, que habían experimentado profundos cambios al final de la última glaciación. Ahora bien, al tratarse de una isla con recursos finitos y limitados, únicamente puede mantener cierto número de mamuts antes de que los recursos comiencen a escasear y, cuan-

do ese número no llega a unos mínimos, la consanguinidad puede alterar el ADN lo suficiente como para debilitar la especie.

Una mandíbula hallada en esta isla permitió a un grupo de científicos extraer ADN de una zona donde se preserva extremadamente bien: el nervio dental. El análisis genético posterior ayudó a entender que este espécimen sufría de los estragos causados por la endogamia, entre ellos, una baja calidad espermática,

como muestra un defecto en el gen NKD1, diabetes, que se observó alanalizar el gen NEUROG3 y la imposibilidad de oler las flores, como reveló el gen OR5A1.

Es decir, se trata de un desastre a nivel genético que haría la vida de este mamut bastante complicada. Si bien es cierto que no se pueden extraer conclusiones de toda una especie a partir de los restos de un único ejemplar, al observar lo que ha ocurrido en situaciones similares con animales modernos, es bastante probable que el resto de los mamuts sufriesen de problemas similares, lo que los llevaría, inexorablemente, a la extinción. Gracias a las nuevas investigaciones queda patente la importancia de traer especímenes lo menos emparentados posible cuando se quiere llevar a cabo una labor de conservación de especies con pocos ejemplares, como los urogallos o el guepardo.

#### Mamuts y pirámides

No se sabe con exactitud cuándo murió el último mamut de la especie, los últimos huesos de los que se tiene constancia son los de hace 3.700 años, pero es probable que existan restos posteriores a la espera de ser descubiertos o que los últimos se hayan degradado completamente, por lo que sería imposible estudiarlos con la tecnología actual. Por este mismo motivo, al no disponer de una prueba irrefutable que nos diga que los restos actuales son los del último mamut conocido, no se puede saber qué pirámide estaba construyendo en ese momento la civilización egipcia, aunque ya se encontraban en pie la de Dyeser, del 2660 a.C., las grandes pirámides de Guiza, como la de Jufu (Keops), Jafra (Kefren) o Menkaura (Micerinos), del 2500 a.C. o el piriamidión del rey Mefenferra, del siglo XVII a.C.

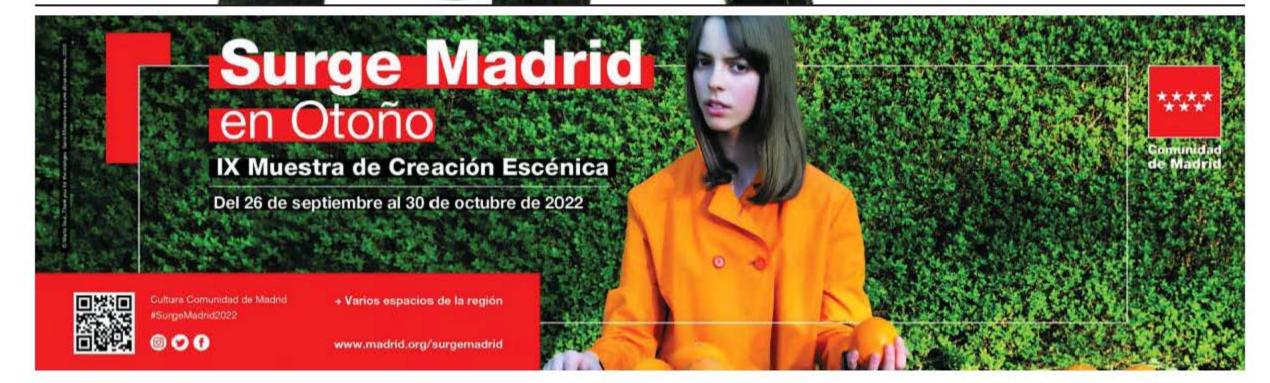



# Mujeres que marcaron su tiempo

# Leonor Plantagenet: la reina de la Reconquista

Isabel Cendoya Díaz. MADRID

ija de la famosa Leonor de Aquitania y el entonces rey de Inglaterra, Enrique II Plantagenet (dinastía más importante de la Europa de su tiempo), esta reina consorte de Castilla fue esposa del célebre Alfonso VIII, vencedor de las Navas de Tolosa (1212). Actualizó la corte a la moda de su tiempo, ejerció su patronazgo e incluso llegó a ser regente. Su vida debió de transcurrir con cierta tranquilidad, dejando de lado la complicada política de su padre, hasta los 10 años, edad a la que contrajo matrimonio. Por supuesto, los enlaces reales conllevaban causas políticas. En este caso, el apoyo de Castilla a la Francia e Inglaterra de los Plantagenet frente a sus rivales, los Capeto, el linaje dinástico del que provienen los Borbones. Asimismo, se fortalecía la posición castellana frente al resto de reinos peninsulares y le otorgaba un mayor protagonismo internacional.

La princesa y su séquito atravesaron los Pirineos llegando a Tarazona en 1170, donde se desposó con el rey. Debido a las cortas edades de los contrayentes (diez y catorce), la reina Leonor pasará los primeros años en la corte preparándose para ser una excelente monarca. Se cree que pudo aportar como dote Como esposa de Alfonso VIII, asistió a la victoria en Las Navas de Tolosa, favoreció a los trovadores e intelectuales y llegó a ser regente de Castilla

territorios al sur de Francia como Gascuña, que nunca se llegó a anexionar, territorios pertenecientes a su madre, quien se encargó de que su hija fuera económicamente independiente, pues Alfonso cedió a Leonor una impresionante cantidad de derechos sobre fortalezas y puertos, especialmente en las zonas de Cantabria y Navarra, villas tan importantes como Burgos, Peñafiel, Nájera, Calahorra y Logroño. No solo eso, sino que también se acordó para ella nada menos que la mitad de las ganancias de la campaña contra los almohades, la última secta musulmana y la más radical que amenazaba a los cristianos.

Los reyes fueron íntimos al instante, se amaron y tuvieron gran confianza mutua, incluso en asuntos de Estado. Las virtudes de la reina fueron muchas, como nos cuentan sus contemporáneos, destacando especialmente la entrega y dedicación a su familia y la atención a los más necesitados. Además de ser la mejor confidente de su marido, Leonor realizó una labor muy importante que tendrá repercusión en el resto de la Edad Media, incluso en el Renacimiento y con ecos en el romanticismo: la introducción de la moda trovadoresca en la corte, al modo francés (país en el que se había originado). Debido a esto, la corte se llenó de trovadores, intelectuales y demás personas que elevaron el ambiente cultural.

## El culmen y la pena

La pareja real tuvo catorce hijos. De todos ellos se interesó mucho Leonor, quien les propició dignos enlaces, pues intentaron que todas sus hijas se casaran con reyes. Su primogénito Fernando murió en 1211, lo que provocó mucho sufrimiento a la reina. Sin embargo, no tuvo más remedio que reponerse rápidamente, pues se acercaba la gran campaña contra los almohades, cruzada que inclinará la balanza definitivamente del lado de los cristianos. Tras la épica victoria de Las Navas de Tolosa, la familia real pudo tener algo de paz. Sin embargo, la tranquilidad se verá pronto truncada por la muerte del rey Alfonso en 1214. Leonor fue establecida como regente -junto a su hija mayor- de su hijo menor Enrique, de apenas ocho años. La muerte del rey fue un acontecimiento doloroso para ella que se verá tornado en una enfermedad que acabará con su vida a las pocas semanas. Gracias a su independencia eco-

> nómica, la reina pudo financiar y patrocinar varios proyectos. Promovió el culto a santo Tomás Becket y se preocupó de la construcción de una nueva catedral en Cuenca, que había sido recientemente reconquistada, Entre otras acciones se encuentra la fundación de uno de los monasterios más importantes de la Península, Las Huelgas de Burgos, «más que otro monasterio que en España sea». Lo fundaron los reyes por una especial predilección hacia la orden del Císter. La abadesa llegaría a ser una de las mujeres más poderosas de la Península, pues tan solo respondía ante el Papa y a su cargo estaba la gobernanza material y judicial de nada menos que 54 villas, además del monasterio. Leonor residió en él largas temporadas. Allí serán enterrados varios miembros de la familia real a modo de panteón. En el centro del coro es todavía visible el precioso sepulcro dúplice en donde descansan los restos de la reina Leonor junto a su marido.



Miniatura del Tumbo menor de Castilla que representa a la reina Leonor junto a Alfonso VIII



# D: VERDE

Antonio Hernández, responsable de sostenibilidad de la Ailimpo cuenta cómo ha evolucionado la huella de los cítricos: «El limón y el pomelo gastan menos agua que el resto de frutas»



# D: VIAJES

Más allá de las turísticas Mikonos, Santorini o Creta, Grecia invita al viajero a desconectar en las islas de los dioses bañadas por los icónicos mar Egeo y mar Jónico



ienen gracia quienes apuestan sin más por un tipo específico de energía como solución a los problemas de abastecimiento en estos tiempos de crisis. Nada peor, en realidad. Por desgracia vivimos un momento en el que ni el gas ni el petróleo ni el carbón garantizan un suministro continuado. Tampoco las renovables. Ya sabemos los problemas actuales derivados del gas natural, con Putin de por medio. Pese a que España tiene unas reservas potentes, estamos viendo que la crisis al menos nos afectará en lo que a los precios se refiere. Con el crudo sucede otro tanto, si no peor, pues las existencias mundiales siguen a la baja pese al paréntesis que en la producción global de petróleo supuso la irrupción del fracking. El bloqueo a la producción rusa y la disminución de la extracción decretada por la OPEP no auguran buenas perspectivas. El carbón está proscrito. Buena parte de las centrales térmicas fueron dinamitadas y no se puede contar con su uso más que como complemento en caso de extrema necesidad. Las renovables, planteadas como solución limpia y duradera, tienen su talón de Aquiles en que la producción fotovoltáica y termosolar baja en invierno y además las dificultades de almacenamiento no han sido superadas, aunque sí han mejorado gracias a las baterías

# EL MIX ENERGÉTICO COMO SOLUCIÓN

En la actual situación de carencia no basta con tener garantizado el suministro de renovables sino que se impone la apuesta por todas las energías a la vez



de litio. En invierno casi es más efectiva la eólica, en la medida en que hay más viento, y por supuesto la biomasa.

Este mes de septiembre se ha producido en España un movimiento extraordinario hacia la compra de aparatos para la combustión de madera, bien en forma de pellets o como leña, cuando se dispone de chimenea. Nos asustan tanto con el Black Winter que ninguna de las opciones de consumo de energía, en especial para calefacción, es considerada despreciable, incluidas las estufas de butano, que también ha subido. El pellets más del cien por cien, y la leña casi igual, aunque nada comparado con la electricidad producida a partir del gas natural.

En estos tiempos convulsos lo más indicado es tener de todo, si se puede. Renovables por supuesto. Pero también una estufa de gas por si la situación se pone complicada, y la cocina de leña o el pellet. Apostar solo por la electricidad te puede llevar a la nada si hay cortes de luz, como vaticinaban ya el pasado año los alemanes, ellos sabrían por qué. El problema es que el pellet también es accionado por electricidad, aunque no el consumo posterior. Por eso se están batiendo igual todos los récords de ventas de estufas de leña, que no precisan de kilovatios. Incluso hay quienes se han apuntado a los calentadores de alcohol, que además producen llama y luminosidad, sólo que su eficiencia calorífica es mucho menor.

# Verde

Eva M. Rull. MADRID

eptiembrede 2022 pasará a los anales del sector delabiomasaporserun mesderécord deventas. Algo que nunca antes se había visto ni entre productores de pellets, vendedores de madera ni entre aquellos que dedican su negocio a la venta de estufas y chimeneas. «Las ventas empezaron a dispararse a finales de 2020 por efecto de la pandemia y en 2021 se vendió un 30% más debido sobre todo al precio de la luz. Este año se ha sumado la guerra de Ucrania y solo en los primeros meses del año ya se había superado el 30% de ventas», explica Carlos Oliván, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Estufas, Chimeneas y Cocinas para Combustibles Sólidos.

Unos elevados costes de los combustibles y el miedo a una posible carestía están provocando este boom de ventas además de cierta especulación en los precios del pellet. Mientras el precio de la madera se mantiene más o menos estable, eldelpelletenagostoestabaun57% más caro que a finales de 2021 (ahora cuesta unos 303,4 euros la tonelada frente a los 170 y 185 euros de 2021). En el caso de la madera, «durante 2021, el kg de leña estaba en los 0,14-0,15 euros y ahora está en 0,17 o 0,18» dice Oliván. Hay que teneren cuenta que la astilla forestal y la leña son los biocombustibles sólidos más empleados para usos térmicos en nuestro país y que se consumen normalmente muy cerca de los puntos de producción; requieren menos energía para su procesado y manejo y en mucha parte del territorio la leña es gratis.

Cada tipo de combustible, pellet oleña, tiene ventajas e inconvenientes. Una de las desventajas que tienen los pellets es precisamente la antes mencionada; que están sujetos a las fluctuaciones de precios porque son un sector industrializado... a mayor demanda, más caro. Las sanciones a Rusia y Bielorrusia han supuesto que Europa haya dejado de recibir «entre 3.500.000 y 4.000.000 de toneladas de pellet. Se ha importado más de Canadá y EE UU y en de España, entre mayo junio y julio se ha exportado el doble que otros años. Los destinos principales han sido Francia, Bélgica o Italia, países a los que se han exportado hasta 300.000 toneladas de biomasa. El doble de lo normal», explica Javier Díaz, presidente de la Asociación Española de la Biomasa (Avebiom).

Por contra, los pellets son cómodos de usar, limpios, los equipos están bastante automatizados, los

# Se dispara el precio del pellet y también los fraudes

En septiembre han aumentado exponencialmente las adquisiciones de estufas, chimeneas y biomasa para calentarse. El boom de esta energía renovable, sin embargo, trae consigo especulación y estafas puedes programar antes de llegar a casa y la alimentación es autónoma. También tienen buena densidad. «En un solo m³ puedes almacenar 700 kg de pellet. Además, se puede comprar en gasolineras o grandes superficies», puntualiza Díaz. La leña es más sucia, perotiene algo de ritual que hace que quien la usa no renuncie a ella y su precio no varía tanto, lo que garantiza más independencia de suministro a pesar de los vaivenes del mercado.

#### Fraudes

Como en otros sectores cuando se encuentranenépoca debonanza es fácil que aparezcan fraudes. Hace escasos días la Asociación Española



**45** 

de Empresas Productoras de Pellets volvía a hacer un llamamiento para que los usuarios se protejan antes posibles delincuentes. Una de las tácticas más habituales es la de ofertarpellets de madera de una calidad inferior bajo sellos de calidad reconocidosyenocasionessuplantando a marcas certificadas. Las mezclas con que se fabrican estos pellets pueden ser de lo más variado y se conocen casos en los que se han encontrado hasta restos de metales. El organismo remite a los clientes a consultar la Hoja de ruta del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) para comprobar si una tienda online es segura o fraudulenta. «Sobre todo no hay que fiarse cuando

el precio es muy barato», aconseja el presidente de Avebiom.

En cualquier caso el ahorro está garantizado y puede bajar de los 300 euros que cuesta calentarse con gas natural a 50-100 con biomasa.

No solo los particulares. También las empresas están apostando por la biomasa en hornos, generadores de aires o quemadores industriales

En un m³ se pueden guardar hasta 700 kg de pellets. Por contra la leña tiene un precio más estable para cubrir sus necesidades. Según el Observatorio de la Biomasa para 2021, el parque de calderas de más de 50 kW situadas en industria y sector terciario, supera ya las 15.000 unidades. En estos aparatos se quema desde astilla de madera a pellet, pero también muchos residuos como huesos de aceituna o cáscaras de frutos secos de origen local.

#### **District Heating**

La biomasa no es solo interesante para quien tiene una chimenea en su casa unifamiliar. Cada vez está más presente en las ciudades como alternativa a las calefacciones de gas natural, butano y demás combustibles fósiles.

En España y en el sector residencial se calcula que todavía se utiliza un 41% de fuentes de energías no renovables, excluida la electricidad. «Es uno de los grandes paradigmas de uso de biomasa en Europa; su utilización en redes de calor. Permitiría descarbonizar la calefacción, sacando las chimeneas de las ciudades y llevando el calor a través de redes de tuberías», matiza Díaz. El uso de biomasa en vez de gasóleo para calentar viviendas contribuyó en 2021 a luchar contra el cambio climático «evitando la emisión de 824.000 las toneladas de CO2, el equivalente a las emisiones de 550.000 vehículos», según datos de Avebiom.

# Ecodiseño que reduce la contaminación

No hay censos oficiales, pero se calcula que en España hay de dos a cuatro millones de estufas y chimeneas. Lasmásantiguasy tradicionales, las chimeneas abiertas son las más contaminantes y las menos eficientes. Su eficiencia energética se sitúa entre un 15 y 20%, mientras que los equipos modernos alcanzan hasta un 85% de eficiencia energética si queman leña más de un 90% si usan pellets. Además, «desde enero de 2022 existe una nueva normativa de ecodiseño en la Unión Europea que ha mejorado los estándares de calidad del aire. Es más exigente con la combustión de los equipos. Gracias al ecodiseño se puede reducir hasta 10 veces las emisiones de monóxido de carbono de los equipos», explican

El Consejo de Ministros acaba de aprobar una rebaja del IVA del 21% al 5% en los suministros de pellets, briquetas y leña que entrará en vigor el 1 de octubre

desde la Asociación de

Fabricantes de Estufas,

Chimeneas y Cocinas para Combustibles

Sólidos

Además de para calentarse, la biomasa se puede utilizar como fuente de energía renovable. Generar energía con biomasa no es solo hasta cinco veces más barato que hacerlocon gas, sino que contamina menos. Según un estudio realizado por la Universidad de New Hampshirey publicado en la revista Energy en 2017, los pellets pueden reducir amás de la mitad la emisión de gases deefecto invernadero, en comparación con los combustibles fósiles. «Se consideran un combustible renovable, porque es cierto que emite CO2 durante la combustión, pero los restos de poda o leña si se dejan en el campo y se descomponen tambiénemiten. La clave de la biomasa como combustible renovable es dejar crecer al bosque, qué es el que absorbe CO2. Si se renueva el recurso, la biomasa es neutra en carbono», dice Olvina.

Larevistade Avebioma firma que la UE podría triplicar su producción de biomasa de manera sostenible para usos energéticos. «Hace 10 años ya se hablaba de la posibilidad de contar con plantas de producción de electricidad con biomasa, concretamente de 2.000 MW de potencia. A día de hoy todavía no llegamos ni a mil y calculamos que se pueden poner entre 2.500-3.000 MW más de potencia sin comprometer la demanda de biomasa, ni siquiera para aplicaciones térmicas. Hay que tener en cuenta, además, que cada vez más se trabaja con residuos agrícolas de frutales y viñedos, que también se pueden utilizar paracaloro electricidad. Se generan hasta tres millones de toneladas solo de biomasa agrícola. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha hay 600.000 hectáreas solo dedicadas a viñedo, que podrían generar hasta toneladas al año de biomasa. También es común el uso de paja de cereal para producir electricidad. Es el caso de Dinamarca o Suecia», explica el presidente de Avebiom.

La clave está en la gestión de los bosques. En España se calcula que la biomasa forestal aumenta en 46 millones de m3 cada año en la Península y de ella solo se aprovecha un 40%. «Argumentar que los bosques deben permanecer intactos es erróneo de partida pues ignora el hecho de que las áreas forestales, que están sufriendo el cambio climático, necesitan un mantenimiento para evitar su colapso ecológico», considera André Faaij, catedráticoy colaborador del IPCC en el último número de la revista de Avebiom. «Encontramos algunos ejemplos en Soria o Burgos, donde los montes están mancomunados. Se limpia el montedeleñaylos restos se utilizan como leña muchas veces gratuita», matiza Olvina.





# **Tendencias**

# Mundonatural

# El 20% de los mayores de 60 tendrá artrosis

La artrosis es la enfermedad musculoesquelética más frecuente en la población y causa más común de incapacidad en personas de edad avanzada. Según estima la Organización Mundial de la Salud, el 20% de los mayores de 60 años tiene o tendrá artrosis/osteoartritis en alguna articulación. Más aún: en el 80% de los casos sufrirá consecuencias muy limitantes en su calidad de vida.

Y es que se trata de una patología degenerativa articular produce un adelgazamiento del cartílago y de la membrana sinovial articular, lo que implica una incapacidad y limitación funcional en la articulación y en las estructuras periféricas que recubren y la protegen. El tratamiento más adecuado es la actividad física individualizada y adecuada, fisioterapia, acupuntura y aparatología, y en casos más severos se tratará con fármacos, ozonoterapia, condroprotectores como el ácido hialurónico y los factores de crecimiento plaquetario para mitigar las molestias y limitar la evolución hacia la degeneración avanzada, que, de producirse, habría que optar por el tratamiento quirúrgico. La suplementación, así como los condroprocterores, analgésicos y antiinflamatorios de origen natural son también de gran ayuda. El nuevo artifin forte, de mundonatural, es un complemento alimenticio compuesto por una fórmula única y exclusiva con colágeno fortigel, el colágeno de las articulaciones; membrana huevo, conocida por su contenido en colágeno; condroprotectotes,

cúrcuma,
vitamina c, d y
magnesio, que
contribuye al
buen funcionamiento
tanto de
músculos y

articulaciones.

# Artifir

#### SEMÁFORO



# Fundación Caja de Burgos pone en marcha un programa para crear «hogares verdes»



Rafael Barbero Martín

La Fundación Caja de Burgos ha puesto en marcha «Hogares Verdes», un programa de 3 años de duración dirigido a personas concienciadas con el impacto ambiental y social de sus decisiones y hábitos cotidianos. Con esta iniciativa, se desea transformar a la sociedad a través de la promoción del cambio de hábitos de consumo. Para ello, se acompañará a familias en el proceso hacia una gestión más responsable de su

hogar, promoviendo el autocontrol del consumo de agua y energía, introduciendo medidas y comportamientos ahorradores y ayudando a comprar de manera más ética y más ecológica.

El programa arrancará en las Aulas de Medio Ambiente de Burgos, Valladolid y Palencia con sendas charlas introductorias de Ester Bueno, técnico del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)



PV Hardware construye fábrica en Texas (EE UU)



Emilio J. García

La empresa PV Hardware (PVH) se ha comprometido a construir su propia fábrica en Texas, que estará en funcionamiento en 2023 y será la única instalación en propiedad de fabricación de seguidores solares en Norteamérica. La firma es el tercer mayor fabricante de seguidores solares del mundo con una cuota de mercado global de cerca del 10%.



Audi abre una planta para reciclar plástico



José Miguel Aparicio

Audi, en colaboración con el Instituto Fraunhofer, Audi ha puesto en marcha un proyecto piloto con un novedoso método para reciclar plásticos y convertirlos en material utilizable para la producción en serie. La compañía de los cuatro aros está investigando nuevas formas de mejorar la reciclabilidad de los materiales y ahorrar materias primas.



Amara NZero refuerza su posición en el sector eólico



Gonzalo Errejón

La multinacional de origen español especialista en energías sostenibles Amara NZero acaba de adquirir Cavycar, compañía especializada en el suministro de componentes y servicios para el sector de la energía eólica. Con esta compra Amara NZero refuerza su know-how eólico, además de ampliar su oferta al entrar en la fabricación de aerogeneradores.

# Breves

# Slow Food Coffee Coallition cumple años

Se acaba de celebrar en Italia el salón Terra Madre Salone del Gusto, el mayor encuentro del sector del Slow Food. Durante el encuentro se han podido degustar por primera vez los primeros seis cafés de la Slow Food Coffee Coalition, una organización que apuesta por un «café bueno, limpio y justo».

Fé de errores

# Denuncian uso de redes de arrastre en pesca de basura

La organización conservacionista Oceana muestra su preocupación por la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica de realizar un proyecto piloto de pesca de basura en áreas marinas protegidas y rechaza que el Ministerio fomente la pesca de basura con artes de arrastre.

# Países europeos apoyan la reducción de pesticidas

Los Estados miembros de la UE han apoyado la propuesta de la Comisión de reducir los límites máximos de residuos de dos pesticidas neonicotinoides permitidos en cultivo de alimentos por tener efectos nocivos sobre las abejas. La clotianidina y el tiametoxam están prohibidos en exteriores desde 2018.

# Vida plena

¿Bajo en grasa?, germinados y cerebro

# Ricardo Martín

- \* ¡Cuidado con las etiquetas; Que una etiqueta califique un alimento de "bajo en grasa" no es necesariamente sinónimo de "saludable". Al reducirse el porcentaje de grasa suele haber una pérdida de sabor, que el fabricante o el productor compensan con cantidades de azúcar o sal, altamente perjudiciales para la salud. De ahí la importancia de examinar en detalle el etiquetado, fijándonos bien en si "bajo" en grasa supone "alto" en almidón, sal o azúcar.
- \*Germinados que regeneran la flora intestinal. Tienen un alto poder antioxidante y ayudan a reducir los niveles de estrés y el cansancio temporal. Pero el principal valor de los germinados es la regeneración de la flora intestinal, facilitando las digestiones debido a sumuy bajo contenido en grasas. Al tiempo, estimulan el sistema inmunitario. Aunque se puedencocer para preparar cremas o sopas, lo más aconsejable es consumirlos en crudo -en ensalada o como guarnición-con la finalidad de que conserven todos sus nutrientes.
- \* Descansar el cerebro cada 90 minutos. Nuestro cerebro se concentra de forma natural de 90 a 120 minutos, como máximo. Transcurrido ese tiempo debemos acostumbrarnos a acallar la función cerebral durante 15 minutos aproximadamente. Como la práctica no es fácil, podemos crear hábitos que induzcan al descanso cerebral programado. Desde meditar con respiraciones profundas a acercarnos a la Naturaleza, observando con una gran sonrisa perros, gatos, pájaros, peces...; tocar objetos que nos atraigan o escuchar música mirando el horizonte.

## Ricardo Martín

Divulgador de Bienestar

En la edición en papel nacional del pasado 23 de septiembre, la noticia de Decathlon, «Decathlon premiada por incentivar el uso de la bici» incluía erróneamente una fotografía de Bárbara Martín, CEO de Grupo Decathlon mundo. Javier López es el director general de Decathlon España, país en el que se enmarca la iniciativa.

# **4**

# Cambio climático



Vendimia en Bodegas Santalba, situado en La Rioja, al norte de España

# Agridulce y prematura, pero es tiempo de vendimia

El incremento del calor progresivo podría desarrollar uvas más débiles y hasta cambios en el sabor del vino

## Kiara Hurtado. MADRID

La época de vendimia ha comenzado, en todo el país, cientos de bodegas vienen celebrando esta tradicional temporada, pero muchas de ellas con un sabor agridulce, pues el contexto y el cambio climático han hecho que, este año, la situación para los agricultores sea diferente.

En el sector vinícola, además de la inflación que afecta de forma generalizada a toda la población, el último tórrido verano con temperaturas que han alcanzado los 45° centígrados en varias partes del país, han generado en la industria no solo vendimias prematuras, sino también una incertidumbre creciente.

Si bien este año, el clima ha generado tales efectos, la previsión para los siguientes años no son nada esperanzadores, por lo que muchos enólogos ya muestran su preocupación, pues el empeoramiento de la situación puede traducirse en pérdidas económicas, vendimias aún más prematuras e incluso un cambio en el sabor de las uvas.

Así ha explicado a LA RAZÓN, Roberto Ijalba, enólogo de la Bodega Santalba, procedente de La Rioja. «Con un verano tan cálido, la realidad es que los viñedos están sufriendo más de lo habitual, pues aunque estos son resistentes a las altas temperaturas y las sequías como tal, todo tiene un límite», cuenta Ijalba, destacando también que, no todas las cosechas comparten esta problemática, ya que hay zonas más áridas y expuestas al calor.

El viticultor asegura que si esta situación climatológica empeora con el tiempo, una de las consecuencias influiría en el sabor del vino, ya que se tendrían uvas sobremaduras, generando vinos más dulces, como por ejemplo, los vinos australianos, donde el clima es más de este estilo.

Otro efecto adverso afectaría a la cantidad, puesto que, con una uva más pequeña, hay menos cantidad de peso, agua y mosto; en consecuencia, se obtendría menos litros de vino y los productores recibirían menos dinero por esas uvas.

«El clima influye también en el porcentaje de alcohol de los vinos, hace 25 años, este se encontraba entre 2 o 3 grados menos que ahora. Con más calor, más grados de alcohol tendrán las botellas, por eso es importante desarrollar técnicas para mantener sus niveles», argumenta.

No obstante, el enólogo hace una reflexión parcial sobre las altas temperaturas, por un lado, considera que «son buenas con el medioambiente», pues los tratamientos de viñedo se reducen a cero y se ahorra energía y muchos costes, pero también generan «contradicciones», en tanto que, la falta de agua genera retrasos en el desarrollo de la fruta, incluso algunos cultivos quedan parados cuando las plantas pierden demasiadas hojas.

Habitualmente, la vendimia en La Rioja tiene su momento álgido en torno a mediados de octubre, pero la climatología ha provocado que la recogida de la uva se produzca entre 2 y 3 semanas antes de lo habitual. A fecha de hoy, en la zona, muchas de las bodegas ya han finiquitado sus vendimias, y las que faltan están muy próximas a celebrarlo.

Para Ijalba «el tiempo pone todo en su lugar» y finalmente, este año se ha obtenido un producto muy bueno «está siendo una cosecha de muy buena calidad, difícil, pero satisfactoria».

# Energía en positivo

# Naturgy impulsa las energías renovables en Canarias

La compañía construye el parque eólico Camino de la Madera en Santa Lucía de Tirajana

Entre las principales líneas estratégicas de Naturgy está impulsar su papel en la transición energética y en la descarbonización, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 y una potencia instalada de fuentes renovables cercana al 60%.

En este compromiso se enmarca el parque eólico Camino de la Madera, en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria). Compuesto por cuatro generadores, tendrá una potencia total 9,2 MWy supondrá una inversión de más de 10,5 millones de euros.

La construcción de este parque permitirá la creación de más de un centenar de empleos directos e indirectos. Dentro de su filosofía de potenciar el desarrollo económico y social de los territorios en los que desarrolla su actividad, Naturgy ha subcontratado a empresas de la isla para realizar los trabajos de construcción.

Se prevé que Camino de la Madera produzca 27,5 GWh de energía al año, lo que equivale al consumo eléctrico anual de 7.800 viviendas. Esta nueva infraestructura desplazará el uso de otras fuentes de generación eléctrica convencional y contribuirá a reducir las emisiones anuales de CO2 en más de 13.700 toneladas.

El parque eólico Camino de la Madera fue incluido en la segunda convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones eólicas en Canarias, cofinanciadas con fondos FEDER bajo el lema "Una manera de hacer Europa", y gestionadas por el IDAE.

Sergio Auffray, responsable de Desarrollo de Naturgy en Canarias, explicó que «esta instalación, junto al resto que la compañía tiene en operación y las que están actualmente en construcción en las islas, demuestran la firme apuesta de Naturgy por convertirse en un actor principal de la transición energética hacia una energía verde, en la que Canarias está también jugando un papel muy importante».

Camino de la Madera se ha diseñado teniendo en cuenta su adecuada integración ambiental y paisajística. Así, al finalizar los trabajos de montaje del parque se procederá a la restitución del terreno en todas aquellas superficies de ocupación temporal y a la descompactación del suelo para aumentar la circulación del aire y el correcto desarrollo de las especies herbáceas.

Además, se plantarán 184 ejemplares de tabaibal dulce y 51 de otras especies que conforman la flora de este hábitat, tales como espino, verode, tasaigo y cornical. Asimismo, en el Barranco de Balos se trasplantarán 85 balos para su restauración vegetal.

Adicionalmente, se han retirado y gestionado los ejemplares de especies invasoras detectadas en la zona de las obras siguiendo las recomendaciones de la administración para la erradicación de la flora exótica invasora en las islas.



# Apuesta por Canarias

Naturgy cuenta ya con diez parques eólicos operativos en Canarias, con una potencia total instaladade 75 MW. En 2021 produjeron más de 198 GWh de energía, equivalentes al consumo eléctrico anual de cerca de 56.800 hogares.

Además, en las últimas subastas energéticas habidas en las islas, Eolcan II y Solcan, Naturgy fue adjudicataria de 60 MW, la mayoría de los cuales están en construcción.

DREAMSTIME

# Transición energética cellnex



E. M. Rull. MADRID

La Alianza del Campo de Cartagena para la ordenación de instalaciones fotovoltaicas empezó su andadura el pasado 5 de septiembre. Esta organización ha nacido con un objetivo: pedir que se revisen las licencias de nuevas plantas solares y se paralicen las tramitaciones actuales. «Es sabido por la ciudadanía de la instalación de parques fotovoltaicos en la cuenca vertiente del Mar Menor... creemos hay que hacer valoraciones antes de adoptar cualquier decisión. En primer lugar, mostramos nuestra apuesta por las energías renovables, fomentando la instalación del autoconsumo de particulares, comunidades de vecinos base, empresas agrícolas, industriales o de servicios. Por el contrario, los grandes parques suponen un grave impacto visual en la cuenca del Mar Menor, que cuenta con un valioso patrimonio monumental, medioambientaly paisajístico», dicen en un reciente comunicado.

Según un reportaje de Onda Cero de hace unas semanas hay 59 plantas de producción fotovoltaica proyectadasenel Campode Cartagena yel Mar Menor que ocupan casi mil hectáreas y juntas suman una potencia de 363 MW. El Gobierno regional está tramitando la instalación de 57 plantas de producción y otras dos, las de más de 50 MW, son competencia del Ministerio. «No es solo en Murcia. La fotovoltaica está viviendo un boom en toda España. Los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) hablan de 40.000 MW de potencia fotovoltaica en 2030 y ahora hay instalados solo 16.000. Queda mucho por hacery se nota cierta prisa, porque los precios de la energía están altos. Hay muchos proyectos aprobados y con el permiso de conexión en regiones como Extremadura o Castilla-La Mancha, pero que están buscando un terreno», dicen desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Murcia.

Hasta COAG llegan muchas consultas de agricultores que se plantean complementar sus ingresos con la instalación de un parque solar. Ahora mismo se están pagando entre 1.500 y 3.000 euros por hectárea arrendada, aunque «hay un peligro y es que no sabemos si los ingresos para los agricultores se van amantenerasí de altos a largo plazo. Otro es que se transforme la huerta agrícola en huerta solar. Nosotros queremos preservar las tierras dedicadas a alimentación», dice el portavoz de Coag Murcia.

Las instalaciones fotovoltaicas son grandes consumidoras del te-

DYTICOL ebrandaly/layry ENLACE AL CANAL rebrand.ly/byneon Ó escanea el código QR: rebrand.ly/byne

Campo de Cartagena, ¿de huerto agrícola a huerto solar?

El boom de la fotovoltaica preocupa a los vecinos de Murcia que piden planificación para no perder terreno agrícola

rritorio. Se estima que cada megavatio de potencia fotoquiere entre dos y tres hectáreas de terreno. «Los promotores, como los fondos de inversión, buscan suelo que no esté protegido, que sea barato y, además, con muchas horas de sol. En esta región disfrutamos de unas 3,000 horas anuales de incidencia solar», puntualiza Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia.

## Abandonar la tierra

Entre los peligros que, tanto agrupaciones vecinales como ecologistas detectan en la instalación masiva de huertos solares figura un aumento de la escorrentía del terreno en momentos de fuertes lluvias yelpeligro de que grandes torrentes de agua terminen en la ciudad de Cartagena o contaminen más las

aguas del mar Menor. «Estos espacios se compactan, con el consiguiente endurecimiento del suelo y por tanto el agua no se infiltra en el suelo, corriendo de forma rápida al Mar Menor...Los herbicidas (glifosato) que se utilizan para mantener el suelo sin hierbas de los parques son arrastrados por estas aguas, llegando a la albufera una parte y quedando otros en el trayecto», denuncia la Alianza del Campo de Cartagena. Además, desde Ecologistas en Acción, Luengo puntualiza: «Algunos proyectos son incompatibles con otras iniciativas medioambientales que se están llevando a cabo en la zona como el proyecto para regular el paisaje urbanístico en el Mar Menor o el que plantea realizar una franja perimetral o cinturón verde alrededor del Mar Menor para proteger la albufe-

La hectárea de terreno se está pagando a precios que van de los 1.500 a los 3.000 euros

110011

Hay unas 59 plantas proyectadas en el Campo de Cartagena y en los alrededores del Mar Menor

ra de la llegada de agua cargada de nitratos. Lo que pedimos es un Plan Regional de Ordenación de las instalaciones fotovoltaicas que tenga en cuenta el impacto ambiental de los futuros parques, además de su conectividad a la red de distribución eléctrica. Un desarrollo muy rápido y en una zona sensible puede ser problemático».

# Asociaciones

Alianza y Ecologistas son dos de los actores de la lista de agrupaciones que ven con preocupación la expansión de los proyectos fotovoltaicos en la zona del Mar Menor. Hace un año pasado, la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVCAC), las empresas del sector fotovoltaico y la corporación municipal firmaron un acuerdo para establecer una comisión informativa que vigile los proyectos que se quieran implantar en el territorio. Fruto de tal acuerdo, las empresas que quieran instalar plantas de menos de 5 MW o 10 hectáreas de terreno ocupado «se comprometen a aportar en la tramitación de los expedientes una memoria ambiental rubricada por técnicos competentes aunque la legislación no lo exija, informa Murcia Plaza. Sin embargo, «a fuerza de parques de 5 MW se pueden ocupar muchas hectáreas de terreno», puntualiza Pedro Luengo.

# Viajes

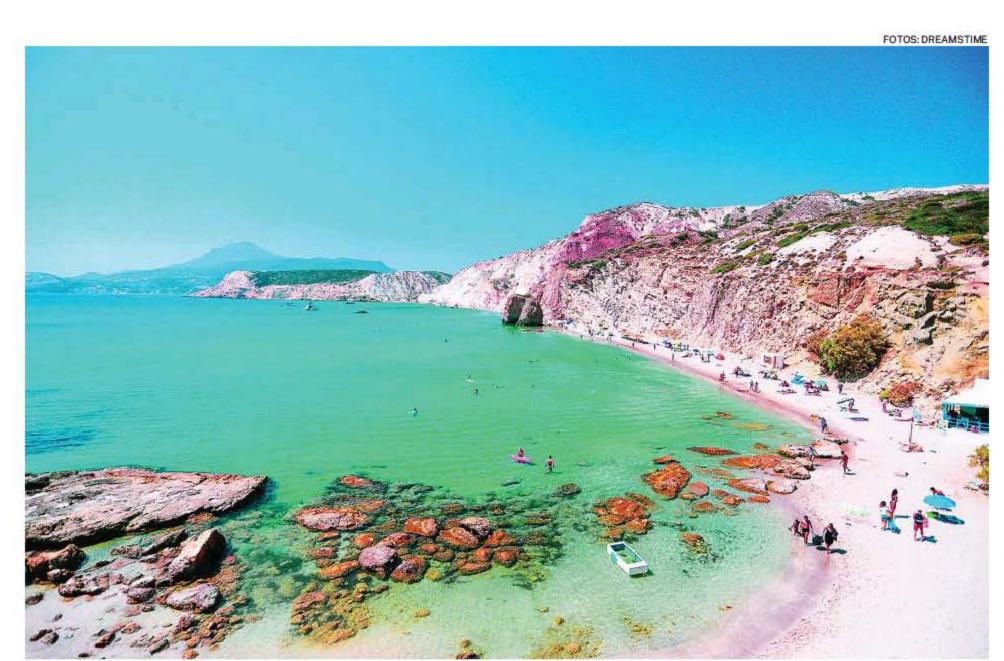

Toni Bolaño. PAROS (GRECIA)

En el mar Egeo y el Jónico hayunas 6.000 islas e islotes. Solo 227 están habitadas y guardan además de los secretos de la mitología griega, el paso de los romanos, los turcos, arcadios, persas o los venecianos. De todo esto, solo estoy seguro de que estas islas estuvieron pobladas por ninfas y dioses y diosas. En una de ellas, la mitología dice que el rey Minos mientras estaba en el rito del sacrificio de las gracias, tuvo conocimiento de la muerte de su hijo pero continuó el rito. Nos hizo un favor, porque las gracias, las cárites en griego, siguen presentes en la isla: belleza, abundancia y júbilo.

# Viaje a las islas de los dioses

Más allá de las turísticas Mikonos, Santorini y Creta, Grecia invita al viajero a desconectar en un paraíso único

Las islas griegas reciben cada año miles y miles de visitantes de todas partes del mundo, pero no todas las islas están explotadas masivamente por la industria turística que este año en Grecia ha recuperado el pulso previo de la pandemia. Mikonos, Santorini o Creta tienen un turismo masivo, pero islas como Paros siguen siendo un paraíso digno de visitar. A Paros se puede llegar en avión y en barco. En barco se llega a Parikia, la capital, que es lo más parecido a un hervidero de gente y de caos circulatorio. En avión, de dos hé-

lices, of course, se llega al pequeño aeropuerto –el de Mahón a su lado es de primerísima división–situado al sur de la isla cerca de la paradisíaca Aliky y al lado de Pounta donde se coge el transbordador para ir a la isla de Antiparos, que está apenas a un kilómetro y a la que se llega en siete minutos.

La zona es el paraíso de los practicantes del katesurfing por los vientos. No es que el aire, este año con rachas superiores a los 36 kilómetros por hora y permanente, sea una anécdota, pero la isla con más de 118 calas de aguas azul turquesa y de una transparencia impresionante da la oportunidad de buscar cobijo de un fenómeno que es permanente en las islas los meses de julio y agosto.

rculatorio. En avion, de dos he-meses de julio y agosto.

Es un acierto disfrutar de la cocina mediterráne a junto al mar

En Milos, bañado por el mar Egeo, las playas no están masificadas

En Paros es casi obligatorio visitar Kostos y Marathi y contemplar desde sus montañas donde se ubica la antigua mina de mármol el atardecer y, sin duda Náousa, al norte de la isla, presidida por un imponente castillo veneciano y flanqueada por dos playas que hacen las delicias de jóvenes -por la tarde noche- y mayores el resto del día: Santa María al este y Monastiri y Colimbithres al oeste.

#### La Venus de Milo

Desde la principal isla de las Cícladas viajamos a Milos, la isla de la Venus de Milo. Mucha más pequeña que Paros es un remanso de paz y tranquilidad. Sus playas se sitúan al sur de la isla mientras que en el norte las calas rocosas hacen las delicias de los submarinistas, donde se encuentra Pollonia, un maravilloso puerto de mar donde se pueden degustar las delicias del Mediterráneo. No hay que perderse los maravillosos atardeceres en Tripity donde se encuentra el teatro romano y las catacumbas.

Las islas del Egeo, la gran mayoría de ellas, son un paraíso por descubrir donde los turistas cargan las pilas disfrutando de paisajes, de una cocina mediterránea (donde el pulpo que se seca al sol es un habitual de la mesa y mantel) y playas paradisíacas. A diferencia de Atenas, la temperatura es mucho más agradable y según qué días es aconsejable una «rebequita» porque el viento enfría sustancialmente el termómetro. También, a diferencia de la capital, las islas están limpias y una evidencia de ello es la calidad de sus aguas.

Sinembargo, a pesar de la suciedad y de la degradación de Atenas siempre resulta un placer visitar la capital helénica. La Acrópolis y el barrio que la rodea con una sucesión interminable de tiendas de souvenirs y restaurantes de todo tipo que alcanzan el Duomo de la Santísima Virgen en los aledaños de la Plaza Sintagma, donde el cambio de guardia y los pasos, simulando a los de un caballo, de los guardias hacen las delicias de los visitantes.

En la plaza del Duomo sobresale un restaurante, de nombre el Barbounaki, que significa salmonete. Uno de los pocos que tiene carta en español. Sin duda, muy recomendable. Grecia es, indudablemente, un viaje que hay que realizar porque no hay que perderse las islas de los dioses.

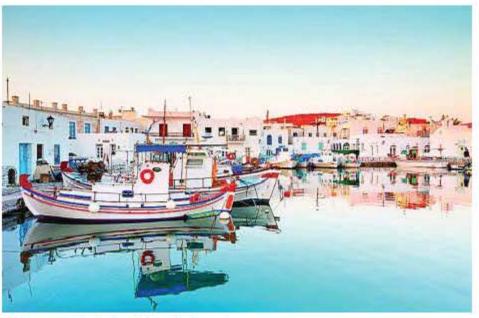

Típico puerto de las islas de Grecia

# El destino de Iberia

Maica Rivera. BARCELONA

equeño, pero con infinidad de atractivos que lo convierten en un gran destino. Así podría definirse Uruguay, un país que cautiva por su discreto encanto, la hospitalidad de los lugareños y una bella naturaleza plasmada en verdes praderas, grandes dunas, aguas termales y playas vírgenes.

Lo cierto es, que quizás lo más conocido de Uruguay por los viajeros sea su bonita y pintoresca capital, Montevideo, la cual hemos descrito varias veces en anteriores artículos. Por ello, en esta ocasión, nos vamos a centrar en todo lo que ofrecen sus alrededores a aquellos que, en su visita a Uruguay quieran vivir la experiencia de sumergirse, en un solo viaje, en el famoso, vibrante y bohemio ritmo montevideano así como conectar con la naturaleza más auténtica y salvaje de este fascinante y diverso país.

La primera excursión para aquellos que buscan tranquilidad y conectar con la naturaleza durante su estancia en la capital uruguaya debería ser la Costa de Oro, en el departamento de Canelones. Por su cercanía con Montevideo, a menos de una hora, este conjunto de ciudades balneario, entre las que destacan Neptunia, Pinamar, Las Toscas o Atlántida, son un destino tradicional en las vacaciones de familias uruguayas, y se caracterizan por conservar aún su aire familiar antiguo y tranquilo.

Nos pararemos, por todos sus atractivos, en Atlántida, considerada por los locales como la capital turística de la Costa de Oro. Cabe destacar que tiene un paisaje más urbano que Las Toscas y sobresale por sus restaurantes, que ofrecen extraordinarias experiencias gastronómicas; sus múltiples negocios y tiendas, ideales para hacer turismo de compras; su zoológico; suminiparque de diversiones con videojuegos y atracciones; y por las ferias de artesanos que suelen organizarse en el centro de la ciudad. También es muy recomendable visitar la Iglesia del Cristo Obrero, declarada Monumento Histórico Nacional, y cuyo diseño arquitectónico en ladrillo sorprende por sus techos curvos y porque no hay presencia de ninguna columna o viga de apoyo.

Aunque un poco más al norte, merece la pena desplazarse hasta la rambla Dr. Miguel Perea, muy célebre por su Paseo de las Esculturas, sus antiguas casonas y por la celebración en enero de la No-



# Uruguay: diversión en Montevideo y relax en Canelones

El país suramericano no defrauda a quienes buscan aunar cultura y shopping con playas y naturaleza

che Blanca, un evento en el que se puede disfrutar de exposiciones, actuaciones, propuestas gastronómicas, cine, danza y espectáculos tecnológicos, como un mapping gigante, el cual se proyecta sobre el icónico edificio del antiguo Hotel La Floresta.

Sin abandonar la Costa de Oro, merece la pena conocer Ciudad de la Costa, situada entre los arroyos Carrasco y Pando, también en el departamento de Canelones. Sus playas, el atractivo principal de esta zona, son una opción estupenda para todos aquellos que amen ver preciosos atardeceres y estampas únicas. Entre algunas que podemos destacar están la playa de Barra de Carrasco, la de San José de Carrasco, la de Shangrilá -inspirada en la mítica tierra Shangri-La, un paraíso de paz y hermosos paisajes que aquí se hacen realidad-y la de El Pinar, cuyo nombre se debe a que está rodeada de pinos. Otro espacio muy especial de imperdible visita es el parque Roosevelt; limita con la playa de Shangrilá y es el primer parque estatal creado en Uruguay. Como curiosidad, en este parque desde 1976 durante la Semana de Turismo, en abril, se celebra un festival folclórico llamado Criolla del Roosevelt. En él se disputan competicionesjineteadasgauchas con participantes de Argentina, Brasily Uruguay, al mismo tiempo que hay espectáculos de música folclórica y canto popular, así como muestras artesanales y ferias gastronómicas.

Por otro lado, en Ciudad de la Costa, todos aquellos a los que les encante el turismo de shopping encontrarán en la Avenida Giannattasio una parada casi obligada,

# Pistas de Iberia

- Iberia ofrece cuatro vuelos directos a la semana desde Madrid y cómodas conexiones para viajar desde el resto de ciudades españolas.
- Entre en iberia.com o la app de Iberia para reservar sus billetes de avión. También puede reservar desde aquí sus noches de hotel o alquilar el coche para moverse por el destino. Y más económico que por separado.

IBERIA 🥖

pues aquí, además de numerosos restaurantes, hay un sinfín de tiendas muy especiales en las que, entre otras cosas, se pueden adquirir prendas representativas de la moda local.

## Las Piedras y Santa Lucía

Continuamos nuestro recorrido por los alrededores de Montevideo deteniéndonos en la ciudad de Las Piedras, también en el departamento de Canelones, que ofrece un amplio abanico de lugares que visitar: el Museo Julio Sosa -dedicado a un cantante de tango local-; el Parque Nacional Artigas Batalla de las Piedras, declarado Monumento Histórico Nacional; y el Anfiteatro «A don José», así como el Museo de la Uva y el Vino. En este punto conviene recordar que Uruguay es también un destino muy atractivo para los amantes del enoturismo, ya que pueden realizar la ruta «Los Caminos del Vino», que agrupa las mejores bodegas familiares de Canelones, Montevideo, Maldonado y Colonia, por lo que incluso sin desplazarse del departamento de la capital y del de Canelones se puede visitar un buen número de bodegas con vinos sorprendentes.

Para concluir esta particular ruta, no podemos dejar de mencionar Santa Lucía, uno de los lugares menos turísticos de Uruguay, por lo que si es de los que prefiere huir del turismo de masas, considerará visitar esta ciudad como algo ineludible. A su belleza



# FOTOS: DREAMSTIME

Vista
panorámica
de la capital
de Uruguay,
repleta de
opciones de
ocio y
cultura

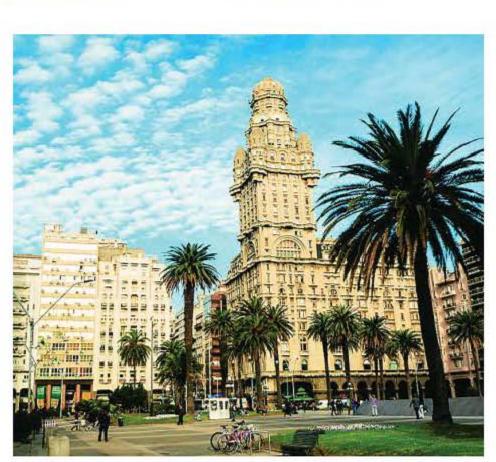

Vista de la plaza de la Independencia, corazón de Montevideo

natural se suma que en el río Santa Lucía, el cual baña su costa, se pueden practicar divertidos deportes acuáticos, como kayak o paddle surf. Aquí también resulta muy interesante conocer Quinta Capurro, un jardín histórico, también Monumento Histórico Nacional, cuyo valor patrimonial se encuentra en las casas originales y las especies vegetales llevadas desde Europa y Asia por el que fuera su propietario y fundador, Federico Capurro; la paz detrás de sus rejas y muros de ladrillos resulta cautivadora.

Otro lugar de interés es el Centro

Cultural Museo José Enrique Rodó, un Monumento Histórico Nacional que consta de una casona de estilo morisco-español, y que es célebre por haber pertenecido al escritor que le da nombre.

Nos hemos centrado, por su proximidad con Montevideo, en el departamento de Canelones, pero los atractivos cercanos a la capital van mucho más allá; esto es tan solo una mínima muestra. Espectaculares paisajes naturales y experiencias inolvidables son los dos principales ingredientes con los que cautiva a quienes deciden conocerlos.

# **Hoteles**

# La aventura de dormir junto a Bob Esponja o la Patrulla Canina

El alojamiento Nikelodeon Riviera Maya fusiona diversión y buenas instalaciones para toda la familia

Víctor R. Alfaro, RIVIERA MAYA

¿Se imagina ir andando por el pasillo de un hotel y encontrarse a Bob Esponja o Patricio? Pues no se lo imagine, porque es real. La felicidad de los niños que pasan unos días en el Hotel Nickelodeon Riviera Maya es continua. Y la de los padres también, claro, porque es un resort de lujo construido en plena jungla que tiene cinco restaurantes, cuatro bares y sobre todo unas habitaciones impresionantes con piscina propia. Sí, todas las habitaciones tienen una terraza con una maravillosa alberca (como la llaman en México) que parece infinita ante las inmensas aguas caribeñas.

El Hotel Nickelodeon Riviera Maya tiene una extensa playa a sus pies que prácticamente está vacía, ya que todos sus clientes prefieren disfrutar de un parque acuático increíblemente grande con más de 2.400 hectáreas tematizadas con todos los personajes de Nickelodeon. Por ejemplo, puede montarse en un flotadory navegar por un río en el que Dora la Exploradora y el mono Botas le salpican. Los más pequeñines se tiran por los toboganes de «La bahía de La patrulla canina». Los más mayores (yvalientes) se atreven a subir los 18 metros de altura de los toboganes de la Soak Summit. Aunque, sin duda, el lugar más concurrido y divertido de este parque acuático que se



Vista del parque acuático ubicado dentro del hotel

encuentra dentro del Hotel Nickelodeon Riviera Maya es la Playa de Fondo de Bikini, donde cada día a las 13:00 h. mayores y pequeños se reúnen para disfrutar de un baño de slime (una especie de moco verde que es un clásico de Nickelodeon).

## Gastronomía para todos

Dentro del parque hay varios puestecitos en los que se puede pedir una piña colada, un refresco o incluso pizzas. Además, también se puede disfrutar de la comida del Restaurante Nick Bistro, con un buffet muy extenso.

En el mismo edificio donde se encuentran las habitaciones están dos restaurantes muy diferentes. Por un lado Good burger,

Los toboganes de hasta 18 metros de altura forman parte del parque acuático de 2.400 hectáreas

donde comeremos hamburguesas mucho más sofisticadas que las famosas Burger Cangreburger de Bob Esponja. Además, dentro del restaurante hay una granfood truck donde preparan helados excelentes con todos los toppings imaginables. Y justo al otro lado del edificio nos encontramos el «Yacht Club», con ambiente de cocina abierta que ofrece creaciones culinarias preparadas en el momento, El único restaurante en el que hay que reservar (entre otras cosas porque es a la carta) es el Piazza, donde, con algo de suerte, se comparte mesa con las Tortugas Ninja.

Parair del parque acuático a las habitaciones o de las habitaciones al lobby principal hay que montarse en unas divertidas furgonetas que atraviesan el manglar. Los conductores, en alguna ocasión, paran el vehículo para dejar pasar a un coatí despistado que cruza tranquilamente, o se colocan estratégicamente al lado de alguna laguna donde ver un caimán que duerme la siesta.

# LA OFERTA



# VIAJES EL CORTE INGLÉS Hasta 30% de descuento

Reiníciate y escápate de la rutina, aprovecha el Puente del Pilar o el de todos los Santos para visitar ese museo que tanto quisiste, hacer una escapada gastronómica o vivir un crucero. Reserva tu escapada para puentes o para cuando tú quieras desde 15€, sin gastos de cancelación y, ¡si encuentras un precio mejor, te lo igualan! Consulta condiciones.

Más información en agencias de viajes, en el teléfono 91330 7263 y en la página web www.viajeselcorteingles.es

# **Viajes**







El descanso y el la exclusividad están asegurados en Casa de Campo Resort & Villas

#### R. Bonilla. MADRID

Cuando el frío ya ha comenzado a hacer acto de presencia, resulta inevitable pensar en esa nueva escapada que nos permita volver a disfrutar del calor y de la playa. Y si la imaginación echa a volar un poco, el Caribe se cuela entre las fantasías más prometedoras. Pues bien, si a la ecuación de sol y playas paradisíacas le sumamos también los ingredientes de golf y lujo podemos cumplir nuestro sueño de la mano de Casa de Campo, en La Romana, República Dominicana, ya que organiza del 3 al 10 de diciembre, durante el Puente de la Constitución, y por segunda vez, la segunda Copa de España Casa de Campo.

Sol, playa, buena temperatura, excelente gastronomía y la posibilidad de jugar al golf en uno de los mejores campos del mundo, el campo de Diente de Perro de Casa de Campo, es como un sueño cumplido para los amantes y aficionados de este deporte, ya que la propuesta conjuga un destino único y exclusivo con tres campos de golf, un hotel espectacular, villas de lujo, playa privada, marina, polo y mucho más. Sin duda, puede convertirse en el viaje del año, ya que esta propuesta nos invita a descubrir y vivir en primera persona el destino y la capital mundial del golf en invierno.

La segunda edición de la Copa de España Casa de Campo promete volver a ser una cita inolvidable y única para quien participe en ella, ya sea solos, en pareja o con amigos. Y es que la primera edición de esta iniciativa ya fue todo un éxito, pues tras los duros meses

# Este invierno juegue al golf en República Dominicana

Del 3 al 10 de diciembre puede escaparse al Caribe y participar en la segunda Copa de España Casa de Campo Resort & Villas



Vista panorámica del espectacular complejo Casa de Campo, en La Romana, República Dominicana

de pandemia por fin se podía viajar al paraíso. De esa escapada única, se continuó con la idea de convertir esta cita en un evento anual, en unas fechas atractivas para cualquier golfista que quiera disfrutar de una escapada exclusiva y muy apetecible en pleno invierno.

# Siete noches y todo incluido

Lapropuesta de la segunda edición de Copa de España Casa de Campo no puede resultar más apetecible, ya que incluye un programa completo con siete noches de estancia en régimen de todo incluido. Así, el viajero puede disfrutar de días de golf en los tres campos que tiene Casa de Campo (diseñados por Pete Dye, incluyendo DyeFore, The Links y Teeth of the Dog, catalogado entre los 50 mejores campos de golf del mundo). Pero no solo eso, sino que, además, tendrá a su disposición todas las instalaciones de Casa de Campo Resort & Villas, considerado el resort más completo del Caribe: variada gastronomía gourmet, vinos y bebidas de alta calidad en todos los restaurantes y bares, marina y club de yates con capacidad para 370 embarcaciones, campos de polo y equitación, el centro de tenis y de tiro de más de 100 hectáreas, así como Altos de Chavón, un pueblo de artesanos construido al estilo de una ciudad mediterránea del siglo XVI con tiendas, museos y un anfiteatro.

Las inscripciones y más información del evento se puede encontrar en la página web de Casa de Campo Resort&Villas, o bien contactando vía mail con Mónica Díaz Vecino, directora de Ventas en Europa a través del correo electrónico monica@ccampo.com.

# Viajes

#### R. Bonilla. MADRID

Dispuestos a disfrutar de una escapada de lo más completa durante este otoño que acabamos de estrenar, merece la pena mirar al sur y no perder de vista Cádiz. Porque si la provincia se convierte en el blanco perfecto de los viajeros durante el verano gracias a sus infinitas playasya sus inolvidables atardeceres, durante esta nueva estación tampoco defrauda gracias a otro blanco, el de la cal que va enlazando un pueblo con otro en la ruta que atraviesa la Sierra de Cádiz, un recorrido abrupto, sabroso, verde y emocionante: la ruta de la los pueblos blancos.

Los recuerdos de la historia pueden palparse a día de hoy cuando el viajero recorre esta comarca, pues en ella perviven historias de lo que fue la vida cotidiana de Al-Ándalus: el trazado urbanístico de sus calles, la economía ligada al cultivo del aceite, la producción artesana de los artículos de piel y el dulce recetario andalusí. Sin olvidar que la herencia berebere se mezcla en este territorio con las calzadas romanas, las invasiones cristianas, los conquistadores de América, la llegada de las tropas francesas, las levendas de bandoleros y las traviesas de un tren que nunca llegó y que hoy es la Vía Verde de la Sierra de Cádiz.

# Una ruta verde, sensorial y sabrosa por los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz

Pequeños pueblos teñidos del blanco de la cal arropados por el verde de la Sierra de Grazalema invitan al viajero a disfrutar de una escapada única

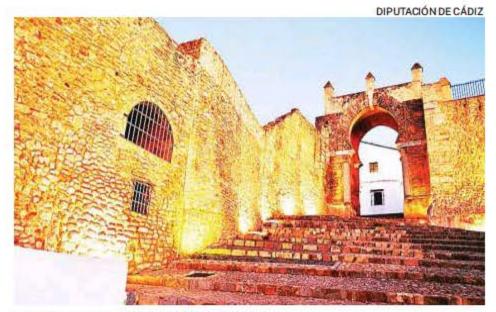

Restos arqueológicos en Medina Sidonia

Y tanta historia tiene lugar en un paisaje declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco, ya que estamos en plena Sierra de Grazalema, un rincón que tiene la curiosidad de registrar la mayor pluviosidad de la península ibérica, poblado de numerosas grutas y con cañones tan sorprendentes como el de la Garganta Verde.

La ruta podría comenzar por Arcos de la Frontera, encaramado en una peña de 96 metros de altura y declarado conjunto monumentalartístico. Tras Arcos nos encontramos con Bornos al nortey con Algar al sur, aunque no hay que pasar por alto Espera, con un museo increíble y un aceite de primera calidad. Seguimos el viaje hasta Algodona-

les, emblemático para los viajeros que quieran cruzar el cielo, ya que se trata de uno de los lugares más apetecibles en el que los aventureros pueden practicar deportes aéreos como el parapente, el ala delta y el vuelo de ultraligeros.

Pero antes de llegar a Algodonales es de gran interés conocer uno de los monumentos megalíticos

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

más antiguos de la península ibérica: el Dolmen de Alberite, que atestigua la presencia humana en Villamartín desde hace 6.000 años. Cerca está Puerto Serrano, donde se encuentra la antigua Estación de la vía férrea por la que el tren nunca llegó a circular pero que hoy ha recobrado el pulso con el turismo y la afición por el senderismo, los paseos a caballo o el cicloturismo, por lo que se convierte en un lugar ideal para hacer actividades al aire libre en familia.

Vecinade Algodonales es Zahara de la Sierra, que configura una de las estampas más bellas de la ruta de los pueblos blancos desde la torre en lo más alto hasta el pantano. Aquí conviene hacer una pausa en el Molino del Vínculo, una antigua almazara de Zahara de la Sierra donde se produce aceite de forma artesanal. De hecho, el aceite de oliva de la Sierra de Cádiz tiene denominación de origen desde el 2002 y es un ingrediente indispensable de todas las elaboraciones.

En el extremo noreste de la provincia se encuentran Olvera, Torre Alháquime, El Gastor, Setenil y Alcalá del Valle, mientras que en el extremo más verde de esta ruta nos topamos con El Bosque, Benaocaz y Ubrique (unidos por una calzada romana también), Villaluenga del Rosario y Grazalema, que da nombre al parque natural y que es una de las visitas ineludibles, aunque lo cierto es que todos y cada uno de ellos tienen su encanto, tal y como muestran los reconocimientos acumulados como pueblos más bonitos de España, los más fotografiados o el destino rural más emblemático de España, como Olvera en 2021.

# Gastronomía

El buen yantar está asegurado por la Sierra de Cádiz con platos de venado, perdiz y conejo, así como guisos, cocidos y potajes elaborados con productos de la tierra y con hierbas silvestres. No hay que dejar de probar las tagarninas -las cita Cervantes en «El Quijote»- los espárragos, los alcauciles y los caracoles, mientras que resulta obligado degustar el queso de Villaluenga del Rosario, el pueblo más pequeño de Cádiz donde hay un centro de interpretación sobre la producción quesera y su paisaje. Entre las sorpresas gastronómicas: Alcalá del Valle, un pueblo pequeño abriéndose paso en la alta cocina. Y para endulzar, la miel de Prado del Rey.



Vista panorámica de Arcos de la Frontera, encaramado en la roca

# La contra



Laura Cano. MADRID

in agua, no hay vida que te de limones. Por suerte, la producción de una tonelada de este cítrico requiere la mitad de agua que una de naranjas y tres veces menos que una de melocotón. El limón se ha convertido en la fruta con menos huella hídrica de España, al reducir su uso, favoreciendo al planeta. Nos lo cuenta Antonio Hernández, responsable de Sostenibilidad de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (AILIMPO).

## En tuspalabras, ¿quées la huella hídrica?

Un indicador que estima cuántos recursos hídricos se necesitan para generar un producto y que, además del uso directo del agua dulce, también tiene en cuenta los usos indirectos.

#### ¿Y cómo se calcula?

En el caso de la huella hídrica del limón y el pomelo en España, la metodología que hemos empleado ha sido la que establece el «Manual de evaluación de la huella hídrica» publicado por la Water Footprint Network (WFN), la guía de referencia a nivel mundial.

# ¿Cuál es la huella hídrica del limón español?

El limón producido en nuestro país tiene una huella hídrica media de 271 metros cúbicos por tonelada.

# ¿Y la del pomelo producido en España?

Todavía es más reducida, solo 203 metros cúbicos por tonelada.

# Entonces, ¿lo de que los cultivos de cítricos gastan mucha agua es un mito?

Para la producción de cualquier producto es necesaria el agua, pero en el caso del limón y del pomelo, tienen la huella hídrica más baja de todas las frutas cultivadas en España.

# ¿Cómo ha evolucionado la huella hídrica de estos cítricos en España?

En los últimos 30 años, como consecuencia de los avances en la mejora del uso del agua y el aumento de los rendimientos de producción, la huella hídrica del limón se ha reducido en un 39% y la del pomelo en un 36,9%. Estos cultivos se han convertido en un ejemplo en el aprovechamiento



# Antonio Hernández

Ingeniero Agrónomo y responsable de Sostenibilidad en AILIMPO

«El limón y el pomelo gastan menos agua que el resto de frutas» y la gestión óptima del agua para el sector.

# ¿Y si los comparamos con el resto del sector alimentario?

Una tonelada de limones consume cinco veces menos agua que una de maíz, seis veces menos que el arroz y que el mago (que consume 1.800 metros cúbicos portonelada) y siete veces menos que el trigo (unos 1.826 metros cúbicos).

# ¿Cuáles el estado fitosanitario de los cítricos?

Desde el sector del limón y pomelo tenemos una gran preocupación en este sentido. Al aumento de la presión fitosanitaria de las plagas habituales, se han unido otras enfermedades nuevas que están apareciendo y cuyo control nos preocupa, como es el caso del mal seco, el cotonet de Sudáfrica o la Pulvinaria, Además, existen otras que sin estar presentes en la actualidad suponen una importante amenaza (Greening, Falsa polilla de la manzana o la mancha negra...). Ante este escenario, y pese a los esfuerzos que nuestro sector está realizando en la reducción de la cantidad de productos fitosanitarios químicos empleados, la disponibilidad de herramientas fitosanitarias eficaces cada vez es menor. Esto conlleva una reducción de la producción, de la calidad y, por lo tanto, de la renta que obtienen los productores por sus limones y pomelos.

# ¿Ha empeorado la situación a causa del cambio climático?

Efectivamente, el cambio climático está provocando que muchas plagas continúen teniendo actividad durante el invierno, prolongándose durante todo el año. Además, los cambios en el clima pueden afectar a la incidencia de nuevas plagas y/o enfermedades que antes no podían vivir en nuestras condiciones y que ahora pueden adaptarse a las nuevas características de España.

# ¿Soluciones?

Desde AILIMPO venimos demandando la necesidad de que las administraciones públicas lleven a cabo, entre otras medidas, mayores inversiones en sanidad vegetal para evitar la entrada de agentes nocivos que actualmente no están presentes. Necesitamos mayores recursos técnicos y humanos para la prevención, para la detección precoz de plagas y enfermedades, más medidas para evitar su propagación y acciones para su control.

# Planeta Tierra



## Ramón Tamames

Catedrático de Estructura Económica / Cátedra Jean Monnet

# Guerra y paz

n estos días de guerra en las estepas de Ucrania, de las tierras más feroces del mundo (el célebre ternotium), se recuerda la más célebre de las novelas de Tolstoi, «Guerra y paz», evocadora de los tiempos de la invasión napoleónica, que acabó -junto con la invasión de España y la guerra peninsular- con la hegemonía que pretendía el Gran Corso.

Ahora la guerra la ha provocado Putin, émulo de un Stalin trasnochado, deseoso de mantener incólume el imperio del Zar recocido en el sistema soviético. Y ya en el séptimo mes de hostilidades, Moscú lleva las de perder ante los ucranianos. Putin no será Pedro el grande, y menos aún el Kutuzov del siglo XXI.

¿Cuándo terminarán de rugir misiles y obuses? se pregunta todo el mundo cada día que pasa. «La guerra será breve, porque los recursos bélicos no son inagotables, y el derroche está siendo profuso». Así se dijo al principio de las operaciones bélicas, pero los stocks armamentistas postsoviéticos eran gigantescos (y obsoletos en buena medida), y Ucrania está recibiendo «armas por un tubo», incluso con la posibilidad de que lleguen sofisticados blindados Leopard de Alemania.

Pero está siendo cada vez más claro que la guerra, finalmente, no puede durar mucho más. Los grandes aliados de Putin, hasta ahora, como Erdogan en Turquía, y el propio Xi Jinping en Pekín, van dando a entender – también India– que «no es tiempo de guerras» y que el tiempo de muerte a sangre y plomo debe tocar a su fin.

Además, la paciencia del pueblo ruso empieza a agotarse, y la idea de movilizar 300.000 hombres más puede ser un espejismo: ya serán más de 300.000 los que han elegido su forma de actuar: marcharse de Rusia. Y de la amenaza nuclear de Putin, ¿qué cabe esperar?

¿Demasiado para Gálvez, que se diría por aquí?

TIEMPO 55 LA RAZÓN • Viernes. 30 de septiembre de 2022

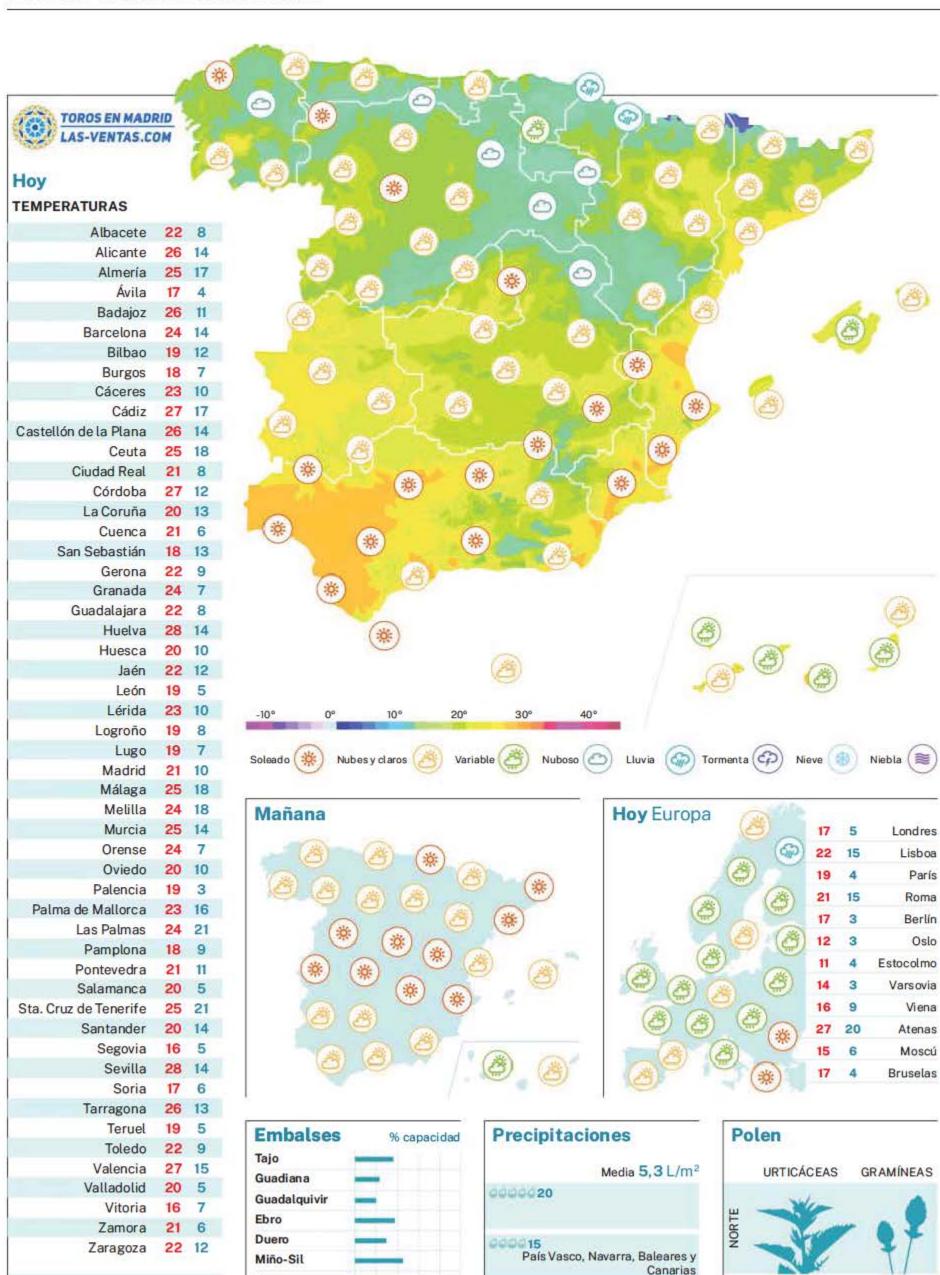

00010

005

Cantabria y Asturias

Galicia, Castilla y León, La

Rioja, Aragón y Andalucía

Resto de comunidades

Júcar

Segura

Madrid

13:10 22:36

10/09

18/09

26/09

08:08 20:03

Creciente |

Llena

Nueva (

Menguante [

Guadalete-Bar.

Med. Andaluza

Galicia Costa Cataluña Int.

Cantábrico Occ.

Tinto, Odiel y P.

Cantábrico Or.

0 20 40 60 80 100

P. Vasco Int.

El hombre del tiempo

# Yahora, elveranillo

# Roberto Brasero

legóSan Miguel vestido de otoño y todavía hará tanto frío como ■ ayer a primera hora del día y podrá seguir nevando en los Pirineos a partir de unos 1.800 metros. Atención a las lluvias y tormentas en Cataluña y Baleares, sobre todo por la mañana, ya que deberían ser menos intensas de cara a la tarde. Y también al final del día serán más débiles las lluvias del Cantábrico, pero hasta entonces todavía van a necesitar el paraguas hoy en Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. También puede seguir lloviendo en canarias aunque de manera débil, y en el resto de España ya no se esperan precipitaciones. Será un viernes con alguna niebla matinal por el interior y luego mucho sol. Y más aún durante el fin de semana. Cielos despejados y temperaturas diurnas en ascenso. Por las noches y a primera hora seguirá haciendo frío pero las tardes cada vez más cálidas de un veranillo que no llegó con San Miguel pero que sí tendremos durante este fin de semana y principios de la siguiente.

# A tener en cuenta



Londres

Lisboa

París

Roma

Berlin

Oslo

Viena

Atenas

Moscú

El medioambiente y el cambio climático se han colado en los proyectos de animación que se presentan en el Cartoon Forum de Toulouse, con series que intentan concienciar a los niños desde la edad más temprana.



El 80% de los ciudadanos reconoce que el tráfico provoca un alto impacto en el medio ambiente, sin embargo, apenas el 26 por ciento de ellos estaría dispuesto a dejar el coche o la moto en casa para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2), según revela una encuesta realizada por More than research para Ecoembes.

# Índice ultravioleta

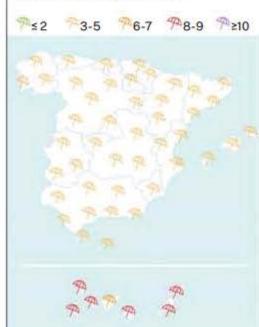





Ancelotti observa a sus jugadores en plena sesión de preparación en Valdebebas

Los equipos europeos juegan doce partidos desde hoy al 10 de noviembre. El estrés y el cansancio aumentan las lesiones y el Mundial está esperando

# Objetivo: ganary, sobre todo, no lesionarse

José Aguado. MADRID

ada vez que a Carlo
Ancelottile preguntan por cómo ve
esta temporada responde asegurando
que no lo sabe, que nunca un en-

trenadorse ha enfrentado a un año así. Dice que hasta el Mundial todo es, más o menos, como siempre, pero que después, cuando vuelvan los jugadores, más cansados, satisfechos por la victoria o enrabietados por la derrota, ningún entrenador tiene claro cómo va a ir el resto de la temporada ni cómo

van a estar física o mentalmente los futbolistas internacionales.

Pero además de la incógnita por lo que puede suceder después del Mundial entrenadores y futbolistas se enfrentan también, en este mes de octubre, a un extraño tramo de temporada: los grandes equipos, los que disputan la Champions, van a disputar en total doce partidos desde este fin de semana hasta el 10 de noviembre, con encuentros entre semana, a veces con apenas tres días de descanso, es un esprint en el que se comprime la competición para que se pueda disputar el Mundial en estas fechas inéditas. Para casi todos los futbolistas el objetivo principal es, con la temporada regular aun empezando, disputarlo. Para eso tienen que convencer a los seleccionadores, sobre todo los que saben que pueden entrar en las listas, pero despiertan dudas. Y, principalmente, tienen que pasar por este maratón físico sin lesionarse.

Normalmente el Mundial es a final de temporada, cuando la carga de partidos va disminuyendo y cuando lo que se juega es tan importante que apenas permite pensar en mañana. Sin embargo, ahora, casi todo lo que suceda es remontable (menos caer eliminado en la fase de grupos de Champions) y la oportunidad del Mundial está a la vuelta de la esquina. Así que los futbolistas afrontan este mestan extraño con dosideas en la cabeza igual de importantes: ganar y no lesionarse. Y quizá la



# Claves

Hay jornadas de LaLiga y de las competiciones europeas todas las semanas ya sin descanso. La fase de grupos de la Champions termina antes del Mundial.

▶ Ira Catar es el objetivo principal de todos los jugadores y más ahora que casi todo lo que suceda en la temporada regular es remontable.

David Aganzo, presidente de la Asociación de los futbolistas, pide que los jugadores puedan opinar sobre el calendario.

Según un estudio, los clubes perdieron hasta 550 millones de euros por las lesiones de sus jugadores. Éstas aumentaron un 20 por ciento en la pasada temporada.

Ayer, David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y del sindicato internacional (FIFPRO), pidió que los jugadores puedan tomar parte a la hora de confeccionar el calendario. «Trabajamos para que se nos respete a la hora de adoptar decisiones. Estoy seguro de que todas las personas quieren que estén siempre al mejor nivel, pero al cuerpo, por ejemplo, le afectan los viajes, con sus cambios horarios, sus cambios de temperatura. Los futbolistas solo queremos participar en todas las decisiones que se tomen y el calendario es un punto más», decía. Puso el ejemplo de los estudios de FIFPRO en los que se demuestra que el madridista Luka Modric, que jugó 24 partidos seguidos sin cinco días de descanso entre ninguno de ellos, o el del barcelonista Pedri, que disputó más de 70 partidos en una sola temporada.

Los futbolistas son los más castigados en un calendario normal ylo son mucho más en este calendario otoñal, en el que todo apunta al Mundial y a las ganas que tienen ellos de disputarlo. Para muchos es su gran oportunidad de jugar un gran torneo internacional, para los más veteranos puede ser la última vez que se presenten a un torneo así. Casi es un deber que teman que una lesión inoportuna puede dejarles sin ir a Catar.

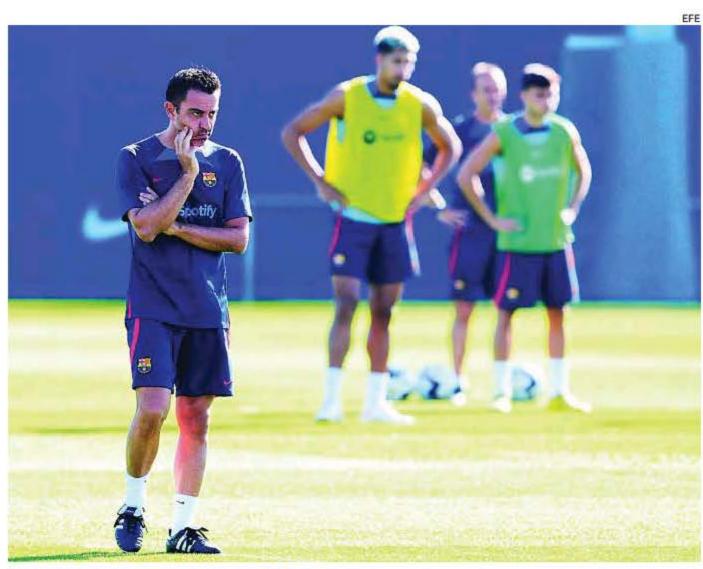

Xavi Hernández, en un entrenamiento del Barça

# Un examen para Xavi

Las bajas de Araujo, Koundé y Bellerín alteran los planes en un calendario frenético

R.D. MADRID

Tras confirmarse las lesiones de Araujo, Koundéy Bellerín, el Barcelona afrontará el primer tramo del maratón de nueve partidos que disputará en octubre con solo tres centrales -Piqué, Eric García y Christensen- y muchas dudas en el lateral derecho con Sergi Roberto como única alternativa. Araujo y Koundé no han sido los únicos caídos con sus selecciones. Depay, con una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo, y De Jong, aquejado de una elongación en el músculo semitendinoso izquierdo, también han llenado la enfermería azulgrana, que en el primer tramo de la temporada apenas había tenido trabajo.

La zaga es la línea más afectada por el denominado «virus FIFA». El Barça pierde en el peor momento a los dos centrales más utilizados por Xavi. Araujo había jugado 601 minutos en siete partidos y Koundé, 450 en cinco. El uruguayo se perderá los doce partidos previos al inicio del Mundial y Koundé es seria duda para el Clásico.

Sin el francés y el uruguayo el Barça se queda sin los dos únicos centrales correctores del primer equipo que, además, pueden ocupar la posición de lateral derecho, un recurso al que Xavi ha recurrido en múltiples ocasiones este curso para cimentar la solidez defensiva.

Antes del Mundial, el Barça disputará doce partidos entre LaLiga (ocho) y la Liga de Campeones (cuatro). En su pugna por el liderato de la competición doméstica, le esperan duelos exigentes contra el Real Madrid, el

**12** 

partidos, todos los que quedan hasta el Mundial, se va a perder Araujo

4

jugadores del Barça se han visto afectados por el «virus FIFA» en los partidos internacionales Villarreal, el Athletic Club y el Valencia, mientras que en Europa se jugará el pase a los octavos de final con el doble enfrentamiento contra el Inter y el duelo ante el Bayern, que visitará el Camp Nou el 26 de octubre.

Hasta que no regrese Koundé, Xavi contará con tres centrales puros en la primera plantilla: Gerard Piqué, que solo ha disputado 134 minutos en los primeros ocho partidos del curso, Eric García (404) y Christensen (310).

Estos tres futbolistas son diestros, con buena salida de balón, pero sin la rapidez correctora ni la potencia física de Koundé y Araujo, dos comodines en el lateral derecho.

Al Barça le espera un calendario diabólico, por lo que Xavi deberá realizar rotaciones. Por ello, el cuerpo técnico del primer equipo azulgrana deberá idear fórmulas imaginativas para dar descanso a los centrales y a Sergi Roberto en el lateral derecho.

De Jong, cuando supere su elongación, o Marcos Alonso podrían ocupar el eje de la zaga. El ex del Chelsea, Jordi Alba o Alejandro Balde también podrían actuar como laterales derechos de emergencia, a la espera de que Koundé y Bellerín se recuperen de sus lesiones. Lo que sí que parece claro es que Piqué va a recuperar protagonismo.

segunda pueda pesar más que la primera.

Un estudio de lesiones de Howden Group, un corredor de seguros internacional, asegura que las lesiones de los futbolistas durante la temporada pasada aumentaron un 20 por ciento y eso costó unos 550 millones de euros a los clubes. Esa cifra es el resultado de multiplicar el coste por día de un jugador por el número de días que no estuvo disponible por lesión. El informe del año pasado aseguraba que el coste había sido de 472,6 millones. Es decir, aumentan las lesiones y también lo que pierden los clubes por ellas, porque aumenta el número de partidos y se acorta la distancia entre ellos. Hay, por tanto, menos tiempo para el descanso y más estrés para el futbolista. Todo eso se comprime al máximo en este mes de octubre.

# El escándalo que apunta a Al-Khelaifi

Una trama de
«chantajes y
abusos» relacionada
con el Mundial
salpica al presidente
del PSG

#### R. D. MADRID

Al presidente del PSG, Al-Khelaifi le acaba de estallar en Francia
un escándalo bastante más grave
que las continuas polémicas en
la que está metido por la Superliga. Según publicó ayer el periódico «Liberation», el presidente del
club parisino está envuelto en un
oscuro episodio de «chantajes,
abusos y acuerdos secretos para
mantener el secreto antes del
gran Mundial de fútbol de Catar,
el primero de Oriente Medio, que
se celebra del 20 de noviembre al
18 de diciembre», de acuerdo con

lo que publicaba el diario francés en la mañana de ayer.

En la información se asegura que Tayeb B., un empresario franco-argelino de 41 años que vivía en Catar con su mujer y sus hijos y donde trabajaba desde 2019 como asesor del Comité de Derechos Humanos, fue detenido el 13 de enero de 2020 y encarcelado varios meses por poseer documentos que, según la publicación, supuestamente comprometen a Al-Khelaifi, tanto por asuntos del Mundial como por su vida privada.

Según el reportaje fue detenido «por orden del emir» y durante su encarcelamiento Tayeb fue presionado hasta que consiguieron que todos los documentos que podrían afectar al presidente del PSG y a cómo consiguió Catar el Mundial de este año fueran entregados. Ahora mismo no se sabría en dónde se encuentra el USB con esos asuntos tan delicados e importantes.

La versión del entorno del presidente del PSG es muy distinta. Se asegura que Tayeb B. está haciendo acusaciones falsas y que es conocido por haber intentado otros chantajes a Al-Khelaifi.

Lo cierto es que la noticia de «Liberation» fue recogida por otros medios en Francia y ha tenido otra vuelta de tuerca, según lo revelado por «Le Parisien», un periódico cercano al PSG. Tayeb B. fue detenido junto a otros dos hombres por ser sospechosos de haber solicitado o utilizado información amparada por el secreto en beneficio de personas físicas o jurídicas, incluido el PSG, en una operación que se está investigando desde julio de 2021. Uno de elloses Malik N., porquien el PSG conseguía información judicial

Un hombre le acusa de haber sido detenido y presionado por tener documentación

Ese hombre, además, ha sido detenido en otra operación en la que también está envuelto el PSG que afectaba a sus jugadores y así se preparaba para las acusaciones. Otro detenido es un agente de policía que estaba en excedencia y el tercero sería Tayeb B, acusado de tráfico de influencias en Oriente Medio y África.

La influencia del presidente del PSG en el mundo del fútbol es creciente. Desde que los grandes clubes europeos intentarán poner en marcha la Superliga, Al-Khelaifi ha ido tomando posiciones cercanas a la UEFA para convertirse en uno de los actores principales del fútbol europeo. Enseguida eligió el bando contrario al del resto de clubes y eso le proporcionó estar cerca de las decisiones que afectan a la máxima competición europea, el gran sueño del PSG desde que está en manos del jeque.

Pero es que además, fue una pieza clave para que la FIFA decidiera que el Mundial de este año se tenía que disputar en Catar, aunque eso supusiese acabar con la tradición de que el campeonato se jugará al terminar la competición. Ahora, en plena temporada, la celebración de la Copa del Mundo supone enfrentarse a un escenario inédito. Además, Al-Khelaifi ya tuvo que estar ante los tribunales por presunto tráfico de influencias en la venta de los derechos televisivos de los Mundiales 2026 y 2030.

# El Barça, sin fecha para el regreso de Mirotic

M. Ruiz Díez. MADRID

Nikola Mirotic se perdió la Supercopay tampoco estará en el arranque de la Liga Endesa ni de la Euroliga. Aunque lo del arranque bien podría prolongarse varias semanas más y que el ala-pívot de origen montenegrino no entrase en la rotación de Jasikevicius hasta el mes de diciembre. Las molestias en el tendón de Aquiles que se anunciaron a finales de julio siguen siendo poco menos que un misterio. «Mirotic sigue evolucionando favorablemente del tratamiento en el tendón de Aquiles del pie izquierdo. El jugador se perderá la Supercopa Endesa y los inicios de la Liga Endesa y la Euroliga", anunció la pasada semana el Barça. El club no quiere concretar ningún tipo de plazos y se limita a apuntar que «es evaluado periódicamente por los servicios médicos del club».

Miroticya disputó con molestias el tramo final de la pasada temporada, pero hasta un mes después de la conclusión de la Liga ACB no se hicieron oficiales y públicos sus problemas físicos. En la actualidad está haciendo trabajo en el gimnasio y en caso de prolongarse la baja, como todo parece apuntar, se extendería más allá de cinco meses.

# 1ª jornada

Liga Endesa

Lenovo Tenerife
 Leche Río Breogán
 Real Madrid
 Monbus Obradoiro
 Covirán Granada
 Carplus Fuenla brada

Bàsquet Girona
 UCAM Murcia
 BAXI Manresa

11. Cazoo Baskonia 12. Unicaja 13. Real Betis 14. Valencia Basket 15. Gran Canaria 16. Barcelona 17. Joventut

18. Sume Bilbao Basket

7. Casademont Zaragoza 1 0 1

0

Bàsquet Girona-Real Madrid
Carplus Fuenlabrada-C. Granada
Monbus Obradoiro-C. Zaragoza
BAXI Manresa-Lenovo Tenerife
UCAM Murcia-Leche Río Breogán
Cazoo Baskonia-Unicaja
Real Betis-Valencia
Gran Canaria-Barcelona
Joventut-Surne Bilbao

88-94
81-83
76-73
70-89
(hoy, 19:00)\*

\*Movistar +

# Djokovic y las cuentas de Alcaraz

El serbio regresa en un torneo menor para intentar asegurar su presencia en las ATP Finals



# Claves

- Djokovic no competía en un torneo de la ATP desde que el pasado 10 de julio se impusiera a Kyrgios en la final de Wimbledon.
- Ocupa el número siete del mundo en el ranking de la ATP con 3.570 puntos. En la Race, la clasificación anual, es décimo quinto.
- Carlos Alcaraz vive su tercera semana como número uno del mundo. Lo hace con 6.460 puntos, la cifra más baja de la historia con la que se ha alcanzado esa posición.
- Solo Ruud, Nadal y
  Tsitsipas le pueden
  arrebatar el número uno
  en el tramo final de la
  temporada y con
  posibilidades remotas
  porque Carlitos podría
  sumar en estas semanas finales de curso
  hasta 3.140 puntos.

Djokovic se impuso en la segunda ronda de Tel Aviv al español Pablo Andújar

## Mariano Ruiz Díez. MADRID

Con Alcarazinstalado en el número uno del mundo, la intensa despedida de Roger Federer reciente y Nadal anunciando que su bebé será un niño, el tenis no se detiene... aunque lo parezca. En Tel Aviv, en un torneo 250, se ha producido la reaparición de Novak Djokovic en el circuito. Desde la final de Wimbledon el 10 de julio ante Kyrgios, el serbio no había competido en un partido oficial. Lo hizo en la segunda ronda del torneo israelí y se impuso a Pablo Andújar por 6-0 y 6-3 en una hora y 27 minutos. El atípico año del serbio con solo 31 partidos disputados (títulos en Roma y Wimbledon) le tiene como número siete del mundo en el ranking de la ATP y en el puesto número 15 en la Race, la clasificación anual.

Casi tres meses después de conquistar su séptimo trofeo en Lon-

dres, Djokovic ha regresado con un objetivo fundamental: lograr el pasaporte para las ATP Finals -a estas alturas solo están clasificados Alcaraz, Nadal, Ruud y Tsitsipas- que se van a disputar en Turín. Su calendario tiene un par de fechas fijas después de Tel Aviv y son Astaná, donde también estará Alcaraz, y París-Berçy. Él confía en que con estos tres capítulos sea suficiente para lograr la clasificación para el torneo que cierra la temporada. «No me arrepiento de ninguna de mis decisiones, me entristeció mucho no poder jugar algunos torneos, pero sabía cuáles serían las consecuencias de mis actos, así que acepté la situación. No estoy acostumbrado a parones tan largos sin competir, pero es lo que hay», afirma. Y sobre una hipotética presencia en el próximo Open de Australia asegura que «estoy esperando noticias y espero que lleguen pronto y sean positivas». Su decisión de no vacunarse le dejó sin competir en Melbourne y sin poder entrar tampoco en Estados Unidos para disputar el US Open. Si a eso se le añade que los puntos de Wimbledon tampoco se han contabilizado este año por la invasión rusa a Ucrania... Los 3.570 puntos que le tienen en el séptimo lugar del ranking mundial parecen hasta muchos.

El serbio ha reaparecido en Tel Aviv casi tres meses después de su último partido oficial

Carlitos puede sumar 3.140 puntos hasta final de año. Su número uno parece garantizado En su regreso en Tel Aviv ante Andújar no evidenció que las molestias en la muñeca derecha que mostró en la Laver Cup se hayan reproducido. Después de deshacerse del español a Djokovic le espera en cuartos el canadiense Pospisil.

Al número uno del mundo habrá que esperar a la próxima semana para verle regresar en el torneo que se celebra en la capital kazaja, un ATP 500 que afronta su tercera edición. Carlitos tiene en su agenda, además de Astaná, los torneos de Basilea, París-Berçy, el Masters y la fase final de la Davis que se celebrará en Málaga. Los actuales 6.460 puntos con los que lidera el ranking, la cifra más baja para convertirse en número uno en toda la historia, se pueden ver notablemente incrementados en lo que resta de temporada. Solo defiende 180 puntos en París-Berçy y perderá los 180 que sumó el año pasado en Viena, ya que no va a competir en el torneo austriaco. Alcaraz es el indiscutible favorito para acabar el año como número uno. Tiene la posibilidad de sumar hasta 3.140 puntos más, pero no es tanto esa opción como la escasa amenaza que representan Ruud, Nadal y Tsitsipas.

El noruego para empezar tiene que ganar esta semana el torneo de Seúl, un ATP 250. Si no lo hiciera dejaría de ser el lunes el número dos del mundo en detrimento de Rafa Nadal, ya que solo les separan 40 puntos (5.850-5.810). Todo lo que sea no salir de Corea del Sur como campeón, provocará que el noruego caiga a la tercera plaza y que las dos primeras posiciones de la clasificación oficial estén copadas por Carlos Alcaraz y Rafael Nadal.

Nadal, como no podía ser de otra forma, está más pendiente de su paternidad que de volver a coger la raqueta y la opción de Tsitsipas está casi descartada.

# Mosaico Sopa de letras

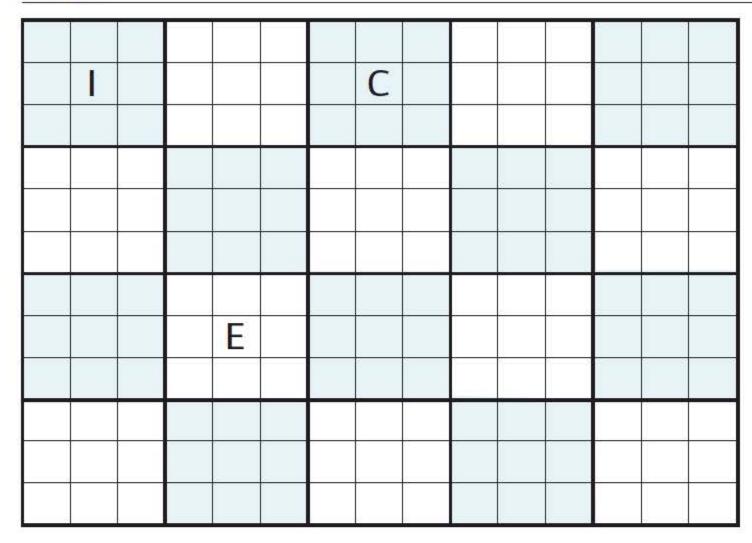

| E R A I N R I D | S T I G L A R G       | Z O P<br>P O P<br>E C I | N S<br>E S T<br>T E N | A V A N S I E L         |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| A L M E N A D   | I A N<br>F U E<br>U N | R E S<br>X E<br>A R R   | A C T<br>L O S<br>S   | C A N<br>S A E<br>E S P |
| 30 No. 10       |                       |                         |                       |                         |
| O P C O O D     | M E L D E N S         | E N T<br>L A C<br>T R   | L U C<br>T I O        | E E I O N E S           |

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado

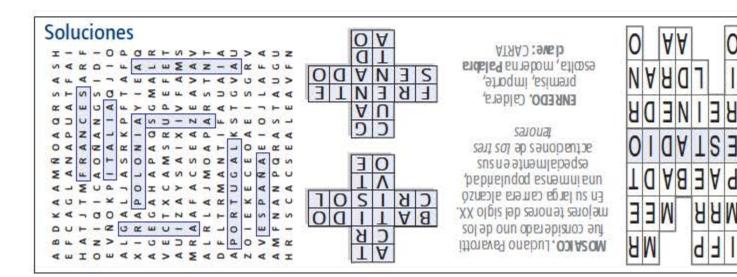

ABDKAAMÑOAQRSASH EFCAGLANAPUATFAI HATJTMFRANCESARF ONIQICAOÑANGSIDI EVÑOKPITALIAQJIO ALGALJASRKPFTAFP XIRAPOLONIAYIEAQ AGEGAHAPAQSGMALR VECTXCAMSRUPEF AUIZAYSAIXIVFAMS MRAAFACSEAZEAVAV ALRLAJMOAPARSTNT D F L T R M A N T I F A U A I A APORTUGALKSTGVAU ZOIEKECEOAE ISGRV SPAÑAE 1 0 AVE AMFNANPQRASTAUGU HRISCACSEALEAVFN

Ocho países de Europa

# Cruzado mágico

# Escalera

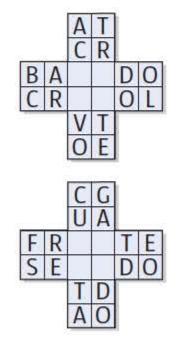

Ponga las letras que faltan para completar las palabras

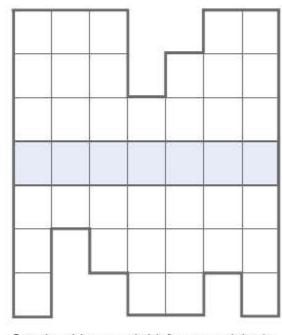

Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave: Madera, retorno, imperio, banda, frase, medida, pretil

# Enredo

| ARDCEAL |  |
|---------|--|
| AMIREPS |  |
| ERITMOP |  |
| AEOLSCT |  |
| REODAMN |  |

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color

# Autodefinido

#### ALREVÉS, QUE GOZADERUERO LLEGAR A LA COSTA USE LA CUERDA PERSONAJE ACABAN PODEROSO, OPULENTO **CON TODO** PROVINCIA ALEGA **EQUILIBRA ESPAÑOLA PRUEBAS** CONJUNTO DE PERSONAS ANTEPASADO WALCR **ESPACIO DE DEL TORO** PRECEDE AL TIEMPO SANTO HACE BIEN CATALOGO, INDICE EXISTE DOS DEL BETIS LETRA DE EFECTO AL REVÉS, INCLINAR VIDAS DE LOS SANTOS **PUNTA DE** METAL SUBE AL

# Sudoku

Grupo Alfil

| Medi |   |   |   | 9 | 3 |   | 6 |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      |   |   |   |   |   | 7 | 8 | 9 | 2 |
|      |   |   |   |   |   | 1 | 4 |   |   |
|      | 9 |   |   | 8 |   |   |   | 7 |   |
|      |   |   |   | 5 |   | 3 |   |   |   |
|      |   | 8 |   |   |   | 9 |   |   | 1 |
|      |   |   | 1 | 4 |   |   |   |   |   |
|      | 2 | 6 | 5 | 1 |   |   |   |   |   |
|      |   |   | 4 |   | 7 | 6 |   |   |   |

| 5 |             |   |   | 5 | 2 |   |   |   |   |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3           |   |   |   | 1 |   | 5 |   | 9 |
|   | 3           |   |   |   |   |   |   |   | 7 |
|   |             | 8 |   |   | 3 |   |   | 4 | 2 |
|   |             |   | 6 |   |   |   | 9 |   |   |
|   | 9           | 1 |   |   | 4 |   |   | 3 |   |
|   | 9<br>8<br>7 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
|   | 7           | 1 | 5 |   | 9 |   |   |   | 8 |
|   |             |   |   |   | 5 | 6 |   |   |   |

# Radioteléfono Placturación mensual a empresas

Vehículos adaptados • Hasta 8 pax

Pago via app con precio máximo garantizado a través de pidetaxi

91 547 82 00 www.rttm.es · www.pidetaxi.es

# Crucigrama

| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3     |   |   |   |   |   |   |   |   | h  |    |    |
| 4     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5     |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |    |    |    |
| 6     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 7     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 7 8 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 9     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 0     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 1     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Horizontales: 1. Propio de cada uno. — 2. Se dedican a dar a cada uno lo suyo. — 3. Remueve el fuego. Grupo de tres. — 4. Hiciera que algo ocupase más lugar o tiempo. Nombre de mujer. — 5. Con ellas, se acabó el problema. Es entretenido llevarlo a cabo con la sotana. — 6. Revisaremos a fondo. El cine es un verdadero caos. — 7. Desvergüenza en el mentir. — 8. Utilizases chanzas hablando. — 9. Tener sin ningún orden. Dominio, mando. — 10. Oculta a la vista de los demás. Nación poderosa que está en una buena causa. — 11. Espacio descubierto rodeado de pórticos. Secas, estériles. — 12. Muy escasa colaboración. Cubrir todo con aqua.

**Verticales: 1.** Al revés, prohibir algo. Molesta a alguien, mortifica. — **2.** Persona que se preocupa mucho de su compostura y de seguir las modas. Se ponen con tacto. — **3.** Hacer un montón de cosas. Cerro aislado que domina un llano. — **4.** Casta o calidad del origen o linaje. Mece de cualquier manera. Hacen tilín. — **5.** Conjunto de medios que se emplean para curar una enfermedad. — **6.** Recortes grandes en Italia. Fertiliza. — **7.** Enfermedad hepática. Alimento diario. — **8.** Un fragmento de Neruda. Trozo de atún. Establezca distancia. — **9.** Personaje bíblico. Omiso y caótico. El centro de Riga. — **10.** Pongo en marcha el motor. Indeterminación. — **11.** Viven como reyes. Dolor, arrepentimiento. — **12.** Político portugués. Al mismo nivel.

# Ocho diferencias

**Ajedrez** 



8

₩ &

Juegan blancas

**SOLoES** 

¿Quién está en la dase?

Jeroglífico



# Soluciones





JEND CLÍ HOD: SOLO MENO RES. Sol, o menor, es MEDREZ: 1. Cg6!!

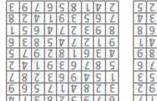



#### Santoral

Amado, Eusebia, Gregorio, Honorio, Ismidón y Simón.

#### Cumpleaños



MARION COTILLARD

actriz (47)

DANIEL WU director de cine (48)

MARTINA HINGINS

extenista (42)

MÓNICA BELLUCCI actriz y modelo (58)

#### Loterias

| N 2227 SA          | ONCE        |
|--------------------|-------------|
| Jueves, 29 de sept |             |
| Número premiado    | S:005 54739 |
| Miércoles, 28      | S:050 68055 |
| Martes, 27         | S:010 45140 |
| Lunes, 26          | S:038 88951 |
| Domingo, 25        | S:030 71384 |
| Sábado, 24         | S:041 65949 |
| Viernes, 23        | S:055 25078 |
| luques 22          | S-041 68038 |

# BONOLOTO

Jueves, 29 de septiembre

| Numeros           |           |
|-------------------|-----------|
| 10-18-20-27-32-43 | C-35/R-0  |
| Aciertos          | euros     |
| 6                 | 0         |
| 5-C               | 82.477,03 |
| 5                 | 1.129,82  |
| 4                 | 29,16     |

# LOTERIA NACIONAL

Jueves, 29 de septiembre Número premiado

Número premiado 49755 3-7-5

# EUROMILLONES

. lo

((1))

Martes, 27 de septiembre Números

04-20-21-34-44

Números estrella 01-03

# LA PRIMITIVA

Jueves, 29 de septiembre



05-14-17-21-27-40 C-22 R-6
Aciertos euros
6+R 0
6 1.191.068,37
5+C 32.191,04
5 1.616,90

## **EL GORDO**



Domingo, 25 de septiembre

Números

02-18-24-28-34 C-2

Rodrigo Carrasco. MADRID

aUniversidadReyJuan Carlos se sigue consolidando como referente en la defensa del derecho a la información con iniciativas como la Semana de la Comunicación, que concluye hoy con su quinta jornada. Han pasado por su Salón de actos nombres ilustres de la comunicación como Josep Pedrerol, quien aseguró durante su intervención que incluso estudió la carrera de Periodismo dos veces. Los alumnos de Periodismo y otras ramas de la comunicación llevan toda la semana aprovechando la oportunidad de hacer todo tipo de preguntas a profesionales de grandes medios de comunicación.

Diversos ponentes de la altura del Premio Planeta y colaborador de LA RAZÓN Javier Sierra compartió con los estudiantes los orígenes de su doble vocación por la información y la escritura, evocando a la necesidad antropológica de contar y consumir historias. Posteriormente, ayer Fernando Vilches, Codirector de estas jornadas junto a Javier Becerra, expuso su disertación «ComunicArte», recordando las dos funciones esenciales del arte de comunicar: educar y entretener.

## Televisión y radio

En la jornada de ayer se celebró el coloquio entre dos de los medios tradicionales más emblemáticos: la radio y la televisión. Ambos soportes estuvieron personificados en Goyo González y María José Navarro. Goyo, conocido especialmente por su trabajo en Telemadrid es un apasionado de la televisión. No es que haga de menos a la radio, pero no concibe su profesión sin la tele. Goyo es un showman y por tanto, disfruta con el lenguaje televisivo que conlleva el

Colaboradores de LA RAZÓN como M. J. Navarro, Fernando Vilches o Javier Sierra, en la Semana de la Comunicación

# La **URJC** aviva la llama de los medios convencionales

entretenimiento. Sabe cantar, bailar, interpretar, no tiene miedo al desgaste que implica la televisión. Nunca tiene pereza para esas larguísimas horas de grabación que exige la televisión, ni para las condiciones elefantiásicas de un directo. La televisión le atrapa, le gusta, le mete una adrenalina que Goyo necesita para sentirse completo. Es verdad que echa de menos algunos formatos que no cree que hayan pasado ni mucho menos de moda, como pueden ser los 
concursos culturales, pero siempre tiene ganas de cámara. Cuando no tiene tele se siente inquieto, 
como al que le quitan su medio 
natural. De hecho, ahora está virando su trayectoria en imagen 
hacia la gastronomía para adaptarse a los nuevos tiempos que

Fernando Vilches recordó la misión de educar y entretener de los medios de comunicación



Goyo González y Fernando Vilches, durante la intervención de María José Navarro

llegany se está haciendo un hueco importante entre los prescriptores en Instagram.

María José Navarro, sin embargo, es niña de radio. Su padre, un radiofonista clásico, la acostumbró a corretear por los estudios de la Cadena Ser en Albacete, a entrar en la discoteca, a contemplar los programas. No era su vocación pero acabó siendo su devoción. Era su medio natural. De esa confianza nació su profesión, que inició a los 16 años en Radio Albacete. Hizo de todo. Desde las pautas de la publicidad, hasta el control de informativos, hasta pinchar 40 Principales. A los 18, una llamada de la Cadena Cope la convirtió en competencia de su propio padre. A partir de ahí, dirigió los informativos de Castilla-La Mancha, de Murcia, hasta que en 1992 acabó en Cope Madrid. Hadirigido algunos programas de la cadena pero, sobre todo, presume de haber aprendido de los mejores: Antonio Herrero, Luis Herrero, Carlos Herrera. Por si fuera poco ha hecho incursiones en televisión. Ha colaborado en varios programas de TVE y durante tres años estuvo en Telemadrid, además de ser colaboradora de LA RAZÓN.

Ella tiene clarísimo que no cambiaría la radio por ninguna otra oportunidad. El lenguaje de la radio, accesible, pequeño, artesano, cercano, jamás podrá compararse al de la tele. La tiranía de la imagen es incómoda y condiciona todo lo demás. Los indios americanos decían que un espejo te roba el alma. A ella le pasa lo mismo con la cámara.

A otras magníficas intervenciones, como la del «periodista todoterreno» Miguel Ángel Rodríguez, se sumará hoy en la clausura las de los periodistas y comunicadores Agustín Bravo, Raquel Pinilla o Ángel Expósito, reconocido por su trabajo en el programa de radio «La Linterna».

# El documental sobre Pedro Sánchez busca casa privada

«Las cuatro estaciones» se ha presentado en el marco de Iberseries & Platino Industria

G. Granda. MADRID

Secuoya Studios y The Pool TM han presentado este jueves las primeras imágenes de la serie documental sobre La Moncloa, titulada «Las cuatro estaciones», en la tercera jornada de la segunda edición de Iberseries & Platino Industria. Curro Sánchez Varela, director de la docuserie de cuatro episodios, Eduardo Escorial, director de Unscripted de Secuoya Studios, y Víctor Martín, director de Producción de The Pool TM, desgranaron las claves de una producción inédita en el mercado audiovisual español, que retrata aspectos más personales, cotidianos, humanos y desconocidos del complejo que alberga el centro del poder de España y de su principal morador, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El director Curro Sánchez Varela explicó durante la presentación que es consciente «de que este proyecto es una auténtica oportunidad para un retratista como yo, que me considero un contador de historias». En la jornada se destacó que se trata de «Un relato observacional, a través de la mirada de su di-

rector, alejado de argumentos puramente políticos o ideológicos, que pone el foco en los aspectos más desconocidos de la institución y sigue también algunos momentos claves de la agenda del jefe del Ejecutivo, como la Cumbre de la OTAN, el Consejo de Ministros y el último Consejo Europeo, además del impacto de la guerra de Ucrania». El director quiso hacer un

retrato cercano de todas las personas que trabajan en la sede del Gobierno, y donde «el presidente del Gobierno es uno más». Señalaron en la presentación que el proyecto se describe como «totalmente independienteyprivado» y los costes de preproducción los asumen las dos productoras al 50%. En pleno rodaje, tras la finalización del documental empezará la fase de comercialización que ya tiene distribuidoras internacionales como Beta Films «que han mostrado su interés». Reseñan que «este proyecto tiene vocación de terminar en un canal o plataforma privada».

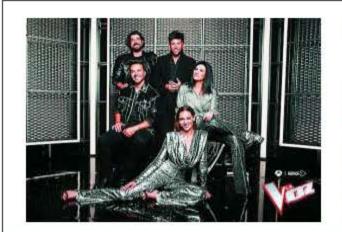

# SEGUNDA NOCHE DE AUDICIONES A CIEGAS DE «LA VOZ»



Antena 3 estrena hoy, después de Antena 3 Noticias 2, una nueva entrega de

Audiciones a Ciegas de «La Voz», con Eva González. Líder absoluto de la noche del pasado viernes con el estreno de su nueva edición, los coaches Laura Pausini, Luis Fonsi,

Pablo López y Antonio Orozco quieren seguir teniendo a las mejores voces y por eso sacarán las uñas para convencer a los mejores talents. Los coaches tienen más robos en su poder para hacer el juego mucho más emocionante e intentar que sus compañeros no les quiten a las mejores voces. «La

Voz» contará con un gran equipo de Asesores que se unirán a los coaches del programa en la fase Batallas. Lola Índigo acompañará a Luis Fonsi, Mala Rodríguez estará junto a Antonio Orozco, Vanesa Martín es la elegida por parte de Laura Pausini y Raphael será el asesor de Pablo López.

#### LA1

14:00 Informativo territorial. 14:10 Hablando claro.

14:50 El tiempo. 15:00 Telediario 1.

15:55 Informativo territorial. 16:20 Cine. «Ella Schön: Una

verdad a medias». 17:50 Serviry proteger. 18:50 El cazador.

19:50 Te ha tocado. 20:30 Aguí la Tierra. 21:00 Telediario 2.

21:55 La suerte en tus manos. 22:15 Cine. «Salvar al soldado Ryan».

00:50 Cine. «Bienvenidos a Marwen».

#### LA2

15:45 Saber y ganar. 16.30 Grandes documentales. 18:10 El escarabajo verde. 18:40 El libro de cocina

mediterránea de Ainslev. 19.25 Turismo rural en el mundo.

20:30 Días de cine. 21:30 Plano general. 22.00 Historia de nuestro cine.

TELEMADRID

22:15 El megahit presentación.

22.25 El megahit, «Kong: La Isla

«Martín (Hache)». 00.12 Historia de nuestro cine. «Juventud a la intemperie».

02.15 Documenta2.

19:05 Madrid Directo.

20:30 Telenoticias.

Juntos.

Calavera».

00:25 Cine. «Annabelle:

Creation».

02:20 La vuelta al cole.

21:00 Deportes.

21:10 El tiempo.

21:20

#### ANTENA 3

08:55 Espejo público. 13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte. 15:00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe.

15:45 Deportes.

16:00 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

16:02 El tiempo.

16:30 Amar es para siempre.

17:45 Tierra amarga. 19:00 ¡Boom!

20:00 Pasapalabra. 21:00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés v

Esther Vaquero. 21:45 Deportes. Con Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

21:55 El tiempo. 22:10 La Voz.

«Audiciones a ciegas». Laura Pausini, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco siguen buscando a las mejores voces y por eso sacan las uñas para convencer a los concursantes y llevárselos a su equipo.

00:27 La Voz: grandes momentos.

18:00 Abierto redacción.

21:30 El tiempo en Trece.

00:30 Classics tertulia.

18.15 Western. «Un hombre

TRECE

Trece noticias 20:30.

21:35 Misioneros por el mundo.

(De entre los muertos)».

21:55 Classics presentación.

22.00 Cine Classics. «Vértigo

02:45 Live Casino.

solo».

21:05 Trece al día.

20:30

# LA SEXTA

07:30 Previo Aruser@s. 09:00 Aruser@s.

11:00 Al rojo vivo. Con Antonio García Ferreras.

14:30 La Sexta noticias 1ª edición.

Con Helena Resano. 15:10 Jugones.

15:30 La Sexta meteo. 15:45 Zapeando. 17:15 Más vale tarde.

20:00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Inés García.

20:55 La Sexta Clave. Con Rodrigo Blázquez. 21:15 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes.

21:30 La Sexta Columna. Ultraderecha en Europa: va están aquí: El programa analiza, tras la victoria de la ultraderecha en Italia, cómo estos partidos consiguen conectar con los votantes y qué consecuencias puede

tener para Europa. 22:30 Equipo de investigación. La misteriosa muerte de la tía Isabel.

02:50 Pokerstars. 03:20 Live Casino.

# #0

13:21 Martínez y Hermanos. 14:21 La Resistencia.

15:45 Cine. «Robin Hood: príncipe de los ladrones».

18:05 Cine. «Pisando fuerte». 19:30 Rojo Caramelo. 20:00 Ilustres ignorantes.

extraordinarios. **22.00** Apagón.

02:00 Martínez y Hermanos.

20.30 La liga de los hombres

# NEOX

07.00 Neox Kidz. 10.05 The Big Bang Theory.

12.15 Los Simpson. 15.15 Friends.

17.30 Los Goldberg. 18.45 The Big Bang Theory.

20.30 Mom. 22:00 Cine. «Matilda».

00:00 Cine. «Scary Movie V». 01:30 Cine. «El alucinante viaje

de Bill y Ted».

#### NOVA

15:00 Ciudad cruel. 16:35 El triunfo del amor. 17:35 El zorro, la espada y la rosa.

19:00 Pasión de gavilanes.

20:30 Alas rotas. 21:45 El sultán.

23:00 La señora Fazilet y sus hijas.

01.30 Cine Supernova. «La vecina de al lado».

## MEGA

17:25 La tienda de las restauraciones.

18.20 El salón de las subastas. 20.15 Maestros de la parrilla 22.15 Una de Seagal.

«Ejecución extrema». 00:10 Cine. «Asalto al furgón

blindado».

# FOX

12.46 Shin Chan. 13.50 Los Simpson.

Cine. «Objetivo: La Casa Blanca».

18.20 9-1-1.

21:08 Walker Texas Ranger. 22:04 Cine. «El origen del

planeta de los simios». 23:47 Cine. «El amanecer del planeta de los simios».

01:46 Walker Texas Ranger.

#### **CUATRO**

07:00 El zapping de surferos: lo

mejor. 07:10 Mejor llama a Kiko.

07:40 ¡Toma salami! 08:20 Alta tensión.

09.10 Alerta Cobra. 13:15 En boca de todos.

14:50 Noticias Deportes Cuatro.

15:00 Alta tensión. 15:45 Todo es mentira.

17:00 Todo es mentira bis. 18:00 Cuatro al día.

20:00 Cuatro al día a las 20 h. 20:40 Noticias Deportes Cuatro.

21:00 El tiempo. 21.05 First Dates

22:15 En el punto de mira.

01:55 The Game Show.

#### **TELECINCO**

13:30 Ya es mediodía.

15:00 Informativos Telecinco.

15:40 Deportes. 15:50 El tiempo.

16:00 Sálvame limón.

17:00 Sálvame naranja.

20:00 Sálvame sandía. 21:00 Informativos Telecinco.

21:40 El tiempo.

21:50 Deportes.

22:00 Viernes deluxe.

Con Jorge Javier Vázquez. 02:00 Casino Gran Madrid

Online Show.

# TNT

09.26 The Big Bang Theory. 12.50 Friends.

15:38 Cine. «Spider-Man: Un

nuevo universo». 17.31 Lucifer.

19.23 FBI.

22:07 Cine. «Harry Potter y las

Reliquias de la Muerte: Parte I»

00:23 Cine. «Harry Potter y las Reliquias de la Muerte:

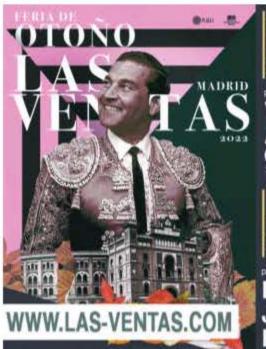

# Sáb. 1 oct. Novillada picada 6 novillos de Fuente Ymbro

Víctor Hernández **Alvaro Alarcón** (mano a mano) Sobresaliente: Adrián Henche

Vie.7 oct. 🥒 Corrida de toros 6 toros de El Pilar

**Diego Urdiales** Juan Ortega Pablo Aguado

Dom. 2 oct. 18:00 h Corrida de toros 6 toros de Adolfo Martín

Adrián de Torres Román **Ángel Sánchez** 

Sáb. 8 oct. 🧳 18:00 h Corrida de toros 6 toros de Puerto San Lorenzo La Ventana del Puerto

Uceda Leal Morante de la Puebla Angel Téllez

Jue. 6 oct. 18:00 h Novillada picada 6 novillos de Valdellán

Yon Lamothe PHESENTACION Diego García Jorge Martinez

Dom. 9 oct. 18:00 h Corrida de toros 6 toros de Fuente Ymbro

Miguel Á. Perera Juan Leal **Alvaro Lorenzo** 



**Roca Rey** 

Fco. de Manuel



# viernes, 30 de septiembre de 2022

o hay duda de que estamos inmersos en una larga e insufrible campaña electoral que no finalizará hasta las generales. No se trata de hacer política, sino partidismo. Es algo lamentable en un escenario tan grave provocado por los problemas estructurales de la economía española y que se han visto agravados por las consecuencias demoledoras de la brutal invasión rusa de Ucrania. En estas circunstancias, cabía esperar que el gobierno hiciera un ejercicio de responsabilidad y eficacia con medidas destinadas a alcanzar un acuerdo de rentas, reducir los gastos innecesarios de la administración pública y buscar puntos de consenso con la oposición. Es evidente que no es posible, porque el PSOE es prisionero del radicalismo de su socio de gobierno, una formación comunista y antisistema, y sus aliados parlamentarios. Esto explica su giro hacia el populismo tributario. Me sorprendió que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descalificara a los expertos que defienden posiciones contrarias a las suyas tildándolos de chamanes o defensores de la curva de Laffer. Lo primero es muy poco respetuoso cuando afecta a catedráticos, inspectores de Hacienda o técnicos comerciales del Estado que cuentan con

# Sin Perdón El populismo tributario



Francisco Marhuenda

«Las palabras de Montero resultaron muy poco serias en un momento en que anunciaba nuevos tipos tributarios» una sólida formación que les permite, como mínimo, plantear alternativas a las medidas intervencionistas del gobierno.

En sentido contrario, nunca calificaría de chamanes a los que se sienten cómodos defendiendo medidas populistas, como el impuesto a los grandes patrimonios o las subidas que afectan a las empresas o los sueldos altos. Las palabras de Montero resultaron muy poco serias en un momento en que anunciaba nuevos tipos tributarios y aumento de la presión fiscal. La referencia a la curva de Laffer es una muestra de impericia doctrinal, porque es un concepto teórico indefendible. No conozco a ningún académico que la defienda. Es una forma de descalificación inconsistente. Una cosa son las teorías económicas, algo que resulta muy seductor para algunos profesores, y otra es su plasmación práctica en entornos que siempre son complejos. Lo que sí es cierto es que España tiene un sistema tributario confuso, desordenado e ineficaz, que muestra la vocación intervencionista y confiscatoria, llena de ribetes populistas, de la izquierda y una parte de la derecha. En resumen, más presión fiscal y nuevos tipos impositivos, aumento del gasto electoralista y ausencia de medidas eficaces para hacer frente a la crisis.



ernando Abrilsenegó aque se eliminara en el Congreso de los Diputados la presencia de los partidos por debajo del 5 por ciento de la votación nacional. La fórmula había resultado eficaz en algunas democracias europeas para mantener el bipartidismo y facilitar la gobernanza. Hoy en España solo representarían a la voluntad popular el PSOE, el PP, Ciudadanos, Vox, Podemos e Izquierda Unida. Separatistas vascos y catalanes, bilduetarras y varias pequeñas agrupaciones de diversas autonomías enredarían en el Senado, pero no condicionarían el Congreso de los Diputados. Fernando Abril consideró en 1978 que la ausencia del PNV y de Convergencia en la Cámara baja emborronaría la aceptación internacional de nuestra nueva democracia. Y tenía razón. Durante varias legislaturas, los secesionistas vascos y catalanes han contribuido a la gobernación como partidos bisagra. Tanto el PNV como Convergencia eran agrupaciones moderadas que permitieron al partido vencedor legislar desde la mayoría absoluta. La aparición de Ciudadanos fue muy satisfactoria porque el partido de Albert Rivera significabaque el PSOE no oscilaría hacia la extrema izquierda en caso

# Canela fina El partido bisagra



Luis María Anson
de la Real Academia Española

«PNV y Convergencia facilitaron gobiernos estables. Radicalizados en el separatismo, Ciudadanos les sustituyó, pero Rivera cometió un inmenso error al no negociar con Sánchez» de no alcanzar la mayoría absoluta. Y el PP tampoco lo haría hacia la derecha radical, porque Ciudadanos podía gobernar con los dos grandes partidos. La incomprensible actitud de Rivera en las elecciones de abril de 2019 quebró el bipartidismo al negar la negociación con el PSOE de Sánchez. Los socialistas se aliaron con comunistas y podemitas, amén de negociar el respaldo de separatistas y bilduetarras. Y si el PP venciera en las próximas elecciones sin alcanzar la mayoría absoluta, terminará gobernado con la derecha radical de Vox.

No es que yo crea en la posibilidad de una reforma de la ley electoral que excluya del Congreso a los partidos por debajo del 5 por ciento de la votación nacional. Mala suerte, porque los partidos secesionistas se han radicalizado y la moderación está fracturada. Si PP o PSOE no alcanzaran la mayoría absoluta, formarán Gobierno a través de alianzas radicales. Lo que se aprobó en 1978, se ha convertido en un problema y en la posible quiebra de la estabilidad política. Cánovas del Castillo vaticinó en el ocaso del siglo XIX que la multiplicación de partidos menores en el Congreso de los Diputados dificultaría los acuerdos y la gobernanza de la nación.

Teléf.: 954,36,77.00.



#### **Editorial**

#### ¿Qué futuro eléctrico nos espera?

on ocasión de los habituales viajes en coche durante el verano, el pasado mes deagosto circularon por las redes una serie de cálculos que merecieron nuestra atención y que trataremos de resumir en las próximas líneas. Exponen la realidad que nos espera si, como está ocurriendo hasta ahora, los planes del Gobierno no se cumplen en lo que respecto a la instalación de una adecuada red de cargadores para coches eléctricos, pero, por otra parte, se exige el cumplimiento de las directrices europeas en cuanto a la implantación de este

tipo de motorización. Según la DGT, en la pasada operación salida de final de julio y principio de agosto hubo siete millones de desplazamientos.

Vamos a suponer que, de esos siete millones, 300.000, una cifra tirando por lo bajo, hacen la ruta Madrid-Alicante o Alicante-Madrid. Un recorrido de 440 kilómetros a los que si además añadimos las habituales retenciones, agotarán las baterías de los coches eléctricos. De hecho, cada vez es más corriente ver por nuestras carreteras coches eléctricos a velocidad reducida apurando la parte final de la capacidad de su batería para

poder alcanzar un punto de recarga. Vamos a admitir que haya cargadores de 150kw, lo cual no es cierto, yaque la mayoría de los postes instalados, al menos por ahora, no llegan ni de lejos a esta potencia. Pero pongámonos en la situación más favorable. Aun así, esto significa que cada coche deberá recargar un mínimo de media hora y que, por lo tanto, cada supercargador podría recargar 48 coches en 24 horas. Si suponemos que en este recorrido instalamos mil puntos de recarga, que es algo hoy en día impensable, ni siquiera a medio plazo, podríamos cargar 48.000 coches en 24 horas. Es decir, para recargar a todo este tráfico necesitaríamos seis días completos. Esto significa que alguno de ellos que iniciara el viernes el viaje, llegaría a Alicante el jueves de la siguiente semana.

Es decir, que en el recorrido planteado entre Alicante y Madrid, deberemos proveer grandes aparcamientos donde puedan hacer larguísimas colas de espera más de un cuarto de millón de automóviles. Y, lógicamente, una infraestructura junto a ellos de restaurantes y hoteles donde poder atender a todos esto viajeros que deberán pasar varias horas esperando su turno de recarga. Y esto es solo un ejemplo. Lo mismo puede ocurrir en otros itinerarios a Sevilla, Lisboa, Coruña, Bilbao, Barcelona... Y la situación puede ser aún más caótica habida cuenta del retraso que, al menos en nuestro país, sufre el proceso de instalación de una adecuada infraestructura de cargadores potentes.

Todo esto no es un relato de ciencia ficción. Es el futuro que nos espera en el plazo de unos diez años si seguimos las directrices dictadas por el Parlamento Europeo que nos obligarán a viajar en coches eléctricos y olvidarnos de los motores de combustión actuales. Se vuelve a poner de manifiesto que los políticos, en general, tienen poca idea de lo que hablan, almenos cuando legislan en temas relacionados con el sector del automóvil.

Claro está que, si conducimos estos coches sin corbata, tal vez consuman menos electricidad...

#### Las caras de la noticia

#### MANFRED DÖSS

#### Presidente del Consejo de Supervisión de Audi



Sustituye Herbert Diess, que dimitió el pasado 31 de agosto. Döss, un experimentado jurista, también será miembro y presidente del Comité de Presidencia y del Comité de Mediación. Cursó estudios de derecho y su doctorado en Mainz, Alemania, y en mayo de 2013 asumió el cargo de Jefe del Departamento Jurídico y Representante General de Porsche Automobil Holding en Stuttgart.

#### **FERMÍN SONEIRA**

#### Vicepresidente senior de la línea e-tron de Audi



Ha sido galardonado con el premio "El Abrazote de Manolo" por los jurados españoles del «Car of the Year», en reconocimiento a su trayectoria profesional, a su labor en la industria automovilística a nivel internacional y al relevante papel que el ingeniero español está desempeñando en el proceso de electrificación de la marca de los cuatro aros.

#### **OLIVER BLUME**

#### Presidente del Consejo de Dirección del grupo VW



Ejerce el cargo desde comienzos de este mes y, al mismo tiempo, seguirá siendo Presidente del Consejo de Dirección de Porsche AG, incluso, después de una posible oferta pública de venta de acciones. La salida a bolsa de Porsche se producirá este otoño y se habla de una capitalización de 85.0000 millones. Nacido en Braunschweig, se incorporó al grupo Volkswagen en 1994 y, desde entonces, ha ocupado puestos directivos en las marcas Audi, SEAT, Volkswagen y Porsche.

#### ANA CARRASCO Piloto Moto3



La piloto española en el mundial de motociclista dentro de la categoría de Moto3, Ana Carrasco, ha sido nombrada embajadora de Midas, la cadena especializada en el mantenimiento integral del automóvil. Con esta destacada piloto, Midas persigue concienciar de la importancia de las revisiones del vehículo y derribar las ideas asentadas en torno a las revisiones oficiales y desterrar los mitos del mundo del motor.

#### JOSÉ IGNACIO MOYA

#### Director de Asuntos Públicos y Jurídicos Faconauto



Entra en el cargo en un momento en el que se está dirimiendo el papel que jugarán los concesionarios en la nueva movilidad. Moya, de 52 años, es abogado y ha desarrollado buena parte de su carrera profesional vinculado al sector de la automoción. Ha trabajado en bufetes especializados en mercantil y distribución internacional y desde 1996 ejerce la secretaría general de la Asociación Española de Concesionarios Peugeot.

#### THOMAS ULBRICH

#### Responsable New Mobility grupo VW



Ha sido designado para un puesto clave en la estrategia de futuro del grupo alemán. Dentro del comité Ejecutivo, será el responsable de la recién creada división New Mobility, que aúna la gama de eléctricos y el área de software de Volkswagen Turismos. Ulbrich estudió ingeniería de la automoción en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Hamburgo y en 1992 comenzó su carrera en la logística de la planta de Wolfsburg.

#### **ALBERTO VÁZQUEZ**

#### Director de ventas de Nissan España y Portugal



Es el nuevo director de ventas para España y Portugal, dentro del equipo que lidera Bruno Mattucci, el consejero director general de Nissan Iberia. Nacido en Salamanca hace 46 años, Vázquez cuenta con 20 años de experiencia en esta marca. Ha tenido responsabilidades en las áreas de posventa, ventas, desarrollo de red y marketing, hasta que en 2017 se trasladó a la sede corporativa de la marca en Yokohama, Japón. Combina su experiencia y liderazgo de equipos con una amplia visión global del negocio.

#### **CHRIS TAYLOR**

#### Responsable Información digital del grupo Stellantis



Bajo la dirección del director de recursos humanos, Xavier Chéreau, en este puesto de nueva creación, Taylor ayudará a dirigir la transformación de Stellantis en una empresa tecnológica de movilidad sostenible, impulsando su estrategia y tecnologías digitales. También será responsable de mejorar la ejecución de los proyectos de tecnologías de la información y eficiencia organizativa. Chris Taylor posee un doctorado en ingeniería aeronáutica por la Universidad de Glasgow en Escocia.



#### Tres preguntas a...

#### **ERNESTOKO**

Presidente de YADEA España

La primera marca mundial de vehículos eléctricos de dos ruedas por ventas, con 13,9 millones de unidades vendidas en 2021, llega a España en un momento de grandes desafíos globales.

#### Cuál es el plan de establecimiento en España de una nueva marca como YADEA?

Nuestro principal objetivo es contribuir a la transformación de la movilidad urbana de manera activa. Vamos a aportar toda nuestra experiencia nacional e internacional en todos los foros institucionales volcados en el desarrollo sostenible; y connuestra propuesta de vehículos eléctricos vamos a impulsar la movilidad cero emisiones y segura por toda la geografía española. Nuestro objetivo es posicionar YADEA en el Top3 de las marcas más relevantes en 2025, con una cuota en torno al 12% en el mercado de scooters el éctricos. Como marca generalista, contamos con la gama más competitiva del mercado, de gran calidad de construcción y de diseño propia de una marca con más de 20 años fabricando vehículos eléctricos y desarrollando nuevas tecnologías. Toda la gama de scooters para España viene equipada, por ejemplo, con baterías del primer fabricante del mundo, ATL, o de LG, y cuentan con diseños de líneas modernas de reconocido prestigio, como KISKA. A todo ello se suma un plan de tienda física ambicioso que aportará la cercanía y servicio de valor para el cliente. Tendremos un canal online, por supuesto, pero, como valor diferenciador en el mercado de vehículos eléctricos, YADEA se comercializará en tienda física, con un volumen muy significativo que formará la mayor red de tienda física YADEAfuera de Asia. YADEA trabaja para ofrecer el servicio de venta y posventa más cercano y ágil, con plazos de servicio de piezas en solo



24 horas, inédito en nuestro mercado. Confiamos en que el principal protagonista de la movilidad eléctrica vendrá de la mano de los usuarios particulares y empresas. Una vez que el canal de «motosharing» ha colocado en las calles de las principales ciudades el número de vehículos permitidos, el turno ahora es del usuario particular y de empresas, que cada vez más están tomando decisiones de compra inteligentes y sostenibles.

Nosotros pensamos que el mercado eléctrico de dos ruedas podría duplicarse en 4 años y sobre todo gracias al canal Particular y de Empresas. No obstante, el ritmo de crecimiento podría ser mayor si desdeel Gobierno incluyera al ciclomotor en las ayudas públicas. El ciclomotor tiene un componente

democratizador en la transformación de la movilidad sostenible. Es más asequible para los usuarios (alrededor de un 30% más económico que motocicletas), y es cien por cien urbano dedicado exclusivamente a trayectos por ciudad, con velocidades mínimas que ayudan a pacificar el tráfico. Algunas administraciones yaloincluyenyloaplaudimoscomo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. En la actualidad, tal y como está planteado el plan de ayudas al vehículo eléctrico, por cada ciclomotor vendido se matriculan 2 motocicletas. Creemos que el ciclomotor debería llegar a más usuarios y con un plan de ayudas extensivo se podrían incorporar 3.500 usuarios nuevos a la movilidad eléctrica urbana cada año, según nuestras estimaciones...

#### 2¿Qué modelos van a ser los primeros que llegarán al mercado?

Partimos inicialmente de 6 vehículos eléctricos tipo scooters. Los usuarios particulares podrán elegir entre dos modelos equivalentes al ciclomotor (modelos T9L Plusy G5 Pro)ydosequivalentesamotocicletas (G5SyC1SPro). Por suparte, las empresas de reparto contarán con elvehículo profesional más competitivo del mercado, en versión ciclomotoryenversiónmotocicleta (Y1S Y1S Pro). T9L Plus es la propuesta descooters YADEA más funcional y se presenta como la mejor relación calidad/precio del mercado. Equivalente a un ciclomotor (L1, velocidad máxima de 45 km/h), cuenta con dos baterías del fabricante ATL, loquepermiteaumentarla autonomíahasta 112 kilómetros. La segunda propuesta de ciclomotor es el G5 Proyestá dirigida a los usuarios más exigentes (categoría L1, velocidad máxima de 45 km/h), con una mayorpotencia que el modelo anterior. Estarádisponible en grisynegro. Por su parte, G5 S constituye la mayor apuesta de la marca para España. Es un modelo muy competitivo y estarádisponible en negro mate, blanco y plata. Por último, contamos con el modelo C1S Pro, ganador del premio de diseño Reddot y diseñado porKISKA, esun modelo disruptivo. Destaca su motor lateral de gran potencia (6.000 W). Vendrá en dos colores: gris y negro mate. Para el sector profesional, los Y1SyY1SPro cuentan con doble batería extraíble con base de carga externa, con un diseño muy específico. Además, para 2023, tendremos dos propuestas de patinetes YADEA, que destacan por su gran estabilidad gracias a la apuesta de ruedas sólidas y grandes (de 10 pulgadas) y a la disposición del motor en la rueda trasera..

#### 3¿Qué papel va a jugar la moto eléctrica en la movilidad urbana?

Lamovilidad urbana está transitando hacia modelos sostenibles en un contexto de consecución de desarrollos de entornos saludables, seguros y de cero emisiones y ruidos. Basándonos en el etiquetado de emisiones elaborado por la DGT, la única clasificación existente en esta materia, pensamos que el vehículo ligero eléctrico debería tomar un gran impulso para lograr con éxito esta transformación. En esta categoría se incluyen vehículos eléctricos motos, patinetes o bicis, ya sean particulares como compartidos. El vehículo ligero eléctrico, junto al peatón, transporte público y la movilidad esencial (movilidad de reparto, policía o ambulancias...) convivirán como las mejores formas de moverse en las nuevas ciudades sostenibles. Además, las pequeñas dimensiones de los vehículos ligeros eléctricos son esenciales para optimizar los espacios y las zonas de aparcamiento de las ciudades.

#### El submarino ¿Peajes para qué?

La táctica es siempre la misma. Se lanza un globo sonda para ver cómo reacciona el personal. Cómo la gente se indigna, se dice que no se va a hacer, que la medida queda aparcada. Pero la idea ya va calando y la siguiente vez que se hable del tema, muchos ya lo dan como inevitable y se va ablandando la oposición al proyecto. Hasta que la mayoría termina tragando. Este ejemplo de comunicación lo estamos viendo con el tema de los peajes

en las carreteras, que ya empezó a cacarear el año pasado. La razón argumentada es que hay que financiar los 1.370 millones que cuesta el mantenimiento de las carreteras españolas según cifras del Ministerio de Fomento. Una gran mentira, ya que la recaudación del automóvil supera los 30.000 millones de euros al año. Tomamos los datos del economista Juan Ramón Rallo: 500 millones de impuesto de matriculación; 5.000 millones del IVA por compra de coches nuevos; 3.000 millones de impuesto de matriculación; 13.500 millones de impuesto especial sobre hidrocarburos; 7.500 millones por el IVA de los carburantes; 600 millones de impuesto de transmisiones de coches de segunda mano, además de la ingente recaudación de la DGT por el capítulo de multas a los automovilistas. Una vez más, este Gobierno toma por tontos a todos los españoles.



El «Cinquecento» eléctrico tiene una autonomía de hasta 460 kilómetros con una sola carga en tráfico urbano

#### F. Castro. MADRID

El mundo del automóvil hace ya

tiempo que optó por la electrificación como su futuro más sostenible, con el hidrógeno en el horizonte, pero a largo plazo. Los coches cien por cien eléctricos están cada vez más presentes en las ciudades. Existen cargadores en muchos lugares y, poco a poco, los conductores empiezan a pensar en sus opciones dentro del mercado para adquirir un vehículo eléctrico, aunque por el momento la mayoría pasaría por un híbrido enchufable. Pero dentro de unos pocos años no habrá otra opción. De momento, las marcas más avanzadas en este sentido han lanzado vehículos de distintos tamaños y necesidades, sin embargo, ninguno ha usado nombres históricos para sus modelos. Se trata de nuevas denominaciones. Sin embargo, otros han apostado por la continuidad y sus modelos más conocidos han adoptado mecánicas cien por cien eléctricas. Es el caso del Fiat 500 y sus distintas versiones llena de personalidad, elegancia y tecnología. El nuevo 500 «la Prima by Bocelli» es el primer coche urbano del mundo equipado con la tecnología JBL «Virtual Venues», que brinda una experiencia de audio inigualable. Cuenta con el «JBL Premium Audio» masterizado por Bocelli: sistema de audio de alta calidad de 320 Wextremadamente

## Un sonido puro para el interior del Fiat 500 eléctrico

La versión «la Prima by Bocelli» es el primer coche urbano del mundo equipado con la tecnología JBL «Virtual Venues»

refinado, tanto en construcción como en rendimiento, pero a la vez sencillo e intuitivo de usar. Está perfectamente integrado en el coche sin afectar al habitáculo ni al maletero. Para que el sistema de sonido JBL se adapte perfectamente al vehículo, FIAT ha recurrido a la experiencia del Maestro Andrea Bocelli, el tenor vivo más popular delmundo, y ha elegido como banda sonora de la campaña de comunicación el próximo nuevo sencillo del tenor. «El rotundo éxito del Nuevo 500 la Prima, la versión top degama de nuestro icono eléctrico, noshahecho darnos cuenta de que nuestros clientes desean un producto que sea definitivamente premium, italiano y emblemático. En pocas palabras, quieren lo mejor del Made in Italy», señaló Olivier François, CEO de FIAT y Stellantis Global CMO. «Y es precisamente en Italia donde se puede encontrar la máxima expre-



El 500e mantiene toda su personalida d

sión del arte, la belleza y la música. Por esta razón, junto con el Maestro Andrea Bocelli, hemos creado la mejor experiencia auditiva para mejorar el silencio de un coche eléctrico. Gracias a la excelente tecnología Virtual Venues de JBL, brindamos a nuestros clientes una experiencia de audio inmersiva y personalizada. Este revoluciona-

rio sistema de audio de alta calidad completa un auténtico icono italiano, creado con orgullo en Italia para llevar el espíritu italiano más auténtico por todo el mundo». El nuevo 500 la Prima by Bocelli luce una sofisticada carrocería negra ofreciendo de serie la innovadora guantera desinfectante. El dispositivo integra una lámpara UVC en el

interior de la guantera del salpicadero para aumentar la higiene de la superficie de los pequeños objetos personales (como el móvil, las llaves de casa y otros pequeños objetos cotidianos). El cliente puede activarlo colocando los pequeños efectos personales en la guantera, cerrarla y pulsar el botón situado en la consola central. El ciclo de desinfección requiere 3 minutos y un indicador azul externo, junto con una señal acústica, informará de que el ciclo se ha completado. El nuevo «tope de gama» también luce varias «joyas» de diseño y tecnología: la inimitable capota Monogram FIAT en la versión cabrio y el sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de alta definición de 26cm (10,25"), los faros full LED, las llantas de aleación de 43cm(17")diamantadas, elemblema específico «la Prima» e interiores premium con salpicadero de tejido y asientos de color beige hielo, con la firma FIAT.

La nueva versión cuenta con tecnología punta con una autonomía de la batería de hasta 320 km (ciclo WLTP) que alcanza hasta los 460 km cuando se utiliza en el tráfico urbano. Además, el nuevo 500 es el primer coche urbano con conducción asistida de nivel 2. El 500 la Prima by Bocelli se podrá pedir en tres carrocerías (cabrio, berlinay 3+1) y en seis colores (Negro Onyx, Rose Gold, Blanco Ice, Gris Mineral, Verde Oceanoy Azul Celestial).





## 308 SVV

#### PLUG-IN HYBRID

#### Sensaciones únicas

Nuevo PEUGEOT i-Cockpit® — Sistema multimedia personalizable Hasta 60 km de autonomía en modo 100% eléctrico — Espacio para nuevas emociones



PEUGEOT HECOMBENDA TotalEnergies PSA FINANCE Atención al cliente: 91 347 22 41

Gama Peugeot 308 SW PLUG-IN HYBRID: Valores WLTP: Consumo de carburante (L/100 km) mínimo y máximo de 1,0 a 1,1 ciclo combinado — Emisiones CO₂ (g/km) mínimo y máximo de 23 a 25 en ciclo combinado. Más información en http://wltp.peugeot.es

6

#### MUVE

La batería de un eléctrico tiene unas 300 celdas

6.000

ensayos completos se realizan al año en el centro de pruebas que SEAT tiene en Barcelona.

24

horas al día está en funcionamiento este centro de investigación con baterías.

5

son las cámaras climáticas que existen para probar a temperaturas de 85º



### Todo lo que necesitas saber sobre las baterías de los coches eléctricos

Su rendimiento depende de muchos factores. Mantener su carga entre el 40 y el 80% es lo recomendable

L.R.M. MADRID

Están en todas partes. En las consolas de videojuegos, en el dispositivo desde el que estás leyendo este texto, y sí, también en los coches. Nos referimos a las baterías. Son uno de los componentes principales de los

vehículos eléctricos e híbridos, por lo que es común que a muchos usuarios les surjan dudas sobre su funcionamiento. Para hacer frente a estos interrogantes, un experto del Test Center Energy, un centro pionero de investigación y desarrollo de baterías de SEAT S.A., responde a cinco preguntas clave sobre las baterías

#### ¿De qué están hechas las baterías?

«La tecnología que usamos en el Grupo Volkswagen se basa en el ión de litio, concretamente en la combinación química de níquel, manganeso y cobalto (NMC)», explica Francesc Sabaté, responsable del



El centro tiene una superficie de 1.500 metros cuadrados



En este lugar se realizan 17.500 horas de pruebas de baterías

Test Center Energy (TCE). Estos elementos forman celdas, las unidades mínimas de almacenamiento de energía, que facilitan la carga. «Las celdas se agrupan en módulos que, unidos en pack y junto a la electrónica de control, el sistema de refrigeración y las carcasas, crean la batería final, lista para ser ensamblada en el vehículo», añade Sabaté.

#### ¿En qué se diferencian la batería de un eléctrico y de un híbrido?

Larespuesta está en la capacidad de almacenamiento energético. «En el vehículo eléctrico, al no disponer de un motor de combustión como en el híbrido, necesitamos que la batería tenga más capacidad para desplazamos la misma distancia», indica el ingeniero. Esto se traduce en un aumento de las celdas: «La batería de un híbrido tiene alrededor de 100 celdas, mientras que la de un eléctrico reúne cerca de 300».

#### ¿Cuál es su vida útil?

«Depende de cómo se utiliza el coche: la frecuencia de uso, las temperaturas a las que se lo expone o la cantidad de ciclos de carga», responde Sabaté. Y añade: «En el caso de nuestros vehículos, gracias a las intensas pruebas a las que sometemos las baterías, aseguramos un mínimo de 160.000 kilómetros u 8 años de garantía de vida útil». Este testeo incluye condiciones climáticas extremas y modos de uso que ponen las baterías allímite de forma continuada.

#### ¿Cómo se puede alargar su vida?

La clave reside en mantener el vehículo en las mejores condiciones posibles: «Es aconsejable minimizar el número de cargas rápidas, porque así evitamos que la temperatura de la batería suba mucho», explica. «Sostener su estado de carga entre el 40% y el 80% también ayuda a prolongar su vida útil más allá de los criterios de garantía mínimos.

#### ¿Tienen una segunda vida?

Una vez alcanzados los 160.000 km o transcurridos 8 años, el estado de salud de la batería se encuentra alrededor del 80% de su capacidad. «Esto implica que en el uso cotidiano del coche podemos experimentar una reducción de su autonomía y, por tanto, de la distancia que podemos recorrer» indica Sabaté. «Pero no quiere decir que esa batería no tenga más utilidad, ya que ese 80% decapacidad puede emplearse en otras aplicaciones.

## Reestrena coche, una y otra vez...

REDRIVE

Smart Renting

Renueva tu coche siempre que quieras con ReDrive, el smart renting de vehículos de ocasión con ventajas nunca vistas para ti que lo quieres todo:



Modelos de ocasión 100% revisados



Disponibilidad Inmediata



Cámbialo cuando quieras, sin gastos.



A los 6 meses, renueva el renting, devuélvelo o cómpralo y te descontamos el 50% de las cuotas abonadas.

**Escanea este código** y descubre todas las ofertas de renting de seminuevos con **ReDrive**.



shop.aldcarmarket.com/es-es



ALD Automotive 8

#### MUVE

C. de Miguel. MADRID

os cambios que se están produciendo en la industria del motor tendránun reflejo inmediatoasimismoenelmundo de las competiciones automovilísticas. Así lo han entendido las marcas más innovadoras, como Cupra, que ya han preparado modelos eléctricos de carreras con los que compite con brillantes éxitos en el campeonato que ha preparado la FIA mirando al futuro. Y hemos tenido la oportunidad de vivir desde dentro las reacciones de uno de estos Cupra, concretamente el Urban Rebel.

Siempre es un privilegio poderse sentar en el asiento de al lado cuando al volante se ha ajustado el arnés nada menos que Jordi Gené. Un piloto cuyo palmarés se ha forjado en todo tipo de competiciones internacionales, desde la Fórmula 3.000 hasta el Mundial de Turismos en el que este piloto de Sabadell cuenta con un envidiable palmarés. Jordi es ahora piloto oficial del equipo Cupra enestas competiciones de eléctricos yacredita en cada carrera estar entre los más rápidos de la élite internacional a los mandos de su León, en el que ha participado activamente en el desarrollo, dentro del equipo que dirige Jaime Puig.

El circuito madrileño del Jarama acogía una carrera de este campeonato (FIA ETCR) con la expectación de asistir a unas competiciones completamente nuevas dentro del panorama nacional. En los boxes se encontraban especialistas del mundo de las carreras y espectadores de excepción, como el presidente de Seat, Wayne Griffiths, que no quiso perderse el triunfo de sus coches en la carrera española.

Aprovechando esta circunstancia tuvimos la ocasión de montarnos junto a Gené en el último desarrollo del departamento de competición de Cupra, realizado sobre la base del futuro Urban Rebel, el último proyecto de la marca española presentado recientemente entre los planes defuturo que se mostraron en Terramar. Lo primero que llama la atención es su estética espectacular, con pasos de ruedas ensanchados, un alerón posterior de grandes dimensiones y entradas y salidas de aire para la refrigeración de las baterías, órgano principal del coche y que ocupa toda la parte baja del vehículoy la zona del maletero. Un conjunto de baterías y cables se completa con un entramado de barras de protección que forman una jaula de

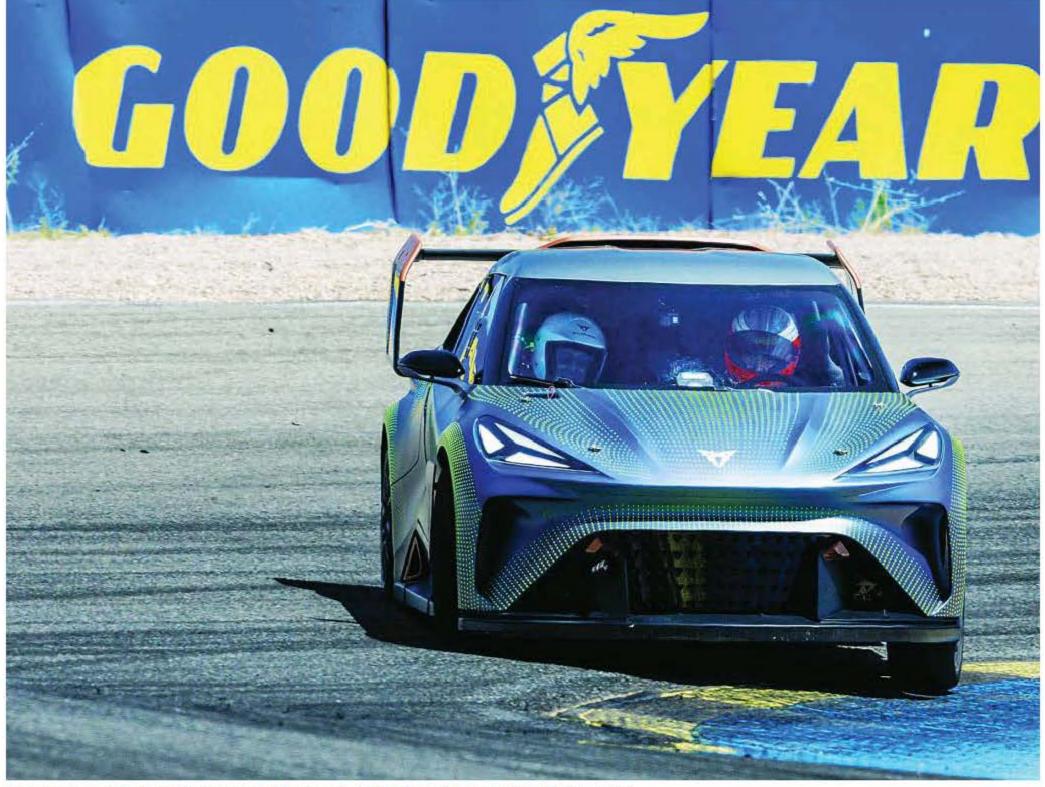

Las carreras con coches eléctricos son el laboratorio perfecto para desarrollar esta tecnología

## Cupra, el futuro de las carreras es eléctrico

seguridad prácticamente inexpugnable. Algo importante para evitar que, en caso de accidente, el conjunto de baterías pueda dañarse y provocar un incendio eléctrico.

La primera impresión es la de seguir sintiendo el ruido de carreras. No por los motores, sino por la transmisión, que se deja sentir con un sonido muy característico. Tras recorrer a velocidad moderada el pasillo de boxes y pasar el semáforo de acceso a la pista, Gené saca todo el potencial del Urban Rebel antes de llegar a la curva de fin de recta. La Jordi Gené nos mostró todo el potencial del Urban Rebel de competición

aceleración es portentosa, ya que sus motores eléctricos rinden toda la potencia sin necesidad de que, como ocurre enlos motores de combustión, sea preciso que suba el motor de revoluciones. Una sensación que te pega al asiento de competición y que te mantiene con la espalda en el respaldo hasta que la llegada del primer ángulo a derecha obliga al uso de unos frenos potentes y progresivos.

La salida del viraje vuelve a poner de manifiesto la capacidad de aceleración y la curva Farina, antes de llegara Le Mans, que en un coche de competición siempre es a fondo, en el caso de un eléctrico obliga al piloto a levantar un segundo el pie del acelerador para romper la inercia del peso del conjunto. Y es que, el volumen de baterías que se han incluido en el coche hace que el conjunto dé en la báscula aproximadamente 1.800 kilos. Un peso nada despreciable que obliga a una conducción muy precisa.

Peronoimpide que el cochetenga una gran manejabilidad y nos lo demuestra Jordi Gené realizando una conducción generosa en derrapajes. El Urban Rebel se cruza sin problemas en los ángulos más cerrados del Jarama, como en Varzi, curva también conocida como «la segunda de Le Mans». Y es asimismo capaz de llevar a cabo una trazada por la línea para no perder fuerza en la subida de Pegaso. El conjunto de aceleraciones y frenadas, aprovechando toda la anchura de la pista madrileña

#### MUVE

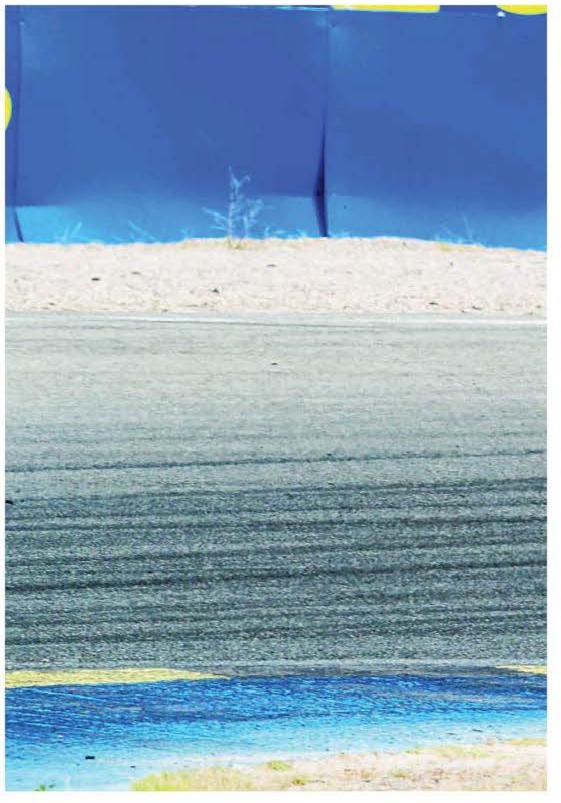



El equipo español realizó un gran trabajo dirigido por Jaime Puig y Xavi Serra



Adrien Tambay se proclamó campeón 2022 con Cupra

con grandes decapadas, hacen del Rebeleléctrico de carreras un coche rapidísimo cuando, como solo el piloto catalán sabe hacerlo, hay alguien que es capaz de sacar el máximo rendimiento de tracción a los aproximadamente 340 caballos que rinden los dos motores eléctricos, situados uno en cada eje.

Compartir el asiento de al lado en este automóvil tan singular fue una experiencia única que nos sirvió para ver de primera mano por donde va el futuro del nuestro automovilismo ya que, como la competición siempre hasido el banco de pruebas de las innovaciones que luego se aplican a las cadenas de montaje, el futuro eléctrico del automóvil se forjará asimismo en los circuitos de la mano de prototipos como este precioso Urban Rebel.

Además, por segundo año consecutivo, la marca española ha conseguido encabezar las clasificaciones de pilotos y constructores de este campeonato eléctrico. Adrien Tambay se ha coronado campeón en su temporada de debut. Elfrancés llegó a la prueba final de Sachsenring encabezando la tabla de pilotos. Duranteelfin de semana ganó los Cuartos de Final, las Semifinales y la Súper Final de sugrupo «Pool Furious», lo que le sirvió para acumular un total de 495 puntos y terminar invicto. La doble recompensa que Adrien se lleva a casa es el título del campeonato y la corona de «Rey de la Temporada».

Por su parte, Mattias Ekström, defensor del título de pilotos del año anterior, peleó con valentía durante todas las carreras y, a pesar de su sensacional actuación en Alemania, terminó en el segundo puesto absoluto, a solo siete puntos de su compañero de equipo.

Tom Blomqvistfirmóun espectacular fin de temporada al ganar las carreras de Cuartos de Final, Semifinales y Súper Final de su grupo «PoolFast», venciendo a Tambayen Sachsenring al coronarse como Por segundo año, CUPRA ha logrado el título de fabricantes en el Europeo de Turismos eléctricos

cupra está centrada en la electrificación de toda su gama sin perder su esencia deportiva «Rey del Fin de Semana» en virtud de un mejor tiempo de calificación. Esta brillante actuación le permitió asegurarse el tercer puesto en la clasificación de pilotos. Finalmente, Jordi Gené acabó noveno en la clasificación de pilotos, si bien los puntos que anotó fueron fundamentales para que CUPRA ganara el título de constructores del ETCR.

#### Balance

Así termina otra increíble temporada del campeonato FIA ETCR eTouring Car World Cup, en la que el equipo CUPRA EKS se ha mostrado imbatible y ha demostrado una vez más lo rápido y fiable que es el CUPRA e-Racer totalmente eléctrico.

Cabe destacar que los pilotos de CUPRA se han coronado «Rey del Fin de Semana» en cuatro de las seis pruebas disputadas (Tambay en Hungría, Ekström en Francia y España, y Blomqvist en Alemania) y al menos dos pilotos de la marca han hecho podio en cada una de esas seis carreras.

Este esfuerzo realmente magnífico ha permitido al equipo CUPRA EKS sumar 1.076 puntos y ganar el título de fabricantes por una distancia de 330 puntos frente al segundo clasificado. «Esta es mi primera gran victoria. Tengo que dar las gracias a toda la familia CUPRA por hacer un trabajo increíble durante todo el año», señaló Tambay. «No podría haber soñado con un mejor 2022, porque además de convertirme en campeón del mundo por primera vez, ¡también voy a ser padre muy pronto!», terminó.

«Que Adrien haya ganado y que hayamos conseguido las tres primeras posiciones absolutas en el ETCR, supone un excelente cierre de temporada para CUPRA», comentó Blomqvist. «He disfrutado muchísimo de mi primera temporada en el campeonato de turismos eléctricos. Esperemos que los aficionados también lo hayan vivido así, porque ha sido un año emocionante».

Xavi Serra, director de CUPRA Racingafirmó que «la perseverancia delequipo CUPRA EKS es clave para lograr un título mundial como este. Todos los pilotos e ingenieros han hecho un gran trabajo de equipo para asegurar que CUPRA conserve su título de fabricantes del ETCR y ocupe las tres primeras plazas en la clasificación de pilotos».

Serra hace balance de la temporada: «Estoy encantado con elrendimiento de todas las personas y con nuestro crecimiento como equipo. No ha sido una temporada fácil porque teníamos rivales muy fuertes y el nivel de competitividad ha sido muy alto, lo que nos ha obligado a luchar día tras día. Pero podemos estar orgullosos de haber logrado el título de pilotos y el de fabricantes por segundo año consecutivo», finalizó.

### Urbanos y eléctricos para todos

Los coches y «microcars» cien por cien eléctricos se imponen en las ciudades

#### J. Socueva. MADRID

Los fabricantes de automóviles eléctricos están marcando la tendencia de futuro, cada vez más presente en la sociedad actual. La electromovilidad vive una etapa de crecimiento a nivel mundial que se ha visto reflejada en el mercado de este tipo de coches en nuestro país. Tan solo durante el mes de agosto las ventas de vehículos eléctricos aumentaron un 25,73%, con un total de 1.901 unidades matriculadas, de acuerdo con cifras de Anfac.

Con motivo del Día Internacional del Vehículo Eléctrico, que se
celebró el 9 de septiembre y que
tuvo como objetivo generar conciencia sobre la importancia del
uso de este tipo de coches para
reducir el volumen de gases de
efecto invernadero, XEV, la empresa fabricante del coche eléctrico YOYO, explica por qué este tipo
de vehículos juegan un papel fundamental para el futuro de la movilidad urbana.

Actualmente una de las principales preocupaciones de gobiernos e instituciones es reducir el impacto medioambiental de los medios de transporte, para ello el vehículo eléctrico es clave, pues permite reducir la emisión de CO<sub>2</sub>, mejorando así la calidad del aire en las ciudades y ayudando a salvarvidas. De acuerdo con la Agencia Europea del Medio Ambiente, la polución está relacionada con la muerte de más de 27.000 personas al año en España.

Con precios al alza de los combustibles como los actuales, el vehículo eléctrico se convierte en una de las opciones más baratas para movilizarse en las ciudades y sus periferias. El YOYO, por ejemplo, diseñado desde cero para ser eléctrico, tiene un consumo homologado de solo 0.074Kwh/km, consumiendo menos de 2 euros por cada 100 kilómetros recorridos. Se trata de un consumo menor incluso al de un eléctrico convencional. Un ahorro que se suma a la exención del impuesto de matriculación que tienen los vehículos eléctricos frente a los de combustión.

En la actualidad, la mayoría de las grandes ciudades tienen fuertes restricciones de movilidad, las cuales no afectan a los vehículos eléctricos. Un tipo de vehículo con el que las personas pueden movilizarse con total tranquilidad y la comodidad de encontrar aparcamiento fácil, pues pueden estacionarse en todas las zonas, además de hacerlo de forma gratuita. También pueden usar los carriles bus-VAO aun con un solo ocupante, evitando los atascos.

#### Desde los 16 años

Gracias al reciente anuncio de la Dirección General de Tráfico sobre la próxima introducción en nuestro país del permiso B1, los jóvenes a partir de los 16 años podrán conducir determinados coches en las ciudades, la gran mayoría de los cuales son eléctricos. El XEV YOYO es, de hecho, uno de ellos. Se trata de un carnet que va existe en otros países de Europa y que permite conducir a los jóvenes coches que cumplan determinadas características: deben ser cuadriciclos pesados (homologados como L7e) con un motor con una velocidad de al menos 60 km/ h y con una potencia inferior a 20 CV, ideales para conducción urbana y periurbana. Se trata de una clara apuesta por la movilidad sostenible, ya que la mayoría de los cuadriciclos pesados (L7) son eléctricos. Definitivamente la oferta de vehículos eléctricos en el mundo es cada vez mayor, y la tendencia hacia este tipo de motorización está cada vez más presente. Se ha calculado que para el año 2050 estos vehículos serán el medio de transporte prioritario en el

mundo.





El Citroën AMI
es una de las
opciones
eléctricas
preferidas por
los jóvenes a
partir de 16
años. El XEV
Yoyo es otro de
los modelos que
destacan en el
mercado





#### Pedro Javaloyes

as Administraciones sonmuysuyas, aunque seannuestras, de los ciudadanos, y la línea entre servir a la gente o servirse de ella es ya insoportablemente fina: somos sujetos de recaudación. La medalla de plata en esto, la DGT (la de oro es para Hacienda), ha abusado de su potestad sancionadora hasta que se ha topado, muy a su pesar, con un constante aluvión de condenas en costas impuestas por los Tribunales de Justicia hasta alcanzar niveles que alcanzan el 90% de los casos en que el conductor demanda al organismo.

La condena en costas en procedimientos contencioso administrativos era una rara avis hasta los albores del año 2000, pero se vieron propiciadas por un cambio legislativo de 1998 que casi coincidió cuando la DGT desbordó el vaso del abuso de su poder ejecutivo (de embargar cuentas) y puso por delante de cualquier cosa la recaudación, y así empezaron a lloverle las condenas: por su resistencia a atender sus obligaciones en las resoluciones que, en vía administrativa, emite por los recursos de los conductores. Es decir, por negarse a admitir, como es su obligación legal, que no siempre actúa conforme a lo que la ley dicta, establece y determina.

Ese embudo que se auto otorgó la DGT a la horade examinar los recursos (desestimación casi sistemática) le ha servido para esquivar aquellos aspectos del proceso sancionador que le resultaban más incómodos o engorrosos, que son aquellos que se refieren a sus obligaciones a la horade multar: la DGT siempre ha considerado un incordio tener que notificar correctamente o mantener los radares operativos conforme a ley, por poner dos ejemplos significativos, porque son tareas (obligatorias) que entorpecen el avance de la maquinaria recaudatoria. Un fastidio para la DGT.

Los jueces no pasan una, y en estas dos cuestiones, más que en ninguna otra, los Tribunales de Justicia «mojan la oreja» día sí y día también a los de Pere Navarro, y les obliga no solo a devolver el importe de las multas y la restitución de los puntos del permiso, si fuera el caso, sino también a pagar las costas judiciales, es decir, el dinero que el conductor tuvo que gastarse para defenderse de una multa injusta que debió ser anulada en el ámbito extrajudicial.

#### ¡Ay, los radares!

Pere Navarro «ama» los radares; por las noches, cuando los demás contamos ovejas, Pere, para conciliar el sueño, cuenta los flashazos de los cinemómetros. El director de la cosa circulatoria ha creado un sistema de recaudación altamente sofisticado y automatizado en el que las multas se ponen solas, se notifican incorrectamente la mayoría de las veces y además, toma directamente el dinero de la cuenta del conductor, sin que este, en gran parte de los casos, sepa que unos meses atrás había cometido supues**Opinión** 

### Los Tribunales multan a la DGT

Recurrir hasta llegar a la vía contencioso administrativa destapa la «mala fe» del organismo en la tramitación de sanciones

Varias sentencias han dado la razón a los conductores sancionados tamente un exceso de velocidad. Con este idílico panorama para la DGT ¿para qué se van a molestar en cumplir con su parte? Porque las mismas leyes que nos obligan a cumplir las normas de tráfico obligan a la DGT a respetar los derechos de los conductores a través de la observancia de una serie de normas, procedimientos, exigencias y obligaciones; para la DGT constituye un incordio inasumible en su ansia recaudadora: porque si hiciera las cosas conforme a la ley, la caja sonaría bastante poco. Una lata. Y así, pasito a pasito, vamos llegando a los Tribunales, que sacan los colores a la DGT por no hacer lo que tiene obligación de hacer.

Por ejemplo, señalizar correctamente la

existencia de un radar. Una juez de Murcia condenó la pasada primavera a la Jefatura Provincial de Tráfico por no acreditar la existencia de la limitación de velocidad

de 80 km/h a partir de la cual sancionaba con multas a todos los conductores cazados por un radar fijo situado en plena autovía A-30. «Porque yo lo valgo». Si no hay señal ¿cómo respetar una limitación de velocidad inferior a la genérica de la vía?

O ¿sabías que con determinados tipos de radar, la DGT tiene la obligación de remitir al denunciado dos fotografías del momento de la infracción? Lógicamente, dos fotografías de dos momentos diferentes, en dos puntos distintos, no una foto recortada de la original que es lo que, muy cucos, hacen en la DGT. También ha tenido que venir un juez a poner orden: el Juzgado de lo Contencioso Admi-

nistrativo Nº 5 de Córdoba anuló una multa captada por un radar fijo de la DGT por «no existir dos fotografías tomadas en diferentes instantes», un procedimiento que rara vez efectúa Tráfico y que, por ello, condena también a este organismo a pagar las costas del juicio. Suma y sigue.

Y no hablemos de lo engorroso que les resulta a los de Pere Navarro tener en perfecto orden defuncionamiento y revisión los componentes delos radares; porque esos sistemas tienen su «ITV» específica, igual que los vehículos, sin cuya exitosa inspección no pueden circular...¡Quia!¡Reglamentismos superfluos! Y aquí tenemos otra sentencia: el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

> nº5 de Madrid estimó un recurso para anular por completo una multa de 300 euros y 2 puntos del carné de conducir a un conductor que fue captado por un radar en julio

de 2020. El motivo fue que la cabina del cinemómetro no había pasado su pertinente revisión. También con condena en costas. El que crea que desde la propia Administración esto vaya a mejorar se equivoca, en mi opinión. Los ciudadanos solo tenemos una opción: acudir a un tercero independiente, un juez, para defender nuestros derechos. Porque, poco a poco, somos legión los que hemos conseguido que los Tribunales aperciban con severidad allí donde más le duele a las administraciones: en los ingresos por multas.

Pedro Javaloyes Dvuelta

La DGT también tiene

que cumplir sus

obligaciones legales



#### MUVE



Hasta el momento en nuestro país existen 15.724 cargadores. La previsión era instalar unos 45.000 a final del año 2022

## España, a la cola de Europa en cargadores para coches eléctricos

El mercado de este tipo de automóviles no crece por falta de infraestructura. Hay pocos puntos y de potencia insuficiente que ralentizan la recarga y desaniman al conductor

Carlos de Miguel. MADRID

La oferta de automóviles eléctricos sigue incrementándose mes a mes en nuestro país, lo que contrasta con la lentitud desesperante de la implantación de una red de cargadores eléctricos para alimentar a este tipo de vehículos. Según las últimas cifras disponibles, existen actualmente en nuestro país instalados un total de 15.724 cargadores, cuando las previsiones es que estuvieran en servicio al finalizar este año un total de 45.000 puntos de recarga.

Mientras los fabricantes han realizado un tremendo esfuerzo de inversiones y de desarrollo de tecnología para poner a punto una oferta amplia de coches eléctricos enelmercadoyasídar cumplimiento a las normativas en esta materia de la Unión Europea, el Gobierno sigue estancado sin favorecer de una manera activa el desarrollo de una red de recarga, lo que frena las ventas de coches electrificados. Además de no establecer ayudas suficientes para que los eléctricos sean más accesibles económicamente, ya que aún existe un importante diferencial de precios de esta motorización frente a las unidades



En 2030 serán necesarios 360.000 puntos de carga



Los cargadores rápidos son los más necesarios

movidas por combustibles sólidos. En la actualidad prácticamente todas las marcas generalistas y muchas de las «premium» tienen ofertas de coches movidos únicamente por energía eléctrica. Y la oferta sigue incrementándose rápidamente. En concreto, en el último mes hemos asistido a la llegada de nuevos modelos como pueden ser el ID Buzz, la icónica furgoneta de Vo-

El pasado mes de agosto el Dacia Spring fue el modelo eléctrico más vendido en España lkswagen, el BMW iX1, el Tesla Y, o variosmodeloschinosdelasmarcas BYD, Aiways, Polestar, Link&Co, etc.... Todos ellos con una autonomía que puede superar los cuatrocientos kilómetros teóricos.

Pero, pese a estos incentivos, la realidad es que el mercado de eléctricos sigue sin reaccionar y solo supone algo más del tres por ciento del total de las ventas. En concreto, en el pasado mes de agosto se matricularon mil cuatrocientos eléctricos y en el conjunto de los ocho primeros meses de este año la cifra se eleva a unos cuarenta y ocho mil. Evidentemente, una cifra muy inferior a las previsiones iniciales que estimaban que el ejercicio podría cerrarse en tomo a las ciento veinte

milunidades. Solo así podrían cumplirse los planes de reducción de emisiones establecidos por la UE. Hasta agosto, el eléctrico más vendido fue el Tesla Model 3 (1.602 unidades), seguido del Kia Niro (1.246), el Citroën C4 (1.061), el Fiat 500 (1024) y el Hyundai Kona (668). Aunque en agosto, el Dacia Spring fue el eléctrico más matriculado.

Y es que, la realidad es que si se quieren cumplir los objetivos que ha marcado el propio Gobierno en cuanto a producción y venta de automóviles eléctricos, en España se necesitarían en torno a 360.000 puntos de recarga rápida en el año 2030. Para tener una idea más exacta de nuestro retraso, en España existen 250 puntos de recarga por cada mi-

llón de habitantes y en Holanda esta cifra se eleva hasta los 5.000 puntos por millón de habitantes. La media europea se sitúa en 600 puntos, es decir, más del doble que en nuestro país.

Otro problema adicional es el de la potencia de recarga, ya que de los cargadores instalados, algo más del 80% tienen una potencia de unos 22kw, lo que significa que el tiempo de recarga para un coche eléctrico es de unas tres horas aproximadamente. De los potentes, con 150Kw o más, que permiten recargar un coche eléctrico en aproximadamente media hora, solo existen ciento treinta en toda España. Es decir, la infraestructura no solo es escasa, sino además raquítica en su nivel de potencia.

Aesterespecto, Anfac, la patronal delosconstructores e importadores de automóviles, presentó en su día un plan con 16 líneas de actuación paraconseguireldesarrollodelared de infraestructura de recarga eléctrica. Un plan que asimismo contempla el establecimiento de ayudas fiscales y bonificaciones. Hay que tener en cuenta que el plan presentadopor el Gobierno estima que al final de la presente década habrá en nuestro país un total de cinco millones de vehículos eléctricos, de los cuales tres millones serán turismos. Y para poder satisfacer la demanda de electricidad de estos automóviles es necesario ir desplegando una red de cargadores que, al final del presente año, deberían ser al menos unos 45.000 puntos rápidos. Un paso dentro de un programa que debería completar una red de 120.000 cargadores en el año 2025 y llegar a los ya señalados 360.000 en el año 2030.

La realidad es que la falta de esta infraestructura es la principal razón que está provocando un retraso en la electrificación de nuestro parque automovilístico nacional. Apesar de que la venta de eléctricos se ha incrementado en un 4,8% durante el último año, la realidad es que este tipo de motorizaciones son muy escasas en el total del panorama nacional, ya que únicamente representa el 0.2% del total del parque existente. Para tratar de relanzar el programa de desarrollo de red de recarga, Anfac ha pedido al Gobierno diversas medidas que incentiven a los empresarios que quieran realizar estas instalaciones. Se proponen ayudas directas, incentivos de los municipios, bonificaciones en las tasas e impuestos, beneficios fiscales temporales en el impuesto sobre la electricidad o planes de ayudascon una dotación económica suficiente.

#### C. de Miguel. MADRID

Las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión llevan va siete meses sin levantar cabeza. En concreto cayeron un 8,1% en el pasado mes de agosto, hasta situarse en las 135.479 unidades, según datos de las patronales tanto de concesionarios como de los distribuidores independientes. Hasta agosto el mercado de usados acumula un descenso del 4,8%, con un total de 1.203.225 unidades. La falta de coches disponibles se une a la crisis económica, que ha hecho que la demanda se vaya concentrando en los automóviles más viejos que son, lógicamente, los de precio más bajo. Así vemos que los modelos con más de 15 años de antigüedad ya se acercan al cuarenta por ciento de las ventas.

Como consecuencia del bajo nivel de matriculaciones registrado, por cada vehículo nuevo se vendieron 2,6 unidades de ocasión en agosto, siendo los modelos de más de 15 años los que acapararon el 38,2% de las operaciones durante el mes pasado. De hecho, las ventas de estos modelos tan antiguos acumulan un crecimiento del 9,4% en lo que va de año. Y como hemos señalado, es una tendencia que se ha mantenido durante los últimos meses ya que se nota una tendencia en los compradores para buscar el vehículo más barato que les permita tener una herramienta de movilidad individual.

En opinión de los profesionales del sector, la escasez de vehículos más recientes continúa penalizando al mercado de ocasión. Ante la falta de producto, las ventas de seminuevos se han desplomado un 26,6% en agosto. Las operaciones registradas en coches de entre uno y tres años retrocedieron un 10,7%, mientras que las de entre tres y cinco cayeron casi un 3%. Y es que, ante la imposibilidad de inyectar usados procedentes de la renovación de sus flotas, empresas y alquiladoras redujeron sus operaciones en el mercado de ocasión.

En concreto, las ventas procedentes de estos canales acumulan unos descensos del 23% y del 27%, respectivamente en los ocho primeros meses del año. Las empresas con coches para empleados y los «rent-a-car» están teniendo que retener vehículos en su flota más tiempo del habitual por las tensiones en la cadena de suministro que les impiden comprar

## El mercado de coches de segunda mano, en descenso y sin freno

Las operaciones han caído el 4,8% y los que se venden, cada vez son más caros y lo peor, cada vez más viejos

coches nuevos. Y por ello, estos vehículos con antigüedad entre uno y tres años no están llegando al mercado de Vehículos de Ocasión. Ante esta situación, los comerciantes siguen recurriendo a la importación para aprovisionarse de vehículos, lo que explica que este canal haya aumentado sus ventas un 29,5% en agosto y acumule una subida del 46,5% en lo que va de año.



VW y SEAT son las marcas más buscadas en el mercado VO

ca que confiando en el diésel
Respecto a las fuentes de energía

Respecto a las fuentes de energía, las operaciones con vehículos usados diésel siguen teniendo mucha demanda respecto a lo que sucede en los coches nuevos, hasta el punto que, aunque se nota una bajada de estas motorizaciones del 12,1% en agosto, los motores de gasóleo representaron el 57,3% de las operaciones el mes pasado. Los de gasolina, por su parte, cayeron un 5,4%, hasta situarse en las 49.948 unidades, concentrando el 36,9% del total de las transacciones. En cuanto a las propulsiones alternativas, los modelos eléctricos puros de segunda mano, aunque apenas representan todavía el 0,6% del mercado, crecieron un 11,8% en agosto, con 751 unidades. Por su parte, los híbridos usados invirtieron la tendencia y marcaron signo negativo en agosto. En concreto, las ventas de diésel/eléctricos enchufables de segunda mano registraron un total de 96 unidades vendidas durante el mes pasado, lo que supone un 7,7% menos; mientras que las de gasolina/eléctricos enchufables cayeron un 1,4%, con un total de 917 unidades.

Pero, a pesar de que hay menos oferta en el mercado, quizás por efectos de la crisis económica, la realidad es que los precios no han crecido, sino todo lo contrario. En agosto el precio medio de oferta ha sido de 19.853 euros, con un descenso del 0,1% respecto a julio. O lo que es lo mismo, unos treinta euros menos que el mes pasado, lo que significó un cambio de tendencia. Desde marzo de 2021 el precio medio mensual siempre había subido. De hecho, es el menor incremento interanual de los últimos 13 meses, desde julio del pasado año. Porque la realidad es que, en los últimos tiempos, los precios se habían disparado como lo demuestra el hecho de que en agosto de 2020, es decir, hace ahora justo dos años, el precio medio de oferta del vehículo de segunda mano se situaba en 15.059 euros. Hoy, podría llegar a costar 4.800 euros más.

Las regiones de España con los precios medios de oferta más elevados en agosto han sido Asturias  $(21.010\,\mbox{\ensuremath{\mathfrak{e}}})$ , País Vasco  $(20.853\,\mbox{\ensuremath{\mathfrak{e}}})$  y Cataluña  $(20.487\,\mbox{\ensuremath{\mathfrak{e}}})$ . En otras tres comunidades –Madrid, Canarias y Comunidad Valenciana- también han pasado la barrera de los  $20.000\,\mbox{\ensuremath{\mathfrak{e}}}$  ura parecía imposible no hace demasiado tiempo. En el otro lado de la balanza, Extremadura  $(16.763\,\mbox{\ensuremath{\mathfrak{e}}})$ , Castilla-La Mancha  $(18.236\,\mbox{\ensuremath{\mathfrak{e}}})$  y La Rioja  $(18.453\,\mbox{\ensuremath{\mathfrak{e}}})$  mantienen los precios más bajos.

Respecto a las marcas más solicitadas por los compradores, Volkswagen, Seat y Peugeot ocupan las primeras posiciones, mientras que los modelos más vendidos han sido el Renault Megane (14 años de antigüedad), el Volkswagen Golf (14,5 años) y el Seat Ibiza (14,4 años), los mismos modelos que en el acumulado durante la primera mitad del año.



Asturias y País Vasco tienen los precios más elevados en coches usados

#### MUVE



Estos vehículos son perfectos para circular sobre caminos rotos en fincas y lugares de trabajo agrícolas

# Yamaha Motor rebrand ly/byneon vehículos de trabajo para las condiciones más duras

La marca japonesa introduce en España nuevas ediciones limitadas en su gama 2023 de ATV y Side by Side

#### L.R.M. MADRID

LagamaATV(quad) y Side-by-Side 2023 de Yamaha Motor está diseñada para que sus clientes disfruten de la naturaleza como nunca, con una amplia gama de opciones disponibles en tres segmentos principales del mercado: Utility, Leisure y Sport.

El segmento de vehículos utilitarios de Yamaha se centra en aque-\* llos usuarios que necesitan un compañero de alto rendimiento, robusto y fiable para su trabajo diario, que les garantice el mejor resultadomientras disfrutan de la verdadera belleza y el placer de ese trabajo. Lagamade ocio, por suparte, está diseñada para ser el aliado ideal de cualquier aventurero y amante del aire libre, ya sea solo o en compañía. El segmento deportivo tiene sus raíces en el ADN de competición característico de Yamaha: la adrenalina y el rendimiento perfecto para los pilotos más competitivos, desde los más jóvenes hasta los pilotos que sueñan con disputar el Dakar.

La gama de 2023 está repleta de nuevos colores y gráficos, actualizando el estilo de muchos de los vehículos. Los aficionados al offroad tienen disponibles las mejoras



Algunas versiones de la gama estrenan colores

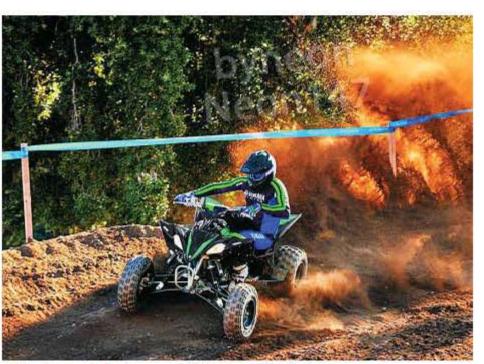

Todos los modelos llevan el ADN deportivo de la marca

técnicas incorporadas al modelo 2023 y, para los que quieran algo más especial, la marca presenta el nuevo Wolverine RMAX 2 1000 LE (Edición Limitada).

Si el Wolverine RMAX 2 1000 SE de 2022 con supintura brillante, sus neumáticos Maxxis° Carnivore, su parachoques mejorado, su mayor funcionalidad y su cabrestante incorporado, fue un gran éxito, el Wolverine RMAX 2 1000 LE mejora en todos los sentidos. Porque el LE va un paso más allá con los amortiguadoresIntelligentQuickSwitch(iQS) del especialista Fox. El ajuste de la suspensión, que se controla electrónicamente, permite pasar de una conducción deportiva ultrafirme, a un confort firme y a una conducción más suave y relajada con solo pulsar un botón. Y todo directamente desde la comodidad de la cabina.

Dentro del segmento Utility, la gama 2023 presenta nuevos e interesantes colores y gráficos para darle un aspecto fresco a estos vehículos utilitarios clásicos. El Viking es un Side-by-Side muy funcional y duradero, con un espacioso diseño de 3 plazas, lo que lo convierte en la opción perfecta por su versatilidad y para transportar equipos pequeños en entornos comerciales o servicios públicos. Mientras que el legendario Kodiak es un auténtico caballo de batalla para quienes necesitan un vehículo resistente y versátil que combine rendimiento y fiabilidad.

Por último, el potente segmento Sport de ATV y Side-by-Side 2023, que incluye nuevos colores y tratamientos gráficos, fusiona potencia y dinamismo para revolucionar la experiencia de conducción. Llevan el ADN de competición de Yamaha, por lo que cualquiera de ellos será el compañero perfecto de quienes quieren algo más y pasar al siguiente nivelen su aventura en el mundo delacompetición. Desdelos impresionantes modelos YXZ1000R que hacen gala de la potencia y las especificaciones más altas del segmento deportivo (son máquinas creadas para dominar terrenos difíciles y ganar competiciones importantes), pasando por los modelos de gama media YFZ450R y YFZ450R SE (ofrecen un rendimientomuyalto) para aquellos que llevanla competición en su interior, hasta los mini ATV YFZ50 e YFM90R.

Yamaha Motor ha creado un emocionante vehículo off-road para cada etapa del camino en el sueño de ser piloto de competición de muchos de sus seguidores.



#### CUPRA FORMENTOR

POR 280€/MES CON MY RENTING. ENTRADA: 9.011 €.

**Siete.** Es inevitable. **Seis.** Algo te atrapa. **Cinco.** Y no puedes escapar. **Cuatro.** Te imaginas en él. **Tres.** Sientes su motor desde 110 kW (150 CV) hasta 228 kW (310 CV). **Dos.** Incluso en sus versiones híbridas enchufables. **Uno.** Ha ocurrido rápido, pero ya has tomado una decisión.

#### 7 SEGUNDOS PARA SEGUIR TU INSTINTO.

SÍGUENOS EN @CUPRA\_ESP

CUPRAOFFICIAL.ES



Oferta Volkswagen Renting, S.A. (Av. De Bruselas 34, Alcobendas) para un CUPRA Formentor 1.5 TSI 110 kW (150 CV) MY22, dirigida a particulares. Plazo 48 meses. Cuota de 280€ al mese (IVA inc.). Entrada de 9.011€ (IVA inc.). Precio final completo, incluidos los impuestos 22.171€. Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye todos los servicios en Red Oficial CUPRA de mantenimiento y desgaste, seguro y servicio complementario de reparaciones y asistencia en viaje durante el periodo contratado. No incluye cambio de neumáticos. Para otras versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario CUPRA. Oferta válida hasta 30/09/2022 salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. Consumo medio combinado gama CUPRA Formentor de 1,2 a 9,0 I/100 km. Emisiones ponderadas de CO₂ de 26 a 203 g/km (Valores WLTP). Imagen acabado CUPRA Formentor VZ con opcionales.